# 

Viernes, 12 de abril de 2024. Año XXXV. Número: 12.531. Edición Madrid. Precio: 2 €



**ENCUENTRO LOQUILLO** A LUIS ALBERTO DE **CUENCA: "LA CENSURA** ESTÁ SIEMPRE MAL"

El músico se confiesa en una distendida charla con el poeta, al que considera además de un gran amigo, un maestro POR PABLO GIL

LA HIJA SECRETA DE CARLOS I Un historiador aficionado descubre los documentos que probarían la existencia

en Italia de Thadea, una descendiente ilegítima del emperador sara polo



Negreira desvió a sus cuentas 340.000€ del

Comité Arbitral

con facturas

de bolígrafos

También pasaba gastos de comidas, muchas de

## La Guardia Civil borró a Otegi en el informe de otro asesinato

Lo envió en diciembre a la Audiencia sin su nombre pese a que 2 etarras lo señalaron en el caso de Juan de Dios Doval

Fuga masiva de imputados de Tsunami porque no se fían de la amnistía

CRISTINA RUBIO Y PABLO R. SUANZES Pág. 10

Lo identificaron como el «responsable» de su comando y quien dio las directrices para el atentado POR LEYRE IGLESIAS Pág. 6

ellas en la marisquería de su mujer

POR ESTEBAN URREIZTIETA Pág.24

#### **UN MILLÓN DE PERSONAS ENLOQUECEN** EN BILBAO AL PASO DE LOS **CAMPEONES**

POR LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN BILBAO

Un millón de personas se congregaron ayer en las orillas de la ría de Bilbao para acompañar el recorrido de la gabarra y festejar el triunfo del Athletic en la Copa del Rey. La barcaza, con los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva, llevaba 40 años sin posarse en el agua. «Parece que ha habido una competición interplanetaria y la ha ganado el Athletic», bromeaba un aficionado. FOTO: EUROPA PRESS



#### A. VIDAL-QUADRAS FUNDADOR DE VOX

«Tuve la mala suerte de que mi atentado no se desarticuló a tiempo; otros sí»

El que fuera presidente del PP catalán asegura que «esta ley de amnistía nunca verá la luz»

POR GEMA PEÑALOSA Págs. 12 y 13

#### PRIMER PLANO

España busca ingenieros navales para no perder la carrera de la eólica marina

POR G. DEL PALACIO Pags. 2 y 3

#### ENRICO LETTA EX PRIMER MINISTRO DE ITALIA

## «Es vital reforzar el mercado único, que el Pirineo no sea una barrera»



«El ahorro de los europeos se va a EEUU y con él se compran nuestras empresas»

«Se puede aceptar que crezca la brecha con India o China, pero no con EEUU»



«Hay que acelerar la unión bancaria dando pasos hacia la integración del mercado de capitales con supervisión única en la UE»

«La transición verde corre el riesgo de colapsar por falta de financiación» Pág. 28



## PRIMER PLANO

EL DESPLIEGUE RENOVABLE

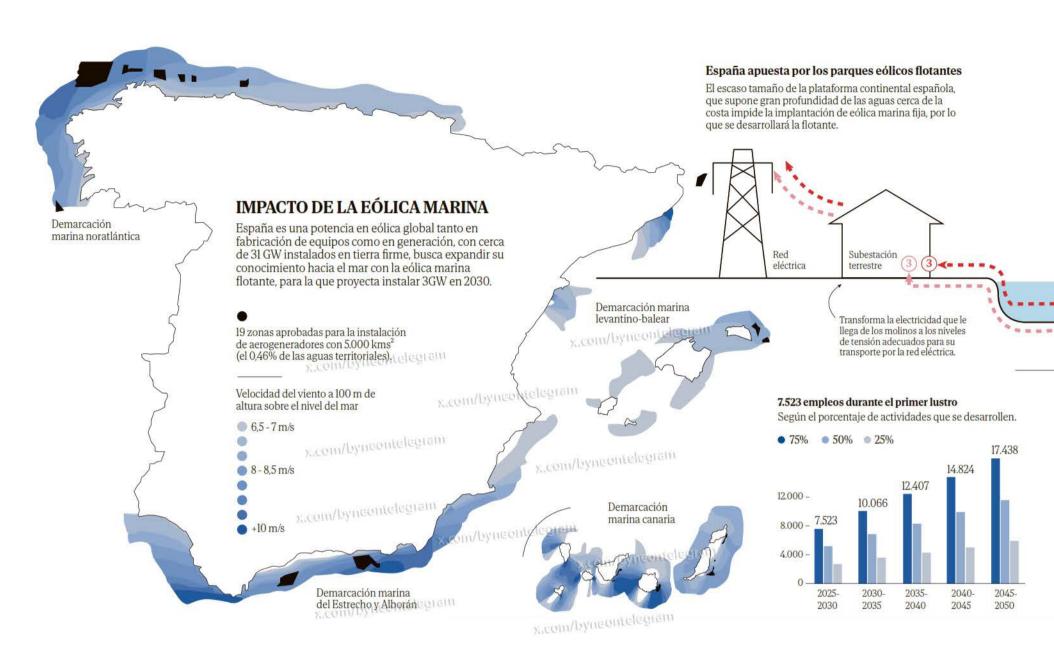

#### GUILLERMO DEL PALACIO MADRID ELSA MARTÍN (GRÁFICOS)

En lo que va de año, el 27% de toda la electricidad generada en España es de origen eólico. Los aerogeneradores, que el año pasado fueron la principal fuente, perderán algo de peso en los próximos meses, cuando suban las temperaturas y el viento sople con menos fuerza. Sin embargo, en el futuro no debería ser así, ya que la eólica marina se presenta como alternativa. Es una tecnología parecida, pero compleja, que en España no se podrá fijar al fondo marino, sino que deberá situarse en enormes plataformas flotantes. El país es uno de los líderes en el sector, aún verde, pero para seguir siéndolo debe resolver un problema tangencial: no hay suficientes ingenieros navales para cubrir las necesidades de la industria.

Según datos de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE), en el último curso universitario únicamente se han cubierto el 80% de las plazas de ofertadas. En el máster habilitante, la tasa media de egreso es tan solo del 20% de quienes empiezan los estudios. «Todo lo relacionado con el mar está olvidado para la sociedad», lamenta Antonio Crucelaegui, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid.

Crucelaegui calcula que entre las siete escuelas que imparten el título

El déficit de ingenieros navales amenaza la apuesta por la eólica marina en España: «Es un problema nacional, no sólo de las empresas; es el poder ser independientes energéticamente»

# «FALTAN MILES DE INGENIEROS Y SÓLO EGRESAN 75 AL AÑO»

habilitante de Ingeniería Naval, «escasamente» llegan a los 75 egresados al año. La cifra se queda muy lejos de las necesidades del mercado, que requiere unos 300 nuevos ingenieros navales cada año. «Al cabo de unos años tenemos un déficit de miles de ingenieros», resume.

Victoria Redondo, directora de la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica de la Universidad de Cádiz, coincide: «No egresamos los suficientes, es la realidad». Apela, navalmente, a «remar todos en el mismo sentido» para «dar respuesta y plantear las soluciones para revertir esta situación». En su caso, ofertan 80 plazas de nuevo ingreso en el grado, que se cubren, aunque al finalizar el primer curso desciende el número por las anulaciones de matrícula. En el máster ofertan 30 plazas, de las cuales se están cubriendo en los últimos cursos aproximadamente un 60%. Todo esto, junto con la alta tasa de abandono durante primero y segundo de grado—similares al resto de las ingenierías—y la dificultad de compaginar la exigen-

cia del máster con la alta carga de trabajo de la industria naval –prácticamente todo el alumnado del máster trabaja en el sector naval de la zonahace que la media de los egresados de su escuela en los últimos cinco años sea de entre 25 y 30 en el grado y de seis en el máster por curso.

Ambos coinciden también en que la situación es paradójica, porque hay mucha demanda de estos profesionales. La directora detalla que a la Escuela llegan «muchísimas peticiones» de trabajadores de las distintas empresas que hay cerca. Situada en la bahía de Cádiz, la EINO se encuentra a apenas 10 minutos del astillero de Puerto Real de Navantia, aunque hay muchas otras compañías que demandan ingenieros. De hecho, llega incluso a ser uno de los factores que dificulta que terminen la carrera. «En tercero y cuarto de grado, cuando hacen las prácticas de empresa, ya muchos alumnos se quedan allí trabajando», explica Redondo, algo que ralentiza la obtención del título: «Retrasan en el año de egresado y las tasas de graduación son muy malas».

A esto hay que unir la evidente dificultad de los estudios. «Se arrastra un poquito la situación de los años 70 y 80, cuando los estudios de ingeniería naval eran muy difíciles», admite Crucelaegui. «Hubo algunos años que teníamos el dudoso récord de ser la carrera que más años se tardaba de media en terminar en el mundo», rememora. Y eso, sospecha, «de alguna forma se mantiene en el subconsciente colectivo: 'Cualquiera termina Navales', 'están media vida estudiando'». La remuneración, que hace unas décadas era muy alta, ha caído algo, especialmente en los primeros años. Fuentes del sector cifran la horquilla entre los 40.000 euros anuales para un perfil con menos experiencia y los 80.000 o 90.000 que cobra alguien con entre 10 y 15 años de carrera.

De todos modos, hay otros factores, también aferrados de algún mo-

do a la memoria colectiva, como la reconversión industrial y las históricas huelgas y protestas en los astilleros. En este sentido, los profesores destacan también el desconocimiento de la ingeniería y sus salidas, algo que se hace patente en el caso de la eólica marina. «Un artefacto que está en el mar, hay que llevarlo, hay que instalarlo, hay que tender los cables, hay que mantenerlo, obviamente requiere ingeniería naval», resume Crucelaegui.

2035

2030

2040

2045

2050

#### **MARY VIENTO**

A día de hoy, España no cuenta apenas con eólica marina. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) sí contempla la instalación de 3 GW de potencia antes de 2030 y ya hay un Plan de Ordenación del Espacio Marino que define los 5.000 kilómetros cuadrados en los que se empezará a desplegar la tecnología. Pero, por comparar, la terrestre tiene ya casi 31 GW instalados y el PNIEC fija en 62 GW el objetivo para ese mismo 2030. La diferencia se debe, principalmente, a la plataforma continental.

«La eólica offshore en el norte de Europa está bastante desarrollada, pero es que el mar del Norte es un caso muy especial», ilustra Juan Moya, ingeniero naval y miembro de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. La escasa profundidad permite que los cimientos de los molinos se fijen al suelo, mientras que en España, y en gran parte del mundo, habrá que recurrir a la flotante, en la que España, presume Moya, «es pionera».

«En este caso, la cimentación es un poco extraña porque es una cimentación que flota y que se mueve», describe Moya. Cuenta con una plataforma flotante —a todos los efectos, un barco, solo que sin propulsión—un sistema de fondeo anclado con cadenas o con pivotaje al fondo marino. Además, claro, el aerogenerador, con unas aspas que pueden alcanzar los 300 metros de diámetro. Son artefactos gigantescos, que pesan miles de toneladas, cuya construcción es tremendamente compleja y cuya instalación y mantenimiento también lo son.

«Diseños conceptuales hay miles; diseños con un nivel de desarrollo ele-

#### EL SECTOR TEME QUE ESPAÑA LLEGUE A PERDER SU LIDERAZGO POR LA ESCASEZ DE TÉCNICOS EN EL PAÍS

vado ahora mismo habrá no más de una docena en todo el mundo y de esos hay por lo menos dos o tres que son españoles», continúa Moya. Es decir, «estamos en la punta de desarrollo mundial deflotante» y hay tiempo para solucionar la falta de ingenieros. Pero no mucho.

2030

2020

2015

2040

2050

«El problema es que vamos a perder ese liderazgo por falta de técnicos, así de sencillo», advierte por su parte Crucelaegui. «A nivel nacional no somos capaces de producir suficientes técnicos para esas empresas líderes en tecnología, en soluciones de ingeniería para los parques eólicos», incide antes de recordar que son también «empresas pequeñas y medianas» las que lideran el sector a nivel mundial.

#### IMPACTO EN EL PIB

Según el Libro Blanco de la industria Eólica Marina en España publicado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la contribución directa e indirecta de las fases de inversión, explotación y construcción de buques

y exportación de estructuras sería de 9.581 millones de euros para el periodo 2025-2030 en un escenario en el que el 75% de las actividades se desarrollasen en España y llegaría a los 10.466 millones de euros en el periodo 2045-2050. También contempla la crea-

ción de hasta 17.438 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

«Lo más importante de todo esto es que es una oportunidad que no sólo afecta a las compañías históricas del mundo de la energía renovable

#### **EDUCACIÓN**

#### SIN ALUMNOS... Y TAMBIÉN SIN PROFESORES A TIEMPO COMPLETO

Victoria Redondo apunta también a otro problema generalizado a todas las escuelas, la dificultad de incorporar profesorado especializado a tiempo completo: «Es muy difícil incorporar profesionales a la universidad». Antes, un profesional con la titulación exigida se podía presentar a las oposiciones para acceder a puestos de plantilla, pero el sistema de acreditaciones lo dificulta. Necesitan una acreditación que pasa por tener méritos de investigación exigentes, como publicaciones de artículos en revistas de alto impacto. Son méritos que no son comunes entre estos profesionales, lo que hace difícil su incorporación.

eólica, sino también a las compañías de ingeniería naval y de construcción naval», apunta en conversación con ELMUNDO Juan Virgilio Márquez, director general de la AEE. «Tenemos un mercado nuevo que se está empezando a crear ahora, el que esté bien posicionado en todos los niveles se llevará una gran cuota y entonces podremos dar trabajo a los ingenieros navales aquí en España y podemos generar empresas españolas».

Apesar de todo, los profesores creen que se puede responder afirmativamente a «la pregunta del millón»: ¿Llegará España a tiempo? «Soy optimista a medio plazo», detalla el director de la ETSI. «Hay que tener en cuenta que ese déficit de ingenieros no lo podemos cubrir hasta dentro de mínimo seis, ocho o 10 años, porque los jóvenes que empiecen ahora van a terminar dentro de seis, siete u ocho años». «Hay que ponerse a trabajar ya, con urgencia, e intentar dinamizar todo lo posible la sociedad, empezando por los propios ministerios, por el propio Gobierno», continúa. «Esto es un problema de una empresa ni de dos: esto es un problema nacional, porque, no sólo es tecnología, es el poder ser independientes energéticamente», detalla Crucelaegui. «Nos jugamos muchísimo a nivel nacional como para no ser conscientes cuanto antes de la gravedad del problema e intentar poner remedio».

## **OPINIÓN**

PARECÍA imposible superar en iniquidad y trapacerías a Dolores Delgado, pero hay que reconocer que Álvaro García Ortiz, alias Don Alvarone, lo ha conseguido en poco tiempo. Tan deslegitimado como la señora de Garzón y ex ministra de Justicia, su madrina, para ocupar el cargo clave del Ministerio Público -fue declarado «inidóneo» por el CGPJ y denunciado como tal ante el Tribunal Supremo-, es aborrecido por la inmensa mayoría de la carrera y acaba de partir por la mitad el Consejo Fiscal, al ocultarle arteramente la petición de un informe del Senado sobre la Ley de Amnistía.

Y por si eso fuera poco, y tal vez como homenaje a su antecesor en el cargo, Cándido Golpe Pumpido, ayer leímos en EL MUNDO que este mes de diciembre García Ortiz cortó la investigación que realizaba la Guardia Civil sobre uno de los crímenes de Otegi en la ETA (p-m), para que el



### Los fiscalones de Sánchez ayudan a Otegui

socio de Sánchez no fuera alcanzado por el eco de sus delitos antes de lo políticamente deseable. El fiscal general del Estado y, a sus órdenes, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, en teoría encargada de los casos de terrorismo, María Durántez, obs truyeron la

acción de la Justicia en vez de alentarla, colaboraron con la banda en el blanqueo de sus delitos –por ejemplo, el del asesinato de la fiscal de la Audiencia Carmen Tagle- y se ciscaron en la familia de una víctima mortal de la ETA, que lo fue por los datos que Otegui, tras secuestrar a un empleado y tenerlo nueve días en un zulo, pudo dar a otro pistolero para asesinar al directivo de Michelin Luis María Hergueta

En los tiempos heroicos de los fiscales «indomables» de la Audiencia, con Fungairiño a la cabeza, salió adelante el Caso Bateragune, por el que se detuvo a Otegui. Y el etarra dijo: «¿Pero esto lo sabe Cándido Conde-Pumpido?». No sé si esta vez García Ortiz llamó al etarra para informarle sobre su caso, porque las cosas de la ETA con Sánchez están aún mejor que con Zapatero. Para la banda, faltaría más, esa que dicen que no existe. Lo que sobrevive en el Código Penal son dos delitos: colaboración con banda armada y menosprecio a las víctimas del terrorismo, en los que parece haber incurrido el fiscal general del Estado. Don Alvarone haría realidad el sueño dictatorial de Sánchez: que sus fiscalones pasen de Madrid a Caracas



### La vuelta al mundo a la pata coja

A PEDRO Sánchez se le empiezan a ver los andares del pato cojo. Ante la pérdida de autoridad en el interior, el pato cojo suele darse largos paseos por el mundo procurándose una reputación como muñidor diplomático. En España no hay una limitación de mandatos y si alguien no se va a imponer a sí mismo límites es Sánchez. Lo poético de la expresión es que su origen no es político. José Ignacio Torreblanca fue un día en busca de la primera referencia y halló que en la Bolsa de Londres en 1761 se denominaba así a un especulador que ha adquirido unas opciones de compra a las cuales no puede hacer frente. «En un mercado donde hay bulls (toros, que apuestan al alza) y bears (osos, que apuestan a la baja), un pato cojo aparece como alguien que no puede seguir al grupo y que, por tanto, cae víctima de los depredadores. Pato cojo es pues la expresión coloquial (slang) de alguien que no paga sus deudas (un defaulter)».

Al final va a encajar mejor en la categoría del

pato cojo Pedro Sánchez que cualquiera de los presidentes estadounidenses en su crepúsculo. El español es un presidente sin legislatura, cuyo futuro se sostiene sobre una serie de suposiciones improbables. Como que Bildu no exigirá una reciprocidad en Vitoria de su lealtad en Madrid, que Yolanda Díaz lidera un partido o que los independentistas se han dado por aludidos en la cháchara de la concordia. La estampida de procesados al extranjero demuestra que la promesa de amnistía es, como todas las que hace, poco confiable. Antes que pasearse por el parqué español como un defaulter, se entiende que Sánchez haya hecho el hatillo y se vaya a recorrer mundo a la pata coja.

Los detalles sobre su propuesta de reconocimiento del Estado palestino son ociosos, porque ociosa es la propuesta. Mañana podría aprobarlo el Consejo de Ministros español, como antes lo hizo el de Suecia o el de Chipre, y nada cambiaría. Lo que se sentiría no sería precisamente un crujido telúrico, el único efecto perceptible sería una hinchazón de la vanidad del presidente.

La solución de los dos Estados está comúnmente aceptada. El problema llega cuando interrogas acerca de lo que es un Estado y si es posible reconocerlo como una entidad unívoca en la Palestina que se disputan la ANP y Hamas. A partir de ahí, el diablo iría apareciéndose bajo cada detalle, como la capitalidad de ese Estado, el retorno de los refugiados y el patrocinio de Irán.

Pero siempre será mejor vérselas con el diablo que con los deudores. Al contrario de lo que dice su fama, el diablo no es un acreedor tan exigente.

#### **RICARDO**



ESTOY DE promoción: el martes entrevisté al escritor y Premio Cervantes Luis Mateo Díez, y lo que hicimos saldrá en un número próximo del suplemento La Lectura. Hasta aquí, lo normal. El caso es que hablando de libros y asuntos varios, de anarquismo sosegado, de desencanto, de vejez, de amor por la literatura y de cuando la nieve, Luis Mateo Díez arrojó una sospecha abrumadora: «Ahora hay demasiada realidad

**SUELTO ANTONIO LUCAS** Los venenos de la

**CABO** 

realidad

y eso provoca algo tremendo: demasiada actualidad». El fotógrafo Aymá, a mi lado, bajó la Leica M4 y dejó de disparar la cámara. Se hizo un silencio que aproveché para pensar en los kilos de realidad que llevaba consumidos desde que

desperté esa mañana, y aún eran las 10:38. A la 8:21 había mirado en una pantalla cómo iba el genocidio en Gaza, después me asomé a lo de Ucrania. De inmediato pasé a leer una información sobre las vergonzosas Golden Visa -ese apartheid inmobiliario-y después abrí un par de correos importantes. También releí un poema de Claudio Rodríguez. Desayuné. Crucé unas palabras con los gatos. Salí de casa. Bajé al Metro.

A veces, lo sé, padecemos exceso de información. Muy informados, pero

poco enterados. Y confundimos (yo el primero) saber mucho de asuntos inútiles con conocer bien la realidad. La realidad puede ser enteramente artificio morboso y apresurado, y cuando pasa el tiempo más que un hecho de la calle parece

un envío del sueño. El conflicto de Puigdemont con la realidad, por ejemplo, parece irreversible. La realidad áspera y sobrada de grisú que dispensa la política envenena. En periodismo abusamos de la realidad por interés. España no se va a romper, sigo con el ejemplo, porque antes saltan por los aires los de la piqueta. Y así sucesivamente. Lo patético es llegar tarde a la cita con lo real porque nos enredamos con sucedáneos. Llegar tarde a un amigo que requería premura. A un amor que espera. A un rato de plenitud. Llegar tarde a un padre o a una madre. Tarde a la buena y sabia frivolidad de pasar un poco de todo. ¡Cuántas realidades necesarias suceden inadvertidas y se descubren ya de regreso!

La realidad es algo muy íntimo. Está fuera del ruido de los titulares. Este tiempo nuestro se hace atravesado de realidades (o actualidades) donde quedamos reducidos a figuración. Demasiada realidad hace olvidar que lo profundo es lo sencillo. Y así vamos. Cuánto disfruté escuchando la insurgencia apacible de Luis Mateo.

## **OPINIÓN**



**DIRECTOR:**JOAQUÍN MANSO

DIRECTOR ADJUNTO: Vicente Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR:

Roberto Benito, Juan Fornieles, María González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez. Esteban Urreiztieta.

SUBDIRECTORES:



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avdo. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacto: 91 443 50 00 ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli, Laura Múgica

DIRECTOR DE NEGOCIO:

**VOX POPULI** 

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A. DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro

JESÚS RODRÍGUEZ

Cinco fugas más para

Campmajó, el activista de

Òmnium Cultural Oleguer

esquivar la Justicia

**▼** El periodista, el

empresario Josep

Serra, el informático

banquero Nicola Flavio

en el caso Tsunami, han

huido al extranjero para

esquivar la Justicia.

Giulio Foglia, imputados

todos ellos por terrorismo

Jaume Cabaní y el

## La Fiscalía y la Guardia Civil ante las investigaciones sobre Otegi

LAS CIRCUNSTANCIAS que han rodeado a las dos investigaciones que entre diciembre y enero llegaron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y que apuntan a Arnaldo Otegi como quien pudo proporcionar la información para dos atentados mortales de ETA sin resolver exigen explicaciones inmediatas y una depuración de responsabilidades consecuente.

Ayer informábamos de que la Fiscalía rechazó prorrogar las diligencias para reabrir el caso del asesinato del directivo de Michelin en Vitoria Luis María Hergueta, cometido en 1980, antes de recibir el informe clave de la Guardia Civil con los indicios sobre el crimen. Hoy publicamos una exclusiva de impacto: el Instituto Armado omitió el nombre del actual coordinador general de EH Bildu en su informe para esclarecer el asesinato de Juan de Dios Doval, pese a que dos etarras lo señalaron como el «responsable» del comando en Francia desde el que les llegó la «información» para matar al político de UCD, también en 1980.

Sin conocer si responde o no a una orden de superiores políticos, la actuación de la Guardia Civil despierta serios interrogantes que merecen una explicación. Por su lado, en el caso de la Fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz -que ha cruzado en varias ocasiones los límites del servilismo a Moncloa-, la argumentación para negarse a prorrogar el proceso que impulsaba el fiscal Marcelo Azcárraga resulta incomprensible. Alegar ahora que el caso está prescrito contraviene el espíritu con el que en 2018 la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional creó la unidad especializada en crímenes sin resolver. Las víctimas del terrorismo tienen derecho a la verdad, aunque ello finalmente no derive en una responsabilidad penal, y lo tienen independientemente de los socios que sostengan al Gobierno. Las maniobras de la Fiscalía suponen un nuevo ejemplo del descrédito en el que está sumido el

Sobre el asesinato de Hergueta, los investigadores de la Guardia Civil apuntaban a quienes, meses antes del crimen, habían secuestrado al director de Michelin, Luis Abaitua. Otegi fue condenado por ello. El objetivo del secuestro era obtener información sobre más directivos de la empresa, por entonces inmersa en un fuerte conflicto laboral en el que ETA político-militar intervino. La información que proporcionó el comando de Otegi colocó a Hergueta en la diana. El fiscal del caso solicitó en noviembre una prórroga a la espera del informe que recogía la posible implicación de varios terroristas, entre ellos el actual dirigente abertzale. El informe definitivo se demoró debido a las distintas modificaciones que la Guardia Civil realizó en el documento. Antes de que llegara, García Ortiz decidió no autorizar la prórroga y las diligencias se archivaron rápidamente.

En el caso de Juan de Dios Doval, la actuación de la Guardia Civil resulta sorprendente, pues en el informe que presentó en noviembre omitió el nombre de Otegi en la recopilación de indicios, transcribiendo incluso de forma parcial una de las declaraciones incriminatorias

#### Las víctimas tienen derecho a la verdad independientemente de los socios que sostengan al Gobierno

 $contra \'el. \, Su \, nombre \, s\'olo \, aparece \, en \, los \, anexos.$ 

Pese a no encabezar la lista de Bildu, Otegi sigue dirigiendo el partido y es el mayor activo político de los abertzales, como demostró ayer en el baño de multitudes que se dio en Irún. Y ello no es más que una orgullosa reafirmación de su pasado en ETA, sobre el que aún pesan muchas sombras que se niega a despejar. Por eso mismo, las recientes pesquisas en torno a su etapa como terrorista en activo desnudan la inmoralidad que supone considerar a EH Bildu como un socio legítimo.

Las explicaciones sobre lo que está ocurriendo son un imperativo moral que compromete al Gobierno. Que sus acuerdos de investidura y legislatura con Bildu sean secretos solo incrementa las dudas sobre el compromiso del PSOE con el esclarecimiento del pasado violento. No hay memoria democrática posible, ni se avanzará en el imprescindible combate contra la radicalización de los jóvenes, si el reciente y atroz terrorismo de ETA se cubre de desmemoria y silencio.

#### Investido presidente de la Xunta de Galicia

ALFONSO RUEDA

♠ El enorme capital electoral que cosechó el pasado 18-F ha garantizado que el candidato del PP fuese investido ayer presidente de Galicia, gracias a sus 40 escaños. Ha anunciado la creación de una dirección de Asuntos Constitucionales y ha ofrecido a la oposición un pacto por la industria.



ISABEL RODRÍGUEZ

#### ¿El principio de un cambio en vivienda?

♠ Tras la reunión sectorial con representantes del inmobiliario y del financiero, la ministra de Vivienda se comprometió ayer a dotar al mercado de seguridad jurídica y garantías para aumentar el parque de vivienda disponible. Se agilizará la concesión de licencias y se facilitará la financiación.



**GUSTAVO PETRO** 

## Un mal gesto con la oposición venezolana

♦ El presidente colombiano ha incomodado a la oposición venezolana al aprovechar su visita a Maduro para reunirse con el opositor Luis Rosales —candidato aceptado por los chavistas, al contrario que compañeros como María Corina Machado—y presentar un plan de paz.



LARA SISCAR

#### Explora 13 vidas de periódico

♣ La presentadora estrenó ayer en La 2 y RTVE Play el programa En primicia, un espacio en el que profundiza en la vida y carrera de 13 de los periodistas más influyentes y singulares de España. Raúl del Pozo, Federico Jiménez Losantos o Rosa Montero son algunos protagonistas.



FERNANDO ALONSO

#### Renueva con Aston Martin hasta 2026

♠ Tras meditar incluso la opción de su retirada, el piloto asturiano, de 42 años, seguirá en la escudería Aston Martin hasta 2026. El doble campeón mundial, que acumula 32 victorias en la categoría reina, viene de acabar sexto en el GP de Japón y ocupa la octava posición de la clasificación.

#### **LA MIRADA**



GETTY IMAGES

#### Europa debe ganar competitividad a través de más unidad de mercado

EUROPA se está descapitalizando. La pérdida de peso internacional de su economía (su PIB es el 65% del de EEUU), la crisis demográfica y la agresividad de la políticas proteccionistas de la Administración Biden y de China

han puesto a la UE en una situación delicada que la obliga a exprimir sus fortalezas y eliminar ineficiencias.

Además del primer espacio de libertad del mundo, la UE sigue siendo un enorme mercado común de 440 millones de ciudadanos (Estados Unidos tiene 332). Pero debe comportarse como tal y facilitar el acceso de sus empresas a una financiación más competitiva, eliminar burocracia y no confundir el chovinismo económico rancio con la necesaria soberanía democrática de los Estados.

El ex primer ministro italiano Enrico Letta entregará la semana que viene su informe sobre la situación del Mercado Único. Aboga por suprimir «barreras ocultas» y unificar los mercados financieros, energéticos y de telecomunicaciones para

hacerlos más eficientes. Ello debe permitir aflorar fondos privados para financiar una transición verde que está generando rechazo. La sobrerregulación europea supone un coste para las empresas que les impide competir fuera. A Europa le falta escala y productividad y le sobran muros. También a España, con una fragmentación autóctona al gusto de los nacionalismos.

## **ESPAÑA**

## La Guardia Civil omitió nombrar a Otegi en el asesinato de Doval

• Dos etarras lo señalaron como «responsable» del comando en Francia que dio la «información» para matar al político de UCD en 1980 • Las declaraciones no se incluyeron en el cuerpo del informe definitivo

#### LEYRE IGLESIAS MADRID

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no solo ha analizado –v archivado- en los últimos meses la posible implicación de Arnaldo Otegi en el asesinato, en junio de 1980, de Luis María Hergueta, directivo de la planta Michelin de Vitoria. A principios de diciembre, el Ministerio Público recibió un informe de la Guardia Civil sobre otro caso que salpica al actual coordinador general de EH Bildu. Se trata del atentado con el que ETA político-militar (ETA-pm) acabó con la vida del profesor y político de Unión de Centro Democrático (UCD) Juan de Dios Doval, el 31 de octubre de 1980 en San Sebastián.

Dos miembros de ETA-pm declararon que la directriz para cometer ese asesinato se la dio el «responsable» en Francia de su comando, y que esa persona era Arnaldo Otegi. Sin embargo, el nombre del dirigente *abertzale* no consta en el cuerpo del informe de la Guardia Civil.

La omisión es llamativa, puesto que los investigadores, en coordinación con el fiscal de la Audiencia Nacional, Marcelo Azcárraga, pretendían identificar a los terroristas que actuaron como «cooperadores necesarios» o «inductores» del atentado contra Doval. Arnaldo Otegi sí aparece mencionado en los anexos del informe; en concreto, en las declaraciones de los dos etarras que lo incriminaron.

El de Juan de Dios Doval es uno de los crímenes que los investigadores de la Guardia Civil venían rastreando para intentar arrojar luz sobre los 312 asesinatos de ETA sin resolver. La investigación era delicada porque afecta al actual líder abertzale, socio parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez. EH Bildu aspira a ganar las elecciones vascas del 21 de abril, ahora con Pello Otxandiano como candidato tras el repliegue de Otegi, quien continúa al mando del partido.

El informe sobre el caso Doval llegó al fiscal Azcárraga a principios de diciembre, pocos días antes de que este dejara su plaza para saltar a la Fiscalía Antidroga. En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se indica que, según la información policial, el asesinato del político de centroderecha fue cometido por tres autores materiales. Sin embargo, dos de ellos fueron juzgados y absueltos (José María Salegui Zuloaga y Luis Francisco María Amezaga Mendizabal), tras desdecirse de las confesiones que ambos habían realizado ante la Policía Nacional; mientras que el

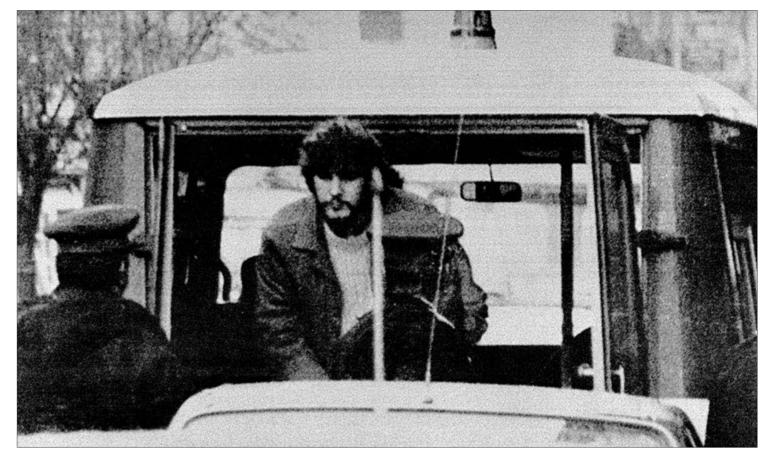





EFE

EL HISTORIAL DE 'EL GORDO'. EL MUNDO publicó en octubre los archivos de Policía y Guardia Civil en los que miembros de ETA señalaban la responsabilidad de Otegi (arriba, tras ser detenido en 1983) en nueve secuestros y el asesinato de Juan de Dios Doval, cuyos hijos reclaman «justicia».

tercer implicado (José Luis Bilbao Lerchundi) nunca ha sido juzgado por este crimen.

En sus declaraciones policiales tras ser detenidos en 1981 –un año después del asesinato-, Salegui y Amezola señalaron expresamente a Arnaldo Otegi como su «responsable» en Francia. En el reciente informe presentado por la Guardia Civil, sin embargo, el nombre del dirigente de EH Bildu se omite del entrecomillado extraído de la declaración de José María Salegui Zuloaga: «Que al igual que en otras acciones anteriores, les es pasada la información por la Organización y más concretamente por su'responsable' en la zona francesa». La transcripción de esta declaración es par-

cial. La íntegra –que sólo puede leerse en un anexo – continúa así: «Que cuando realizan el atentado contra el señor Doval, tenían como responsable directo a Arnaldo Otegui Mondragón, alias *El Gordo*».

En la recopilación de indicios remitida por el Instituto Armado a la Audiencia Nacional tampoco figura la incriminación que también ver-

balizó Amezaga. Preguntado por quiénes habían sido los «responsables ilegales» de su comando, el etarra afirmó que entre julio de 1980 y la primavera de 1981 su responsable era «el miembro de la Organización ETA político militar, que reconoce mediante fotografías que le son mostradas en este acto, Arnaldo Otegui Mondragón, alias *Gordo*,

## ESPAÑ

huido en Francia para eludir la acción de la Justicia española».

La Guardia Civil no mencionó a Otegi y no pidió, por tanto, tomarle declaración para que aclarara su supuesta participación en el crimen. Los agentes sí solicitaron el permiso del fiscal para citar a otras dos personas: en calidad de investigado, a José Luis Bilbao, el presunto autor material que no fue juzgado; y en calidad de testigo, al hombre al que los terroristas le robaron el coche a punta de pistola para trasladarse hasta el lugar donde cometieron el asesinato.

Respecto a las posibles responsabilidades, el informe se limita a señalar a los superiores de Arnaldo Otegi en la estructura de ETA-pm. Por un lado, nombra a los siete terroristas que entonces formaban parte del comité ejecutivo de ETApm, por haber tomado «la decisión de asesinar» a Doval. Por otro, atribuye la «orden directa de ejecutar la acción» al superior inmediato de

#### El informe hace una transcripción parcial que ignora al líder de Bildu

#### La Guardia Civil pidió investigar a dos personas, pero no a Otegi

Otegi en aquellos momentos, el hombre para el que ejercía como lugarteniente: «A tenor de los indicios expuestos y los documentos internos mencionados, puede concluirse que, indiciariamente, quien habría dado la orden directa de ejecutar la acción, fue José Luis Aulestia Urrutia, Zotxa, como máximo responsable del Aparato Operacional, miembro también del Biltzar Ttipia y del Comité Ejecutivo de ETA-pm».

Juan de Dios Doval de Mateo, miembro del comité ejecutivo de UCD en Guipúzcoa y profesor de la Facultad de Derecho de San Sebastián, tenía 37 años y era padre de dos hijos. Tras salir de su casa en el barrio donostiarra de Lorea, dos terroristas a cara descubierta le dispararon en su coche. El asesinato generó una gran conmoción en la comunidad universitaria y extendió el miedo entre los profesores no alineados con el nacionalismo radical vasco. Poco después la familia se mudó a Madrid.

#### EL 'CASO HERGUETA'

El pasado enero, un mes después de recibir el informe Doval, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recibió el informe sobre Luis María Hergueta, técnico de Michelin en Vitoria al que ETA-pm asesinó el 25 de junio de 1980. En ese caso, la Guardia Civil sí citaba explícitamente a Otegi, y encontraba indicios contra él. También mencionaba al resto de los miembros del comando que, un año antes, y con Otegi al frente, había secuestrado al director de esa misma fábrica, Luis Abaitua. Según los investigadores, de los interrogatorios que le hicieron a Abaitua, los terroristas extrajeron la información que convirtió a Hergueta en objetivo de ETA.

La remisión a la Fiscalía del informe Hergueta se demoró debido a que en el seno de la Guardia Civil se estaban haciendo modificaciones sobre el documento. El Instituto Armado no envió su informe definitivo hasta enero de 2024, cuando ya había vencido el plazo límite para ampliar las diligencias, y pese al requerimiento expreso del fiscal Azcárraga. La Fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz rechazó prorrogar la investigación sobre el caso pese a la advertencia del fiscal de que faltaba por llegar el informe clave.

Tras trascender el contenido del informe Hergueta, este miércoles el Ministerio Público justificó el archivo de las diligencias con el argumento de que el crimen ha prescrito, lo cual contraviene la práctica habitual de la Audiencia Nacional con los casos de ETA sin resolver, para los que en 2018 la Fiscalía creó precisamente una unidad específica coordinada por Marcelo Azcárraga.

El criterio que suele imperar -y que también recomienda la Unión Europea-consiste en instruir las diligencias necesarias, no ya sólo desde la Fiscalía sino posteriormente desde un juzgado de instrucción de la Audiencia, con el fin de intentar aclarar los hechos y satisfacer el derecho a la verdad que asiste a las víctimas del terrorismo, aunque finalmente no pueda derivarse ninguna responsabilidad penal de ello.

Más allá del papel desempeñado por la Fiscalía en el caso Hergueta, como publicó ayer este periódico, fuentes de la investigación consideran que el informe que la Guardia Civil remitió finalmente a la Audiencia no incorporó todos los elementos que implican a Otegi y que, sin embargo, pueden comprobarse en los anexos del informe. Estas fuentes estiman que desde la cúpula de la Guardia Civil no se ha querido arrinconar al hoy líder de EH Bildu, lo que desembocó en un informe «descafeinado». En lo que respecta al caso Doval, la Guardia Civil ni siquiera mencionó su nombre en el informe que redactó para intentar esclarecer el asesinato.

Antes de reconvertirse en parlamentario y después en dirigente de la antigua Batasuna, Arnaldo Otegi fue un activo militante de ETA entre 1977 y 1987. En 1989 fue condenado a seis años de prisión por participar en el secuestro de Luis Abaitua; también a pagar a la familia una indemnización que el dirigente político nunca ha abonado.

Según la documentación policial y judicial de aquellos años desvelada por EL MUNDO el pasado mes de octubre, las fuerzas de seguridad y más de una docena de compañeros de armas implicaron a Otegi en al menos diez delitos de terrorismo, incluidos hasta nueve secuestros y un asesinato, el de Juan de Dios Doval.



La cabeza de lista de Bildu por Guipúzcoa, Nerea Kortajarena, y Arnaldo Otegi, ayer, en Irún. J. HERRERO / EFE

## PP y Vox censuran la «maniobra» de la Fiscalía

Otegi se jacta de que Bildu «gobernará» en el País Vasco

#### J. LAMET / M. BELVER MADRID JOSEAN IZARRA VITORIA

Tanto PP como Vox han criticado duramente la «maniobra» del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que rechazó prorrogar una investigación por asesinato que apuntaba a Arnaldo Otegi pese a que aún estaba pendiente recibir un documento clave de la Guardia Civil. Por este motivo el partido de Alberto Núñez Feijóo va a solicitar su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso con carácter urgente para que «explique las razones que le llevaron a ocultar un informe determinante para esclarecer un asesinato de la banda terrorista ETA».

«Como mínimo, estamos ante una dejación de funciones del fiscal general del Estado al obviar un informe clave que podría haber cambiado el curso judicial», subrayan fuentes de Génova. «Ese informe recogía indicios contra el hoy el líder de Bildu, según la información de EL MUNDO. Suma un incumplimiento gravísimo más en el ejercicio de sus funciones como fiscal general del Estado», agregan.

En el PP recuerdan que la figura de García Ortiz «está en entredicho desde su nombramiento» y que, «a su afinidad ideológica y su cercanía al PSOE, ahora se añade su supuesta incompetencia profesional con importantes consecuencias para todos aquellos que han luchado desde la Justicia para erradicar la violencia en el País Vasco».

«Ya hemos exigido su dimisión por cómo ha actuado. La última vez

lo hicimos tras el último varapalo del Tribunal Supremo por ocultar un expediente sobre el fiscal [Ignacio] Stampa. Ya entonces dijimos que nunca antes un fiscal general del Estado había sido condenado por el TSy consigue ser condenado por segunda vez al apreciar desviación de poderes. A un fiscal general del Estado hay que exigirle competencia profesional, pero también dignidad y respeto por parte de sus compañeros de profesión», recalcan en el equipo de Feijóo.

Desde la dirección de Vox, a su vez, señalan que «hace mucho tiem-

# EL PNV DEFENDERÁ «LA CARTERA» DE LAS CLASES MEDIAS

#### MIEDO ECONÓMICO. El

PNV se comprometió ayer a impedir que «EH Bildu meta la mano en la cartera» de las clases medias con políticas fiscales y se volcará en mejorar las condiciones laborales de los jóvenes.

#### **OMNIPRESENTE.** El

candidato Imanol Pradales multiplicó sus actos públicos con eventos en Vitoria junto a la fábrica de Mercedes, bogando luego en una trainera junto a la gabarra del Athletic por la Ría y cerró el día en un mitin en Rentería.

po» que García Ortiz «dejó de cumplir con su deber constitucional de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los españoles y del interés público, para convertirse en un fiscal de partido, el fiscal de Pedro Sánchez»

«Ya no es solo que no permitiera al Consejo Fiscal informar sobre la amnistía a petición del Senado, sino que ahora se conoce que intervino para frenar la investigación que implicaba directamente al dirigente de Bildu en el asesinato de Luis Hergueta Guinea, asesinado por ETA en Vitoria en 1980», subrayan en el partido de Santiago Abascal.

Alo que agregan: «Precisamente sale a la luz esta nueva maniobra del fiscal de Sánchez el mismo día en que el CIS otorga a Bildu la ventaja sobre el PNV en la recta final de las elecciones vascas y los de Otegi tantean al PSOE para un posible acuerdo de gobierno en la región. Desde Vox nos emplearemos a fondo para evitar que esto suceda y para liberar País Vasco del yugo separatista».

Por su parte, Otegi alimentó ayer en Irún la esperanza de sus seguidores de que la coalición abertzale «gobernará» en el País Vasco. Con el viento de cola de las encuestas, el líder de Bildu ya asume públicamente que «la victoria es posible» el próximo 21-A porque «la vieja política está en decadencia» en Euskadi y contrasta la «humildad» de su partido frente a la «soberbia» del PNV.

### **ESPAÑA** A 9 DÍAS DEL 21-A

### EL REPORTAJE

Cuentan en Ortuella que la pegada de carteles de este año ha sido rara: los partidos aprovecharon el campanazo nocturno que da inicio a la campaña para llenar el pueblo con la cara de sus candidatos, como es habitual. Pero los pocos carteles que hay de Sumar no aparecieron hasta varias mañanas después. Alguien de







FOTOS: PATXI CORRAL

Ortuella (Vizcaya, 8.536 habitantes) es uno de los campos de la batalla electoral fratricida entre Podemos y Sumar. Margen izquierda del Nervión, balcón de los montes de Triano. Corazón de hierro por su tradición minera. Hace tiempo

alguien pintó con spray la frase sangre minera, semilla guerrillera sobre la pared del céntrico frontón y ahí sigue con orgullo, como un emblema de presentación que nada tiene que ver con el vandalismo. El espíritu obrero y revolucionario que late en esta población de la periferia bilbaína explica el pasado y el presente político: las primeras agrupaciones socialistas en esta zona de minerales, barrenas y vagonetas hacia los altos hornos nacieron hace más de un siglo en las mismas calles que han sido en última década uno de los máximos edenes municipales de Podemos. Sobre el futuro, por mucho que se pregunte a sus vecinos, es difícil escribir hasta la madrugada del 22 de abril, cuando se descubra si el electorado mantiene su confianza en la papeleta morada o apuesta por la rosa de Sumar.

Ahí están los datos como previa hasta entonces: en el País Vasco, erigido en cada paso por urna como un sorprendente fortín para Podemos, el epicentro electoral ha sido siempre Ortuella. Toda una mina de votos morados que le llevó a números de récord en las generales de 2015 y 2016, con porcentajes meteóricos del 40% y 43,37% respectivamente en la localidad. El techo de la gesta lograda por Podemos en el País Vasco: uno de cada tres votos en 2016 y partido más votado en la región. Ortuella se convirtió en el municipio de más de 5.000 habitantes con mejores resultados para Podemos en toda España. Una dinámica de la que se hizo eco hasta la prensa escandinava y que se suavizó con el tiempo, a pesar de aglutinar uno de cada cuatro votos en las vascas de 2016 o en las generales del 10-N que llevaron a Pablo Iglesias a la vicepresidencia del Gobierno.

Pese al declive general de la marca morada desde entonces -once escaños en las vascas 2016, seis en 2020, entre cero y uno el próximo domingo, según los sondeos-, en Ortuella PAISAJES VASCOS

LA BATALLA DE LA IZQUIERDA



## LA 'MINA' DE **PODEMOS CONTRA EL** 'MARKETING' DE SUMAR, **AL LÍMITE**

En Euskadi ganaron los 'morados' en 2015 y 2016; ahora, ellos, y Díaz, intentan sobrevivir a la división y el declive. Desde Ortuella, gen obrero, se reconstruye aquel pasado y «el desgarro a todos los niveles» hoy



Gorrotxategi, Montero y Uralde, durante la campaña vasca. EFE



Alba García, candidata de Sumar, esta semana en Ortuella. SUMAR

parece que el óxido no corroe a Podemos a la misma velocidad que a nivel estatal. Aitor González es el líder de la formación en el municipio. Ha sido durante ocho años concejal en el Ayuntamiento. Su voz es la de los primeros círculos de 2014, la de aquellas personas que llevaban décadas en los movimientos sociales y Podemos, tras el 15-M, les hizo creer por vez primera en la política. Sí se podía. Suele decir que le gusta buscar charcos para pisarlos. Y atiende a EL MUNDO: defiende el trabajo municipalista de Podemos como explicación del éxito del partido en esta localidad elección tras elección, más allá del perfil progresista y obrero de buena parte de la población que también justifica esta tendencia hacia la izquierda.

Es decir, que más que una mina, Ortuella es una cantera electoral en la que Podemos, para extraer el mineral, ha dedicado esfuerzo y sacrificio desde el primer día. González cuenta cómo él y su equipo, con ningún político profesional en sus filas, más de una vez se levantaron a las cuatro de la mañana para preparar y estudiarse las mociones en el Ayuntamiento. Y pone ejemplos de ese sí se pudo: fue Podemos quien logró modernizar la administración local y conseguir que los plenos se retransmitiesen en streaming para todo el pueblo gracias también a la renovación de las redes sociales municipales, el partido lideró la oposición a la construcción de una planta de reciclaje en el término municipal y encauzó hace diez años el rechazo a la extracción hidráulica de gas del suelo. «Aún se ven pancartas anti-fracking», dice señalando los balcones, vestidos casi todos con los colores del Athletic campeón. Un enraizamiento, en definitiva, que no tiene Sumar y que vale a Podemos, en este y otros tantos municipios, para soñar con lograr más votos que su rival directo.

En este clima de hegemonía morada surge una de las preguntas más repetidas de cara a los comicios del 21 de abril: ¿Cómo se comportará el electorado a la izquierda del PSOE ante la doble papeleta de Podemos y Sumar? ¿Mantendrá su fidelidad al partido por el que ha apostado en la última década o pasará a votar al nuevo espacio presente en el Gobierno de coalición? Sin salir de Ortuella: en las pasadas generales del 23 de julio, cuando Sumar se presentó con Podemos dentro de la marca, el partido de Yolanda Díaz recibió en este municipio un 14,89% de los votos. El dato es idéntico al que registró Podemos en solitario dos meses antes, en las municipales de finales

de mayo:14,81%. Pero en ninguna de las dos citas ni Podemos ni Sumar competían respectivamente contra el otro. ¿Qué ocurrirá en poco más de una semana cuando sí lo hagan?

El pulso entre ambos partidos será el paso anterior a las europeas de junio, a las que Podemos concurre con Irene

Montero como flamante candidata. Tras el batacazo de Sumar en las gallegas en su primer encontronazo electoral con Podemos, los de Yolanda Díaz llegan a la última semana de campaña a la baja en las encuestas, ligeramente por encima del 3% que es barrera electoral en cada demar-



cación. Podemos roza ese mismo porcentaje, aunque por debajo.

«Es una incógnita lo que puede ocurrir», reconoce González, que admite un declive de Podemos en los últimos años pero confía en que el

**Ambos partidos** 

se mueven cerca

Tras el «desgarro»

Podemos busca el

escaño por Álava

del 3%, según

las encuestas

por la ruptura,

partido logre el respaldo suficiente no sólo en Ortuella, sino en todos los municipios de Vizcaya y el resto del País Vasco en los que antaño demostró un importante tirón y teóricamente ha alcanzado ya un suelo electoral inquebrantable. La ruptura con Sumar supuso, explica, «un desgarro a todos los

niveles». La onda expansiva de la batalla desencadenada en Madrid alcanzó cada pueblo, aunque detalla que en este no se ha detectado ninguna escisión ni fugas en dirección a Sumar, como sí ha ocurrido en la dirección territorial del partido y en tantos otros municipios. Pero aquí

## ESPAÑA



todos en el aparato local van con la candidatura de Miren Gorrotxategi.

Ello le invita a pensar que Ortuella seguirá siendo un importante caladero de votos para Podemos: «Una campaña de marketing no puede con un proyecto implantado», asegura con rotundidad para comparar el plan morado con el de Sumar. Eso sí, reflexiona acerca de cómo la fragmentación de fuerzas y «la teoría del voto útil» pueden tener resonancia en lo que ocurra en las urnas. De hecho ya se ha apreciado en los últimos años, cuando buena parte del voto morado haido a parar a EH Bildu, que amaga ya con ser la principal fuerza en las elecciones de este 21 de abril. Al respecto, González señala cómo la izquierda abertzale ha ido dejando atrás en los últimos tiempos la cuestión identitaria y nacionalista para ir comiendo espacio a Podemos. Una estrategia que se nota, por ejemplo, en la elección del perfil del candidato, Pello Otxandiano, o de la apuesta ecologista en el programa.

Precisamente si EH Bildu busca arrebatar a Podemos la bandera ecologista deberá confrontar con uno

esta materia en toda España: los morados esperan lograr escaño por Álava gracias a Juan López de Uralde, líder de Alianza Verde que ya fue el diputado nacional de Podemos con mejor resultado electoral en 2015, con más del 27% de los votos en esta provincia. Pese a que la gran apuesta de Podemos pasa por conseguir un escaño por Álava, Aitor González asegura que la periferia de Bilbao, con casos similares al de Ortuella, pueden también dar opciones de hacerse con un parlamentario por Vizcaya. En Guipúzcoa, eso sí, resulta mucho más complicado.

En Sumar son conocedores del sentido del voto en este y otros municipios, por lo que tratan de pescar en este caladero morado que resultó ser rosa el pasado 23 de julio. Esta misma semana el partido de Yolanda Díaz celebró un acto en Ortuella en el que participó la candidata a *lehendakari* de la formación, Alba García Martín, así como otros destacados dirigentes de la coalición, que integra también a Izquierda Unida, así como a Berdeak Equo y Más Euska-

#### **DATOS**

14,81%

PODEMOS EL 28-M. En las últimas locales Podemos consiguió dos concejales. Llegó a tener tres y ser líder de la izquierda en Ortuella.

14,89%
SUMAR EL 23-J. Dos
meses después Sumar, con
Podemos integrado, obtuvo
en Ortuella el mismo
porcentaje en las generales.

43,37%
EL 'RÉCORD' DE 2016.
Ortuella fue al pueblo de

Ortuella fue el pueblo de más de 5.000 habitantes con más apoyo a Podemos en las generales de 2016: el 43,37% votó a Iglesias, que venció en el País Vasco.

di. Ese mismo día Sumar celebró otro encuentro de campaña en Sopela, otro municipio vizcaíno en el que registró en las generales de julio el 13,29% de los votos, un porcentaje similar al obtenido en Ortuella.

Aitor González presume de pueblo, pero él siempre busca los charcos. Aquello que puede mejorarse todavía. La lista de tareas pendientes no se acaba nunca: el metro no llega a Ortuella, ni hay bachillerato en los centros de educación públicos del municipio. El viejo Ayuntamiento, un edificio protegido aunque antiguo, necesita una reforma, pero en Podemos creen que debe dársele un uso social que permita su actividad por las tardes, más allá de su función administrativa. Ya no es concejal pero sigue viendo cada uno de los plenos y trabajando en la organización de la formación. No duda de que Podemos seguirá siendo una fuerza necesaria para «cambiar la vida de la gente», pase lo que pase el 21 de abril, y que desde la implantación de proyectos municipalistas como el que él comanda la formación resurgirá. Sí se podrá.

#### Compromís y Sumar evitan la ruptura para las elecciones europeas

#### NOA DE LA TORRE VALENCIA

No habrá finalmente ruptura entre Compromís y Sumar. Ambas formaciones confirmaron ayer un pacto para concurrir juntas a las elecciones europeas, según el cual Compromís ocupará el tercer puesto de la lista. Tras la fuga de Més, el partido de Yolanda Díaz logra así mantener en su órbita a uno de sus principales socios, pues con Compromís alcanzó en las pasadas elecciones generales los 400.000 votos en la Comunidad Valenciana.

Como suele ser habitual en Compromís, las negociaciones se han llevado al límite y las conversaciones con Sumar se prolongaron hasta el último minuto. Las fuentes de la coalición valencianista consultadas, si bien eran optimistas sobre la posibilidad de encauzar un acuerdo, tampoco habían ocultado que todo podía saltar por los aires en cualquier momento. El pacto, que se someterá a una consulta entre la militancia, solo tuvo ayer un voto en contra y una abstención en la ejecutiva de Compromís. Los negociadores destacaron que «se refuerza el espacio plurinacional».

Y ello porque Compromís se sentó a la mesa de negociación desde un principio con una exigencia por delante: un puesto de salida en la lista para las elecciones europeas con el que obtener representación en Europa. Al difícil encaje que esto suponía para la plataforma de Yolanda Díaz, obligada a hacer equilibrismos internos para contentar a todos sus socios, hay que sumar el debate de fondo que de alguna manera ha contaminado los contactos: la relación a futuro de Compromís con Sumar.

#### MALESTAR INTERNO

Hace tiempo que el malestar con Sumar viene cociéndose desde las bases de Compromís, donde hay sectores que abogaban ya por una ruptura con el partido de Díaz aprovechando el nuevo ciclo electoral. No en vano, la debilidad de Sumar evidenciada en las elecciones gallegas ha dado alas a quienes piden en Compromís tomar un camino propio al margen del pacto alcanzado para las elecciones generales, que se justificó desde la dirección para evitar la competencia electoral de Sumar en las autonómicas de 2027.

Sin embargo, desde la dirección de Compromís se insiste en que la entente con Sumar se mantiene. El acuerdo en el Congreso, por tanto, no está en cuestión.

## EL INDEPENDENTISMO



 $\textit{El ex presidente Carles Puigdemont junto al eurodiputado Toni Com\'in ayer en el Parlamento Europeo. \textit{BRUNO FORTEA} / \textit{EFE} / \textit{EFE}$ 

## Fuga masiva de los imputados de Tsunami pese a la amnistía

Los huidos admiten el «riesgo» y la «inseguridad» por la acusación de terrorismo

#### CRISTINA RUBIO BARCELONA PABLO R. SUANZES BRUSELAS

Fuga masiva de los imputados por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic y ante el temor y el «riesgo» por las posibles consecuencias pese a la Ley de Amnistía. Ocho de los 12 investigados están fuera de España

en un intento de burlar la Justicia en plena aprobación de la despenalización del procés, en vísperas de las elecciones catalanas del 12 de mayo y después de que el magistrado Manuel García-Castellón diera el pasado martes un plazo de 24 horas a los imputados para que aporten las «direcciones inequívocas» en las que deberán recibir las notificaciones

En concreto, los nuevos fugados son el periodista Jesús Rodrí-

guez, el empresario Josep Campmajó, el activista de Òmnium Cultural, Oleguer Serra, el informático Jaume Cabaní y el banquero Nicola Flavio Giulio Foglia. De estos dos últimos se desconoce el paradero, aunque permanecen en el extranjero. Una lista de cinco huidos, conocida en las últimas 48 horas y que se suma a los nombres de Carles Puigdemont, Marta Rovira y el diputado de ERC y miembro de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg.

«Se van porque se sienten engañados con la amnistía, no ven clara

y del propio Puigdemont tras ceder a todas sus exigencias.

En este sentido, uno de los huidos recién conocidos, el periodista Jesús Rodríguez, admitió ayer en una entrevista a TV3 de los «riesgos» tras su imputación por terrorismo, motivo por el que se ha trasladado a Suiza.

cilitar su dirección para que la Audiencia Nacional le comunique la citación para comparecer como investigado. Una decisión que está motivada por el miedo a una posible detención y entrada en prisión.

Un argumento reconocido por varias de las defensas de los investiga-

#### lar la Justicia no es casual y se produce después de que el país helvético se negara a colaborar con la Audiencia Nacional en la investigación de Tsunami este mes de febrero.

Solo permanecen con dirección y domicilio en España otros cuatro investigados por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic: la militante de ERC Marta Molina; el editor Oriol Soler; el empresario y ex secretario general de Esquerra, Xavier

#### «No ven clara su aplicación», dice un abogado sobre la Ley

#### Ocho de los 12 investigados en la causa están fuera de España

Vendrell; y el director de la oficina de ex presidente de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, convaleciente de una hemorragia cerebral.

De ellos, el caso más paradójico es el de Vendrell: reside entre Cataluña y Colombia, tiene la doble nacionalidad, es amigo del presidente Gustavo Petro –además de trabajar como su asesor– y coordina el grupo Activistas del Cambio.

Por otro lado, el abogado general de la UE, Maciej Szpunar, ha dado la razón al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su ex consejero, Toni Comín, en una de las muchas causas que tienen abiertas en los tribunales de Luxemburgo. Se trata del recurso presentado por los hoy eurodiputados contra la decisión adoptada en 2019 por el entonces presidente de la Eurocámara, el popular italiano Antonio Tajani, que tras las elecciones europeas decidió no concederles el estatus de diputados, ya que la Junta Electoral Central española no incluyó sus nombres en la lista definitiva de diputados, al no haber completado los trámites administrativos habi-

> tuales, que incluyen jurar la Constitución.

Se trata de la opinión del abogado, que no es vinculante. Dentro de unos meses, los jueces tendrán que pronunciarse de forma definitiva.

En todo caso, se trata de una cuestión con menos repercusiones prácticas, al menos hoy y para ellos, dado que se discute una decisión que dejó sin escaño temporalmente a Puigdemont y Comín, que sin embargo accedie-

ron al mismo meses después, cuando el Alto Tribunal, dando una vuelta a los precedentes en toda Europa, estipuló que una persona se convierte en diputado cuando se cuentan los votos, sin necesidad de ningún trámite adicional.

#### LOS NUEVOS FUGADOS



Jaume Cabaní, informático.



Oleguer Serra, de Òmnium Cultural.



Jesús Rodríguez, periodista.



Nicola Flavio Giulio Foglia, banquero.



Josep Campmajó, empresario.

su aplicación», asegura un abogado del activismo independentista sobre el hecho de que haya más fugados ahora que antes del anuncio de la Ley por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y de su aprobación con el visto bueno de Esquerra Eso sí, señaló a una «cúpula judicial» que quiere «cargarse el proceso legislativo de la Ley de Amnistía» para dudar de su aplicación y habló de un hipotético retorno «más adelante», sin especificar fechas. Por su parte, el empresario Josep Campmajó no va a fa-

dos al admitir que la «inseguridad» que genera la Leyy su aplicación han provocado la fuga masiva de los investigados. Es decir, los imputados de Tsunami huyen ante «el riesgo» de que la amnistía no evite su juicio. De hecho, la elección de Suiza para bur-

## Un circuito, muchos viajes







**DESDE 15€** 

HASTA

500€
EN CUPÓN REGALO DE

60 Cork mass



SI ENCUENTRAS UN MEJOR PRECIO TE LO IGUALAMOS

Incluye 12 comidas o cenas y 8 visitas.



6 MESES\*

Gran tour de los Balcanes

Hoteles 4\* • AD + **\*** 8 días | 7 noches
Incluye 13 comidas o cenas y 9 visitas.

1.334€

Hoteles 4\* • AD + **3**8 días | 7 noches
Incluye 11 comidas o cenas y 12 visitas.

1.444€

Italia multicolor
Hoteles 4\* • AD + 

8 días | 7 noches

1.648€

Sicilia mágica

Hoteles 4\* • AD + **3**8 días | 7 noches
Incluye 8 comidas o cenas y 12 visitas. **1.358€** 

Alsacia, Selva Negra y El Rin Hoteles 3\*/4\* • AD + ₹ 8 días | 7 noches

Incluye 7 comidas o cenas y 8 visitas.

Bulgaria medieval

Tesoros de Escocia
Hoteles turista <sup>SUP</sup> / primera • AD + 

8 días | 7 noches

8 días | 7 noches Incluye 3 cenas y 10 visitas. **1.884€** 

Maravillas de Benelux

Hoteles 4\* • AD + ₹
7 días | 6 noches
Incluye 9 comidas o cenas y 12 visitas.

1.382€

Ciudades Imperiales
Hoteles 4\* PLUS • AD + 

★

8 días | 7 noches Incluye 11 comidas o cenas y 7 visitas. 1.597€

Tesoros de Irlanda e Irlanda del Norte

Hoteles turista superior / primera • AD + **%** 8 días | 7 noches

Incluye 8 comidas o cenas y 10 visitas. **1.927€** 





## ESPAÑA

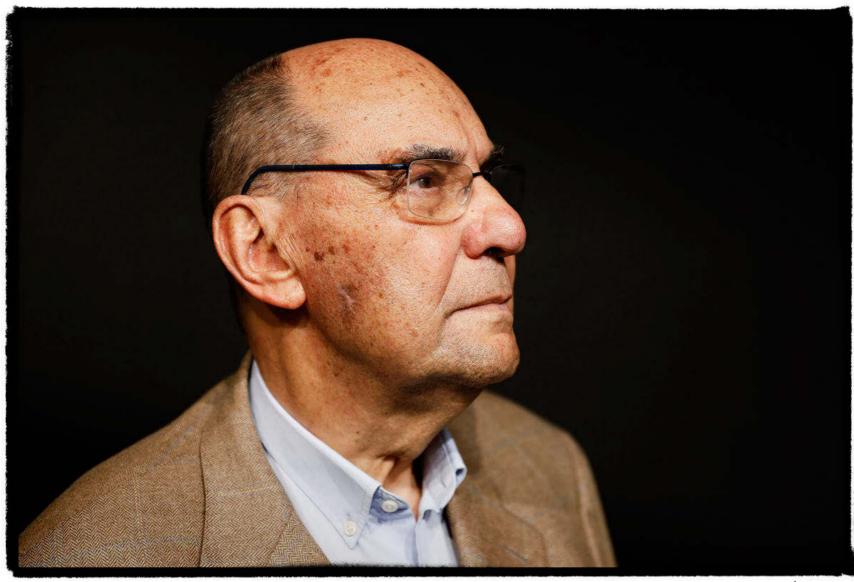

SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

Pregunta. ¿Cómo recuerda el momento en el que le disparan? Respuesta. Con mucha confusión. Fue algo absolutamente inespera-

do. Entré inmediatamente en estado de shock, aunque no me caí al suelo ni perdí el conocimiento pero, claro, es un trauma. No tengo un



GEMA PEÑALOSA

recuerdo claro. Al sicario no lo vi. Se me acercó por detrás, me disparó y tengo recuerdos muy confusos porque entre el disparo y llegar al hospital había momentos en que perdía un poco la conciencia y

después la recuperaba. La psicóloga que me trata me ha preguntado, y es una pregunta muy típica en estos casos, que si no tenía flashbacks. De repente, noté el disparo y la sangre en el suelo, el charco de sangre. Es un milagro que esté vivo.

P. ¿Le dijo algo?

R. Se puso detrás de mí y dijo 'hola, señor' para que yo me diera la vuelta. Y entonces me di la vuelta, pero incliné la cabeza y eso me sal-

P. Usted desde el principio tuvo claro que el ataque provenía del régi-

R. El régimen iraní ha matado a mucha gente fuera de Irán. Tienen como método el matar a disidentes que están en el extranjero. Sin embargo, nunca habían atentado contra políticos occidentales o ex políticos.El FBI, por ejemplo, desarti-

## ALEJO VIDAL-QUADRAS

## «Tuve la mala suerte de que mi atentado no se desarticuló a tiempo. Otros sí»

Consciente de que es un «milagro» seguir vivo, ha convertido en parte de su familia al equipo de seguridad que le protege desde que intentaron matarlo. Mantiene que el régimen iraní está detrás y advierte de que no tiene miedo

culó un atentado que estaba ya muy maduro contra John Bolton, que fue asesor de Trump para Seguridad Nacional. Estaban a punto. Era una persona muy comprometida con la oposición al régimen y se ha distinguido mucho también por eso. Otro que fue muy activo fue el candidato a la Presidencia, y ya en paz descanse, el senador John McCain, por

ejemplo. Entonces también tenían preparado un atentado contra el embajador de Arabia Saudí en Naciones Unidas, que también se desarticuló. Yo tuve la mala suerte de que el mío no se desarticuló a tiempo. Pero bueno.

P. ¿Por qué querrían matarle?

R. Porque yo en el Parlamento Europeo, como vicepresidente, me distinguí por el apoyo a la oposición y por mi reclamación permanente de un cambio de política de la Unión Europea respecto al régimen. Siempre he pedido que se endurezca esa política. He rechazado por ineficaz la política de apaciguamiento, diálogo y negociación con el régimen. Es perder el tiempo y por tanto me he distinguido mucho en esta labor

de manera pública y notoria. He hablado muchas veces, he tenido innumerables reuniones con personal diplomático de muchísimos países o con personal gubernamental para para pedir una política mucho más firme respecto al régimen. Y el régimen sacó una lista negra de enemigos hace un año y pico.

P. Y ahí estaba usted. ¿Tuvo miedo? ¿Tiene miedo ahora?

R. En absoluto. Estuve un poco inquieto pero nunca pensé que se atreverían. Ellos tienen en mí un enemigo y decidieron que había que quitarme de en medio.

P. Sigue al pie del cañón. ¿Consultó a su familia?

R. Pregunté a mi mujer. Le dije 'mira, si quieres lo dejo'. Y me dijo 'yo te conozco y sé que tú lo que quieres es continuar y por tanto yo te apoyo'. Así fue. Ahora me acompaña a muchas cosas. Ha sido decisiva e imprescindible. Sin su valentía no sé si habría superado esto.

P. Supongo que en este tiempo el ministro Fernando Grande-Marlaska se habrá interesado por usted. ¿Qué le ha dicho?

R. Fue su jefa de Gabinete la que me llamó a casa, porque yo en esa época ni podía hablar, y lo hizo deciséis días después del atentado. El ministro no. No ha contactado conmigo. Después he tenido por parte del Ministerio del Interior dos cosas que para mí naturalmente han sido muy valiosas: protección y asistencia psicológica. Tengo un equipo de protección extraordinario que

## **ESPAÑA**

ya es como de la familia. Quien mejor se ha portado en el sentido humano después del atentado dentro de lo que es la cúpula de los partidos ha sido Alberto Núñez Feijóo, que ha seguido mi evolución casi semanalmente y me ha mostrado un apoyo personal extraordinario a mí y a mi familia.

P. ¿Y el presidente del Gobierno? R. Tampoco.

P. ¿Confía en que algún día se dé con las personas que organizaron el ataque contra usted?

R. Ya se ha detenido a unos cuantos, pero son personajes secundarios totalmente. Los dos clave parecen ser, por lo que he leído, un marroquí que abandonó España el día anterior al atentado y el sicario que disparó, el profesional. Este último está fichado, es un franco tune-

#### ALEJANDRO FERNÁNDEZ

#### «He defendido ante Génova que sea el candidato»

cino, se ha publicado su nombre, su foto y está en busca y captura internacional. Claro, porque es un profesional del crimen. Si detuvieran a alguno de estos dos o a los dos, yo creo que la investigación avanzaría mucho. Los cerebros de este tipo de ataques están en el Ministerio de Inteligencia de Irán.

P. Para cerrar el capítulo del atentado, ¿cree que alguien puede recuperarse de un ataque como el que

R. En el sentido de volver a hacer tu vida, sí. Obviamente, psicológicamente te deja una huella indeleble. Te deja en un estado de ansiedad permanente. Puedes tener ratos mejores o peores, pero está ahí. El cerebro queda en estado de alerta y no lo controlas tú.

P. Con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, tengo que preguntarle su opinión sobre Alejandro Fernández, el candidato del PP a la Generalitat...

R. He defendido públicamente que él fuera el candidato y he hecho llegar esta opinión a Génova. Está muy formado, tiene muy buenas lecturas, habla muy bien, es un parlamentario muy ágil y muy potente y sobre todo tiene las convicciones y los principios que yo he defendido siempre, además de ser amigo mío. Por todas estas razones yo le he defendido. Cambiar de jinete a unos metros de la meta es un disparate desde el punto de vista táctico.

P. ¿Cree que la amnistía es correcta, como dice el Gobierno, o va a reforzar al independentismo?

R. Esta es una pregunta de la que ya tenemos la respuesta. Llevamos 40 años haciendo concesiones y cada vez está peor la situación. El nacionalismo identitario, excluyente, fanático, totalitario, inconstitucional, se caracteriza por las concesiones. No solo no le aplacan, si no que exacerban su apetito y su agresividad. Esto lo llevamos viendo muchos años.

Entonces, ahora ya están envalentonados y esto es muy real. Ha sido un error monumental. Aparte de una cosa: esta Ley de Amnistía nunca verá la luz. Nunca.

P. ¿Por qué dice eso?

R. Porque la aplican los tribunales, no el Gobierno. Es una ley inconstitucional desde su mismo planteamiento. Entonces no pasará el filtro. Pero bueno, de momento ha sertienen prohibida. Y sin duda a Puigdemont le ha fortalecido mucho. No hay más. Sólo hay que ver que ha dejado Waterloo y se ha ido al lado de la frontera. Está preparando la entrada. Sin duda. Y no tengo ninguna duda de que él sacará más escaños y más votos que Esquerra. Más que el Partido Socialista no lo creo. Más que Esquerra creo que sí. P. Con los años, ¿cómo ha gestio-

cuanto a los independentistas, ellos siempre han sido lo mismo, han pensado lo mismo y han querido lo mismo. Lo que pasa que han tenido una estrategia que no ha existido en el otro lado. Ellos siempre han tenido un plan, un camino, digamos, definido, que han ido adaptando. Cuando Pujol consigue ser presidente de la Generalitat, el número de independentistas en Catalu-

en teoría tenían que ser los dos gran $des \, partidos \, nacionales, \, que \, no \, han$ sabido ver esto. Yo siempre lo vi. Si a mí me preguntan '¿se puede hablar con Junts?' Yo hubiera dicho 'no'. No se puede hablar con Junts de nada porque es un enemigo de la nación. Lo que hay que hacer es derrotarle en las urnas y dar el combate de las ideas. Yo hice eso los años que fui presidente del PP de Cataluña, del 91 al 96. No nos fue mal. Pasamos en el Parlamento de Cataluña de seis diputados a 17. Si me hubieran dejado continuar, probablemente hubiera llegado a hacer lo que hizo Inés Arrimadas en 2017. Hubiera llegado a treinta y tantos. Y la

historia hubiera sido diferente.

P. ¿Quiere decir que el PP no supo ver lo que ahora tampoco ve el PSOE? R. Eso es. Han sido muchos años de errores, de concesiones, de debilidades. Algunos advertimos de eso desde el principio pero nunca hemos sido escuchados. Al contrario. Estamos como estamos no porque los nacionalistas sean lo que son, ellos no engañan a nadie, si no porque al otro lado no se ha estado a la altura. Los dos partidos han hecho concesiones, han sido débiles y benevolentes con un enemigo declarado pero el punto al que ha llegado el PSOE es ya algo totalmente impensable.

P. Fundó Vox y se fue, ¿qué pasó? R. Queríamos un partido liberal, conservador pero serio, firme en sus convicciones y que realmente procurarse reformas efectivas de nuestro sistema político e institucional. Entonces se incorporó también un grupo joven que era Santiago Abascal, Espinosa y Ortega-Smith, entre otros. Hubo una presión un poco excesiva para mi gusto. Acaba siendo





PP / ARABA PRESS

SUS DOS PARTIDOS. Los dos partidos de Vidal-Quadras desembarcaron ayer en Cataluña con sus líderes. Mientras el 'popular' Alberto Núñez-Feijóo acompañó a su candidato, Alejandro Fernández, en un acto en Lérida, el jefe de filas de Vox, Santiago Abascal, presentó a sus candidatos en Tarrasa.

vido para lo que el Gobierno quería, que es estar en el poder unos meses más.

P. ¿Fortalece a Puigdemont y lo pone por delante de Esquerra Republicana?

R. Sin duda. Puigdemont ha presentado la ley como un triunfo suyo. Esquerra Republicana, en ese sentido, va a remolque. Entonces Puigdemont está monopolizando, digamos, estas victorias entre comillas, frente al que ellos llaman Estado español, porque la palabra España la

nado que se le apartara de la presidencia del PP catalán por su desacuerdo con el acercamiento a la Convergència i Unió de Jordi Pujol y con el PNV? ¿Qué queda de aquella Convergència en Junts?

R. Tendría que haberme establecido por mi cuenta, fundar un partido en 1996 en vez de en 2014. Me presionaron para que me fuera del PP. Me decían 'Alejo, cede por el bien de España'. Ahora me arrepiento. Aznar no tuvo la visión y cuando me apartó no quiso hablar conmigo. En

ña era ínfimo, no llegaba al 10%. Ahora hay casi un 40%. ¿Entonces, por qué? Porque, claro, les hemos dado lo que un nacionalista necesita para construir, como dicen ellos *fer país*, que no es otra cosa que construir la nación que es la escuela, los medios de comunicación, el presupuesto y las subvenciones. Y claro, han impuesto la lengua catalana. Han tenido 40 años para hacer ingeniería social frente a la pasividad, el acomplejamiento y el tacticismo oportunista de los que tenían enfrente, que

#### **VOX**

#### «Es un partido conservador, español pero nacionalista»

un partido conservador, español pero nacionalista. Su lenguaje y posición estética a veces me chirría.

P. ¿Qué opina de Santiago Abascal? R. Es un buen parlamentario y tiene convicciones, pues él ha sido muy valiente en los años en que ETA lo tenía en el punto de mira. Siento respeto por él y no tengo ninguna animadversión.

P. ¿Acabará el PP engullendo a Vox? R. En las próximas elecciones generales el PP subirá algo así como 20 escaños o 25. Vox bajará de los treinta y tantos a 20 o 18 y habrá una mayoría posible PP-Vox. ¿Cómo se resolverá eso? Eso es otro misterio.

P. ¿Habrá adelanto electoral?

R. Seguramente que será así. En cuanto Puigdemont vea que la amnistía no sale. La capacidad de Pedro Sánchez de vender a su país por estar en el poder nos ha demostrado que no tiene límites pero es probable que la legislatura se acorte. Sánchez es un aventurero que carece de escrúpulos.

## JAIME VALCARCE

Consulting Inmobiliario

### jaimevalcarce.es

#### 91 129 90 09

### info@jaimevalcarce.es



**Puerta de Hierro:** Lindando con el golf, impresionantes vistas, 5.400m² de parcela, con una vivienda de 3.250m².

**Escorzoneras:** (Pozuelo de Alarcón) Casa diseñada por Joaquín Torres (A-Cero), 10.000m² de parcela con 2.400m² de vivienda.



Parque Conde de Orgaz: Semiestreno, vivienda construida en el 2021 con las mejores calidades del mercado, 6 dormitorios, 8 baños.

#### 9.500.000€



#### 6.995.000€



**Pozuelo:** Obra nueva, personalizable, urb. con vigilancia privada, techos de doble altura, 2.500m² de parcela, 1.000m² de vivienda.



**Valdemarín:** Casa diseñada por Joaquín Torres (A-Cero), 2.500m² de parcela con 1.050m² de vivienda.



**Pº Habana:** Ático de 590m² con 400m² de terraza, jardín y piscina privada, 3 plazas de garaje dobles, urbanización de reciente construcción con seg. 24h.

#### 6.900.000€



#### 5.800.000€



**B° de Salamanca - Recoletos:** A estrenar, 4 dormitorios en suite + aseo, junto al hotel Wellington.



**Palacio:** Ático con unas vistas únicas en Madrid a la Casa de Campo y a toda la zona noroeste, 358m² para reformar con terraza en la misma planta.



**Castellana - Bernabéu:** A estrenar, magníficas vistas, las mejores calidades del mercado, 395m².

#### 3.950.000€

3.600.000€

#### 3.600.000€



**Arturo Soria (zona):** Obra nueva, chalets pareados sobre 500m² de parcela, gran cocina con isla, dormitorios en suite, ideal para familias.

**Mirasierra:** Chalet independiente con buenas vistas a La Sierra de Madrid desde salón y dormitorio principal, 700m².



**La Finca:** Seg. 24h, Pº de los Lagos 2, ascensor, 4 plazas de garaje, 626m² de vivienda.

desde **2.500.000€** (+10%IVA)

2.395.000€

2.385.000€











## JAIME VALCARCE

Consulting Inmobiliario

### jaimevalcarce.es

#### 91 129 90 09

### info@jaimevalcarce.es



**Colonia Camarines (Aravaca):** Obra nueva de 5 villas independientes dentro de complejo residencial cerrado con vigilancia privada, 800m² de vivienda, 1.000m² de parcela, licencia concedida.

desde **2.950.000€** (+10%IVA)



**Bº de Salamanca:** C/ Velázquez, junto a El Retiro, a estrenar, 3 dormitorios con 3 baños.



**El Soto de La Moraleja:** Ático con gran terraza, piscina privada, urb. con zonas comunes, 392m² + 110m² de terraza.

2.050.000€



**Boadilla:** Chalet individual de estilo vanguardista en parcela de 1.000m², domótica, alta eficiencia energética, 4 dormitorios + servicio.

1.990.000€

2.200.000€



**B° de Salamanca:** C/ Lagasca junto a C/ Jorge Juan, a estrenar, 2 dormitorios con 2 baños.



**Puerta de Hierro:** Chalet dentro de urbanización con jardín y piscina individual, ascensor y vigilancia, 6 dormitorios, 7 baños, 5 plazas de garaje.



**Bº de Salamanca:** Ático con terraza, a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños completos + aseo, salón con chimenea,

1.790.000€

1.695.000€

1.190.000€



## **ESPAÑA**

## Los jueces urgen a la renovación del Poder Judicial

Conservadores y progresistas piden el desbloqueo del CGPJ de forma inmediata

#### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

Los jueces alzan la voz para que se desbloquee de una vez por todas su órgano de gobierno. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) emitió ayer un comunicado donde urgió a las fuerzas políticas a alcanzar un acuerdo de renovación sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras socialistas y populares negocian en Bruselas un pacto sobre este órgano. «Instamos a quienes componen el Congreso de los Diputados y el Senado a que alcancen los acuerdos necesarios y procedan a la inmediata renovación del CGPJ», reza la nota.

El colectivo mayoritario de jueces subraya que «los mandatos constitucionales deben cumplirse por todos» a la par que destaca que se debe llevar a cabo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que «nos permita a los jueces y magistrados elegir a los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial». «Es la primera de nuestras reivindicaciones y es, además, irrenunciable», aseguraron.

En el orden de sus reclamaciones, la APM insta primero a renovar y, luego, a reformar. «Alcanzado ese acuerdo de renovación, tal y como nos está recomendando la Comisión Europea en los últimos años, debe procederse a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para devolvernos a los jueces la facultad de elegir a los vocales judiciales», agregaron sobre el cambio de modelo.

LaAPM entiende que esa reforma legal es «la única acorde con lo establecido en artículo 122 de la Constitución y que, además, se ajusta a los estándares europeos y recomendaciones de los dife-

rentes organismos de la Unión Europea y del Consejo de Europa».

Abril. Ese día, el

comisario de Justicia

Didier Reynders tomará su excedencia como candidato

al Consejo de Europa

Asimismo, este colectivo recogió que, «de manera continuada los respectivos presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado han incumplido la obligación legal que establece el artículo 568 de la LOPJ de adoptar las medidas necesarias para proceder a la renovación mediante la convocatoria de las oportunas Comisiones de Justicia».

Por otro lado, en su comunicado, la APM subraya la situación de «deterioro» que padece la Justicia por el bloqueo del Consejo. Pone de relieve que la prohibición de efectuar nombramientos discrecionales por parte del órgano de gobierno de los jueces «está impidiendo la oportuna cobertura de casi un centenar de plazas vacantes» en el Tribunal Supremo, de las presidencias de numerosos Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, etc. Asimismo, añaden que el actual Consejo está compuesto por 16 de los 20 vocales previstos en la Constitución.

«La situación de deterioro y de desgaste está afectando al funcionamiento ordinario del Consejo General del Poder Judicial, pero fundamentalmente y esto es lo más grave, a la percepción que el ciudadano tiene de la función independiente que cada día desempeñamos los jueces y magistrados de este país», enfatizaron.

Junto a la APM, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) emitió ayer a última hora de la tarde otro comunicado donde aseguraron que «no hay justificación para que se mantenga al órgano de gobierno de uno de los tres poderes en su actual y prolongada situación de interinidad. Es inaceptable que se maltrate de este modo a instituciones de su relevancia».

Los jueces progresistas, que también apremiaron a la renovación, indican que «las excusas que se ofrecen, inacabables y cambiantes, no pueden aceptarse. Ni tampoco puede admitirse, en un Estado de Derecho, que se ponga como condición

para cumplir una ley su modificación, máxime cuando deriva de un mandato constitucional».

Desde JJpD recalcan que se han dirigido a las presidencias de ambas Cámaras la convocatoria in-

mediata de Plenos «para superar la anomalía democrática que supone que el Consejo General del Poder Judicial siga en funciones tanto tiempo». «Su situación perjudica a la sociedad, a profesionales del derecho y a la organización judicial, pues múltiples vacantes no pueden cubrirse. Es el momento de renovar y volver a la normalidad», concluyeron.

Ambas iniciativas llegan mientras PSOE y PP negocian de nuevo la renovación del Consejo bajo la supervisión de la Comisión Europea en Bruselas, siendo el principal escollo el cambio de modelo.



La presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares, Francina Armengol, en la Cámara Baja. EFE

## Una «guerra fría» con visos de «acabar descafeinada»

PSOE y PP reconocen la espectacularización de las comisiones

#### JUANMA LAMET MADRID

PP y PSOE han puesto ya las cartas sobre la mesa en las comisiones de investigación del caso Koldo, tanto en el Congreso, donde los socialistas llevan la batuta, como en el Senado, donde los populares pueden hacer y deshacer a su antojo gracias a su holgada mayoría absoluta. Y lo cierto es que, después de toda la pirotecnia argumental previa, la sangre no ha llegado -por ahora-al río. Ninguno de los dos ha propuesto citar al líder del partido contrario, ni a los familiares implicados en escándalos informativos. No estarán en las comisiones ni Pedro Sánchez, ni Begoña Gómez, ni Alberto Núñez Feijóo ni Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, que sí tendrá que comparecer en el Congreso porque la ha citado el PSOE.

La primera conclusión a la que han llegado los diputados, senadores y dirigentes de los dos principales partidos consultados por este diario es que el cruce de comisiones no pasa de «guerra fría». «Estamos viendo hasta dónde es capaz de llegar el otro antes de sacar los misiles», metaforiza un destacado parlamentario *popular*. Es decir: en función de si uno de los dos da el paso de llamar a Sánchez o a Feijóo, por ejemplo, el otro replicará con comparecencias equivalentes.

«Más que tender al espectáculo y a la polarización, al haber dos comisiones a la vez y con comparecencias cruzadas estamos tendiendo a que esta guerra fría acabe quedando descafeinada», reconoce otro diputado.

Después de que el PP diera a conocer su listado, el PSOE confirmó ayer que llevará al ex ministro de Sanidad Salvador Illa y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la comisión del Congreso. Pero el gran anuncio de los socialistas fue el de la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los socialistas quieren que Ayuso acapare los focos en la Cámara Ba-

#### LA UE INVESTIGA 'IN SITU' EL PAGO DE ARMENGOL

La Guardia Civil investiga por orden de la Fiscalía Europea el pago de 3,7 millones de euros en 2020 del Govern que presidía Armengol (PSOE) a la empresa Soluciones de Gestión, firma investigada en el caso Koldo por presunta corrupción con la venta de mascarillas. Dos agentes requisaron el martes el expediente, cargado en aquel año a fondos de la UE. Además, interrogaron como testigo al ex director de Salud, Manuel Palomino, e inspeccionaron 'in situ' las mascarillas, defectuosas y todavía hoy almacenadas, de las que tomaron muestras. / E. COLOM

ja, junto al vicesecretario general *po-pular* Elías Bendodo, al que citan como ex consejero de Andalucía junto al propio Juanma Moreno.

Ambos partidos reconocen en privado cierta sobreactuación. «Todo esto sólo busca la pena del telediario, pero no hay nada» más allá de los actores principales del *caso Koldo*, sintetizan fuentes de Ferraz, donde critican duramente que el PP haya aprovechado la comisión del Senado para citar a personas que no tienen relación directa con la compra de mascarillas, sino con los negocios de la esposa de Sánchez.

Génova busca con su estrategia «maximizar el desgaste» del PSOE, mientras que los socialistas creen que el PP se ha pasado «de frenada» por ese flanco. «¿De verdad alguien cree que el rescate de Air Europa lo decidió Begoña Gómez? No hay nada. Ella se dedica a captar fondos para organizaciones sociales. Es absurdo», añaden fuentes de La Moncloa.

Pero la «guerra fría» va a ser continua. El PP va a ampliar el listado de comparecientes en el Senado. Los *populares* han aceptado la propuesta de UPN para que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, declare sobre su papel en las compras de mascarillas en la pandemia.

Además, el PP ha reclamado en el Congreso la citación de Nadia Calviño y Reyes Maroto, «por su vinculación con asuntos de Begoña Gómez». Y si no se aceptan, las llevará al Senado.

## **ESPAÑA**

## Con denuncia por maltrato o ante la relación más usual: «No hay patrón»

Los 7 niños asesinados por su padre revelan la dispar realidad de la violencia vicaria

#### PALOMA H. MATELLANO MADRID

Con padres divorciados o ante el más típico contexto de convivencia familiar. Mientras pasaba la Navidad con su progenitor o de madrugada cuando se encontraba en el domicilio de su madre. Con denuncia previa por maltrato, o no. Con suicidio posterior, o tampoco. Envenenado, o apuñalado, o asfixiado. Imposible establecer un patrón que sirva de indicador y haga saltar las alarmas ante la amenaza de la violencia vicaria. Siete menores asesinados en lo que va de año por su padre, y solo un factor común a todos ellos: son víctimas de la violencia de género en su expresión más cruel, la que busca causar el máximo daño a las mujeres a través de sus hijos.

Alina Florentina denunció a su ex pareja, Cristian Iona, por malos tratos y amenazas hace dos años. A él se le impuso una orden de alejamiento, mientras ella y sus dos hijas, Larisa y Elisa, fueron trasladadas durante un tiempo a una casa de acogida para víctimas de violencia de género. El juicio estaba previsto para este 10 de abril, pero el pasado 17 de marzo Iona asesinó en Almería a sus dos hijas, de cuatro y dos años, y se suicidó.

Pese a la gravedad de la situación en la que se encontraban Alina y las niñas, el padre mantenía el régimen de visitas a las menores, siendo en uno de esos encuentros cuando ocurrió el trágico suceso. Iona estaba acusado de maltratar a su ex pareja, pero, por acuerdo entre los progenitores, un juez permitió que siguiera viendo a las niñas. Las expertas consultadas por este periódico coinciden en que, aunque sorprendente, es una situación más común de lo que parece. Según cifras del Consejo General del Poder Judicial, de todos los casos de violencia de género en los que se aplicaron medias de protección en 2023, solo el 12,8% contempló la suspensión del régimen de visitas.

«Hay mecanismos legales para proteger a los niños», señala Sonsoles Bartolomé, directora del departamento jurídico de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, en referencia a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia (LOPIVI) de 2021. Esta norma modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, ante situaciones en las que los menores de edad «hubieran presenciado, sufrido o convivido con la violencia», se suspenda el régimen de visitas. Sin embargo, esta misma disposición contempla que se podría no dictar esa interrupción de acuerdo con el «interés superior del menor», una brecha por la que se cuelan casos como el anterior.

A Xavi y Noa, de 10 y siete años, su padre también los asesinó en Barcelona en uno de esos encuentros pac-



Concentración en El Prat (Barcelona) en repulsa por el último caso de violencia vicaria. QUIQUE GARCÍA / EFE

#### SUSPENSIÓN RÉGIMEN VISITAS



FUENTE: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

EL MUNDO

tados. Sus progenitores llevaban tres años separados y, como cada año, los niños pasaban unos días de las fiestas navideñas con su padre. No había denuncias previas y los vecinos no tenían sospecha alguna de que algo así podría suceder. A Ayax, de cinco años, su padre lo apuñaló el pasado 3 de

«Hay que sacar a los niños de la intimidad del hogar para verlos como víctimas» abril en Gerona, hiriendo también de gravedad a su pareja y madre del niño. La mujer, en trámites de separación, no lo había denunciado antes.

Si es complicado proteger a los hijos aun cuando el progenitor tiene una denuncia por violencia de género, hacerlo sin ella resulta casi imposible. Catalina Perazzo, directora de Políticas de Save the Children, señala la importancia de dotar a los entornos escolares y sanitarios de «herramientas de detección apropiadas», algo en lo que coincide Bartolomé: «Hay que sacar a los niños de la intimidad del hogar para verlos como víctimas».

El último crimen de violencia vicaria se produjo en esa «intimidad del hogar», en el domicilio de El Prat (Barcelona) en el que convivían Roberto, Vanesa y sus dos hijos mellizos de ocho años. El padre, contra el que tampoco constaban denuncias, mató a su mujer e hijas este martes y después se suicidó. Las circunstancias familiares eran distintas a las delas anteriores víctimas, lo que confirma, según Perazzo, que «no hay un patrón sobre este tipo de agresores ni sobre el entorno en el que se producen».

Ante la alarma, fuentes del Gobierno informan que Pedro Sánchez presidirá el próximo martes una reunión del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en el que «se estudiarán nuevas medidas».

#### Las familias podrán exigir los gastos por los retrasos en la Dependencia

#### T. LÓPEZ PAVÓN SEVILLA

El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a que los herederos de una mujer puedan ser resarcidos por los gastos de la residencia privada en la que tuvieron que internarla, ya que nunca llegaron a recibir las prestaciones que le hubieran correspondido en virtud de la Ley de Dependencia por retrasos en la tramitación de su expediente. La Junta de Andalucía podría estar abocada, por tanto, a abonar a las familias la suma de los recursos que le hubieran correspondido a la mujer si se hubieran cumplido los plazos que marca la ley en la tramitación de esas prestaciones

Según informó ayer el Alto Tribunal, la sentencia establece que los herederos de una persona dependiente que fallece sin que llegara a disponer de un *Programa Individual de Atención* (PIA)—el documento que da acceso a los servicios de la dependencia—pueden solicitar que se concluya el expediente, de cara a que se le devuelvan los gastos adelantados.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Junta de Andalucía y le ha dado la razón a la hija y tutora de la mujer, que falleció sin que la administración llegara a aprobar el informe necesario para su ingreso en una residencia, tal y como habían solicitado para ella los servicios sociales de la localidad de Dos Hermanas (Sevilla), donde residía. A la muerte de la mujer, la Junta archivó el expediente, pero ahora tendrá que reabrirlo para resolverlo y dar cumplimiento a la sentencia del Supremo, pudiendo la hija reclamar las cantidades adelantadas

El tribunal considera que el derecho a recibir la prestación por la ley de dependencia se extingue con la muerte de la persona. Pero, si, como es el caso de esta mujer, fallece estando pendiente de la aprobación del PIA, cabe concluir que ya era titular del derecho a la prestación y, por tanto, se deriva para sus herederos un «derecho de crédito» si es que, entre tanto, «han venido sosteniendo con sus medios lo que habría sido la prestación declarada como derecho, pero aún no concretada».

La mujer que murió esperando la prestación sufría una hemiplejia y necesitaba atención continuada, estando en cama las 24 horas del día. La familia la ingresó en una residencia por la que pagaron 2.150 euros al mes.

### **CRONICA**



Jeerawat Sawatdichai saliendo del juicio ayudado por uno de los escoltas que custodian el tribunal.

## El fiscal que busca la pena de muerte para Sancho: «Dirige la fiesta en el juicio»

#### JEERAWAT SAWATDICHAI «ES JOVEN, MORDAZ Y AGRESIVO» PARA LOS ABOGADOS: «SABE BUSCAR LOS PUNTOS DÉBILES»

#### L. DE LA CAL KOH SAMUI (TAILANDIA)

Viste traje negro, mascarilla blanca y gafas de sol. Le escolta uno de los oficiales que custodian la entrada del tribunal, quien además le lleva servilmente tres enormes carpetas llenas de papeles. Así bajó el jueves las escaleras de la corte provincial de Koh Samui el fiscal Jeerawat Sawatdichai, uno de los grandes protagonistas del mediático juicio de Daniel Sancho. Su cometido es demostrar que el español asesinó premeditadamente al colombiano Edwin Arrieta (44).

«Jeerawat es el que dirige la fiesta en el juicio, está muy concentrado en la pena de muerte. Lo tiene claro y va con todo contra Sancho. Es el típico fiscal agresivo que no deja pasar ni una», explica a EL MUNDO una fuente judicial de la paradisíaca isla del sur de Tailandia.

El pasado 26 de noviembre, Jeerawat presentó al tribunal el escrito de acusación, donde se exponían todas las pruebas que presuntamente desnudan el plan que siguió el español en el crimen el pasado agosto. «Es un fiscaljoven y mordaz, sabe dónde buscar los puntos débiles del acusado y aprovecharlos. Ha estado en otros casos criminales, incluso con extranjeros involucrados, pero nunca algo tan estremecedor como tener delante a alguien que ha descuartizado a una persona», relata un abogado de la isla que ha trabajado con Jeerawat.

El fiscal, que también acusa a Sancho de ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena, por el pasaporte desaparecido del colombiano, fue quien desplegó una larga lista de testigos, cerca de una treintena, para intervenir en el juicio entre el 9 y el 23 de abril. Ha llamado a declarar a la operaria de limpieza que encontró la pelvis cercenada y los intestinos de Arrieta en bolsas en el vertedero de Koh Phangan. También a la dueña de la villa que alquiló Sancho; a la chica que le vendió el día 2 por la noche un kayak por 1.000 dólares, que el acusado usó para adentrarse en el mar y deshacerse de algunos restos; a dos empleadas de los supermercados donde compró los cuchillos y más

#### Jeerawat ha convocado cerca de una treintena de testigos

herramientas para descuartizar el cuerpo de la víctima.

Y el jueves declararon los testigos más pesados a los que ha recurrido el fiscal: los investigadores del caso. El primero, el coronel Parinya Tanthasuwan, quien estaba en la comisaría de Phangan cuando Sancho llegó alrededor de la medianoche del 3 de agosto para denunciar la desaparición de Arrieta. Esa misma noche, acompañó al español a la villa en la que se alojaba y se quedó custodián-

dolo. Ya era el principal sospechoso.

El segundo testigo fue el inspector Ekachai Kamprakon, quien escribió uno de los informes claves para inculpar a Sancho: el referido a las cámaras de seguridad de Phangan, que muestran al español comprando los cuchillos en el supermercado, recogiendo a Arrieta en el muelle el 2 de agosto y a ambos en la moto de camino al hotel del crimen.

A la salida del tribunal, Parinya atendió a los medios. «El cambio de declaración del acusado no va a tener ningún efecto», dijo el coronel, refiriéndose a que Sancho confesó el asesinato en un primer momento. En este último punto tiene especial importancia otro de los testigos que serán citados por el fiscal, el coronel Paisan Sangthep, jefe de la comisaría de Phangan, que en septiembre, en una entrevista a Vamos a ver, de Telecinco, afirmó que tenían pruebas suficientes para sostener que el español había cometido un asesinato premeditado.

Pero en la misma entrevista, el policía dio una clave a la que se agarró la defensa para denunciar «irregularidades» en la investigación: «Intentamos engañar a Daniel con preguntas cuando aún era sospechoso hasta que confesó y pudimos arrestarlo de inmediato». Los abogados del español han acusado a los investigadores del país asiático de prometer al joven que sería «deportado en 48 horas» si colaboraba en el caso.

## Asalto durante la merienda en un carmen con poderío de Granada

#### SE LLEVARON LA CAJA FUERTE DE LOS RODRÍGUEZ ACOSTA CON MEDIO MILLÓN EN RELOJES Y JOYAS

Cuatro encapuchados entraron a la casa, frente a la Alhambra, cuando la viuda de uno de los fundadores del Banco de Granada estaba con una pareja amiga. La caja fuerte, reventada, apareció a 30 kilómetros

#### ANDROS LOZANO

El crimen ha sido en Granada. Rondaban las siete de la tarde del 9 de febrero. Los últimos rayos de sol caen sobre el salón de un majestuoso carmen situado en el Albaicín, con vistas a la Alhambra. La viuda de uno de los fundadores del Banco de Granada y miembro de una de las familias más poderosas de la ciudad andaluza, los García Acosta, merienda junto a una pareja de amigos que se encuentra de visita en su casa.

De repente, un ruido les hace sospechar. Segundos después, cuatro encapuchados irrumpen en la zona del inmueble en la que se encuentran. Son ladrones. Han saltado la tapia exterior y han conseguido acceder a la vivienda a través del jardín, explican fuentes judiciales que conocen los detalles del asalto. En poco más de dos horas darán con una caja fuerte escondida en el sótano y con un botín de más de medio millón de euros.

Los asaltantes preguntan por el dinero que hay en casa, que no es mucho. Tres de ellos se ponen a registrar cada recodo del inmueble. Salones, habitaciones, baños... El cuarto ladrón vigila a la anfitriona y a su pareja de amigos. Aunque les propinan algunos golpes en el rostro, no son sumamente violentos ni les provocan heridas de consideración.

Cerca de las nueve de la noche, los encapuchados dan con la caja fuerte que la señora, de 78 años, esconde en el sótano de su residencia, añaden las citadas fuentes judiciales. Allí guarda varios relojes y numerosas joyas de gran valor. En conjunto, superan el medio millón de euros.

Para extraerla de la pared en la que se encuentra, los asaltantes utilizan palanquetas y otras herramientas que van encontrando por la casa. Por eso el robo se demora más de la cuenta, durante dos horas. Las alarmas no han saltado porque la propietaria las ha retirado al llegar la visita.

Los ladrones consiguen llevarse consigo la caja fuerte. Pero pesa demasiado. Deciden robar un coche que hay aparcado dentro del perímetro de este carmen de los Rodríguez Acosta. Dejarán abandonado el vehículo horas después en las proximidades de la vivienda. Los investigadores hallan la caja fuerte, días más tarde, tirada en un descampado del término municipal de Padul, a 30 kilómetros de Granada, según ha podido conocer EL MUNDO. Está reventada. No queda ni rastro de las joyas ni de los relojes.

La viuda del banquero fallecido puso una denuncia ante la Policía Nacional. El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada instruye la causa. Por el momento no se han producido detenciones. Los investigadores se encuentran analizando las grabaciones del sistema de videovi-



Portón de entrada a la casa del robo.

gilancia interno del inmueble. También tratan de hallar pruebas, como posibles huellas, en la caja fuerte que los delincuentes se llevaron.

Un carmen es una casa típica granadina con amplios jardines, de frecuente construcción en torno a la Alhambra y los barrios del Albaicín y el Realejo. La vivienda donde se produjo el robo está situada sobre un cerro justo frente a la Alhambra, el complejo monumental granadino de origen árabe que es Patrimonio de la Humanidad.

Esta familia granadina tiene otro carmen muy cerca de la Alhambra, sobre la colina del Mauror. Lo gestiona la Fundación Rodríguez Acosta. Fue parte del legado del pintor José María Rodríguez Acosta, que instaló allí su primer estudio.



## InNOvación en la UE



#### Y además

- La UE y el 'superciclo de riesgo': "Trump preocupa; también algunas tácticas de Biden"
- Kabir Mulchandani, el magnate enamorado de Ibiza: "El secreto de Pachá es su gente"
  - Shein o por qué la venta de ropa online no triunfa en Bolsa

Domingo 14 con **EL MUNDO** 



## **OTRAS VOCES**

EN 1924, con ocasión del segundo centenario de nacimiento de Kant, un Ortega y Gasset aún joven pero ya conocedor de sus formidables facultades quiso fijar posición sobre el maestro de Königsberg con un ensayo en Revista de Occidente. Este era su poderoso íncipit: «Durante diez años he vivido dentro del pensamiento kantiano: lo he respirado como una atmósfera y ha sido a la vez mi casa y mi prisión. Yo dudo mucho que quien no haya hecho cosa parecida pueda ver con claridad el sentido de nuestro tiempo». El reloj ha adelantado un siglo, y son ya tres desde que Kant naciera en un suburbio báltico de Prusia, que es hoy suelo ruso en Europa. Un siglo en que hemos seguido contando la vida de este filósofo ilustrado exactamente al contrario de cómo deberíamos, pues, como bien explica Miguel García-Baró –a quien debo mi barniz kantiano–, rara vez lo externo y lo interno han discrepado tanto en la misma persona.

Lo externo dibuja un profesor enteco, concienzudo y pedantón, con rutinas próximas al ritual y manías cerca-

NOTA BENE
JUAN
CLAUDIO
DE RAMÓN

### La gran aventura de Immanuel Kant

nas al ridículo. Kant no podía comer en compañía si en la mesa no se sentaban amigos en número superior al de las Gracias e inferior al de las Musas. Cinco minutos antes de las cinco era despertado a trompetazos por su criado y combatía el insomnio pensando en Cicerón. Es fama que sus paseos vespertinos por un recorrido inalterable servían a sus vecinos regiomontanos para poner en hora el reloj, cuando veían aproximarse su peluca empolvada y levita de seda. Y si un inglés se dejaba caer por Königsberg y acudía a su curso de geografía, se mara-

villaba de que aquel profesor describiera la orilla izquierda del Támesis como si hubiera pasado en ella su niñez, cuando lo cierto es que Kant se las apañó para no poner nunca un pie fuera de su ciudad natal. No se casó y es probable que muriera virgen.

Todo esto es cierto, deliciosamente cierto. ¡Irónicamente cierto! Porque, por dentro, Kant vivía una de las mayores aventuras de la historia del pensamiento: nada menos que la justificación de la libertad humana. Como animales, pertenecemos al reino de la naturaleza, donde vivimos a merced de inclinaciones egoístas; pero, como seres humanos, pertenecemos también al reino de la libertad, donde un voz santa e incondicionada, que ni el más depravado de los hombres deja de escuchar, nos susurra: «Debes»; y si debes, puedes. Es la voz del imperativo categórico, la voz de la autonomía. Radicar en el sentido del deber la existencia de la libertad humana: he ahí una propuesta atrevida para el sujeto moderno, atiborrado de derechos. Dilucidar la lucha íntima entre ciencia y conciencia, entre «el cielo estrellado sobre mí» y «la ley moral en mí»: esa fue la gran aventura de Immanuel Kant. ¿Es posible creer, bajo el imperio del algoritmo y de los requerimientos tribales, que no sea, también, la nuestra?



#### **OTRA HISTORIA**

POR **FÁTIMA RUIZ** 



Tropas argentinas en la costa de Las Malvinas en 1982. AF

### Milei y la guerra perdida

JAVIER Milei chocó con la historia argentina cuando apenas tenía historia propia. El 2 de abril de 1982, con 11 años, hizo una quiniela arriesgada ante la tele, donde Leopoldo Galtieri anunciaba el desembarco en Las Malvinas. Intentaba así salvar la dictadura barriendo las islas hacia el mapa de la Patagonia, que aún hoy las reclama desde el sinfín de carteles que puntean su salvaje inmensidad. A Milei, que era ya entonces el boceto del polemizador que años después prometería hacerle al Estado una liposucción con motosierra, aquella guerra contra Reino Unido, un enemigo desigual, le pareció un «delirio» que le «rompería el culo» al país. El presagio le costó un ataque de furia de su padre: «Empezó a pegarme trompadas y me pateó por toda la cocina».

Cuarenta y dos años después, aquel niño descreído parece mantener el escepticismo. El pasado 2 de abril y en nombre de la dieta presupuestaria, presidió un aniversario de la guerra –que en 74 días se saldó con 649 muertos del lado argentino y 255 del británico – sin desfile y sin más reclamación que una vaga «hoja de ruta para que Las Malvinas regresen a manos argentinas». Unas declaraciones coherentes no sólo con su yo de primaria, sino también con el de campaña, que

se metió en un lío por piropear a Margaret Thatcher; una figura polémica en Argentina, que la recuerda no tanto como capitana del derribo del Estado del bienestar británico por el que la admira Milei como en el rol de comandante en jefe que envió un submarino nuclear a torpedear el crucero *General Belgrano* en 1982.

El presidente ha encontrado, sin embargo, en Las Malvinas una causa útil para revitalizar el nacionalismo en tiempos de vacas famélicas e impulsar la «reconciliación» con las Fuerzas Armadas en la que ha embarcado a su Gobierno (y sobre todo su vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuyo padre fue veterano de esa contienda). Por eso el reciente homenaje a los caídos tuvo más que ver con la reescritura de la memoria histórica, que levanta ampollas al cuestionar los desaparecidos en la dictadura: «No fueron 30.000» se ha convertido en lema oficial.

Para impulsar ese renovado orgullo castrense, Milei promete ahora recuperar Las Malvinas «por la vía diplomática». Rebaja así el pragmatismo que le llevó a ignorar en febrero la visita de David Camerona a las Falklands—como las llamaron los conquistadores en 1833—, que le convirtió en primer canciller en pisarlas en 30 años. Que el sentimiento probritánico sigue alto lo sabe bien el muñidor accidental del Brexit, un referéndum que le salió mal, al contrario del que apadrinó en 2013 en Malvinas: el 98,8% votó a favor del vínculo con Gran Bretaña.

#### **GALLEGO & REY**







## **OTRAS VOCES**

TRIBUNA FILOSOFÍA La más deprimente enseñanza de la epidemia es que, cuando vienen mal dadas, nos mostramos dispuestos a sacrificar sin dolor las libertades. Las vemos más como un lujo que como una necesidad

## Los extranjeros, un problema para la democracia

FÉLIX OVEJERO

LA EMIGRACIÓN muestra los límites morales de nuestras democracias. No sabemos qué hacer con los extranjeros. Salvo cultivar la hipocresía. A la izquierda con mando en plaza le sirve para trazar trinchera con la derecha. Ellos son de otra pasta. Comenzó Sánchez con el Aquarius, muy en su estilo: «He dado instrucciones para que España acoja al barco en el puerto de Valencia». Pasado el tiempo, ya saben: devoluciones en caliente; silencio ante los muertos en la valla de Melilla; y el Sáhara, no se olvide, una devolución de extranjeros a lo grande. Eso en casa, que Europa endureció la política migratoria durante la presidencia de Sánchez. Y lo fundamental: la complacencia con partidos nacionalistas –en rigor, racistas– que quieren convertir en extranjeros a quienes son ya ciudadanos, que de eso va levantar fronteras. Y racistas son todos. Como dice mi amigo Sampayo, todos son diversas variantes de Silvia Orriols, solo que, donde ésta dice «musulmán», Junts y ERC dicen «hispano».

Sánchez no está solo en la hipocresía. Hay otra, en apariencia inversa, practicada por la derecha que dice encarar «el problema» sin complejos. Meloni ha reconocido el incumplimiento de su programa: en 2023, la llegada de indocumentados a Italia a través del Mediterráneo pasó de 98.600 a 153.400. Rishi Sunak, el primer ministro británico, ferviente defensor del Brexit por sus ventajas para controlar la emigración y con propuestas absolutamente salvajes, pues algo parecido. Y Macron. Y los países nórdicos.

«El problema» desborda los ejes convencionales de demarcación política. Es más fundamental: es un problema para la democracia. Mejor dicho: dos. Uno, nor-

La emigración es buena pero no gana votos. Un robo es más atribuible que tres puntos del PIB mativo, de principio: en tanto la democracia se materializa dentro de unas fronteras, violenta su original inspiración igualitaria. Me explico. La ciudadanía moderna nace en explícita oposición a las sociedades estamentales. La Revolución francesa comienza cuando el Tercer Estado

se rebeló contra un sistema de representación que privilegiaba a la nobleza. Para los revolucionarios no estaban justificadas las ventajas de cuna. El principio último inspirador venía a ser «ninguna desigualdad sin responsabilidad». Un principio cuya aplicación hemos ido extendiendo: nacer con un color de la piel, un sexo, una familia o en una región no justifica ningún trato especial. Se trata de circunstancias azarosas, ajenas a la responsabilidad de las personas, a sus méritos y esfuerzos. Y ahí asoma «el problema de los de

fuera», porque nacer a un lado u otro de una frontera no es decisión de nadie. Un español, desde que llega al mundo, dispone de un conjunto de bienes públicos que disfruta sin haberlos producido, y que le son negados a otros por nacer del lado malo, algo en lo que no tienen responsabilidad alguna. La democracia se asienta sobre un paisaje incompatible con los principios morales que la justifican.

El otro problema es práctico. De resultados. La emigración confirma que los votantes son algo peor que tontos. En El mito del votante racional, Bryan Caplan destacó varios sesgos en los ciudadanos que, cuando votan, se alejan del conocimiento consolidado en economía. Entre ellos destaca el sesgo antiinmigración. Sin llegar al entusiasmo de Michael Clemens (Economics and Immigration), según el cual, si se eliminaran todas las barreras a la movilidad laboral, el PIB mundial aumentaría entre un 50% y un 150%, hay entre los economistas un acuerdo generalizado acerca de las bondades de recibir a «los de fuera». Otra cosa es que los ciudadanos perciben y padecen externalidades negativas (ambulatorios, uso de servicios sociales), mucho más inmediatas que las indiscutibles ventajas, difuminadas a través de vías menos transparentes. Una violación o un robo es más vistoso y atribuible que tres puntos del PIB. En resumen, la emigración es buena pero no ayuda a ganar votos. La verdad queda fuera del debate democrático.

Pero tales problemas no asoman. Y si asoman, es de la peor manera. Una razón para ello es nuestra embelesada mirada hacia la democracia. Recuerdo en los días de la pandemia cómo nos empeñábamos en relacionar cualquier éxito ocasional con nuestras instituciones. Todo eran victorias de nuestro superior sistema de vida: la tecnociencia, el crecimiento económico, la lucha contra el cambio climático, todo lo

bueno y bello. Pseudoexplicaciones, con avales empíricos circunstanciales (el último titular, por lo general), que ignoran cómo son realmente las cosas. Por ejemplo, cómo funcionan las comunidades científicas, regidas, como nos enseñara Merton, por un ethos comunista, por ese insuperable—y verdadero—principio de que «todo lo hacemos entre todos». El proyecto Manhattan o los viajes a la Luna son ejemplos de planificación y empeño colectivo.

Pero se entiende la distorsión cognitiva. Mal que bien, nuestras instituciones nos garantizan valores importantes, como la libertad y la igualdad ante la ley. El Estado de derecho, por resumir. Para muchos de nosotros, hijos de Kant, no hay nada más importante. Todo lo demás, comienza a contar más tarde. Por eso nos parecen mal –por ejemplo, en nombre de una guerra no declarada-las limitaciones a la libertad de expresión, a los derechos ciudadanos o la congelación de activos privados. Pero, unos pocos, también hijos de Kant, amamos la verdad. Por eso no queremos ignorar que no siempre todo lo que nos gusta resulta compatible. Fue la mejor enseñanza de Isaiah Berlin, liberal mediocre

como filósofo –según el mismo admitió–, pero con indiscutible afán de verdad, cuando nos emplazaba a reconocer que hay dilemas trágicos, que debemos elegir entre igualdad y libertad o a aceptar el «hecho intelectualmente incómodo» de que la democracia y el liberalismo «pueden chocar entre sí de manera irreconciliable». Sencillamente, no todo lo que nos parece bien se adquiere en el mismo lote.

Psicológicamente se entiende la necesidad de decorarnos retrospectivamente, pero intelectualmente es un error. Sabemos desde hace mucho que «la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no tiene ningún sentido». La recreación de la biografía transcurrida nos hace infelices personalmente y, en los negocios de todos, nos incapacita para la gestión política. Un sesgo reaccionario: es bue-

no porque fue. Con esa disposición nos ocultamos las muchas imperfecciones de nuestras instituciones, que no son obras de ingeniería, como un puente que se dibuja en un plano y luego se levanta según guión, sino el resto de un montón de naufragios, herencias del antiguo régimen que vamos parcheando como podemos, en donde importa más el poder que las razones. Podemos rematar mil artículos de opinión con el conjuro de citar al Churchill de «la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, a excepción de todos los demás», pero no olvidemos que también dijo aquello de que: «El mayor argumento contra la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio».

CONESOS mimbres humanos hay que abordar las dificultades. Las instituciones se justifican porque nos ayudan a preservar importantes valores, pero, también, por su capacidad para reconocer y solventar los retos comunes, por sus resultados. Y, en tanto son sensibles solo a los intereses de los votantes actuales (ahí están las pensiones), responde de la peor manera ante los problemas, sobre todo cuando -como es el caso-los votantes son egoístas y miopes, cortoplacistas. Porque si no sirven, poco futuro tendrán. Según muestran diversas encuestas, los jóvenes desprecian los valores y tasan los resultados. Y no solo ellos. Quizá la más deprimente enseñanza de la epidemia -y de las respuestas a la invasión de Ucrania- es que, cuando vienen mal dadas, nos mostramos dispuestos a sacrificar sin dolor las libertades. Las vemos más como un lujo que como una necesidad. Porque nos parecen inútiles.

Con el afán de verdad de Berlin deberíamos analizar nuestras instituciones, sin escamotear sus aristas. La primera: su dificultad para reconocer los problemas. Su



ULISES

sistema de incentivos penaliza a quienes recuerdan las verdades incómodas. La «ingratitud hacia el héroe silencioso», como la llama Nassim Taleb: «Todo el mundo sabe que es más necesaria la prevención que el tratamiento, pero pocos son los que premian los actos preventivos». En el fondo, otra vez, la desoladora conclusión de Juncker: «Sabemos exactamente lo que debemos hacer; lo que no sabemos es cómo salir reelegidos si lo hacemos». Los incentivos de los políticos no apuntan en la dirección del bien y la verdad. El inexorable populismo de todos en todas las democracias. Así que piénsenselo la próxima vez que desprecien a la «extrema derecha». Todos somos «extrema derecha».

**Félix Ovejero** es profesor de Filosofía Política y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona

## **MUNDO**



Joe Biden, flanqueado por el primer ministro de Japón, Fumio Kishida (dcha), y el presidente filipino, Ferdinand Marcos, ayer, en la Casa Blanca. ANDREW CABALLERO REYNOLDS / AFP

## Biden tensa su desafío a China

• Una histórica cumbre de los mandatarios de EEUU, Japón y Filipinas fortalece la alianza defensiva en plena deriva neoimperialista de Pekín• Sus escarceos militaristas en el Pacífico disparan la preocupación

#### PABLO SCARPELLINI LOS ÁNGELES

La creciente amenaza militar del gigante chino preocupa cada vez más en Washington. La histórica cumbre, inédita, entre Estados Unidos, Japón y Filipinas de ayer en la capital estadounidense es la señal inequívoca de los aires de tensión creciente que soplan en la región del Pacífico asiático y que parecen estar lejos de disiparse. El presidente Joe Biden parece estar usando la nueva alianza para mandar un mensaje de rechazo frontal a los escarceos militares del gigante asiático en aguas filipinas, un gesto que China no termina de digerir.

Biden se reunió primero con su homólogo filipino, Ferdinand Marcos *Jr*, y posteriormente celebraron una cumbre trilateral en la Casa Blanca con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, que el martes anunció una cadena de acuerdos bilaterales con EEUU, especialmen-

te en materia de Defensa, el mayor refuerzo en seis décadas entre ambas potencias en ese sentido.

Pekín no tardó en enviar un mensaje de condena ante lo que considera una provocación directa. «Estados Unidos y Japón han atacado y difamado a China sobre la cuestión de Taiwan y los asuntos marítimos, interferido groseramente en los asuntos internos de China y violado las normas básicas de las relaciones internacionales», dijo la portavoz de Exteriores china, Mao

De fondo, la posible incorporación de Japón a Aukus, la alianza estratégica militar entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos que podría conformar una estructura de Defensa inexpugnable en la región del Indo-Pacífico, y que de momento se ha centrado en el suministro de submarinos de propulsión nuclear para Australia. Kishida no ha

dado aún un paso firme en esa dirección y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo el martes en Camberra que no «hay planes» para expandir el número de miembros, dejando abierta la puer-

ta, eso sí, a una cooperación en materia tecnológica por parte del país nipón.

En ese sentido, los tres ministros de Defensa de Aukus indicaron el pasado lunes que considerarían in-

#### «INDISPENSABLE» LIDERAZGO DE EEUU

**FUMIO KISHIDA.** El primer ministro japonés, Fumio Kishida, pidió ayer al Congreso estadounidense que supere sus «inseguridades» en torno al liderazgo global de Estados Unidos, al cual consideró «indispensable» para mantener el orden mundial y afrontar potenciales amenazas, en referencia al creciente poderío de China.

VISITA OFICIAL A ESTADOS UNIDOS. Kishida pronunció un discurso durante una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado en el marco de su visita oficial a Estados Unidos, informa AFP. El Congreso estadounidense está fuertemente dividido entre republicanos y demócratas.

cluir a Japón en una segunda fase que se enfoque en inteligencia artificial, computación cuántica, capacidades submarinas y armas hipersónicas. «Reconociendo las fortalezas de Japón y sus estrechas asociaciones bilaterales de defensa con los tres países, estamos considerando la cooperación con Japón en proyectos de capacidad avanzada del Pilar II de Aukus», indicaron en un comunicado conjunto.

#### ALIANZA CRECIENTE

Lo cierto es que ni la intensa presión china ha logrado frenar el *momentum* de la alianza a tres bandas entre británicos, británicos y americanos, en pleno proceso de expansión. Al interés de Japón se ha sumado el de Canadá y Nueva Zelanda, aunque aún no se ha producido una invitación formal como tal.

Pekín, por su parte, ha manifestado de forma reiterada su rechazo

## **MUNDO**

a esa nueva entente. La perciben como una amenaza directa a la estabilidad en la zona y una estrategia extraída directamente de los tiempos de la Guerra Fría. «Las relaciones entre EEUU y Japón no deben apuntar a otros países ni perjudicar sus intereses, ni deben socavar la paz y la estabilidad regionales», advirtió Mao Ning.

Todo ello en medio de las maniobras militares chinas en el mar del Sur de China de los últimos meses. Los barcos de su guardia costera han estado embistiendo a buques filipinos, disparando con cañones de agua y apuntando con láseres a sus tripulaciones, una serie de incidentes que EEUU ha tachado de «tácticas coercitivas e ilegales».

#### El gigante asiático condenó lo que considera una «provocación»

#### Los tres aliados responden ante el progresivo dominio chino

De momento las provocaciones chinas no han pasado de la mera amenaza ni han hecho sonar los tambores de guerra, pero es evidente que su presencia en el mar del Sur de China ha ido creciendo con los años. El presidente Biden confía en que la reunión de ayer con Marcos y Kishida ejerza de contrapeso para frenar esa sensación de dominio chino en la región más caliente del globo.

«Estados Unidos, Japón y Filipinas son tres democracias marítimas estrechamente alineadas con objetivos e intereses estratégicos cada vez más convergentes», dijo el martes Jake Sullivan, asesor de Seguridad nacional del presidente estadounidense. «La semana pasada, nuestros tres países y Australia realizaron ejercicios navales conjuntos en el Mar de China Meridio-

Está previsto que esas maniobras continúen en los próximos meses para garantizar la libre circulación por aguas que China reclama como suyas, parte de un escenario geopolítico inestable que, sumado a la guerra en curso en Ucrania y el conflicto en la Franja de Gaza, arrojan un escenario incierto y preocupante a nivel global.

Kishida es consciente de ello y de ahí su visita a Washington para reforzar su alianza militar con EEUU, una colaboración histórica que tiene una correlación directa con las crecientes ambiciones chinas. Japón quiere evitar a toda costa el convertirse en una víctima propiciatoria como Ucrania y lentamente ha ido reforzando su estructura militar. Sueña con ser, en breve, el tercer ejército más importante del mundo y contar, de paso, con la bendición de EEUU.

## El Japón pacifista que murió tras la invasión rusa de Ucrania

Tokio aprobó hace dos años un rearme histórico al elevar el gasto militar del 1% al 2%

#### LUCAS DE LA CAL

Impopular dentro de su casa, pero transformado en un estadista respetado fuera de ella, con un alto perfil sobre todo en Occidente, el japonés Fumio Kishida cuenta con la

particularidad de ser un líder que, mientras hace malabarismos para no ahogarse con los casos de corrupción y los escándalos que le rodean en Tokio, navega con una dirección firme en el tablero geopolítico. Y ha logrado que su país haya vuelto a ser una primera espada en

Bajo el mandato de Kishida (66 años), Japón ha realizado algunos de los cambios más importantes en su política exterior y de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial, siempre con el foco en impedir que China domine la cotizada plaza de Asia-Pacífico.

los juegos de poder globales.

Los analistas internacionales coinciden en que la invasión rusa de Ucrania supuso el despertar de una gran potencia asiática que estaba dormida en defensa y diplomacia.

▶ REARME HISTÓRICO. Hace un par de años, Japón, rompiendo con su tradición pacifista heredada de la posguerra, aprobó un rearme histórico al elevar el gasto militar del 1% que se había mantenido desde la década de los 60 al 2% del PIB para los siguientes cinco años. Eso convirtió al país asiático en el tercer mayor gastador militar del mundo, después de Estados Unidos y China.

El primer ministro Fumio Kishida, poco después de ser el primer líder japonés en asistir a una cumbre de la OTAN-la celebrada en Madrid-, hizo campaña sobre la urgente necesidad de fortalecer las defensas tras la invasión rusa de Ucrania, las preocupaciones de seguridad respecto a la siempre amenazante Corea del Norte y los simulacros de guerra de China alrededor de Taiwan.

Según el Artículo 9 de la Constitución, el ejército japonés, que cuenta con 250.000 efectivos en activo y otros 60.000 en reserva, sólo puede actuar para la autodefensa. Pero para fortalecer sus defensas, los líderes japoneses han explicado que, gracias a este nuevo impulso militar, van a construir un par de buques defensivos contra misiles balísticos y 1.000 misiles de crucero de largo alcance

«El entorno de seguridad de Japón es tan severo y complejo como nunca lo ha sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Reforzaremos fundamentalmente las capacidades de defensa como última garantía de la seguridad nacional», reza un informe militar de Tokio que repite varias veces que Japón trabajará con sus aliados para

#### LA REGIÓN ASIÁTICA EN DISPUTA



FUENTE: Elaboración propia

lograr «un Indo-Pacífico libre y abierto», frase acuñada por el difunto líder japonés Shinzo Abe y que hace tiempo fue expropiada por los políticos estadounidenses, quienes la usan frecuentemente para defender su presencia en la región con el propósito de hacer frente a la in-

Yonaguni

En esta misma semana en la que Kishida se ha reunido con Joe Biden en Washington para fortalecer la alianza de seguridad, el ejército japonés anunciaba que se habían completado unas mejoras en uno de los buques más grandes de su flota, convirtiendo un viejo portahelicópteros en el primer portaaviones completo del país desde la Segunda Guerra Mundial.

Mar de China Oriental lleva años siendo un foco de conflicto entre Tokio y Pekín. Sobre todo por unas islas rocosas y deshabitadas llamadas Senkaku, que están situadas a unos 1.900 kilómetros al suroeste de la capital nipona.

Formalmente reclamadas por Japón en 1895 y, salvo el breve período después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos controló el territorio, fueron propiedad de una serie de ciudadanos japoneses hasta que en 2012 Tokio las compró y ahora están bajo su dominio. Aunque Pekín, que las bautizó como Islas Diaoyu, las empezó a reclamar como suyas en los años 90 tras descubrir que las islas

presume de una alianza sin precedentes con la OTAN, trabajando conjuntamente con la Alianza en programas de seguridad cibernéti-Después de que Rusia invadiera Ucrania, en el país nipón saltaron muchos rumores sobre que el apoyo popular cada vez más fuerte que hay hacia Kiev podía empujar a que los parlamentarios debatieran sobre un posible levantamiento de una regla autoimpuesta de no enviar armas ofensivas a un país involucrado

sobre el Mar de Japón.

## fluencia de China.

## ►ETERNA PELEA CON CHINA. El

#### **DERROTA DEL PARTIDO DE GOBIERNO EN LAS** URNAS EN COREA DEL SUR

La derrota de la formación gobernante en Corea del Sur, el Partido del Poder Popular (PPP), en las elecciones parlamentarias del miércoles abrieron ayer la puerta a efectuar reformas en el Ejecutivo del

conservador Yoon Suk-yeol, que ha quedado muy debilitado para los tres años que le restan de mandato. El opositor y liberal **Partido** Democrático (PD) renovó su mayoría en el Parlamento

sumando 175 escaños, 19 por encima del resultado cosechado en las legislativas de 2020, informó Efe. Tras conocerse los resultados, los anuncios de dimisión en el partido oficialista y en el Gobierno para asumir responsabilidades por la debacle no se hicieron esperar.

tenían reservas potenciales de petróleo y gas natural.

A menudo, Japón dice que los barcos pesqueros chinos invaden sus aguas, obligando a la guardia costera japonesa a bloquearlos. También ha denunciado que los aviones de guerra del Ejército Popular de Liberación de China sobrevuelan con frecuencia la zona en disputa

#### ▶SÓLIDA ALIANZA CON EEUU.

El eje Tokio-Washington se hace cada vez más fuerte, con el objeto siempre de disuadir a una asertiva China en la región de Asia-Pacífico.

Se ha informado de que EEUU planea dispersar unidades de la Marina por las islas japonesas de Okinawa para 2026, equipándolas con misiles y equipos más ligeros para «disuadir a las fuerzas armadas de China». Japón ya alberga a 18.000 infantes de Marina estadounidenses, la mayor concentración fuera de Estados Unidos.

La gran mayoría de estas unidades están en bases en la isla principal de Okinawa, que es parte de una cadena que se expande a lo largo del borde del Mar de China Oriental hasta unos 100 kilómetros de Taiwan. Una extensión que abriga también una pequeña isla, Yonaguni, donde Tokio ha anunciado que plantará nuevas bases militares por el peligroso nivel que están alcanzando las tensiones regionales, sobre todo para tener un escudo de cara a una futura invasión china de Taiwan o a un enfrentamiento directo entre la armada china y la filipina por un conjunto de islas y ato-

#### ►ACERCAMIENTO DE LA OTAN Y PUNTOS CALIENTES. Japón

ca o realizando ejercicios militares. en un conflicto.

Kishida ha repetido varias veces que «la Ucrania de hoy puede ser el Asia oriental del mañana», citando la «intimidación marítima china», así como el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte. Sin olvidar las frecuentes maniobras militares en el aire que hacen Pekín y Moscú, con un vuelo conjunto de bombarderos el pasado diciembre

## **MUNDO**

## Macron defiende la adopción de una «economía de guerra»

Urge a relanzar la industria armamentística como apoyo a Kiev y en alerta ante Rusia

#### RAQUEL VILLAÉCIJA PARÍS

Fue un acto simbólico que refleja una nueva era. El presidente francés, Emmanuel Macron, puso ayer la primera piedra de una nueva fábrica de pólvora para explosivos en Bergerac, en el departamento de Dordoña, y después se reunió con representantes de empresas de defensa. El objetivo es claro: relanzar la industria y concienciar de la necesidad de rearmarse, de cara a la amenaza rusa y en un contexto geopolítico cada vez más complejo.

Macron defendió que hay que pasar a una «economía de guerra», como él mismo la ha bautizado. Esto se traduce en invertir más en armamento. El Gobierno francés ha aumentado el presupuesto militar en 400.000 millones en cuatro años y ahora el objetivo es relocalizar la producción de material de defensa, que las empresas que dejaron de fabricar en Francia vuelvan a hacerlo.

Este rearme «es una necesidad del momento, de la realidad geopolítica en la que vamos a vivir», dijo. «Estamos en un momento de cambio geopolítico, geoestratégico, donde las industrias de defensa tendrán un papel cada vez mayor. Este mundo del que hablamos no se detendrá si la guerra termina mañana, porque hay un rearme masivo (...) de Rusia y porque en todas partes en Europa el gasto militar está aumentando», recordó.

La invasión en Ucrania ha evidenciado una debilidad: Europa no tiene industria suficiente para hacer frente a una gran guerra. Desde la invasión, las empresas han tratado de adaptarse a un ritmo de crecimiento en la actividad inesperado, pero no dan abasto. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido que perderán la guerra si no reciben más soporte. El congreso de EEUU lleva meses bloqueando una ayuda de 60.000 millones.

Francia defiende una independencia estratégica para poder hacer frente a los desafíos actuales. Desde 2019,  $la mit ad \, de \, las \, armas \, importadas \, por$ la UE son fabricadas en EEUU. Francia se ha convertido en el segundo país exportador del mundo, sobre todo gracias a sus cazas Rafale. Las compras de material por parte de la UE se han doblado, según los datos del instituto de investigación para la paz (Sipri, en sus siglas en inglés), con sede en Estocolmo.

«Hay que producir más y más deprisa», pidió Macron en los terrenos de la empresa Eurenco, líder europeo en la producción de pólvora para la propulsión de proyectiles. Este espacio había sido desmantelado en 2007 por falta de pedidos. Hoy están completos hasta 2030. La empresa, que pertenece al Estado, es ahora clave en el suministro de munición a Europa. La fábrica estará operativa en 2025 y tendrá capacidad para producir 1.200 toneladas de pólvora al año.

El grupo tiene fábricas en Francia, Suecia, Bélgica y EEUU y va a invertir 500 millones de euros en dos años para multiplicar por 10 su producción. La construcción de esta fábrica «de-



El presidente Macron, durante su visita, ayer, a una fábrica de pólvora en Dordoña. LUDOVIC MARIN / EFE

«Hay que producir más armas y más deprisa», defiende el dirigente galo

Insiste en que Rusia no puede ganar la guerra en Ucrania

 $muestra\,que\,no\,hay\,un\,problema\,con$ la industria», sostuvo Macron. El presidente insistió en que Rusia está endureciendo sus posturas y que no puede ganar la guerra porque esto dejaría a Europa en una situación de debilidad frente a Moscú, que podría invadir cualquier otro país. Hace semanas, en la conferencia de apoyo a Ucrania que organizó en París, el francés sugirió que no había que descartar un futuro envío de tropas a la zona.

Sus palabras no agradaron, la mayoría de países negó este extremo y le acusaron de ser demasiado beligerante. Días después, el primer ministro polaco, Donald Tusk, admitía que Europa está «en un momento de preguerra». El canciller alemán, Olaf Scholz, también pidió acelerar la producción de armamento a gran escala para nutrir a Ucrania.

Aunque es la principal amenaza, no es sólo Rusia. La guerra en Israel y el temor a que el conflicto se extienda en la región, y la posibilidad de que Donald Trump gane las elecciones en EEUU, son otros de los motivos de inquietud. En enero Macron deslizó una crítica al sector, al asegurar que habían disfrutado de un «entumecimiento» hasta antes de la invasión.

## Montenegro desafía al PS con un programa liberal

El líder de la oposición en Portugal le llama «arrogante» pero no tumbará al 'premier'

#### LUIS ÁNGEL SANZ

El nuevo primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, de centroderecha, se somete durante esta semana a su primer gran examen parlamentario. Y lo está haciendo como si estuviera cerca de la mayoría absoluta, sin tratar de implicar a la oposición, de la que depende en la Asamblea de la República, ya que sólo cuenta con 80 diputados de 230.

Montenegro está presentando entre ayer y hoy al Pleno del Parlamento portugués - la única Cámara legislativa del país- su programa de Gobierno. Una batería de medidas liberales que bajan los impuestos y desmontan algunas de las propuestas estrella del anterior Ejecutivo del socialista António Costa, como algunas destinadas a limitar la subida del precio para comprar o alquilar vivienda, uno de los mayores problemas de los

Tanto el líder del Partido Socialista (PS), Pedro Nuno Santos, como el de la extrema derecha de Chega, André Ventura, cargaron contra él por su

Montenegro, sin embargo, alega

que su programa incluye hasta 60 medidas extraídas de los programas de otros partidos, incluido el Partido Comunista. Y aseveró que no ha asumido su cargo «para decir que soy primer ministro, sino para cumplir mi mandato». El nuevo primer ministro portugués ganó las elecciones del 10 de marzo por la mínima (sólo tiene dos escaños más que el PS) y ha rechazado formar una coalición con Chega. Ayer, inició el debate anunciando una reducción del IRS (el IRPF portugués) de hasta 1.500 millones. A esta medida destinará el superávit

que le deja el Gobierno de Costa. El jefe del Gobierno también anunció que en los próximos 10 días iniciará las conversaciones con los profesionales sanitarios y de la justicia para mejorar su nivel salarial.

Álgunos de estos anuncios no gustaron a la oposición. El líder del PS acusó a Montenegro de hacer un discurso «arrogante», sin tener en cuenta que necesitará el apoyo de otros partidos para cada medida que quiera sacar adelante. Aún así, Pedro Nuno Santos no apoyará, en principio, ninguna de las dos mociones de rechazo al programa que se han presentado: una del Partido Comunista y la otra del Bloque de Izquierdas. Si todo transcurre como está previsto, Montenegro pasará este primer examen y comenzará a dirigir un Gobierno con plenos poderes pero con los pies de barro en la Asamblea.

Por la derecha, André Ventura coincidió con el líder socialista en sus críticas al nuevo primer ministro. Le acusó de «falta de humildad» y consideró «inaceptable que llegue aquí sin haber negociado nada, ni con Chega, ni con el PS». «Si el Gobierno insiste en esta vía, no acabará bien», advirtió el portavoz del tercer grupo de la Cámara, que tiene 50 diputados. Ventura fue el gran triunfador de la noche electoral de marzo, ya que se disparó de 12 a 50 escaños.

REPERCUSIÓN REGIONAL

## GUERRA ISRAEL-GAZA MUNI

## Erdogan deja sin combustible de aviones y acero turco a Netanyahu

La decisión de Ankara podría afectar la capacidad de defensa israelí en plena ofensiva

#### LARA VILLALÓN ESTAMBUL

En los últimos meses, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha acaparado titulares en la prensa local e internacional con sus declaraciones sobre la guerra de Gaza y sus ataques al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Le llegó a comparar con el dictador Adolf Hitler y tildó a Hamas de «grupo de liberación». Sin embargo, Ankara no llegó a cortar lazos diplomáticos ni comerciales con Israel. Y, en estos seis meses de guerra, Turquía continuó exportando decenas de productos a Israel, algunos vitales para el mismo Ejército israelí, como acero, combustible para aviones o alambre. Esta contradicción, que empezó a hacerse patente en las primeras semanas de guerra en la prensa opositora, ha ido ganando relevancia hasta convertirse en un clamor entre los mismos votantes de Erdogan.

El último gesto de ayuda humanitaria de Ankara ha sido la gota que ha colmado el vaso. El Gobierno turco pidió a Israel permiso pa-

#### Es la respuesta por la negativa de Tel Aviv a facilitar ayuda a Gaza

#### La relación comercial bilateral fue criticada en la campaña electoral

ra lanzar ayuda humanitaria desde el aire a los ciudadanos de la Franja. Y Tel Aviv se lo negó. Ankara respondió entonces imponiendo restricciones a la exportación de medio centenar de productos, entre ellos aluminio, cemento y combustible para aviones. «Esta decisión permanecerá vigente hasta que Israel declare un alto el fuego en Gaza y permita el flujo de una cantidad suficiente de ayuda ininterrumpida a la Franja», señaló el Ministerio de Comercio en un comunicado. Erdogan, por su parte, reafirmó la decisión: «Gaza ha estado en nuestros corazones desde octubre y se ha convertido en la herida sangrante de la consciencia de toda la humanidad», declaró el mandatario turco. «Vemos ante nosotros escenas de brutalidad en la que hospitales, escuelas, mezquitas e iglesias están siendo bombardeadas deliberadamente. Queremos recordar que Turquía continuará con su apoyo absoluto a los palestinos hasta que su Estado sea consagrado», añadió. Por su parte, Israel acusó a Erdogan de «sacrificar los intereses económicos» de Turquía por apoyar a Hamas. «Israel no capitulará ante la violencia y el chantaje. No pasará por alto la violación unilateral de los acuerdos comerciales y tomará medidas paralelas contra Turquía que dañarán la economía turca», aseguró el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz.

En el último año, las exportaciones de Turquía a Israel alcanzaron los 5.400 millones de dólares, un 2% de las exportaciones totales de Turquía. Este comercio bilateral se ha mantenido en la última década, a pesar de los altibajos diplomáticos entre ambos países. El ataque de Hamas en octubre y la ofensiva israelí en Gaza se produjo en un momento de acercamiento diplomático entre Ankara y Tel Aviv tras una década de enfrentamientos derivados del ataque israelí contra la embarcación turca Mavi Marmara -que pretendía enviar ayuda humanitaria a Gaza y romper con el bloqueo marítimo israelí- que causó la muerte de 10 personas y dejó heridas a otras 50.

«Mientras continúa la masacre de Israel, enviamos desde nuestros puertos (turcos) a Israel un promedio de siete barcos por día. Ayer enviamos 13 más», advirtió hace meses el periodista de investigación Metin Cihan, tras analizar el comercio marítimo de buques en la zona. «La logística del petróleo crudo, el combustible, el hierro, el acero, etcétera, de Israel se proporciona a través de nuestros puertos», aseguró. La petición de terminar con el comercio con Israel por parte de activistas y organizaciones cercanas al Gobierno podría haber pasado factura a Erdogan en las elecciones locales, cuyo partido quedó segundo en las urnas por primera vez en dos décadas. «Poned fin a la vergüenza del comercio con Israel», señalaba un cartel durante un mitin del presidente en Sakarya, en el noroeste del país.

Esta petición de boicot fue aprovechada por partidos islamistas que dividieron el voto conservador del país. El mismo Erdogan lo admitió tras la derrota electoral. «Incluso en un tema como la crisis de Gaza, en el cual hemos hecho todo lo posible, hemos pagado un precio. No pudimos defendernos de los ataques políticos ni convencer a algunas personas», lamentó tras la debacle en las urnas



Vista general del puerto de Haydarpasa (Estambul) desde el que parten muchos buques de mercancías hacia Israel. TOLGA BOZOGLU/EFE

## EEUU insiste en un posible ataque de Irán a Israel

Fuentes estadounidenses aseguran que Teherán planea atacar edificios militares

#### LARA VILLALÓN ESTAMBUL

Fuentes de inteligencia estadounidenses alertaron de que Irán podría atacar Israel «en los próximos días» con misiles de alta precisión.

«Se considera más una cuestión de cuándo, no de si sucederá», revelaron las fuentes a Bloomberg. El ataque podría tener como objetivo edificios militares o gubernamentales como represalia al bombardeo israelí en Damasco que causó la

muerte de siete miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Is-

De producirse, se trataría del primer ataque directo de Teherán desde el inicio de la guerra en Gaza el pasado octubre, que ha provocado focos de tensión entre Tel Aviv y fuerzas proxies iraníes en varios puntos

En las últimas horas, funcionarios estadounidenses han acelerado los contactos diplomáticos con líderes de Oriente Próximo, en un intento de evitar una mayor escalada regional.

Washington envió a Israel el jefe del Comando Central estadounidense, Michael Kurilla, para tratar la amenaza, mientras que el enviado para Oriente Próximo, Brett McGurk, llamó a los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irak y Turquía. Washington ha dejado claro que mantendrá su apoyo a Israel «contra cualquier amenaza de Irán y sus representantes».

Ante la amenaza, la aerolínea ale $mana\,Lufthansa\,ha\,suspendido\,los$ vuelos desde y hacia Teherán hasta el sábado. En el año 2020, Irán derribó por error un avión de pasajeros ucraniano con 176 personas a bordo en medio de una escalada de tensión con Estados Unidos.

## **MUNDO**



Nicolás Maduro (primero por la izda.) y Gabriel Boric (último), con más líderes americanos en una cumbre en Brasilia el pasado mes de mayo. GETTY

## Boric se suma a la 'guerra' abierta entre presidentes en América Latina

El chileno llama a consultas a su embajador en Caracas por negar el Tren de Aragua

#### DANIEL LOZANO

El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció ayer al país que ha decidido llamar a consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, como respuesta a las declaraciones «irresponsables» del canciller chavista en torno al Tren de Aragua. «Esta medida tiene como objeto poder recabar información detallada sobre la situación actual en el país y evaluar todas las medidas que sean necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos», concretó Boric con un tono muy firme.

Las declaraciones de Yván Gil, canciller chavista, sacudieron a Chile, uno de los países que sufre directamente la violencia del Tren de Aragua, un grupo mafioso transnacional surgido en Venezuela y que se ha desplegado por todo el continente para engrosar la élite del crimen organizado, junto a la guerrilla colombiana y a los cárteles mexicanos de la droga. Gil señaló sin rubor que el Tren de Aragua es una «ficción creada por la mediática internacional», pese a que se ha convertido en el enemigo público número uno en países como Perú y Chile. «Es un insulto», le respondió Carolina Tohá, ministra chilena de Interior.

El Tren de Aragua no sólo participa en el tráfico de drogas, trata de emigrantes, prostitución, venta de armas, contrabando y crimen cibernético. También prestó a sus sicarios para asesinar en Cartagena de Indias durante su luna de miel al fiscal anticorrupción de Paraguay, Marcelo Pecci, y para el secuestro y ejecución del teniente venezolano Ronald Ojeda, cometido en Santiago de Chile en febrero. Este crimen, que la familia del militar rebelde v sus compañeros de lucha achacan al Gobierno de Nicolás Maduro, sacudió a Chile y provocó un conflicto político. Ojeda contaba con asilo otorgado por el Gobierno chileno.

«Venezuela no está colaborando con los países del sur, pero sí lo ha-

#### Chile sufre la violencia de la mafia surgida en Venezuela

El chavismo no reconoce su existencia y dice que es «ficción» ce con EEUU. Acepta expulsiones desde EEUU a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur. No se hace responsable de esta situación», reprochó Boric.

El Tren de Aragua nació en la cárcel venezolana de Tocorón, con el temido Niño Guerrero como gran líder. Desde allí desplegó sus redes por todo el continente, escondido dentro de la gran diáspora criolla, que crece sin parar dispuesta a superar la barrera de los nueve millones de emigrantes. El nuevo impasse diplomático llega en medio de la guerra abierta entre presidentes latinoamericanos, a la que se ha sumado la crisis de las embajadas tras el asalto de tropas de élite ecuatorianas a la legación mexicana en Quito. El cruce de insultos y amenazas entre los mandatarios ha alcanzado límites insospechados. Un ejemplo: las críticas de Boric a las cacicadas electorales de Maduro provocaron la reacción del caudillo sandinista Daniel Ortega, que calificó al mandatario chileno como el nuevo Pinochetito.

Pese a formar parte de la Patria Grande, que reúne a dirigentes izquierdistas, revolucionarios y populistas, Boric ha denunciado desde el primer día las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua, por lo que ha sido incluido en el grupo de la «izquierda cobarde» citado por Maduro en numerosas ocasiones.

Este nuevo conflicto sucede cuando el tira y afloja entre México y Ecuador no ha hecho nada más que empezar. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que exigirá a Naciones Unidas que

suspenda a Ecuador como integrante del organismo. El Gobierno mexicano pretende demandar al ecuatoriano ante la Corte Internacional de Justicia, el principal tribunal de la ONU. El presidente mexicano también exige una disculpa pública al primer mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.

México ha contado con el respaldo de la comunidad internacional, que también presencia con temor la huelga de hambre

que ha declarado el ex vicepresidente correísta Jorge Glas en su celda de La Roca, la cárcel de máxima seguridad donde fue recluido tras su captura en el interior de la Embajada.

#### Petro se reconcilia con Maduro y torpedea a la oposición

D.L.

La crítica entre aliados duró apenas unos días. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha aprovechado su quinto viaje a Caracas para volver a los brazos de Nicolás Maduro, tras denunciar hace 10 días el «golpeantidemocrático» contra la oposición, impedida de postular a sus candidatas.

Una reconciliación cantada que además ha servido para torpedear una vez más a la oposición venezolana en medio de un proceso electoral marcado por las trampas y arbitrariedades del chavismo. «He hablado con los sectores de la oposición, quizás los más importantes en este momento, para que haya paz política en Venezuela», anunció Petro, que no dijo la verdad. El mandatario cafetero sólo se reunió con Manuel Rosales, el candidato presidencial permitido por Maduro tras inhabilitar a María Corina Machado y bloquear la candidatura de su sustituta, Corina Yoris.

Petro le siguió el juego político a su aliado revolucionario y ninguneó de esta forma a Machado y a la Plataforma Unitaria, que mantienen la lucha para postular a su candidata.

«El gobernador Rosales no representa hoy a la oposición», advirtió Yoris. En la última encuesta llevada a cabo por Meganálisis, el 89,3% de los preguntados consideraron que Rosales traicionó a la oposición con su postulación, a espaldas de la unidad democrática. El gobernador del Zulia, estado petrolero fronterizo con Colombia, encabeza una corriente proclive a la convivencia con el poder bolivariano.

Tras las palabras de Petro fue



Petro y Maduro se saludan en Caracas. EFE

una vez más el canciller encargado, Luis Murillo, quien salió al paso para confirmar la reunión con Rosales y para asegurar que él mismo ha conversado, «de manera confidencial», con Machado.

## **MUNDO**



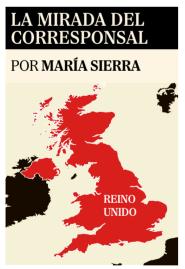

Tras múltiples altibajos, Julian Assange, fundador de WikiLeaks, renueva su esperanza de libertad tras anunciar Estados Unidos que «considera» retirar los cargos en su contra

## Cinco años de prisión y una luz al final del túnel

Julian Assange cumplió ayer cinco años encarcelado en Londres, pero una chispa de esperanza ha prendido en su celda de Belmarsh. Las palabras pronunciadas la víspera por el presidente estadounidense, Joe Biden («Lo estamos considerando»), en relación con la petición del Gobierno de Australia para el retorno de su notorio ciudadano, han dado aliento al entorno del fundador de WikiLeaks y a los millones de individuos que demandan su puesta en libertad. «Parece que las cosas se mueven en la dirección correcta», respondió a la BBC Stella Assange, esposa y madre de dos hijos del australiano.

La también asesora legal ansía ver la luz en el largo túnel que rodea a su marido desde la publicación, en 2010, de cientos de miles de informes secretos del Gobierno estadounidense filtrados por la ex analista militar Chelsea Manning. Los documentos desvelan presuntos crímenes de guerra y otros actos ilícitos, que WikiLeaks difundió con la colaboración inicial de medios tradicionales, como *The New York Times* y *The Guardian*.

Tras la revisión de los cargos en 2019, la Fiscalía de EEUU le acusa de atentar contra la seguridad nacional y de poner en peligro la vida de confidentes en Oriente Próximo. Pesan contra él 17 imputaciones bajo la Ley de Espionaje de 1917 más un presunto delito de pirateo informático.

Assange niega los cargos y defiende el interés público de su trabajo periodístico, entre otras cuestiones que sus abogados han argumentado a lo largo del proceso de extradición. El procedimiento está pendiente de la decisión de Washington, que tiene hasta la próxima semana para aportar garantías sobre la protección de los derechos fundamentales del reclamado. Los jueces británicos exigen también la certeza de que no sería condenado a la pena capital de consentir su entrega para ser juzgado en EEUU.

«Julian necesita su libertad y nosotros necesitamos a Julian», expone Stella en un vídeo publicado ayer que marca los cinco años en el penal de máxima seguridad del sureste

de Londres. Eligió para ello precisamente una reciente intervención ante el Club Nacional de Prensa de Australia con el fin de reafirmar el mensaje reivindicando la vuelta a casa de su marido. Segmentos del discurso se funden con imágenes de Assange abrazando y hablando con sus dos pequeños, Gabriel y Max.

Ambos nacieron en el intervalo de siete años en los que Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, tras perder un proceso de extradición anterior, por alegaciones de abuso sexual, que Suecia archivó en 2019 sin presentar cargos. Ese mismo año, tras el cambio presidencial en Quito, fue expulsado de la legación diplomática y condenado a 50 semanas de cárcel por desacato a la autoridad judicial de Westminster. «1.827 días en prisión cautelar sin ser condenado por ningún delito», contabilizó ayer Reporteros Sin Fronteras.

La campaña por la libertad del impulsor de WikiLeaks nunca ha necesitado alicientes externos, pero las palabras de Biden han servido de acicate a nivel internacional. «Es una persecución política y debe resolverse con la decisión política de retirar los cargos», protestó el

director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, interpretó como «alentadora» la postura del presidente estadounidense, con

quien abordó la cuestión en octubre de 2023. Además, el pasado febrero, apoyó una moción del Parlamento de Camberra que pedía el retorno del ex hacker, de 52 años. «La gente tiene distintas opiniones de la conducta del señor Assange, pero esto no puede prolongarse indefinidamente», dijo a los diputados.

pedir su liberación

durante su

encierro en

Londres. AFP

Ha habido altibajos en los cinco años de presidio de Assange y los siete previos de detención arbitraria y tortura psicológica, según denunció el anterior relator de la ONU, Nils Melzer. Por un lado, largas fases de confinamiento en la celda, sin las limitadas visitas semanales durante la pandemia de coronavirus o episodios suicidas que le han obligado a permanecer aislado en un ala del penal. Por otro, momentos de júbilo al contraer matrimonio en presencia de sus hijos y otros familiares de ambos cónyuges.

La boda, que tuvo lugar en marzo de 2022, forma parte de una serie de actos en desafío a las autoridades que, según Stella, «quieren que Julian permanezca invisible al público». «Temen que le vean como un ser humano. No un nombre, sino una persona», escribió entonces en *The Guardian*.

## ACTUALIDAD ECONÓMICA

## **ENRICO LETTA**

## «Nuestro ahorro se va a EEUU y con él compran nuestras empresas»

El ex primer ministro italiano entregará la semana próxima el informe sobre el futuro del mercado único que le encargó el Consejo de la UE. Su diagnóstico es claro: Europa necesita miles de millones para la transición verde o la defensa. Sólo uniendo mercados y eliminando burocracia será posible financiarlas

Europa ha puesto en manos de dos ex primeros ministros italianos, Mario Draghi y el socialista Enrico Letta, la búsqueda de soluciones para el futuro económi**c**o de la Unión. El primero debe entregar un informe sobre la caída de la competitividad en la UE y el segundo sobre el estado del mercado único. Son dos caras de una moneda. La economía continental está perdiendo peso por la agresiva competencia estadounidense y china y por la fragmentación de un gran mercado de 440 millones de habitantes.

Letta recibe a Actualidad Económica/ELMUNDO en las jornadas internacionales de The European House-Ambrosetti, en el Lago di Como, días antes de entregar su informe, el próximo 18. El martes se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro belga De Croo, y ayer con Pedro Sánchez, los tres grandes impulsores de su trabajo. Su receta: reducir burocracia y unificar los mercados financieros, energéticos y de telecomunicaciones con el fin de aflorar los fondos suficientes para financiar la transición verde y defenderse de Rusia... y de Estados Unidos.

Pregunta.¿Qué diagnóstico hace de la situación del mercado único y la falta de competitividad europea? Respuesta. Mi análisis es que hay una concienciación general sobre el estado de la crisis, del sentido de urgencia y la necesidad de tener soluciones, porque la fragmentación del mercado único es parte del problema de la falta de competitividad de Europa. Estoy muy agradecido al primer ministro belga De Croo y al primer ministro español, Pedro Sánchez, porque fueron los primeros en pedirme que preparara este informe. El hecho de que la brecha con los Estados Unidos esté creciendo de manera dramática es inaceptable. Es el punto principal. Podemos aceptar que la brecha con China pueda crecer, o con La India algún día, debido a su dimensión demográfica. Pero los Estados Unidos son como nosotros. Es absolutamente vital abordar el tema de la fragmentación. España fue uno de los países que más he visitado para mi informe. Estuve en Madrid, Barcelona, en un gran evento organizado por Foment del Treball, en Segovia, en Málaga o

en Bilbao. Y puedo decirles que en España tuve la sensación de este sentido de urgencia sobre el tema. Conocí a empresarios, sindicatos, personas académicas, ciudadanos, con *pymes*. Así que para mí fue muy interesante.

P. ¿Por dónde recomienda en su informe empezar para frenar la fragmentación del mercado único?

R. Creo que el mercado financiero es lo más importante por una razón muy simple. No tenemos un mercado financiero europeo y todos nuestros ahorros, debido a ese motivo, están yendo hacia los Estados Unidos, están alimentando la economía estadounidense y están fortaleciendo a las empresas estadounidenses. Estos ahorros están regresando a Europa para comprar nuestras empresas.



FRANCISCO PASCUAL

P. Usted llama a ese fenómeno «la gran paradoja europea».

R. Es paradójica esta fragmentación. Pero la creación de un motor financiero es la única forma de financiar, por ejemplo, la transición verde, que co-

rre el riesgo de colapsar, porque nuestros objetivos son muy ambiciosos. Hemos decidido ir por ese camino y ahora tenemos que asegurarnos el suficiente dinero para alcanzar estos objetivos. La única manera es tener tanto dinero privado como dinero público. Un mercado financiero unido y fuerte puede permitir que el dinero privado se utilice para la transición con los incentivos correctos aunque, por supuesto, también tiene que haber incentivos fiscales.

P. ¿Cómo pretende convencer a los países miembros?

R. El punto clave aquí es vencer la resistencia de los países nórdicos, Alemania o los Países Bajos. Mi apuesta al poner la creación de un mercado financiero fuerte en Europa es

recomendará

los datos o la

educación.

profundizar en la

integración europea

crucial para convencerlos y que acepten que haya una parte de inversión pública y otra privada. Si les dices a los frugales, a los Países Bajos, Escandinavia y Alemania, 'queremos un nuevo próximo plan Next GenerationEU', ellos dirán que no. No aceptarán un nuevo plan basado únicamente en dinero público. Soy un gran fan de los Fondos Next Generation, pero tienen dos limitaciones. Un límite es que el 99% del dinero es público. No está aprovechando el dineroprivado. Y el segundo límite es que es doméstico. Cada país tiene planes domésticos que funcionan de manera doméstica. Necesitamos escalar, ir a lo grande.

P. ¿Será suficiente?

R. Veremos. El compromiso justo es que no sólo es dinero público. Se centra en la transición verde, pero también en otros temas como, por ejemplo, la defensa. Es un gran tema. La primera ministra estonia Kallas ha lanzado la propuesta de un fondo común para la defensa. La comparto, pero hay que hacerla aceptable para Alemania y todos los frugales, que hasta ahora han dicho que no. Todas las encuestas dicen exactamente lo mismo. Las transiciones son costosas y no son fáciles. Necesitamos acompañarlas con dinero y no sólo para empresarios, necesitamos inversiones también para personas, para ciudadanos, para trabajadores. Hay que abordar el problema de cómo reciclar y volver a capacitar a los trabajadores en los sectores que son más dependientes de los combustibles fósiles, por ejemplo, la industria automotriz en España o Italia. Tenemos que adaptarnos y necesitamos dinero para hacerlo.

P. Usted se reunió el pasado miércoles con la primera ministra Kallas, ¿qué le parece su propuesta?

R. Tiene muchas similitudes con las del comisario Breton y con muchas preocupaciones que he recibido de otros países. Ella me ha reafirmado en Tallin que hay que encontrar una solución basada en el dinero común europeo. Necesitamos una respues-

#### REGULAR LA IA Y PROMOVER UNA QUINTA LIBERTAD PARA DATOS

Letta está a favor de regular la Inteligencia Artificial, cuyo desarrollo europeo también está afectado por el problema de fondo de la financiación en los mercados de la UE. "Creo que es bueno regular, pero necesitamos encontrar dinero para ello. El punto sobre los mercados financieros también

es para eso, porque nuestra fragmentación significa que no tenemos suficiente dinero. Las grandes inversiones en IA en Estados Unidos provinieron de dinero privado, que está allí a un nivel que no está en Europa y creo que tenemos que escalar. Letta indica además que su informe

denomina una «quinta libertad» que se sumaría a la de movimiento para los ciudadanos, para los servicios capitales y productos. La quinta libertad promovería la movilidad de innovación y conocimiento a través de toda la UE como una manera de dinamizar un mercado único de intangibles como

ciones nacionales son totalmente insuficientes, serían un regalo para Putin. Y Putin no se merece regalos. P. Volviendo al tema financiero, la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán, ha alertado de la necesidad de la acelerar la unión bancaria.

ta europea para la defensa; las solu-

R. Creo que debemos poner al mismo nivel la mejora en la unión bancaria y la mejora en la unión de los mercados de capitales. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Alejandra Kindelán. Pero también añado que podemos dar in-

## **ACTUALIDAD ECONÓMICA**



SERGIO GONZÁLEZ VALERO

mediatamente algunos pasos hacia la integración en los mercados de capitales. Por ejemplo, teniendo una supervisión única a nivel europeo con una estrella en el centro otras estrellas en los diferentes países. Creo que el modelo es la relación entre el BCE y los bancos nacionales. Tenemos que crear el mismo modelo para las autoridades reguladoras de los mercados financieros. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que la protección al consumidor es fundamental en este ámbito.

P. ¿Está usted preocupado por el aumento del proteccionismo? No ya del internacional, sino del interno en la Unión Europea.

R. El proteccionismo está ocurriendo con el aumento de la fragmentación interna. Por ejemplo, una aplicación fragmentada de las directivas europeas sobre contratación pública es un muro oculto. Hay una fragmentación oculta que está creciendo. Y tenemos que luchar contra ella. Hay que convencer a las personas de que los muros internos significan ser menos competitivos.

P.¿Qué opina de las manifestaciones de agricultores dentro de distintos R. No quiero dar una evaluación específica de ninguna manifestación. Los agricultores han sido los primeros en salir a las calles a protestar y estoy seguro de que otros les seguirán si no somos capaces de decir claramente cómo financiar la transición por una razón muy simple. En estos años hemos dicho claramente que la transición cuesta mucho. Por ejemplo, Mario Draghi mencionó la cifra de 500 mil millones de euros por año. La gente está asustada por estos números. Si no somos capaces, como instituciones, de decir cómo encontrar este dinero, los ciudadanos pen-

sarán que serán ellos quienes tendrán que pagarlo. Y las reacciones de la mayoría de los agricultores fueron contra eso. Puedo decirle otro punto, que es lo que percibí en mi visita a Varsovia. Era el país más proucraniano. Y me sorprendió mucho ver cuánto asustaba a la gente polaca la ampliación de la UE debido a las cifras del papel de Ucrania en la agricultura. Si no somos capaces de acompañar las transiciones con financiación, la gente tendrá miedo y reaccionará como lo están haciendo los agricultores. P. Además, del sistema financiero, su informe plantea reformas en el mer-

#### **COMPETITIVIDAD**

«La brecha que está creciendo entre EEUU y la UE es inaceptable»

#### 'TELECOS'

«Tenemos que pasar de 100 compañías en Europa a 30»

#### **FINANZAS**

«Debe haber un mercado financiero único y una unión bancaria»

#### **ENERGÍA**

«La falta de conexión en los Pirineos es  $un\,problema \\ >$ 

#### **FONDOS**

«Los agricultores son los primeros en decir que no quieren pagar»

#### **PAGOS**

**«Necesitamos** dinero público y privado para las transiciones»

#### **PYMES**

«Hay que facilitar a las pymes el acceso al mercado único»

#### **PROPUESTA**

«Mi plan no necesita reforma de tratados. No quiero excusas»

cado de la energía y las telecomunicaciones. La queja general entre las grandes compañías de telecomunicaciones es que son demasiado pequeñas para competir con los gigantes tecnológicos estadounidenses y no les dejan crecer.

R. Debemos crear un mercado único de telecomunicaciones. Eso significa pasar de 27 mercados a un mercado único y crear las condiciones para fusiones, para ganar escala. Tenemos cien operadores en Europa por tres en China y seis en los Estados Unidos. Es una locura, porque nuestros operadores están tan fragmentados que no pueden invertir. Así que creo que podemos pasar de 100 a 30 como primer paso, teniendo el mercado relevante a nivel europeo, no el nacional. Podemos hacerlo sin afectar a los consumidores. Así que es absolutamente posible hacerlo manteniendo el nivel actual de precios pero creando productores más fuertes. P. ¿Qué habría que hacer para mejorar el mercado energético?

R. Usted sabe que el mercado energético es emblemático. Y creo que España es un país que desempeña un papel importante. El principal problema es el hecho de que tenemos 27 sistemas que tienen fatiga para comunicarse entre sí y para interconectarse. Y creo que los Pirineos representan el problema más emblemático en toda Europa.

P. Más que los Pirineos, la barrera en la política energética francesa...

R. Los Pirineos son emblemáticos porque está claro que el gran problema de la energía es la interconexión a nivel europeo. Debemos avanzar en la dirección de las energías renovables, pero a nivel europeo necesitamos interconexiones. Es la única manera de hacerlas rentables y aprovecharlas al máximo. Si mejoramos la interconexión con los Pirineos podemos utilizar las terminales de gas que están en España al 100% de su capacidad también para el resto de Europa. Es absurdo que hoy no seamos capaces de aprovechar las oportunidades.

P. ¿No teme que su propuesta quede atrapada en la propia burocracia que quiere solucionar? Que tarde mucho en negociarse e implementarse..

R. Mi plan no necesitará modificar ningún tratado. Presentaré una propuesta absolutamente viable.

P. Dice que ha estado hablando con muchas pymes. Muchas de ellas se quejan de que tienen que contratar más abogados que ingenieros para entender el exceso de regulación.

R. En el informe habrá un gran capítulo sobre cómo facilitar que las pymes aprovechen el mercado único. Y será extenso porque conozco los obstáculos. La reunión en Bilbao fue muy importante para mí. Tuvimos una muy buena discusión sobre las herramientas a utilizar, y ahora estoy finalizando la formulación de estas herramientas. Proponer cambios en el tratado significa decir que no se hará nada porque es un procedimiento complicado y no quiero dar ningún pretexto a los líderes. Así que presentaré 100 soluciones muy simples, concretas, que se pueden hacer con los tratados actuales de inmediato.

## ACTUALIDAD ECONÓMICA

## 2.000 millones menos de gasto «real» en Defensa

La AIReF constata que el Gobierno redujo la inversión en 2023 a sólo un 1% de PIB

#### MARINA PINA / DANIEL VIAÑA

MADRI

El gasto «real» en Defensa se redujo el año pasado. El que se mide en términos de Contabilidad Nacional y tiene en cuenta «cuando el equipo militar está efectivamente listo para su uso». Lo hizo en 2.000 millones de euros, según certificó ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y retrocedió desde el 1,1% del Producto Interior Bruto (PIB) hasta sólo el 1%.

Estas relevantes conclusiones de la AIReF, que forman parte del informe sobre los *Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas*, chocan frontalmente con el discurso de la parte socialista del Ejecutivo. España quiere cumplir con los aliados y con la promesa que firmaron ya en 2014 de destinar el 2% del PIB a inversión en Defensa y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renovó en la cumbre de la OTAN celebrada en 2022 en Madrid.

Para ello, el Ejecutivo tenía un plan de aumento progresivo del gas-

#### CONFERENCIA DE PRESIDENTES

PETICIÓN. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, también recomendó que se convoque una Conferencia de Presidentes para tratar temas de estabilidad presupuestaria, de cara a la elaboración del plan estructural fiscal de medio plazo exigido por Bruselas. «Sería deseable que se convocara una Conferencia de Presidentes como ya se hizo en el pasado para tratar temas de estabilidad presupuestaria», señaló.

to, que llevaba la inversión hasta el 1,23% del PIB en 2023 y al 1,3% en este ejercicio. Pero el primer paso ha ido justo en dirección contraria, y la falta de Presupuestos de 2024



La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. EUROPA PRESS

no es precisamente una ayuda. La AIReF estima que este año el desembolso repuntará levemente hasta niveles similares a los de 2022, pero lejos de lo proyectado.

La Dirección General de Armamento y Material (DGam), por su parte, no tiene actualizada la lista de proyectos en marcha o entregados, pero los retrasos que acumulan algunos proyectos, y los que están en marcha pero no entregados, también muestran un gasto en Defensa menor a la inversión proyectada. Según publicó el anuario Spain, editado por Infodefensa, ahora mis-

mo la DGam tiene más de 50 proyectos en marcha que suman en torno a 50.000 millones de euros de inversión. Sin embargo, la mencionada falta de Presupuestos dificulta que se puedan comprometer otros planes –Robles llegó a anunciar en la pascua militar 18 nuevos– así como que en 2029 se invierta el 2% del PIB en Defensa. EL MUNDO ha contactado con el Ministerio, que no ha querido valorar las conclusiones de la AIReF.

Los socios del presidente del Gobierno, además, también dificultan que esta promesa salga adelante.

Sumar está en contra de aumentar el gasto en Defensa y la propia Yolanda Díaz tachó ayer de «peligrosísimas» las declaraciones de Margarita Robles, quien a su vez alertó sobre la peligrosa situación que vive Europa por la cercanía de la guerra en Ucrania. También dijo que hablar de los presupuestos en Defensa requiere «serenidad». Díaz nunca ha mostrado su apoyo en el aumento en gasto en Defensa y en sus últimas declaraciones afirmó que conseguir la «autonomía estratégica» de Europa, responde a no estar subordinados a Estados Unidos.

| LOTERÍA NACIONAL SORTEO DEL JUEVES                    |                             |                                                           | $\frac{29}{24}$                     | SORTEO DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2024  Seis series de 100.000 billetes cada una Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis series de los números premiados, clasificados por su cifra final  Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día |                                  |                           |                                    |                                              | 2                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 0                                                     | 1                           | 2                                                         | 3                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | siguiente al de                  | la celebración del sorteo | 7                                  | 8                                            | <u>O</u>                       |
| Números Euros/Billete                                 | Números Euros/Billete       | Números Euros/Billete                                     | Números Euros/Billete               | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                           | Números Euros/Billete            | Números Euros/Billete     | Números Euros/Billete              | Números Euros/Billete                        | Números Euros/Billete          |
| 54600 150                                             | 54601180                    | 54602 150                                                 | 54603210                            | 54604 180                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54605 150                        | 54606 150                 | 54607150                           | 54608180                                     | 54609150                       |
| 54610150                                              | 54611180                    | 54612150                                                  | 54613150                            | 54614 180                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54615150                         | 54616 150                 | 54617150                           | 54618180                                     | 54619150                       |
| 54620 210                                             | 54621180                    | 54622 150                                                 | 54623 150                           | 54624 330                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54625 150                        | 54626 150                 | 54627 150                          | 54628 180                                    | 54629 150                      |
| 54630 150                                             | 54631180                    | 54632 210                                                 | 54633 150                           | 54634 180                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54635 150                        | 54636 150                 | 54637 150                          | 54638 240                                    | 54639 150                      |
| 54640 150                                             | 546417.650                  | 54642 60.000                                              | 54643 7.620                         | 54644 180                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54645 150                        | 54646 150                 | 54647 150                          | 54648 180                                    | 54649 150                      |
| 54650 150                                             | 54651 180                   | 54652 360                                                 | 54653 210                           | 54654 180                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54655 150                        | 54656 150                 | 54657 210                          | 54658 180                                    | 54659 150                      |
| 54660 150                                             | 54661 180                   | 54662 150                                                 | 54663 210                           | 54664 180                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54665 150                        | 54666 150                 | 54667 150                          | 54668 180                                    | 54669 150                      |
|                                                       |                             |                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 54676 150                 |                                    |                                              |                                |
|                                                       |                             |                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 54686 150                 |                                    |                                              |                                |
| 54690 150                                             | 54691 180                   | 54692 150                                                 | 54693 210                           | 54694 180                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54695 150                        | 54696 150                 | 54697 150                          | 54698180                                     | 54699 150                      |
| 61800 300                                             | 61801330                    | 61802300                                                  | 61803 360                           | 61804 330                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61805300                         | 61806 300                 | 61807300                           | 61808 330                                    | 61809300                       |
| 61810 300                                             | 61811330                    | 61812300                                                  | 61813300                            | 61814 330                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61815300                         | 61816 300                 | 61817300                           | 61818330                                     | 61819300                       |
| 61820 360                                             | 61821330                    | 61822 300                                                 | 61823 300                           | 61824 330                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61825 300                        | 61826 300                 | 61827 300                          | 61828 330                                    | 61829 300                      |
| 61830 300                                             | 61831330                    | 61832 360                                                 | 61833 300                           | 61834 330                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61835 300                        | 61836 300                 | 61837 12.300                       | 61838300.000                                 | 61839 12.300                   |
| 61840 300                                             | 61841330                    | 61842 300                                                 | 61843 300                           | 61844 330                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61845 300                        | 61846 300                 | 61847 300                          | 61848 330                                    | 61849300                       |
| 61850 300                                             | 61851330                    | 61852 360                                                 | 61853 360                           | 61854 330                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61855 300                        | 61856 300                 | 61857360                           | 61858 330                                    | 61859 300                      |
| 61860 300                                             | 61861 330                   | 61862 300                                                 | 61863 360                           | 61864 330                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61865 300                        | 61866 300                 | 61867 300                          | 61868 330                                    | 61869 300                      |
| 61870 360                                             | 61871 330                   | 61872 300                                                 | 61873 300                           | 61874 330                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61875 300                        | 61876 300                 | 61877 300                          | 61878 330                                    | 61879 300                      |
|                                                       | 61881 330                   |                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 61886 300                 |                                    |                                              |                                |
| 61890 300                                             | 61891 330                   | 61892 300                                                 | 61893 360                           | 61894 330                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61895 300                        | 61896 300                 | 61897300                           | 61898330                                     | 61899300                       |
| <b>Terminaciones</b> 2060 7060                        | <b>Terminaciones</b><br>130 | <b>Terminaciones</b> 7982 750 082 150 652 210 32 60 52 60 | <b>Terminaciones</b> 0360 5360 6360 | 430                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Terminaciones</b><br>8905 750 |                           | <b>Terminaciones</b> 427 150 57 60 | <b>Terminaciones</b> 1838990 838240 3890 830 | <b>Terminaciones</b><br>359150 |
| ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS |                             |                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                                    |                                              |                                |

## ACTUALIDAD ECONÓMICA

En la rueda de prensa de presentación de ese informe sobre Presupuestos iniciales, la AIReF también dio a conocer que ha mejora sus previsiones para la economía española. Su nueva estimación es que el PIB crezca un 2%, por encima del 1,7% previamente estimado e igualando así el dato oficial del Gobierno. Además, el organismo que dirige Cristina Herrero estima que el déficit será del 3%, lo que está igualmente en línea con las previsiones del Ejecutivo. Todo ello supone, sin duda, un espaldarazo para las cifras del Gobierno.

Sin embargo, la AIReF advirtió al mismo tiempo de que será inevita-

#### Sánchez tiene el compromiso de elevar el gasto hasta el 2% del PIB

ble un importante ajuste en los próximos años para cumplir con las reglas fiscales europeas. «Tenemos la certeza de que va a haber un ajuste», afirmó Herrero. Y la razón es la que el propio organismo expone en el documento: «La AIReF mantiene que la deuda se estabilizará por encima del 100% del PIB, por lo que será necesario un ajuste para cumplir con el nuevo marco fiscal, que la Institución estima en 0,63 puntos de PIB al año si se acomete en cuatro años y de 0,43 puntos si se realiza en siete años». Esto supone un ajuste anual de 9.000 millones de euros en el primer caso, y de 6.000 millones en el segundo.

## Cuenta atrás para la bajada de tipos

El BCE allana el camino para recortar el precio del dinero por primera vez desde 2019

#### LAURA DE LA QUINTANA MADRID

Christine Lagarde empezó ayer a allanar el camino para la primera bajada de tipos de interés de la Eurozona desde septiembre de 2019 y la primera de la nueva era inflacionista que se anunciará (si nada lo impide) el próximo 6 de junio. El Banco Central Europeo (BCE) acató el guion este jueves al mantener sin cambios las tasas, lo que supone que por quinta reunión consecutiva el Consejo de Gobierno optó por no tocar los tipos de referencia en la Eurozona, que son los que marcan el nivel al que se conceden los préstamos a los ciudadanos en el mercado único. El tipo principal de refinanciación continuará cerca sus máximos históricos, en el 4,5%; la facilidad de depósito en el 4% y la tasa de préstamo marginal en el 4,75%.

«Si la evaluación de las perspectivas de inflación, la dinámica del IPC subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria reforzase en mayor medida su confianza en que la inflación está convergiendo hacia el objetivo de forma sostenida, sería apropiado reducir el actual nivel de restricción de la política monetaria», repitió hasta en media decena de ocasiones Lagarde durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en Fráncfort. De hecho,

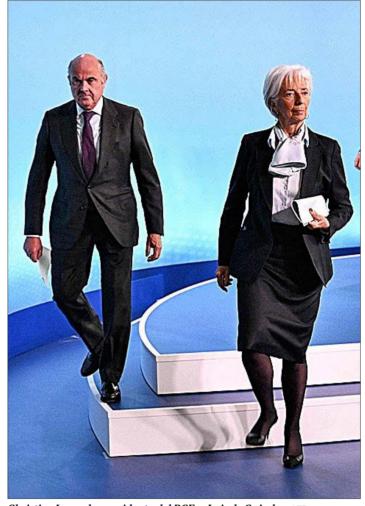

Christine Lagarde, presidenta del BCE, y Luis de Guindos. AFP

la presidenta reconoció que «unos pocos miembros del Consejo» se sentían lo suficientemente «confiados» como para apostar por una bajada de tipos en este mes de abril, aunque siguen siendo «mayoría» quienes prefieren esperar dos meses más.

La presidenta del BCE se encuentra ante el escenario al que se atribuían menos opciones hace siete días, pero el dato de inflación conocido en EEUU (del 3,5% en marzo y una subyacente estancada del 3,8%) lo ha desbaratado todo. El mismísimo secretario general del Tesoro, Larry Summers, aconsejó «tomar en serio» la posibilidad de que «el siguiente movimiento de la Reserva Federal estadounidense sea un alza de los tipos», frente al itinerario que el mercado había comprado en su totalidad y que consistía en que la Fed actuaría primero y el BCE seguiría sus pasos. Pero con una inflación a la baja, y en el 2,4% de marzo, a Lagarde se le han acabado las excusas.

La presidenta descarta que la decisión de la Reserva Federal afecte a su paso; «somos dependientes de los datos, no de la Fed» recalcó, aunque sí reconoció mirar por el rabillo del ojo lo que hace EEUU porque, a fin de cuentas, también afecta al crecimiento de la Eu-









**PROYECTO GRATIS** un proyecto de su oficina gratuito y sin compromiso

**OFIPRIX RENTING** NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS

> Ahora usted puede alguilar sus muebles y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento.

## ACTUALIDAD ECONÓMICA

## Vivienda industrializada y buena voluntad del casero

El Gobierno acuerda con el sector agilizar las licencias para construir y apela a los pequeños propietarios: «Les necesitamos»

#### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

Un año después de las promesas para introducir 183.000 viviendas más en el parque público, el Gobierno ha decidido meter una marcha más para encarar la madre de todos los problemas que tiene el acceso a la vivienda en España: la falta de oferta. La reunión de casi tres horas que el Ejecutivo mantuvo ayer con una amplia representación del sector inmobiliario y financiero nacional consiguió dejar moderadamente satisfechas a todas las partes y se saldó con una doble apuesta de futuro: la promoción y la construcción industrializada, por una parte, y la buena voluntad de los propietarios particulares, por otra.

Según cálculos de la patronal constructora CNC, se necesita un ritmo de construcción de 150.000 viviendas anuales en el país para aliviar la presión. Algo que sólo podría intentarse con un «sprint de oferta», como lo definió ayer la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.

Desde La Moncloa, Rodríguez repitió algunos mensajes que ya son habituales en sus intervenciones, como la necesidad de colaboración público-privada o el compromiso de su Ministerio y del presidente, Pedro Sánchez, con el sector. Sin embargo, la principal novedad del encuentro fue el compromiso firme de modificar la orden ECO 805/2003 de 27 de marzo para agilizar los procesos de promoción y construcción de obra nueva.

Se trata de una reivindicación que ya había trasladado el sector promotor y constructor al ministro Carlos Cuerpo, por eso el anuncio ayer de que tramitarán una orden ministerial para su cambio resultó una grata sorpresa para una parte de los convidados al encuentro en Moncloa.

El cambio persigue facilitar la financiación de los promotores con una primera licencia –que en lugares como Madrid se denomina licencia básica-que permite la construcción de hasta un 70% del edificio hasta que se tramita la licencia de obra definitiva. El proceso podría reducir entre 9 y 12 meses el proceso.

Hasta ahora, algunas tasadoras con las que se encuentran las promotoras al solicitar el crédito emiten una advertencia porque sólo exista la licencia básica (y no una de obra), mientras que otras tasadoras emiten un condicionante; en este último caso, el banco no concede el préstamo porque si el condicionante llega a cumplirse, esto es, si no se acaba otorgando la licencia de obra, el préstamo queda anulado. La nueva versión de la norma ECO facilitará la advertencia en lugar del condicionante y hará que la licencia primera sea irrevocable, algo que en el sector promotor y constructor consideran «fundamen-



Isabel Rodríguez junto a Reyes Maroto, ayer en Madrid. EFE

#### Promete más «garantías» para incentivar a los particulares

#### Modificará de manera urgente la norma ECO para la promoción

tal». «Es una medida que agilizará las concesiones de licencia de la edificación sin precedentes», dijo ayer Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal APCEspaña.

La modificación normativa también garantizará la trazabilidad de las viviendas que se construyen de forma industrializada para favorecer, de nuevo, que las entidades concedan más fácilmente hipotecas para la compra de este tipo de residencias. De nuevo, en el sector han acogido positivamente el cambio porque con-

sideran que ayudará a potenciar esta forma de construir en España y servirá para paliar el problema de escasez de mano de obra que atenaza al sector desde hace años.

En esta línea, el Gobierno ha acordado una iniciativa conjunta con la CNC para atraer mano de obra joven, extranjera y femenina al sector, tradicionalmente muy masculi-

La otra gran apuesta del Gobierno y del Ministerio de Vivienda para afrontar la escasez de oferta son los pequeños propietarios y propietarias. «Les necesitamos», exhortó también ayer Isabel Rodríguez en un llamamiento que no resultó menos sorprendente. Principalmente, porque una parte de la estrategia del Ejecutivo se fía a la buena voluntad de los particulares para que pongan sus viviendas en el mercado de alquiler asequible. «El Gobierno y el Ministerio van a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías», dijo Rodríguez, sin detallar cuáles más allá de los que ya contempla la Ley de Vivienda.

## La cesta de la compra es casi un 50% más cara que antes del Covid

Lidl, Mercadona y Dia impulsan la marca blanca, que es la mitad del gasto

#### CRISTINA ALONSO MADRID

El fenómeno de la marca blanca sigue creciendo en España. En un contexto de inflación enquistada en la cesta de la compra, los consumidores han encontrado un refugio de ahorro en los productos que llevan el sello del distribuidor, a priori más asequibles que los elaborados por los fabricantes, con cadenas de supermercados como Lidl, Mercadona o Dia arrasando en este sector del mercado.

Ante la escalada del IPC en el último año, que se ha cebado principalmente con los segmentos de alimentación (11,9%) y bebidas (8,9%), las familias están intentando protegerse con la marca del distribuidor, fuertemente impulsada por los propios retailers, que están siguiendo una estrategia clara de apuesta por sus marcas propias, abriendo incluso una guerra con los fabricantes por retirar sus productos de los lineales. El objetivo es evidente: ganar cuota en un mercado cada vez más concentrado en el que los tres principales supermercados acaparan ya más del 42% del pastel (Mercadona, con un 26,3%;

Carrefour, con un 10,1%; y Lidl, con un 6,2%).

Son datos de la consultora Kantar, que monitoriza el sector de la distribución y, en sus últimos registros, ya constata que la marca blanca acapara en estos momentos la mitad del gasto de la cesta de la compra de los españoles, con Lidl, Mercadona y Dia convertidos en estandartes indiscutibles. En la cadena alemana de descuento, la cuota de valor de la marca blanca alcanza nada menos que el 81,9%, mientras en los supermercados de Juan Roig llega al 74,5%. En Dia, por su parte, se sitúa en el 56,3%, y en Aldi, en el 69,1%, según los datos facili-

tados recientemente por la misma consultora en unas jornadas en las que los gigantes de la alimentación cargaron contra los súper por impulsar sus marcas propias en detrimento de sus productos.

Aun así, sólo el 10% de los carritos de la compra se componen exclusivamente de marca del distribuidor, frente al 30% de los de marca del fabricante. Eso sí, las primeras están en tendencia ascendente, mientras las segundas retroceden, aunque la mayoría (un 60%, en concreto) combinan ambas opciones y determinan «cestas variadas donde no todo es precio», indican desde Kantar. Y es que, aunque el precio sigue siendo determinante en el acto de compra, hay factores, como el envase o el uso que se va a dar al producto, que van ganando cada vez más peso.

Contodo, pese al auge de la marca blanca, en principio, más barata que la del fabricante, la cesta de la compra es hoy casi un 50% más cara que antes de la pandemia. La crisis energética, la sequía o la guerra en Ucrania han impulsado al alza la inflación de los alimentos y, en consecuencia, el ticket medio de una compra básica (aceite, arroz, café, detergente, galletas, leche, pasta y yogur) es hoy un 47% más caro que hace cuatro años. Y ello a pesar de los esfuerzos del Gobierno por intentar contener la escalada de los precios con una rebaja del IVA en los alimentos considerados de primera necesidad.

. Kantar también sigue constatando, como viene reflejando en todos sus informes desde hace más de un

#### **DATOS**

**42%**CUOTA DE MERCADO. Mercadona (26,3%), Carrefour (10,1%) y Lidl (6,2%) acaparan ya un 42% de la cuota de mercado en España.

81,9%
MARCA BLANCA. En Lidl, la cuota de valor de la marca blanca alcanza el 81,9%, frente al 74,5% de Mercadona, el 56,3% de Dia o el 69,1% de Aldi.

#### 10%

CARRITO DE LA COMPRA. El 10% de las cestas se componen exclusivamente de marca del distribuidor, frente al 30% de los de marca del fabricante

> año, una transformación evidente en los hábitos de consumo de los clientes en España, que ahora van menos veces a la compra (2,8 veces por semana, de media), orientando sus visitas hacia supermercados e hipermercados, en detrimento de las tradicionales fruterías, charcuterías o pescaderías. En promedio, el consumidor acude al año a una media de siete establecimientos, pero concentra el 75% de su compra en tres de ellos y más de la mitad en uno sólo.

## ACTUALIDAD ECONÓMICA



| IBEX 35         |                      |                             |       |                |         |                                 |        |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------|----------------|---------|---------------------------------|--------|
| TÍTULO          | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % |       | AYER MIN. MÁX. |         | VARIACIÓN AÑO % ANTERIOR ACTUAL |        |
| Acciona         | 107,600              | 0,900                       | 0,84  | 106,200        | 110,200 | -20,09                          | -19,28 |
| Acciona Ener    | 19,830               | 0,470                       | 2,43  | 19,480         | 20,280  | -20,58                          | -29,38 |
| Acerinox        | 10,520               | -0,020                      | -0,19 | 10,450         | 10,690  | 26,28                           | -1,27  |
| ACS             | 37,600               | 0,060                       | 0,16  | 37,300         | 37,840  | 62,09                           | -6,37  |
| Aena            | 172,800              | -5,000                      | -2,81 | 171,000        | 177,900 | 44,38                           | 5,30   |
| Amadeus         | 57,920               | -0,180                      | -0,31 | 57,460         | 58,600  | 36,09                           | -10,73 |
| ArcelorMittal   | 25,530               | -0,120                      | -0,47 | 25,480         | 26,170  | 5,98                            | -0,53  |
| B. Sabadell     | 1,469                | -0,048                      | -3,13 | 1,448          | 1,527   | 29,81                           | 31,99  |
| B. Santander    | 4,456                | -0,121                      | -2,63 | 4,412          | 4,589   | 40,69                           | 17,90  |
| Bankinter       | 6,906                | -0,132                      | -1,88 | 6,822          | 7,066   | 1,72                            | 19,15  |
| BBVA            | 10,120               | -0,305                      | -2,93 | 9,986          | 10,395  | 62,22                           | 23,02  |
| CaixaBank       | 4,640                | -0,149                      | -3,11 | 4,624          | 4,805   | 17,92                           | 24,53  |
| Cellnex Telecom | 30,460               | -0,120                      | -0,39 | 29,900         | 31,100  | 15,50                           | -14,58 |
| Colonial        | 5,445                | 0,085                       | 1,59  | 5,325          | 5,470   | 14,03                           | -16,87 |
| Enagás          | 13,600               | 0,100                       | 0,74  | 13,510         | 13,770  | 8,95                            | -10,91 |
| Endesa          | 16,935               | 0,015                       | 0,09  | 16,890         | 17,160  | 16,05                           | -8,26  |
| Ferrovial Se    | 34,200               | -0,320                      | -0,93 | 33,940         | 34,500  | 14,12                           | 3,57   |
| Fluidra         | 19,920               | -0,080                      | -0,40 | 19,770         | 20,060  | 34,91                           | 5,68   |

| Τίτυιο            | ÚLTIMA VARIACIÓN DIARIA |        | AYER  |        | VARIACIÓN AÑO % |          |        |
|-------------------|-------------------------|--------|-------|--------|-----------------|----------|--------|
| IIIOLO            | COTIZACIÓN              | EUROS  | %     | MIN.   | MÁX.            | ANTERIOR | ACTUAL |
| Grifols           | 8,712                   | -0,390 | -4,28 | 8,418  | 9,260           | 43,50    | -43,63 |
| IAG               | 1,973                   | -0,079 | -3,85 | 1,956  | 2,049           | 28,08    | 10,78  |
| Iberdrola         | 11,125                  | 0,115  | 1,04  | 10,990 | 11,230          | 15,38    | -6,28  |
| Inditex           | 43,440                  | -0,180 | -0,41 | 43,100 | 43,800          | 64,74    | 10,17  |
| Indra             | 18,400                  | 0,030  | 0,16  | 18,200 | 18,470          | 34,32    | 31,43  |
| Logista           | 25,040                  | 0,020  | 0,08  | 24,880 | 25,200          | 15,61    | 2,29   |
| Mapfre            | 2,280                   | -0,032 | -1,38 | 2,262  | 2,322           | 15,64    | 17,34  |
| Meliá Hotels Int. | 7,420                   | 0,165  | 2,27  | 7,320  | 7,455           | 30,19    | 24,50  |
| Merlin Properties | 9,910                   | 0,085  | 0,87  | 9,700  | 9,910           | 21,01    | -1,49  |
| Naturgy           | 20,460                  | 0,100  | 0,49  | 20,240 | 20,920          | 17,57    | -24,22 |
| Redeia            | 15,510                  | 0,070  | 0,45  | 15,380 | 15,670          | -0,68    | 4,02   |
| Repsol            | 15,360                  | -0,300 | -1,92 | 15,290 | 16,010          | -2,69    | 14,20  |
| ROVI              | 81,900                  | 0,300  | 0,37  | 80,300 | 82,200          | 72,15    | 36,05  |
| Sacyr             | 3,340                   | -0,048 | -1,42 | 3,266  | 3,380           | 28,54    | 6,85   |
| Solaria           | 9,650                   | 0,220  | 2,33  | 9,340  | 9,905           | 8,70     | -48,15 |
| Telefónica        | 3,930                   | -0,010 | -0,25 | 3,903  | 3,964           | 12,86    | 11,21  |
| Unicaja Banco     | 1,134                   | -0,034 | -2,91 | 1,126  | 1,175           | -9,49    | 27,42  |
|                   |                         |        |       |        |                 |          |        |

## Amazon lleva los robots al último paso de sus almacenes en Europa

Invertirá 700 millones de euros este año en reforzar sus instalaciones logísticas

#### JOSE M. RODRÍGUEZ SILVA

ENVIADO ESPECIAL A VERCELLI (ITALIA Entregar 7.000 millones de pedidos el día después de que se encarguen no es fácil y requiere mucho más que la flota de miles de furgonetas con el logo de Amazon que abarrotan las calles de las ciudades cada día. En su camino para dominar el comercio mundial, la tecnológica se ha convertido en el mayor productor de robots en el mundo, un elemento clave para los pedidos en tiempo y cuya presencia ahora reforzará en Europa con 700 millones de euros de inversión este año y la llegada de dos nuevos modelos.

Estos nuevos robots están orientados a dos partes del proceso muy concretas: el empaquetado y etiquetado de los productos. Aunque pueda parecer un asunto menor, la automatización de estas dos partes de la cadena de montaje supone ahorros millonarios para Amazon, así como un notable incremento de productividad, según explicaron ayer varios directivos de la empresa en un evento organizado en Vercelli, a las afueras de Milán. La compañía ha aprovechado el lanzamiento de sus nuevos «juguetes» para abrir por primera vez las puertas de su único laboratorio europeo de robótica y dar una muestra a un selecto grupo de medios, entre ellos EL MUNDO, de sus avances.

La obsesión de Amazon está clara: automatizar al máximo el proceso de entrega de los pedidos, una misión que eventualmente llegará incluso al transporte y que tiene varias razones detrás: la mayor capacidad de entregar pedidos y el ahorro de costes. Esta segunda tiene dimensiones insospechadas si no se dedi-



Imagen de un robot de Amazon en el laboratorio de Vercelli, a las afueras de Milán (Italia). SAM TODD

7.000

Millones de pedidos al día. Es el volumen de paquetes que gestiona la multinacional en todo el mundo.

ca unos minutos a pensarlo. Por ejemplo, el juego 'robot empaquetador 'corta a medida de forma eficaz el envoltorio de paquetes pequeños, lo que ahorra papel. El esfuerzo de Amazon por refinar su proceso de elegir qué caja o, incluso, eliminar por completo este paso de su pedido gracias a mejores algoritmos es otro caso. La compañía consiguió ahorrar de media en 2023 hasta 26 gramos por paquete, lo que ha permitido también reducir los viajes de transportistas en 23 kilómetros de media, otras cuestiones en apariencia menores, pero que, escalada a las magnitudes que maneja el gigante nacido en Seattle, ascienden a millones de euros de ahorro año a año.

La creciente importancia de la división y su rápido crecimiento la ilustró su director, Stefano La Rovere: «Cuando llegué a Amazon en 2017, era la única persona de mi departamento en Europa. Teníamos que crear un equipo y ver cómo hacerlo».

Las creaciones de la compañía son varias, a lo que se suma las máquinas que compra. Van desde los cada vez más frecuentes brazos robóticos que trasladan paquetes entre varias cadenas gracias a unas ventosas hasta quizá la más icónica máquina desarrollada en el campo por la compañía hasta ahora: los Kiva. El robot de aspecto similar a una Roomba que traslada los palés con productos de forma automática.

## ANUNCIOS OFICIALES

BORME, BOE, BOCM, PRENSA Convocatoria Juntas, Reducciones de Capital, Fusiones, Transformaciones de sociedades, etc

## EL MUNDO

91 571 20 89

publicidadaviso@gmail.com



## SI QUIERES PUEDES

PRACTICA DEPORTE
ADAPTADO
INCLUSIVO
CON FUNDACIÓN
TAMBIÉN



### **DEPORTES**



Tres de las facturas que Enríquez Negreira pasó a la Federación Española por el suministro de bolígrafos, pins y llaveros. EL MUNDO

# Negreira se desvió 340.000 euros del Comité Arbitral

**FÚTBOL.** Utilizó facturas de material de oficina (bolígrafos, llaveros bañados en oro, pins, etc...) entre 1999 y 2010 / Lo hacía a través de su sociedad instrumental, Dasnil SL, la misma con la que facturaba al FC Barcelona

#### ESTEBAN URREIZTIETA MADRID

El ex número dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira, desvió a sus propias cuentas, al menos, 340.368 euros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mediante facturas de supuestas ventas de material de oficina. Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) utilizó para ello su sociedad instrumental, Dasnil 95 S.L., la misma con la que facturó al FC Barcelona casi ocho millones de euros durante dos décadas.

Mediante esta operativa, hasta ahora inédita, Negreira libró recibos al CTA y a la RFEF por venta de «carpetas, libros, bolígrafos, pins, llaveros, banderines o relojes» entre los años 1999 y 2010, llegando a facturar por estos conceptos 148.726 euros durante el ejercicio de 2005, bajo la presidencia de Ángel María Villar.

El juez Joaquín Aguirre intervino durante registro judicial practicado en la sede del CTA el pasado mes de septiembre las pruebas de cómo Negreira aprovechó su posición como mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio para saquear las arcas de la RFEF de manera paralela a su facturación millonaria al Barça, por la que está siendo investigado, entre otros, por los delitos de cohecho o corrupción en el ámbito deportivo.

ELMUNDO ha tenido acceso en exclusiva a los documentos que acreditan este nuevo desvío continuado de fondos, que comenzó en 1999 con una facturación simbólica al CTA por este tipo de conceptos de sólo 613,51 euros. Sin embargo, con el paso de los años, esta vía para apropiarse de fondos de la Federación, en la que ocupaba un puesto de responsabilidad, se disparó exponencialmente.

Así, un año después ya facturó al CTA 23.381 euros por supuestas ventas de material de oficina. En 2004, la cifra pasó a ser de 41.999 euros por venta de artilugios tan dispares como bolígrafos, pins y llaveros bañados en oro. Tras lograr una facturación récord en 2005 próxima a los 150.000 euros, experimentó un considerable descenso en los ejercicios

posteriores, hasta extinguirse presuntamente esta relación mercantil en 2010, cuando ya sólo consiguió facturar al CTA 2.442 euros.

Durante el registro judicial practicado, la Guardia Civil intervino tam-

Tras empezar con apenas 613,51€ en 1999, en 2005 alcanzó un récord de 148.726

También pasaba gastos de comidas, muchas de ellas en la marisquería de su mujer bién varios informes internos elaborados por el CTA que fueron remitidos a la Dirección de Integridad y Seguridad de la RFEF durante la presidencia de Luis Rubiales.

En estos dictámenes se añade que Negreira percibió, además, de acuerdo con sus funciones como vicepresidente de los colegiados, 38.827 euros mediante «pagos directos, fundamentalmente por asistencia a las concentraciones arbitrales o cursos de promoción de árbitros».

Entre los informes internos confiscados se encuentra también otro confeccionado por el ya ex responsable de Integridad de la RFEF, Miguel García Caba, en el que deja constar que se ha interrogado a los empleados federativos por la venta de material de oficina de Negreira para comprobar la veracidad de las operaciones.

«Por parte del CTA se ha efectuado una respuesta afirmativa al respecto», subraya, al tiempo que aclara que ha preguntado por estas operaciones al actual presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, así como a Antonio Rubinos, Raúl Masso y Benito Cornejo. Asimismo, llegó a concluir que las ventas de Negreira «no guardaban la más mínima relación ni directa ni indirecta con el ejercicio de sus funciones en el CTA hasta el mes de mayo de 2018», las cuales insisten en que «no eran relevantes».

Es decir, no estableció el más mínimo reproche a que la RFEF comprara supuestamente material de oficina al número dos del colectivo arbitral. Negreira pasó en paralelo al CTA «gastos» derivados de las reuniones de trabajo que mantenía por importe de 162.632 euros entre 1999 y 2018, fecha en la que dejó la vicepresidencia de los árbitros. En la relación de justificantes aportados durante los últimos años a la RFEF figuran un sinfín de facturas de restaurantes. Entre ellos, la marisquería que tiene su mujer en Barcelona. Allí celebraba reuniones multitudinarias de dirigentes arbitrales, a los que agasajaba con «menús degustación», tal era el detalle de la factura, que luego cargaba a las arcas federativas.

### **DEPORTES**

## Una extraña conclusión

El CTA cree que el Barça ganaba menos si Negreira Jr. acompañaba a los árbitros

#### E. URREIZTIETA MADRID

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) concluye que la intervención de Javier Enríquez Romero, hijo de José María Enríquez Negreira, con los árbitros que pitaban al FC Barcelona no sólo no benefició al club azulgrana, sino que resultó contraproducente para sus intereses.

El órgano de gobierno de los colegiados elaboró un informe interno, confiscado por la Guardia Civil en el registro practicado en la Real Federación Española de Pútbol (RFEF) el pasado mes de septiembre y al que ha tenido acceso este periódico, en el que constata que Enríquez Romero acompañó en numerosas ocasiones al estadio a los colegiados que arbitraban al Barça para realizar labores de coaching para las que habitualmente le contrataban siendo su padre el número dos del CTA.

No obstante, el organismo que dirige a los árbitros españoles resta relevancia a esta circunstancia y sostiene que el club catalán co-



Enríquez Romero, en su etapa en la RFEF. EFE

Se trata de un informe interno que está en manos de la Guardia Civil y del juez Aguirre sechó peores resultados en los partidos en los que el árbitro llegó al campo con Negreira Jr. que en el resto de encuentros.

El CTA admite en su análisis que «la muestra» que ha analizado de «partidos en los que se produjo acompañamiento» del hijo de Negreira «es pequeña». Esto es, «13 de 211 (6,16%)». Reconoce en este sentido que el material que ha analizado es «limitado» y que se circunscribe a los árbitros que «siguen en activo» y que han confirmado que pagaban al hijo de Negreira a cambio de su labor de asesoramiento.

No obstante, indica el CTA, comnandado en estos momentos por Luis Medina Cantalejo, que la principal conclusión es «que no parece deducirse una influencia del acompañamiento del Sr. Enríquez Romero sobre el resultado final del partido». «A pesar de que la muestra es pequeña, los datos contradicen una relación entre el acompañamiento y un resultado más fa-

vorable al FC Barcelona en el partido, sino todo lo contrario».

De esta forma, el CTA arguye que de los 13 partidos en los que ha podido acreditar la presencia del hijo del histórico dirigente arbitral, el Barçaganó 9 (69,23%), empató dos (15,38%) y perdió otros dos (15,38%).

El Comité Arbitral contrapone estas cifras con los resultados del Barça en su estadio en partidos de Liga y Copa del Rey desde la temporada 2013/14. De tal forma que expone que el Barça en condiciones normales y sin que Negreira Jr. asistiera al colegiado del encuentro ha ganado el 80% de los encuentros, ha empatado el 12% y ha perdido el 7%.

A su vez, el CTA ha documentado que el hijo del ex número dos de Victoriano Sánchez Arminio también se lucró facturando al organismo arbitral. Entre los años 2006 y 2010, Negreira Jr. facturó al Comité Arbitral de su padre 325.706 euros y lo hizo utilizando la misma sociedad, Soccercam, S.L., con la que facturó al Barça y que está siendo investigada por el juez.



El candidato a presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha. EFE

## Rocha se queda solo

**FÚTBOL.** El silencio del TAD y el control del aparato de la RFEF le dan la presidencia / Ahora tendrá otros seis meses de mandato

E. J. C. / D. G-F. MADRID

Desde fuera, cuesta creer que un hombre como Pedro Rocha, designado a dedo como sucesor por Luis Rubiales, vicepresidente económico en buena parte de la época ahora investigada por el Juzgado número 4 de Madajahonda y hombre del aparato federativo más tradicional, pueda tener opciones de ser el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF). Pues bien, si no ocurre nada extraño, en los próximos días será proclamado como tal después de que ayer se confirmase que es el único que cuenta con los avales necesarios. Es más, no es que cuente con los 21 necesarios, es que cuenta con más de 100.

Sin embargo basta leer, por ejemplo, a Joan Soteras, presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), para entenderlo. Soteras desveló, en declaraciones a EFE, que Pedro Rocha «cuenta con 104 avales de los 139 posibles». «Soy uno de los que está al lado de Rocha. Personalmente le voy a votar. Otra cosa serán los otros siete asambleístas catalanes que decidirán a quién votan», explicó, y fue muy gráfico a la hora de explicar los motivos por los que no ha tenido rival: «Tiene el respaldo unánime, incluso LaLiga está apostando por él», por lo que «no se entendería una Federación Española y una LFP distanciadas y con querellas constantes. La paz y la coherencia en el fútbol son necesarias», insistió.

Esta última frase explica, en parte, el éxito de Rocha. En su momento, había pactado con el Gobierno, a través del anterior presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, una transición tranquila y un acercamiento al resto de instituciones deportivas a cambio de que el Ejecutivo permitiese hacer sólo unas elecciones después de los Juegos Olímpicos. Una denuncia de Miguel Galán, presidente de CENA-FE, ha obligado a, como establecen los estatutos de la Federación, hacer un proceso electoral ahora y otro después de los Juegos de París.

Durante todos estos meses, Rocha sólo ha hablado en público una vez.

Uno de los precandidatos, González Calvo, también impugnó las elecciones sus asesores prefieren mantenerle en un discreto segundo plano, y desde ahí ha estado moviendo los hilos que le colocan como único aspirante al trono federativo. El resto de personas que habían anunciado su intención de presentarse (el periodista Carlos Herrera, la abogada Eva Parera o el ex dirigente del Córdoba Javier Gónzalez Calvo) han tenido que desistir, pues el reglamento electoral no permite a los asambleístas dar el aval a más de un candidato, así que ninguno de ellos ha podido reunir los 21 necesarios.

González Calvo, en una rueda de prensa ayer en Madrid, anunció que ha presentado recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en el que solicita, como medida cautelar, la suspensión de la convocatoria electoral. El TAD, de hecho, es la única esperanza de aquellos que no quieren ver a Rocha como presidente. El propio González Calvo dijo durante la mañana que estaba seguro de que el TAD emitiría una resolución sobre las denuncias que piden la inhabilitación de Rocha. Sin embargo, y al igual que ocurriera el pasado jueves, no hubo nada que anunciar por ese tribunal, que se volverá a reunir en los próximos días para decidir sobre esas denuncias y esos recursos.

## **DEPORTES**

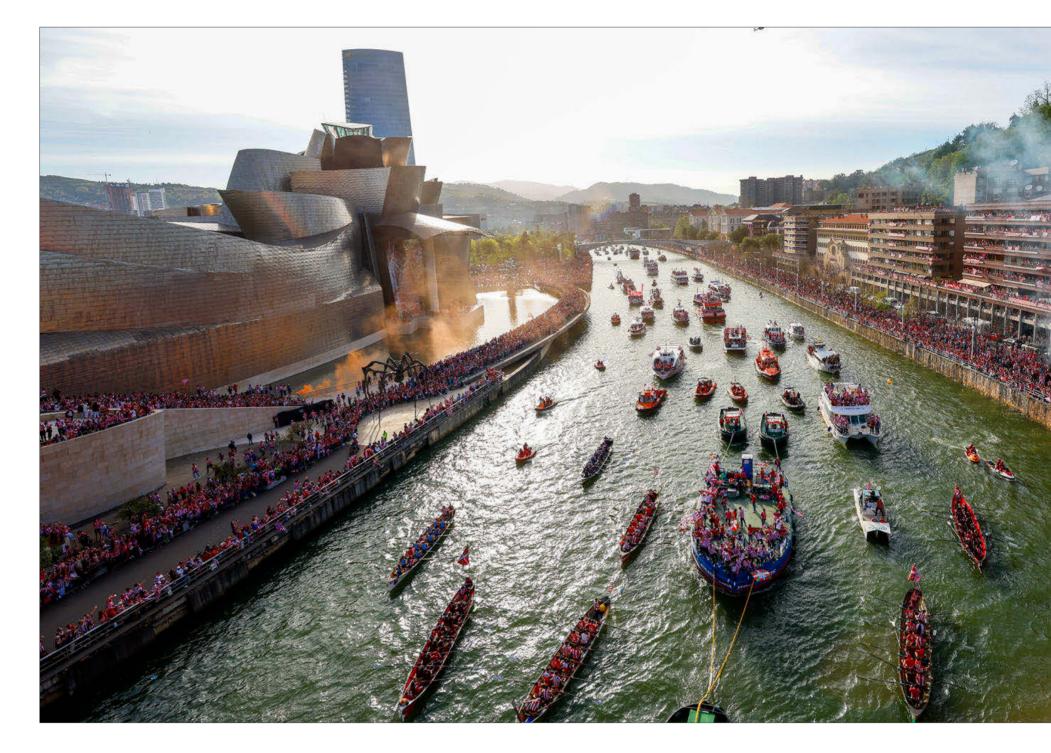

## Una gabarra que une generaciones

FÚTBOL. Un millón de personas se agolpan en torno a los 12 kilómetros de recorrido por Bilbao para celebrar la Copa del Athletic «en familia» y para enganchar a los jóvenes

#### L. NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN BILBAO

ENVIADO ESPECIAL

Cantaba la pequeña Maider a sus 6 añitos el famoso «Athletic, Athletic, Athletic eup! Athletic, gorri ta zuria», mientras sus padres la apremiaban porque llegaban justos al paso de la gabarra desde el parking del Bilbao Exhibition Centre. El lugar elegido para los miles de aficionados del Athletic de fuera de la ciudad para dejar el coche y acceder a un casco urbano atestado. Como Ander, su mujer, Ana, y su hijo, Telmo, de seis meses, que vinieron de Madrid sólo para ver la gabarra. «En Madrid están acostumbrados a ganar, así que cuando toca,





Dos familias de Bilbao, por las calles de la ciudad durante la celebración de ayer. ARABA PRESS

hay que celebrar», comentaba a EL MUNDO. Eneko Larrúa, su padre, había vivido lo mismo que Maider junto a su aita hace justo 40 años. Él tenía 11. «Intentaremos ver algo y si no, nos empaparemos y disfrutaremos del ambiente», contaba. Él y su familia habían recorrido 30 kilómetros desde Balmaseda para disfrutar de un acontecimiento que reunió un millón de personas en torno a los 12 kilómetros de la ría de Bilbao que ha recorrido la citada gabarra.

Ellos llegaban al paseo Uribitarte sobre las 17 horas, media hora después de que esta plataforma remodelada en 2021 tras la final de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad saliera de La Marítima de las Arenas en Getxo. Lo hacían en uno de los puntos del recorrido más espectaculares, con el Ayuntamiento a un lado y el majestuoso museo Guggenheim en el otro.

Miles de personas se juntaban en las orillas de este tramo de ría en el que predominaban principalmente las familias como la de Iñaki. Este fan  $del\,Athletic\,vino\,a compañado\,de\,sus$ dos hijas y sus nietos a celebrar lo que ya hizo hace 40 años. «Es muy emocionante, algo único, y además con

# **DEPORTES**



«Parece que ha habido un torneo interplanetario y lo ganó el Athletic», dice un aficionado

# «La primera vez no la vi mucho porque me tiré a la ría», cuenta Félix junto a su nieto

un equipo que apoya la cantera, que es muy importante», destacaba el aficionado bilbaíno.

Con algunas salidas o cesiones, pero con 14 jugadores de la primera plantilla del conjunto bilbaíno que son formados en Lezama. Un récord en una liga cada vez más globalizada. «Como es un producto de la cantera, cuando ocurre esto se aprecia más. Nos parece muy buena la política del club»,

explica José, socio «500 y pico» del Athletic según bromeaba, y casado desde hace 52 años con Emelina. «Lleva más tiempo de socio, 70 años, que en nuestro matrimonio», bromeaba la mujer. Salió puntual la mítica embarcación del Athletic Club desde Getxo, donde vive Jaime Galíndez con su familia. El aficionado bilbaíno se quiso acercar a ver la gabarra junto a sus tres hijos, que se los habían «devuelto» del colegio antes de tiempo para que pudieran asistir a la celebración. «Parece que ha habido una competición interplanetaria y la ha ganado el Athletic», bromeaba.

La barcaza se tomó unos 40 minutos más en realizar el recorrido. El motivo principal fue la parada o reduc-

Miles de personas siguen el recorrido de la gabarra a su paso por el Museo Guggenheim. MIGUEL TOÑA / EFE ción de la marcha en San Mamés, donde las 36 personas que portabala gabarra entre jugadores, cuerpo técnico y directiva, quisieron homenajear a los socios fallecidos tirando pétalos

de rosas a la ría. Su llegada al Ayuntamiento fue absolutamente apoteósica. Con miles de personas acompañando el lento balanceo de la embarcación para disfrutar de unos minutos más de sus ídolos. Entre ellos estaban Félix Zubizarreta y su nieto Yoritz que, con su decena de años, había venido «porque hacía mucho tiempo que no la sacaban».

Su abuelo se reía a su lado. Sabe lo que cuesta sacar esta embarcación. 40 años llevaba en tierra y él estuvo la última vez que se posó en el agua. «Aquella vez no la vi mucho porque me tiré a la ría», contaba. Cuando le pedimos que se explicara mejor, dijo que en la anterior él y su cuadrilla la siguieron en una embarcación y que él terminó en el agua.

Casi termina así la propia Copa del Rey. Iker Muniain, visiblemente contento en la celebración, amagó con hacer un Sergio Ramos acuático meneando el trofeo en la cola de la embarcación, para regocijo de los asistentes y mirada asustada de Ernesto Valverde. Finalmente, no llegó la copa al río. Pasaban 5 minutos de las 19, cuando los jugadores recorrían un pasillo abierto entre la multitud camino del Ayuntamiento. «Han sido muchas lagrimas derramadas, muchas finales pérdidas, pero ahora estamos aquí. Esto es nuestro, esto es vuestro, de toda la familia del Athletic», dijo el propio Muniain desde el balcón del consistorio.

«Todavía me tengo que pellizcar al ver esto. Estamos locos, estamos locos, la hemos líado. Estamos súper orgullosos», esta vez era Iñaki Williams quien hablaba a la televisión vasca. Lo hacía para los miles de aficionados de todas las edades que se han "enganchado" a este Athletic. «Cosas así hacen falta para las nuevas generaciones que se enganchen al Athletic», confirmaban Florencio y Diógenes, dos hermanos que disfrutaban de su segunda gabarra. De todas las generaciones y de todas las partes del mundo. Terminando la celebración, la familia Sandoka recorría abrazada de vuelta el paseo Uribitarte. Un fin de fiesta ideal.

# «Es muy difícil pensar en mi vida sin un volante»

**FÓRMULA 1.** Alonso renueva hasta 2026 con Aston Martin, donde se reunirá con Honda y correrá el GP de Madrid

# MIGUEL A. HERGUEDAS

La cuenta atrás terminó ayer para Fernando Alonso, que continuará en Aston Martin hasta 2026. Después de varias semanas de reflexión, el asturiano decidió ampliar dos años más su aventura en la Fórmula 1, donde correrá hasta los 45 años. «Hablé con otros equipos, pero no me hacían llegar a conclusiones», admitió el asturiano, que disputará con la escudería británica el GP de Madrid.

«Durante los últimos meses hemos mantenido un diálogo constante y Fernando ha sido fiel a su palabra: cuando decidió que quería seguir compitiendo, primero habló con nosotros. Ha demostrado que

cree en nosotros y nosotros creemos en él», aseguró Mike Krack, team principal de Aston Martin, a través de un comunicado. El equipo de Lawrence Stroll sólo distribuyó una frase de Alonso: «Estoy aquí para quedarme». Una evidente alusión al anuncio con el que Michael Jordan confirmó en 1995 su regreso a la NBA tras unos meses dedicados al béisbol. Poco después, el asturiano sí atendió a los medios en una rueda de prensa donde admitió que le resulta «muy difícil» pensar en «una vida sin un volante entre las manos». «Tenía un 99% de confianza en que seguiría compitiendo, por lo que retirarme no era una opción», reveló antes de señalar al

Rally Dakar o las 24 Horas de Le Mans como sus dos opciones para continuar en el *motorsport* a partir

«Quiero seguir progresando con Aston Martin en todos los ámbitos y lo haré lo mejor que pueda», confirmó Alonso. Pese al discreto inicio de Mundial, donde el AMR-24 ha rendido por debajo de las expectativas, el ovetense opta por la continuidad en un proyecto que la pasada temporada le hizo subir ocho veces al podio. «Este acuerdo plurianual nos lleva hasta 2026», confirmó Krack, en relación al año en que Aston Martin iniciará su alianza con Honda. La llegada a Madrid, donde se espera una acogida apo-

teósica, supondrá sólo uno de los alicientes de lo que será el último baile de Alonso. Se espera que esta misma temporada, el doble ganador de las 24 Horas de Le Mans ya alcance la barrera de los 400 grandes premios, un hito en la historia del automovilismo. En 2026, durante su última temporada, contará con 45 años, una edad hasta ahora prohibitiva para la elite. De hecho, Michael Schumacher disputó su última carrera (GP de Brasil 2012) con 43 años y 10 meses. Cabe recordar que el último piloto que puntuó en la F1 con 45 años fue Graham Hill, durante el GP de Suecia de 1974.

«Fernando tiene hambre de éxito, conduce mejor que nunca, está

tamente volcado en hacer de Aston Martin una fuerza competitiva», zanjó ayer Krack, que desde la primera carrera del año viene reiterando su compromiso de mejorar las prestaciones del coche. De momento, el AMR-24 sigue instalado como quinta fuerza de la parrilla, por detrás de Red Bull, Ferrari, McLaren y Mercedes. Precisamente, el paso del motor Mercedes a Honda, supondrá un nuevo desafío para Alonso, que ya mantuvo una difícil relación con el fabricante nipón durante su segunda etapa en McLaren (2015-2017). El momento más tenso llegaría durante el GP de Japón 2015, cuando el ovetense pronunció unas palabras que aún escuecen en

más en forma que nunca y comple-

la fábrica de Hamamatsu: «GP2enginel» «Si Aston Martin decide que sea otra vez nuestro piloto no pondremos ninguna objeción», aseguró el pasado agosto Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation.

En principio, su compañero en Aston Martin seguirá siendo Lance Stroll, hijo del propietario, cuya continuidad rara vez se ha puesto en duda, pese a su pésimo balance ante el español, tanto en clasificación (22-4) como en carrera (21-5). De hecho, durante las cuatro primeras citas de 2024, Stroll sólo pudo sumar nueve de los 33 puntos del equipo. El pasado domingo, sólo pudo acabar duodécimo



Alonso, el pasado domingo, antes de la carrera en Suzuka. AFP

Cerrará sus 23 temporadas en la F1 con 45 años: «Quiero seguir progresando»

A partir de 2027, el Rally Dakar y las 24 Horas de Le Mans volverán a ser sus opciones Suzuka, mientras Alonso cruzó quinto la meta, en lo que él definió como «una de las cinco mejores carreras de mi vida».

Asimismo, esta decisión de Alonso podría despejar algo el intrincado mercado de fichajes, donde otros 11 pilotos finalizan contrato a final de curso. Los casos que más han comentarios han suscitado son los de Carlos Sainz y Sergio Pérez, aunque también se espera con máximo interés la decisión de Max Verstappen, cuyo futuro en Red Bull aún queda pendiente de una paz definitiva en el garaje. De momento, el asiento más atractivo es el que Lewis Hamilton, camino de Ferrari, deja vacante en Mercedes.

# L TIEMPO

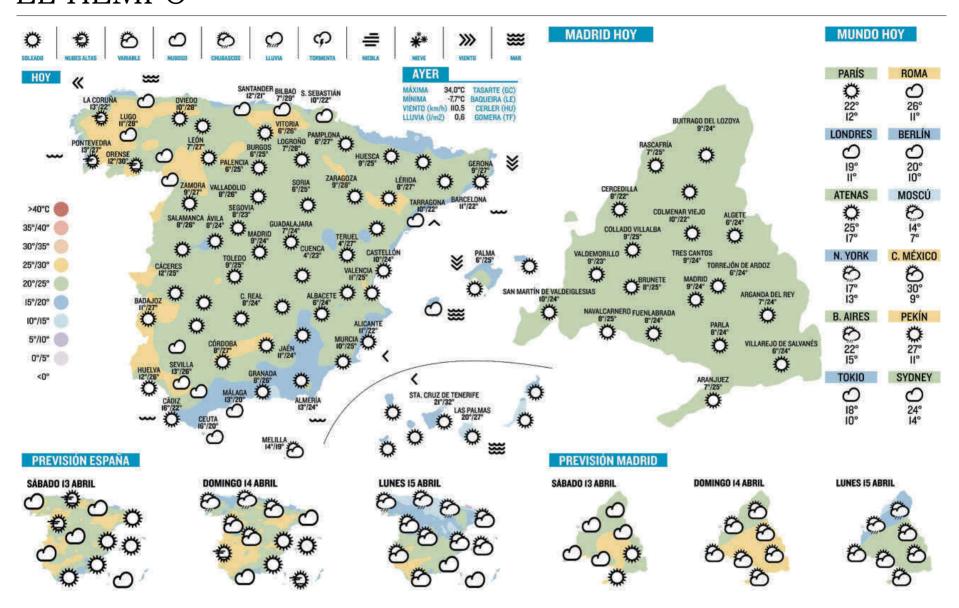

# SORTEOS

# **LOTERÍA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del jueves 4-9-18-38-41-47 (C 21, R 3)

| Aciertos | Acertante | s Euros       |
|----------|-----------|---------------|
| 6 + R    | 1         | 30.804.392,91 |
| 6        | - 1       | 1.352.638,49  |
| 5 + C    | 4         | 54.836,70     |
| 5        | 150       | 2.680,91      |
| 4        | 8.797     | 66,49         |
| 3        | 176 305   | 8 00          |

Jóker: 9380053

Combinación ganadora del lunes:

15-16-19-23-39-43 (C 41, R 1)

# **BONOLOTO**

Combinación ganadora del jueves: 5-6-16-30-35-47 (C 46, R 5)

| Aciertos    | Acertantes | Euros    |  |  |
|-------------|------------|----------|--|--|
| 6           | 0          | BOTE     |  |  |
| 5 + C       | 0          | 0,00     |  |  |
| 5           | 88         | 3.271,17 |  |  |
| 4           | 5.609      | 25,66    |  |  |
| 3           | 108.264    | 4.00     |  |  |
| Delinterior | CIAEOO     | 0.50     |  |  |

# **EURODREAMS**

Combinación ganadora del jueves: 17-19-22-30-35-37 SUEÑO: I

| Aciertos  | Acertantes | Euros  |  |  |
|-----------|------------|--------|--|--|
| 6         | 0          | 0,00   |  |  |
| 5 + C     | 0          | 0,00   |  |  |
| 5         | 126        | 135,03 |  |  |
| 4         | 5.593      | 48,90  |  |  |
| 3         | 84.081     | 6,04   |  |  |
| Reintegro | 501 590    | 2.50   |  |  |

# **CUPÓN DE LA ONCE**

29.404

La Paga: 030

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

# **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del jueves:

1º Sorteo: 04-06-10-14-15-17-18-25-30-48-49-55-56-60-62-63-73-75-77-84 2º Sorteo: 05-10-17-19-22-24-31-39-40-44-48-51-53-57-58-65-73-74-76-80

3º Sorteo: 03-05-08-09-15-16-17-24-30-32-34-35-40-43-46-49-73-78-79-84

TRIPLEX DE LA ONCE

117 - 567 - 297

# SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO Todo por solo €/mes Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

# **CRUCIGRAMA**

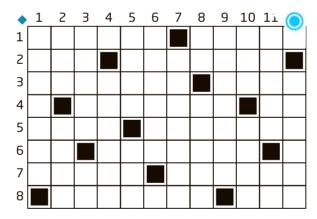

# PASATIEMPOSWER.COM

HORIZONTALES.- 1. Sobre aviso, interesado. Sitios en los que se opina, se debate o se intercambia información sobre un tema determinado. 2. Medio lentos. Relativos a los iones. 3. Tejido de seda con dibujos de distinto color en el fondo. Hoja seca que se usa para tejer asjentos y otros objetos, 4. Colocarla en un sitio o lugar, Retículo Endoplásmico, 5. Sustancia espesa, pegajosa y muy dulce que elaboran las abejas con el néctar de las flores. Hacer manso a un animal. 6. Extraterrestre de Spielberg. En atletismo, carrera de resistencia en la que se recorre una distancia de 42 km y 195 m. 7. Cercados de arbustos. Desentonó. 8. Susurrar o hablar entre dientes. En plural, nombre de la letra b.

VERTICALES.- 1. Discos de música. 2. Mirar. Parte de un test. 3. Necesitado. Pronombre de la 2.ª persona. 4. Porciones de materia pastosa o árida, o de cosas de poco volumen, que sobresalen por encima de los bordes del vaso que las contiene. 5. Percibían los sonidos por medio del oído. De esta o de esa manera, de la forma que se acaba de mencionar

o que se va a mencionar a continuación. 6. Andar o ir alrededor de un lugar. 7. Reglada. 8. Dominio de internet de Finlandia. Dar golpes el corazón o las arterias. 9. Atlántico, Pacífico, Índico. 10. Bebida alcohólica obtenida por fermentación de la caña de azúcar. Pedante. 11. Cueva de un plantígrado. Símbolo químico del Neón. 12. Relativos a la aviación.

tar. Bes. VERTICALES.- I. Albumes. 2. Ver. Item. 3. Inope. Tú. 4. Z. Colmos. 5. Ofan. Así. 6. Rodear. T. 7. Normada. 8. Fi. Latir. 9. Océanos. 10. Ron. Snob. II. Osera. SOUNCIONES: HORIZONTALES.- I. AVIZOY, Foros. 2. Len. Iónicos. 3. Brocado. Enea. 4. U. Ponerla. Re. 5. Miel. Amansar. 6. Et. Maratón. E. 7. Setos. Disonó. 8. Musi-

# HORÓSCOPO

# **LO3** €O

# **ARIES**

(21 marzo - 20 abril) Encontrar la forma y el momento adecuado para expresar tu amor incondicional a tu pareja debe ser tu objetivo prioritario de la jornada.



# TAURO

(2l abril - 20 mayo)
Por la noche decidirás cambiar la rutina y dar una bonita sorpresa a tu pare-ja. El ambiente que os rodeará será agradable y tranquilo.



# **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio) Te sentirás una poco confundido en nas de amor y es posible que te cuentres debatiendo tus sentimien-

tos hacia alguien especial.



# CÁNCER

(22 junio - 22 julio)

Las influencias de los que te rodean serían buenas, no obstante debes procurar no dejarte llevar por ellos y seguir tu propio criterio.



# LEO

(23 julio - 22 agosto) Tendrás que trabajar en equipo en tu lugar de trabajo, por ello es importante que seas flexible y que sepas escuchar lo que te digan los demás.



# VIRGO

(23 agosto - 21 septi Antes de tomar la decisión de invertir parte de tus ahorros en algo que te han sugerido, valora la propuesta y comén-tala con un experto en el tema.



# LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre)
Entre la fuerza que sientes, la energía positiva v la avuda de tus compañe te resultará fácil ser altamente eficien te en tu trabajo.



ESCORPIO (23 octubre -(23 octubre - 21 no La positividad será tu gran aliada v te ayudará a sobrellevar los problemas de la jornada. No sientas remordimientos por aquello que hagas hoy.



# SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) En el día de hoy pondrás en práctica ciertas ideas o pensamientos que tie-nes en mente y que has estado madusamientos que tierando desde hace tiempo.







# **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Correrás ciertos riesgos en el ámbito familiar, por lo que debes tener mayor precaución con aquellas tareas que pueden acabar lastimándote.



PISCIS (22 febrer (22 febrero - 20 marzo)

Hoy es un día perfecto para cuidar de ti no. Dedica tiempo a hacer ejerci-comer alimentos saludables y descansar lo suficiente.

# LA GESTA DEL COLEGIO MÁS HUMILDE SE CONVIERTE EN PELÍCULA



# PAPEL EN PORTADA



Por Luis Martínez (Madrid)

n Las ruinas circulares, Borges imagina la posibilidad de un ser humano que no sea nada más que un sueño; un sueño de otro hombre empeñado en ser un dios capaz de imponer su sueño a la realidad. El relato del argentino es alegoría sobre los límites de la realidad, sobre el modo cómo la ficción ordena mundo y, apurando, es él mismo leyenda y, en efecto, sueño. Lo que nos viene a decir el argentino, entre otras muchas cosas, es que los sueños -como los mapas, las bibliotecas y las propias leyendas- no solo representan el territorio sino que acaban por cartografiarnos a nosotros mismos. Somos lo que vemos, tocamos o soñamos. En efecto, tal y como concluye el cuento, el hombre que sueña que su sueño puede llegar a ser realidad es él mismo un sueño; un sueño que camina sobre el fuego. Suena tremendo y lo es.

Como la de Borges, la historia de Enrique Sánchez, llamado por sus alumnos *Donen*, tiene mucho de sueño. Y de leyenda. Primero fue realidad inspirada por la posibilidad de un sueño y ahora es película que, como todas ellas y casi por definición, es sueño. Sueño sobre sueño. Leyenda sobre leyenda. Ficción que refuta lo real y realidad que se quiere cuento. *Donen* se revuelve y, cansado quizá de ser tratado como un héroe, se esfuerza en no confundir lo que considera su deber con una proeza. «Delante del tablero, todos somos iguales», dice a modo de aforismo y lema de vida.

Él es maestro jubilado del colegio orgullosamente público Marcos Frechín de Zaragoza y responsable, en calidad de ajedrecista de toda la vida y de monitor en horas fuera de clase del noble arte de los peones, de que cinco de sus alumnos (Leo, Anahi, Catalin, Alberto y África) se convirtieran campeones de España de ajedrez en 2018 derrotando no solamente a 38 escuelas

# "Mi madre era viuda y estaba obsesionada en dar a sus hijos la educación que ella no había tenido"

# "Una comedia se toma su tiempo y su distancia para analizar la situación que retrata; añade dignidad"

de todo el país sino a todas las estadísticas imaginables. El modesto barrio obrero de Las Fuentes del que proceden se impuso a todos los colegios, a todos los privados, a todos los concertados y a todos los públicos situados en zonas con una renta media anual superior a los 24.884 euros (ahí están ellos). Luego llegó el Cam-

peonato de Europa celebrado en Rumanía, pero aquello es otra historia.

La película Menudas piezas, de Nacho García Velilla, cuenta su historia. Pero lo hace a su modo, mintiendo para que la verdad sea verdad del todo. Así son los grandes relatos, así se imprime la leyenda. «Tengo que confesar que fui a ver la película con escepticismo. En el tráiler no entendía nada... Pero me ha gustado mucho. Y a mis alumnos también», dice Sánchez para que no quede duda. El director, él mismo del barrio Delicias de Zaragoza, recuerda que cuando se tropezó con la proeza del maestro y sus alumnos quedó impresionado. La leyó en Papel en un reportaje firmado por Jorge Benítez en 2018. «Lo que me impresionó es la reflexión sobre la importancia de la educación pública y del buen profesor. Mi madre era viuda y, como toda su generación, estaba obsesionada en dar a sus hijos la educación que ella no había tenido. Esa mentalidad es la que ha cambiado este país», dice grave, y en su afirmación traza las coordenadas que ordenan todo lo demás.

En puridad, lo que cuenta la cinta se inspira en la historia de Sánchez. No la adapta ni mucho menos la copia. De entrada, todo discurre en un instituto, que no en un colegio. Los chavales son mayores y sus problemas también. «Queríamos

una edad más problemática en la que las decisiones son, si se quiere, irreversibles. La adolescencia, en definitiva, da más juego. Es la época que marca tu vida para siempre». Rocío, Pablo, Verónica, Kiko y

Tuoxin Qiu son los que encarnan a Leo y los demás. Fueron seleccionados entre más de 2.500 pruebas realizadas a lo largo de seis meses. Todos debutantes, todos perfectamente impredecibles e incapaces en buena parte de la película de distinguir lo que es ficción de lo que es su realidad, lo que es su sueño de ser actores del sueño de ser soñados en el cine.

A Donen, al profesor, le encarna (por así decirlo) Alexandra Jiménez. Y en el soberbio y brutal contraste, la virtud. «En realidad, él y mi personaje no pueden ser más opuestos. Él es empático, humilde y generoso y Candela [así se llama en la pantalla] es egocéntrica y con una carencia emocional importante», razona la actriz para acto seguido dar una explicación cabal de lo que se antoja una contradicción insalvable. «Ella acaba por aprender tanto como los propios chicos. Ella, que siempre ha huido de lo que es y de donde procede, tiene que reconciliarse con su barrio, con su familia y consigo misma. Ese es su viaje», añade. Digamos que a fuerza de alejarse del Enrique Sánchez, el maestro jubilado, la película acaba por atrapar el sentido más auténtico de la historia de Enrique Sánchez. Leyenda que devora leyenda. Sueño que se sueña.

La película es comedia porque, como apunta Alexandra, la comedia dignifica lo que toca. «Una comedia se toma su tiempo y su distancia para analizar la situación que retrata; añade dignidad a la situación y a los personajes. No pretende conmoverte, pero acaba por hacerlo casi a su pesar», dice la protagonista en una perfecta descripción del alma mismo de Menudas piezas. El propio Velilla reconoce que ésta bien podría ser la más distinta (por emotiva y conmovedora incluso) de toda la larga lista de comedias que compone su filmografía. «Hay un tipo de comedia social, muy cerca de la italiana, que se hizo mucho en los años sesenta y que se dejó de hacer», reflexiona.

Lo cierto es que *Menudas piezas* milita no tanto en la sorpresa como en el mito. Una historia que de forma natural, casi sin pensar, pide para sí el mismo tratamiento que clásicos como *Semilla de maldad*, de Richard Brooks, o *Rebelión en las* 

Alexandra Jiménez con el reparto de 'Menudas piezas'. EL MUNDO

> arranque de una buena historia», zanja el director. Cuenta Sánchez que Leo dejó el ajedrez por el fútbol; que, sin embargo, Anahi y Catalin siguen; que Alberto, que no fue a Rumania,

aulas, de James Clavell, adquiere en

manos de un director que diera sus

primeros pasos en la serie 7 vidas el

cercano, no por ordinario sino por

carácter siempre extraño de lo

milagrosamente inaudito. «Un

hombre común en una situación

extraordinaria. Ése es siempre el

lo dejó casi de inmediato, y que África, que tampoco fue al campeonato europeo, se sacó tanto el título de monitora como el de árbitra. Sánchez es profesor hasta en las entrevistas. Y ahí se esfuerza en dejar claro que el ajedrez aumenta el autoestima, que si muchos de sus alumnos se han atrevido a estu-

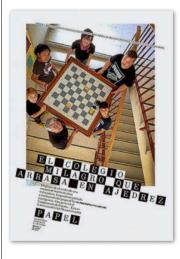

En junio de 2018, Jorge Benítez firmaba el reportaje en el suplemento PAPEL con fotografías de José Aymá que ahora se convierte en película. diar en la universidad es porque antes se vieron capaces delante de un tablero. «Las matemáticas ofrecen una solución única a un problema. El ajedrez, sin embargo, te enseña que siempre hay más de una solución, que el orden de las decisiones es importante, que todo consiste en tomar decisiones... Sea el ajedrez sea en la vida». Metáfora por metéfora. Mito sobre mito. Sánchez trabaja desde los 21 años. Fue el más joven maestro de Zaragoza. Se jubiló con 61. Y empeñó 34 en el Marcos Frechín. Ha visto al barrio de Las Fuentes transformarse. Primero llenarse de trabajadores que venían de dentro, luego vaciarse y volverse a llenar de trabajadores como los de antes, pero que venían de fuera. Dentro y fuera, ¿qué querrán decir?

Lo que empezó como cuento acaba como cuento. Primero de Borges, luego de todos. Lo que fue sueño sigue soñando.

# **SALUD** PAPEL

# ASÍ DAÑÓ EL COVID EL CORAZÓN DE ANA

Cardiología. Una investigación pionera del Hospital Clínico San Carlos de Madrid desvela los lazos que unen el Covid persistente y las anginas de pecho. La clave está en la capacidad que tiene el virus para dañar las células endoteliales, el 'tapiz' que recubre el interior de los vasos sanguíneos

Por **Cristina G. Lucio** Fotografía de **Javi Martínez** 

ace cuatro años, la vida de Ana Sánchez era muy diferente a la que lleva hoy. En abril de 2020, esta enfermera amante del deporte y del senderismo de montaña, llevaba poco más de un mes enfrentándose como podía, como otros miles de sanitarios en este país, a aquel Covid que mostraba su peor cara.

Eran los tiempos de las UCI saturadas, de la falta de mascarillas, de las bolsas de basura improvisadas como EPI porque no había nada más... Sánchez estuvo al pie del cañón, en la vanguardia contra el coronavirus, hasta que ella misma también se contagió. Y ese día cambió todo.

Esta madrileña que hoy tiene 46 años pensó que una vez superada la neumonía que le había causado la infección, su organismo volvería a la normalidad. Pero se equivocaba. Hoy, cuatro años después de aquellos días, continúan la fatiga crónica, las taquicardias al menor esfuerzo, los dolores osteoarticulares que hasta la despiertan por la noche, las pérdidas de memoria o las anginas de pecho recurrentes.

«Yo era una persona completamente sana. En los más de 20 años que llevaba trabajando no había tenido que cogerme la baja nunca. Es que no me tomaba ni un paracetamol. Y ahora tomo más pastillas que mi padre y mi madre juntos. Dar un simple paseo me pone las pulsaciones a 170 y no puedo ni conducir. Es horrible el giro que esto ha dado a mi vida. Y encima teniendo que soportar la incomprensión incluso de compañeros, que piensan que las perso-

nas con Covid persistente nos inventamos los síntomas», lamenta. «Pero, contra la incomprensión están los datos», subraya Sánchez, una de las participantes en una investigación pionera que han llevado a cabo cardiólogos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y que ha revelado el origen de una de sus principales dolencias, las anginas de pecho. El trabajo, liderado por Javier Escaned, jefe de la sección de Cardiolo-

gía Intervencionista del centro madrileño, acaba de establecer un lazo entre el Covid y este problema cardiaco. «Es la primera vez que se demuestra de forma objetiva que los pacientes con Covid persistente y angina presentan una disfunción en la circulación coronaria denominada isquemia de causa no obstructiva», explica Escaned.

Según aclara el cardiólogo, tradicionalmente las anginas de pecho se han relacionado únicamente con

el estrechamiento de las arterias coronarias, los principales vasos que llevan sangre al corazón, debido a la existencia de una placa de ateroma capaz de limitar el flujo. Sin embargo, la realidad es que el riego del corazón no solo depende de estas arterias, sino que en él está implicada también una intrincada red de vasos microscópicos que también son fundamentales para que al músculo cardiaco le llegue el aporte de oxígeno que necesita en cada momento.

«Por el trabajo y la experiencia que tenemos ya desde hace muchos años en este campo, donde somos reconocidos internacionalmente, sabíamos que a veces las anginas de pecho no están causadas por estrechamientos en las arterias grandes, sino que se deben a problemas en la microcirculación o problemas de espasmos en las arterias coronarias», señala el cardiólogo, que con ese bagaje a sus espaldas quiso analizar el origen de las anginas de pecho en casos de Covid persistente como el de Ana Sánchez.

En la madrileña y otros 19 pacientes, los investigadores realizaron pruebas para estudiar el funcionamiento de las células endoteliales, el *tapiz* que recubre el interior de los vasos sanguíneos. Y comprobaron que «el 80% de estos pacientes tenían un problema de aporte sanguíneo al corazón que en todos los casos se debía a una alteración en las células endoteliales, un tipo de células por las que el Covid tiene una gran afinidad», señala Escaned. En el caso de Sánchez, el daño endotelial en la red vascular «produce una vasoconstricción de las arterias periféricas que irrigan a las coronarias, lo que genera una contracción refleja en los vasos más grandes», explica la paciente. En

estos casos en los que el origen de la angina no es la obstrucción de las coronarias puede indicarse un tratamiento específico que mejora los síntomas, señala el cardiólogo. El problema es que el cateterismo convencional no permite detectar gran parte de estas anomalías. Y los pacientes con Covid persisten-

"Yo era una persona sana. No tomaba ni paracetamol. Y ahora tomo más pastillas que mi padre y mi madre juntos"

"Hay dos millones de personas en este país pasándolo muy mal por un problema al que no se le da importancia"

te no son los únicos que sufren estas isquemias no obstructivas. «Nuestra expectativa es que se apliquen siempre las técnicas de diagnóstico que permiten encontrar la causa del problema y, por tanto, elegir los tratamientos más adecuados», reclama Escaned.

Sánchez subraya que ha querido contar su historia para que el Covid persistente se conozca más. «Queremos que la gente sepa que no nos lo inventamos, que hay más de dos millones de personas en este país pasándolo muy mal por un problema al que no se le da la importancia que merece. Gracias al Dr. Escaned se ha podido demostrar que hay una relación entre el Covid y la angina de pecho pero hay muchos más síntomas que siguen ahí sin reconocerse aunque son una realidad».

Ana Sánchez y Javier Escaned, en el Hospital Clínico San Carlos. JAVI MARTÍNEZ



# PAPEL COMUNICACIÓN

# EL RETRATO MÁS **REVELADOR DEL** PERIODISMO ESPAÑOL

Televisión. Lara Siscar entrevista en profundidad a 13 de las caras más conocidas de la prensa para conocer mejor "los ojos y los oídos" de quienes encarnan "la diversidad de la profesión" en una nueva docuserie de La 2

Por **Charlotte Davies** (Madrid)

olverías a ser periodista?». Esta es una de las preguntas que más invitan a la reflexión a quienes se dedican a esta profesión y es la que Lara Siscar plantea, entre tantas otras, a 13 de los periodistas más singulares que ha visto nuestro país en la docuserie En primicia, que se estrenó ayer en La 2.

A través de detalladas entrevistas con los protagonistas sobre sus trayectorias y sus vidas personales, Siscar ofrece al público un acercamiento más profundo y revelador a los grandes rostros del periodismo. De este modo, nos permite conocer «los ojos y los oídos» de quienes han vivido en carne propia los acontecimientos que han marcado un antes y un después en nuestra sociedad y en la prensa española.

Con ellos, la periodista viaja al lugar de un hecho importante del que fueron testigos, para recordar vo Jacobo Bergareche durante la presentación de la docuserie.

Los profesionales retratados en En primicia han desarrollado sus carreras en un amplio abanico de medios y de géneros: desde entrevistadores e investigadores, hasta directores de periódicos y comentaristas de deporte, ofreciendo así un recorrido por las diversas facetas del mundo de la comunicación. En esta temporada, se conocerá a fondo a dos columnistas de EL MUNDO, Raúl del Pozo y Federico Jiménez Losantos, así como a Rosa Montero, Manuel Jabois, Pepa Bueno, Miguel Ángel Aguilar, Rosa María Calaf, Alfredo Relaño, Olga Viza, José Gabriel Mujika, Gervasio Sánchez, Nativel Preciado y Jesús Maraña.

Para sacar el alma de los personajes, el equipo realizó «más de 150 entrevistas en seis meses «Hemos indagado en lo más profundo para hacer este retrato.

Encontramos fósiles para contar sus historias y tuvimos que pelear mucho para que nos autorizasen su uso», subrayó Bergareche, quien reveló que se buscó para la serie, entre otras reliquias, el primer artículo de Raúl del Pozo. «El objetivo final era

captar la esencia de cada uno y ahí

«En estas conversaciones –que han durado entre seis y ocho horas-, la idea era que se mantuviesen todo el tiempo posible mirándonos a los ojos», explicó Siscar. «Vamos a encontrar enfrentamientos con los malos, defensa de las personas que necesitan ser defendidas, sentido de humor, picardía, serenidad... Vamos a encontrar un perfil de estos personajes que nadie se podía imaginar. Al final, no están rellenando un cuestionario»

tenía Lara la difícil tarea de entre vistar a los que siempre son los que están entrevistando», añadió el director Maxi González.

> Lara Siscar entrevista al columnista de EL MUNDO, Raúl del Pozo.

# **SANDRA NEWMAN** "WINSTON SMITH **NO ES EL HÉROE** DE '1984', EŞ UNA FIGURA IRÓNICA"

Literatura. La escritora estadounidense amplía la legendaria obra de George Orwell en una nueva novela que desarrolla todo su potencial y la enriquece con una mirada feminista y también contemporánea

Por Luis Alemany. Fotografía de Sergio Enríquez-Nistal

a primera gran diferencia entre 1984 y Julia, la continuación de la novela de George Orwell que ha escrito la estadounidense Sandra Newman (ya editada en España por Destino), es que 1984 es una historia claustrofóbica, de muy pocos personajes y muy pocos lugares, mientras que Julia se derrama en mil detalles y en un elenco extensísimo. Tiene escenas que son como trávelines, interiores que parecen cosa de Tarkovski y texturas infinitas de telas, escombros y hormigones... Newman lo explica todo en su novela: cómo funciona el Partido IngSoc, qué comen sus miembros, qué se encuentra en el mercado negro, qué ponen en televisión... Y hasta cómo muerden las ratas que atormentan a Winston Smith.

«Cuando leemos 1984 nos damos cuenta de que todos esos elementos se quedan en potencia, es como si Orwell los reprimiera. La Liga Anti Sexo, el Mercado Negro, todo ese tipo de cosas...», explica Newman. Y prosigue: «Si no aparecen desarrolladas es porque el propio Orwell quería escribir una alegoría política, un revulsivo. En cambio, hoy ya no escribimos alegorías políticas sino que nos esforzamos por volver a contar las cosas desde una óptica feminista. Y más que feminista, desde la mirada de los que han sido oscurecidos en la historia. Ese enfoque, que es muy contemporáneo, invita a ser detallista». ¿Es lo que en televisión llaman worldbuilding? «Exacto».

La otra diferencia central entre las dos novelas es el foco: Winston, aquel hombre empeñado en chocar contra la realidad, era el personaje central de Orwell. Newman, en cambio, elige a Julia, su amante y pupila, el personaje más ambiguo de 1984. En la novela de Orwell, Julia siempre parecía dispuesta a negociar con el sistema, a conquistar espacios de libertad a cambio de su lealtad, más o menos fingida. El contacto con el idealista Winston haría que Julia

# "Todos decimos que son otros los que porque el odio tiene la promesa de la odian y que, por tanto, merecen que los odiemos. Y así empieza la rueda"

se cuestionase su pragmatismo.

«Hay un malentendido sobre 1984: la gente, no todo el mundo, pero sí mucha gente, cree que que Winston es un héroe. No lo es. Más bien es una figura irónica y Orwell se burla de él en muchos momentos», explica Newman. «Respecto a Julia, no estoy segura de que la

palabra correcta sea ambigua. Es una mujer diferente, una de esas personas que son capaces de guardar una parte interior que no es fácilmente accesible. Para mí, la clave de 1984 es que Winston cree que Julia le muestra su verdadero rostro. Cree que Julia miente a todo el mundo menos a él, aunque sólo acaba de conocerla. Es una pretensión un poco ridícula. Julia no tiene una cara genuina a la vista, pero no diría que sea una persona ambigua. En realidad, es una persona extrovertida de motivaciones sencillas. Y es extrovertida porque sabe lo que quiere».

Julia ocurre en el mismo año 1984 que imaginó Orwell y toma a sus personajes en el mismo momento en el que se conocen. No es una precuela ni un spin off, sino que es una ampliación de la novela original. Smith aparece como ur iluminado que se empeña en delatarse ante su némesis, O'Brien. De Julia, en cambio, aprendemos que es una desclasada que trata de recuperar el estatus que perdieron sus padres. Es una arribista pero también tiene gestos de nobleza y de compasión y es capaz de intuir que amor no es odio, al contrario de lo que dice la propaganda del Gran Hermano.

¿Y O'Brien? O'Brien tiene un parlamento escalofriante a mitad de la novela, una escena en la que defiende su sistema en términos racionales y morales. Explica que

> «odio es amor» justicia y del fuego purificador. Al leerlo, cualquier lector piensa que O'Brien

suena muy contemporáneo, pero no en el sentido de «así hablan Orban y Bolsonaro», que sería lo fácil y cómodo. No: O'Brien deja helados a los lectores de Julia porque lleva hasta el límite el



sus orígenes y encontrarse con amigos y compañeros, y narrar la intrahistoria de las grandes noticias que todos tenemos en el recuerdo. También se cuenta con la participación de políticos, artistas, deportistas u otros conocidos periodistas, quienes contribuyen a completar la perspectiva de cada personaje.

«No son *biopics*, nuestra ambición no era hacer la selección de los 13 indiscutibles y contar sus vidas, sino contar el periodismo a través de la gente que encarna la profesión y su diversidad, desde el fotoperiodismo hasta el reporterismo y las corresponsalías», explicó ayer el productor ejecuti-

# **CULTURA** PAPEL



discurso de los políticos a los que votan las clases medias educadas y progresistas de Europa. Los políticos que los representan.

«Siempre he pensado que esa paradoja es muy 1984: la tentación siempre es decir que son las otras personas las que trafican con el odio. Por lo tanto, merecen que las odiemos y así la rueda se pone a girar. Lo interesante sería preguntarnos cuánto tenemos de villanos nosotros mismos porque esa es la actitud que lleva a un progreso real. Está claro que eso también nos coloca en una posición de debilidad. Y cuando empezamos a admitir la posibilidad de que estemos equivocados, ya hemos perdido todas las discusiones. Ese es el problema de la política y de la moral». P. Los miembros del Partido del Gran Hermano se identifican tres o cuatro veces como socialistas y anticapitalistas. ¿Le tentó la posibilidad de prescindir de esas categorías? Hacerlos más abstractos ideológicamente...

**R.** No, quise expresamente que lo hicieran así. El mundo de *1984* ya es suficientemente abstracto y yo me propuse trabajar dentro de lo que Orwell había creado, no cambiarlo. Creo que lo contrario no habría funcionado, habría sonado anacrónico o falso.

En *Julia,* el sistema del Gran Hermano es más frágil que en *1984,* está lleno de grietas y no parece la represión perfecta que inventó Orwell. Sus súbditos se burlan en secreto de los eufemismos de la neolengua y se reprochan unos a otros sus frustraciones.

Sobre todo, la frustración sexual. En la Oceania del Gran Hermano existe una política oficial pronatalicia y de castidad que genera un obsesivo mercado negro

del amor y el sexo. En el fondo. Julia cuenta la historia de una mujer, la propia Julia, que es guapa y que gusta a hombres y mujeres y que es manipulada por O'Brien para que busque en el submundo del deseo una oportunidad de sobrevivir y, quizá, de medrar. Después, claro, la ventaja de Julia habrá de convertirse en su tragedia. P. Hay muchas distopías

literarias que van en dirección contraria, que cuentan mundos totalitarios que son muy laxos en su sexualidad, que desvinculan el amor del erotismo y así tienen a sus víctimas entreteni-Por qué Julia esغ. ځPor qué sexualmente restrictiva? R. Porque así está en Orwell y en su tiempo. En el siglo XX se creía que la represión sexual conectaba con el totalitarismo. Yo hoy no lo veo como una relación determinista; de hecho, no creo que la represión sexual en la URSS fuese muy diferente a la del Reino Unido en la época de Orwell. Pero hay algo verdadero: la sexualidad representa una actitud de anarquía que va en contra del poder y de sus deseos de crear estructuras. Creo que el poder siempre tiende a sentirse un poco incómodos con la libertad sexual, que prefiere

formas de sexualidad ritualizadas.

Casi lo mismo se puede decir de la belleza, en el sentido más convencional de la palabra: en las páginas de *Julia*, los personajes de Orwell viven en un mundo grisaceo y descuidado pero buscan destellos de belleza en cualquier grieta: recortes de poesía del siglo XIX, giros del antiguo hablar aristocrático, ruinas que esperan a que alguien las mire con ojos románticos... En las últimas páginas de la novela, Julia descubre a un grupo de mujeres que llevan vestidos de colores y rosas en el pelo y que se pintan las uñas de los pies. Y se conmueve.

«Hay muchos sentidos de la palabra belleza y algunos de ellos nos podrían parecer completamente amorales. Y, aún así, representan una belleza necesaria. Estos días en Madrid he ido al Museo del Prado y he sido consciente, como nunca antes, de lo incómodas que eran algunas imágenes. Esos reyes a caballo, vestidos de la manera más suntuosa... ¿Cuánta gente tuvo que sufrir para llegar a esa imagen? Y sin embargo, ahí estaba yo, en el museo, disfrutando de un arte al que jamás querría renunciar».

Un último detalle: al final del libro, Sandra Newson le da un nombre propio al Gran Hermano: Humphrey Pease. Eso debe de sonar un poco pasado de moda en inglés, ¿no? «Muy pasado de moda. Si hay algún Humphrey Pease en el mundo hoy estoy segura de que usa un seudónimo. Y ese es el sentido de ese nombre: en el totalitarismo siempre existe una parte de paranoia, del terror del Gran hermano a ser descubierto como un pobre Humphrey Pease, avergonzado de sí mismo»

# MEDIO AMBIENTE

# CIENTÍFICOS LOGRAN CREAR UN PLÁSTICO VEGETAL RECICLABLE

Por Ricardo F. Colmenero

170% de la contaminación de nuestros océanos es plástico, y cada nueva pieza que agreguemos va a permanecer allí durante al menos 500 años. Después de ese tiempo se fragmentará, y liberará problemas todavía más graves: microplásticos y aditivos químicos.

A nivel mundial, sólo el 9% de los plásticos se reciclan, además de perder parte de sus propiedades. Pero según un artículo que acaba de publicar la revista *Science*, la cosa podría estar a punto de cambiar. Un equipo de investigadores de las universidades de Graz y Montpellier acaba de producir un tipo de plástico que se crea a partir de materiales vegetales renovables. Es más, aseguran, es fácilmente reciclable, ya que puede descomponerse en metanol, lo que permitiría su entrada en una economía circular.

En el reciclaje de circuito cerrado, un polímero se podría procesar en un nuevo material sin sacrificar sus propiedades y conservando su valor. Bajo este régimen de reciclaje, tanto la producción mundial de plástico como los residuos disminuirían.

Los plásticos termoestables de resina epoxi (ERT) son una clase de plásticos ampliamente utilizados y apreciados por su alta durabilidad, estabilidad térmica y capacidad de mantener permanentemente su forma, lo que los hace ideales para muchos usos industriales: adhesivos, revestimientos, siliconas, espumas, muebles y embalajes. Representan el 18 % de los polímeros actualmente en circulación mundial, lo que supone alrededor de 65 millones de toneladas. Sin embargo, su naturaleza les había hecho casi imposibles de reciclar. La mayoría de los termoestables ven el final de su vida en los vertederos o incineradores, provocando la contaminación del aire, del suelo y del agua, y a su vez graves riesgos para la salud.

Los ERT también suelen fabricarse a partir de bisfenol A (BPA) de origen fósil, que se sabe que plantea graves riesgos para la salud. Como tal, existe una clara necesidad de desarrollar un método para reciclar químicamente los ERT o encontrar reemplazos adecuados para el material derivado de recursos sostenibles o renovables.

Aunque se han desarrollado tecnologías

# Sólo se recicla el 9% del plástico, un material que supone el 70% de la contaminación de los océanos

innovadoras para alcanzar este objetivo, los métodos químicos para reciclar termoestables siguen siendo difíciles de alcanzar. Para abordar esta necesidad, Xianyuan Wu, investigador de la University of Graz y sus colegas, acaban de presentar una variante de plástico ERT, fuerte y resistente al calor, que deriva totalmente de biomasa vegetal renovable.

«A medida que el impacto ambiental de la producción de plástico se vuelve más nefasta, estos estudios demuestran que no se trata de si se puede cerrar el círculo del reciclaje de plástico, sino de cuándo», apuntan Bryce Nicholls y Brett Fors en su artículo en *Science*.

# PAPEL TOROS



# LA INOPORTUNA JUAMPEDRADA QUE VINO Y SALIÓ DE NAJAS

Feria de Abril. Morante se apunta, a la postre, la faena de la tarde en el triste regreso de Juan Pedro a la Maestranza con una desbravada y escasa corrida, más de Jerez que de Sevilla

Por Zabala de la Serna (Sevilla)

espués del frenesí ganadero de estos días de febril bravura con el corridón de Santi Domecq y, también, de otro modo, de El Parralejo, Juan Pedro Domecq –que volvía a la Maestranza tras un año de castigosaltó a enfriar los entusiasmos. A veces cuando la defensa del toro entipado se pasa de frenada, Sevilla baja a Jerez. No sé cómo serían los cuatro rechazados por «falta de confirmación zootécnica para la categoría de la plaza» (y uno por «falta de remate»), pero el parto ya venía de najas y por allí salió cada torillo... Lo grave del asunto es que la corrida no embistió, desinflada también por dentro. Y eso jibariza todo. Aún más. Porque si uno de

ellos se mueve, qué sé yo, como el primer parralejo de anteayer, que traía el trapío del carácter, chitón. De todas formas, Juan Pedro, que había pasado con nota por Valencia -el año más a su toro cinqueño le sienta muy bien-, había sacado pronto pecho por «un arranque de temporada histórico». Que si el indulto en Almendralejo y tal. Y, claro, luego llegas a Sevilla y te parten la cara.

Jerezano precisamente se llamaba el cuarto, cuando la tarde tocaba fondo de poder y descaste y Morante abreviaba. Los juampedros llevaban divisas negras por el llorado Ramón Ybarra, íntimo del ganadero, pero bien podría haber sido por la bravura. Un funeral en el templo de la Maestranza. Y el cartel de no hay billetes colgando en el

cepillo de la taquilla.

Morante de la Puebla había aparecido rejuvenecido en los albores por el portón de cuadrillas. El corte de pelo y el terno rosa le quitaban años y le daban luz. Rosa y azabache exactamente, el chaleco en oro, cómo no. Desprendía una frescura cierta, un halo despejado, las ideas claras. Y así entendió al toro que rompió la triste corrida, hecho como en bloque, de escaso cuello y ninguna flexibilidad. Una estructura cargada por delante. Y por esto, y por todo, de contada humillación. MdlP lo interpretó a su altura, acompañándolo. El prólogo había dejado dos trincherazos monumentales. Como el saludo dos verónicas bellas y una bonita media. El juampedro, estrecho de sienes pero bastote, más feo que bonito, no enamoraba; Morante, sí. Tan asentado sobre su naturalidad, creció desde una serie derechazos necesariamente breve a otra más abundante, acompasada de empaque, serena para esperar y aguantar. Los pases de pecho elevaban las rondas, también de naturales, por donde la embestida parecía descolgar y soltarse algo más sin terminar de hacerlo. Unos ayudados por alto la alegraron. Como un molinete zurdo. Sonó la música con la partitura de la torería. La faena exacta, la faena de la tarde a la postre. A toro medio, a medio gas, no se puede estar mejor. La estocada caída enfríó la pañolada que no cuajó. Otra vara de medir para el maestro. Que no es ninguno de los toreros humildes de días anteriores.

El fino colorado de José María Manzanares se hacía más estrechito en contraste con su envergadura. Mansito de muy escaso celo, derribó como involuntario accidente laboral y siempre quiso irse. De tal modo que en tres ocasiones a punto estuvo de arrollar a Manzanares, que parecía colocarse en los puntos de fuga. Quien fuera torero consentido de esta plaza escuchó reprobaciones y algunos pitos por su inconsistente insistencia, pero, sobre todo, por su involutivo estado artístico. No fluye fisícamente. Cada giro es el cubo de Rubik. Y el toreo, claro, adquiere ruido robótico. Careció de fuelle y espíritu, también, el acodado y más aparente quinto, y JMM se eternizó entre el desentendimiento generalizado.

Fue el tercero una monada que salió regalando calidades para que la cadencia del capote de Pablo Aguado cayese lentamente a la verónica. De especial categoría una por el izquierdo, el pitón del toro. Galleó Aguado por chicuelinas Y también quitó por chicuelinas. Igual que había intervenido en el toro de Manza-

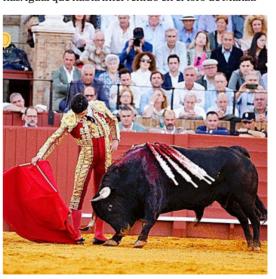

nares. Un empacho alado. Después el juampedro se durmió afligido, teniendo sueños de cómo hubiera sido su embestida al natural con el fuelle de la bravura. Aguado también se quedó pensándolo, merodeando el toreo. Volvió a apuntar esbozos con el capote, en menor medida, con el acochinado sexto. Que se fue a la querencia casi de chiqueros, donde el sevillano lo toreó a su ligero aire, antes de que se rajase en tablas como se rajó la tarde, la juampedrada entera que vino y salió de najas.

### JUAN PEDRO / Morante, Manzanares y Pablo Aguado

### PLAZA DE LA MAESTRANZA

Jueves, 11 de abril de 2024. Cuarta de feria. Lleno de «no hay billetes». Toros de Juan Pedro Domecq, todos cuatreños; desiguales y de escasa presentación, terciados cuando no chicos; descastados, desfondados de poder y bravura; el 1º se dejó a su altura.

### MORANTE DE LA PUEBLA, DE RO-

SA Y AZABACHE. Estocada caída (petición y saludos). En el cuarto, media estocada que hace guardia y pinchazo hondo (silencio).

### JOSÉ MARÍA MANZANARES, DE SANGRE DE TORO Y ORO . Estocada y descabello (silencio). En el cuarto, pinchazo, estocada y cuatro descabe-

### PABLO AGUADO, DE CORINTO Y ORO. Dos pinchazos y estocada (silencio). En el sexto, media estocada (silen-

cio).

llos (silencio).

Arriba, Morante de la Puebla dibuja la verónica en Sevilla; abajo, derechazo de Pablo Aguado en el sexto toro. EFE / MAESTRANZA-PAGÉS

# **YO DONA** PAPEL

# SE DESATA LA LOCURA POR EL TRAJE DE FLAMENCA, EL ÚLTIMO BASTIÓN DE LA COSTURA

Tendencias. La Feria de Abril que comienza este fin de semana vive su mejor momento al albor de las redes sociales y de las pasarelas de moda, que han convertido un vestido regional en una fuente inagotable de inspiración

Por Marisa del Bosque

a Feria de Abril está de moda. Por eso el multitudinario alumbrado del próximo domingo -con más de 25.000 bombillas que encenderán Los del Río- es esperado aún con más expectación que en años anteriores. La pasión que despierta no es nueva, todos tenemos en mente, por ejemplo, las imágenes de Jackie Kennedy y Grace Kelly luciendo mantilla y volantes por Sevilla ya en 1966, pero «ahora la feria está viviendo un momento de esplendor, en muchos sentidos», asegura Raquel Revuelta, la modelo y empresaria que se alzó con el título de Miss España en 1989 y que hoy es toda una institución en la ciudad desde que hace casi 30 años pusiera en marcha el Salón Internacional de la Moda Flamenca (Simof), la primera pasarela de este tipo y la que «ha hecho aflorar la industria. Antes era un sector que existía por la economía sumergida, con talleres clandestinos y modistas que cosían en sus casas», añade Revuelta.

La fiebre ha llegado al albor de las redes sociales. «Influencers y creadoras de contenido han hecho una estupenda campaña de márketing y comunicación en los últimos años; es espectacular lo que se nota. Y no tiene pinta de que vaya a cambiar», asegura María José

Pérez Méndez, periodista sevillana experta en tendencias y fundadora de la plataforma @dmodaio. Más bien al contrario, a tenor de los datos de ocupación de

la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, se espera mejorar con mucho las cifras de 2023, que ya batieron récords: según el Consistorio, el año pasado hubo 2,2 millones de movimientos de personas sólo en el acceso principal, la Portada; los hoteles estuvieron al 92% durante el fin de semana y el consumo creció un 40% con respecto al del año anterior, al igual que los precios, que se incrementaron hasta en un 30% Porque la feria ya lo invade todo. «Ahora se organizan fiestas paralelas en barcos por el Guadalquivir, en casas palacio y en cualquier lugar de la ciudad y los alrededores, es un revulsivo para el empleo y la economía de la región», explica Laura Sánchez, la actriz, modelo y empresaria que dirige la otra pasarela de referencia, We Love Flamenco. En total, el impacto económico para la ciudad superó en 2023 los 930 millones de euros.

Buena parte de esa repercusión fue a parar al sector de la moda; también se ha desatado la locura por



# "Muchísimos diseñadores viven de la moda flamenca. Hacer un traje es un ritual casi de alta costura"

vestirse de flamenca, «uno de los mayores atractivos de la feria», apunta Revuelta. «El Real se convierte en una pasarela de moda. Sin perder la esencia, cada temporada se reinventa y es allí donde se ve el trabajo de los diseñadores», añade Laura Sánchez.

Uno de ellos, José Hidalgo, todo un referente en el sector y uno de los creadores más relevantes de Sevilla, suyo fue el vestido que viralizó la Reina Letizia durante la pasada cumbre de la OTAN, que reinterpretaba su colección *Gitanos*. El traje de flamenca supone un 70% de su producción y los más sencillos precisan al menos una semana de trabajo. «Son piezas que tienen



De arriba abajo y de izq. a dcha.: desfile de José Hidalgo. Ambiente en el Real. Tienda de Sevilla. Desfile de Lydia Jurado. ANÍBAL GONZÁLEZ/EFE/

**GETTY IMAGES** 

costura porque se cuidan y se miman al detalle. Muchísimos diseñadores viven hoy de la moda flamenca, que ha evolucionado y crecido mucho también. Es una fuente de inspiración; buena parte del mundo mira estos días a Andalucía», afirma. Prueba de ello es que casi todos los creadores del sur incorporan estos trajes en sus colecciones, aunque hayan hecho

vida propia, hacerlos es casi un

ritual, lo que los acerca a la alta

de la vanguardia su seña de identidad. Es el caso de Leandro Cano, que este año ha lanzado sus primeros diseños «como una prueba piloto», nos dice. La experiencia ha sido tan buena que espera repetirla todos los años. «Bien hecho, un traje de flamenca puede tener el mismo tratamiento que la alta costura, aunque con un presupuesto ajustado porque el tejido es más liviano y puedes repetirlo sólo con cambiar los accesorios», asegura Cano. Es el quid de la cuestión: repetir, un pecado para las sevillanas. «Los trajes son maravillosos, pero lo que los vuelve tan atractivos es la novedad», afirma María José Pérez Méndez. «Las mujeres somos muy presumidas y el simple hecho de estrenar hace que la cita con la feria sea imprescindible», confirma Laura Sánchez.

¿Qué mandará este año en el Real? «El abanico de tendencias es muy amplio», asegura Hidalgo, que apunta al rojo, el negro y el blanco, «por ser colores que favorecen mucho», o a los «vistosos amarillos, naranjas y verdes, sin olvidar los lunares». Como novedad, los «mantoncillos en gris perla, un color atípico en la feria, pero que da lugar a estilismos muy elegantes», anticipa Pérez Méndez. No en vano, es uno de los tonos del street style de esta primavera. «La moda flamenca y la urbana se retroalimentan», concluye Revuelta.





# PAPEL TV

# EL 'PELOTAZO' DE LOS FUTBOLISTAS EN LA TELE: UN MUNDO DE BAILES Y 'REALITIES'

Programas. Ex futbolistas como José Manuel Pinto, Miguel Torres, Jaime Astrain o los hermanos Salinas han participado o participan en 'talents' o 'realities' como 'Bailando con las estrellas' y 'Bake Off: famosos al horno'

Por Borja R. Catela (Madrid)

ada vez es más habitual ver a ex futbolistas que, tras unos años más o menos exitosos sobre el césped, dan el salto a los platós de televisión para participar en *talents* y *realities*, realizando actividades en esos programas que asombran a los seguidores de sus equipos, ya que cambian su habilidad de darle patadas a un balón por otras mucho más sorprendentes, pero totalmente fuera de lo que ellos dominan.

Y es que el fútbol se ha convertido en la cantera de la televisión. En sus pantallas se puede ver a ex jugadores que, tras colgar las botas, se dedican a comentar partidos, compaginándolo con su labor como entrenadores –como es el caso de Míchel, Paco Jémez, Álvaro Benito...– o, como se está viendo últimamente, con el baile y la gastronomía.

Sin ir más lejos, en *Bailando con las estrellas*, de Telecinco, cuya final se disputará este sábado en *prime time* (22:00 horas) y donde se decidirá si María Isabel, Adrián Lastra, Bruno Vila o Athenea Pérez se alzan con la victoria, compitieron dos ex futbolistas: Miguel Torres y José Manuel Pinto.

El madrileño, pareja de Paula Echeverría, no hace muchos años recorría la banda derecha de equipos como el Real Madrid, el Málaga o el Olympiacos. El currículum de Torres cuenta con una liga ganada con los madridistas y otra con los griegos, pero en televisión no ha tenido demasiada suerte. Su participación en el concurso de baile de Telecinco concluyó en la tercera semana, cuando su maestra, Sandra Torremadé, y él fueron los segundos eliminados. Les respescaron, pero en la séptima gala quedaron expulsados definitivamente. Ahora, Torres continuará con su labor como comentarista deportivo en radio y televisión.

Otro que ha compartido pista de baile con el defensa ha sido José Manuel Pinto. El gaditano compartió vestuario con estrellas como Leo Messi o Piqué, ya que fue portero del Barcelona –también jugó en el Betis y en el Celta de Vigo– durante varias temporadas donde ganó títulos europeos, la Liga española o varias Copas del Rey.

Se podría decir de Pinto que es el único músico con una Champions y el único futbolista con un Grammy Latino, ya que el gaditano aprovechó sus etapas en Sevilla, Vigo y Barcelona para formarse en la música, montar un sello discográfico, Wahin Makinaciones, y ganar un premio internacional junto a Niña Pastori. El ex futbolista y su pareja de baile, Paula Lastra, fueron los cuartos eliminados en *Bailando con las estrellas*, antes de ser también repescados y expulsados de nuevo en la novena gala.

«Creo que tomé una gran decisión en participar en *Bailando con las estrellas*, entré muy feliz y motivado. Me lo he pasado en grande, he disfrutado y aprendido mucho. Muchas cosas de las que he asimilado en el programa me han servido para incorporarlas al método de entrenamiento que he creado, P13Fit, que es saltar a la

cuerda al ritmo de la música», reconoce a este diario el ex portero del Barça.

Pinto destaca que lo mejor que se lleva de su paso por el *talent* de baile con famosos de Telecinco ha sido la experiencia que ha pasado, los compañeros que ha conocido o verse en un mundo totalmente diferente «en el que jamás habría pensado estar», admite. «Lo más duro fue que como no sé bailar, tuve que aprender pasos de diferentes estilos, memorizar las coreografías...».

Otro pelotero que se ha animado a bailar ha sido Jaime Astrain en *Baila como puedas*, el programa que La 1 estrenó a principios de marzo. El madrileño pasó por los filiales del Villarreal u Osasuna y acabó retirándose en el Real Jaén. Tras cerrar la etapa de los campos de fútbol, abrió la de la moda y, posteriormente, la de la televisión. La pareja de Lidia Torrent, ex camarera de *First Dates*, debutó en el *reality Traitors España* en HBO Max, y ahora está mostrando sus dotes de bailarín en el espacio presentado por Anne Igartiburu.

«Mi paso por *Baila como puedas* hasta ahora está siendo muy positivo y enriquecedor. Han sido galas muy intensas, bailando varios registros totalmente diferentes, teniendo en cuenta que nunca lo había hecho. Una semana estuve al borde de la eliminación,

Algunos de los futbolistas más famosos que participan en programas de televisión.

Otros dos ex futbolistas que han cambiado el terreno de juego, en este caso, por la cocina, han sido los hermanos Julio y Patxi Salinas, que se enfrentaron en el espacio más dulce de RTVE, Bake off: Famosos al horno, por hacer el postre más delicioso y conquistar al jurado. Ambos tuvieron una trayectoria profesional muy extensa: Julio jugó en el Athletic de Bilbao, el Alavés, el Atlético de Madrid o el F.C. Barcelona, y probó suerte en el fútbol japonés en las filas del Yokohama Marinos; su hermano, por su parte, pasó por el Celta de Vigo y el Athletic de Bilbao.

El mayor de los Salinas no pudo aguantar el ritmo del programa y Julio fue el quinto expulsado del concurso de repostería. Patxi, sin embargo, se quedó a las puertas de la final como quinto clasificado, por detrás de Alba Carrillo, Rocío Carrasco, Blas Cantó y Ana Boyer, que fue la ganadora.

No obstante, los bilbaínos ya sabían lo que era ponerse delante de una cámara. Julio participó en el concurso ¡Mira quién baila! de La 1 en 2008; hizo un cameo en la serie Pelotas; y, en 2010, presentó el reality de Antena 3 Operación Momotombo. Patxi, por su parte, concursó en Supervivientes — en 2008 en Telecinco— y fue uno de los capitanes de equipo de El Conquistador, tanto en su versión para la ETB como para RTVE.

Sobre el *boom* de futbolistas en televisión, Pinto asegura que le parece «perfecto»: «Todos deberíamos tener la posibilidad de participar en estos programas, los futbolistas no somos bichos raros -ríe- y nos encanta vivir retos nuevos. Ver a ex compañeros en otros espacios televisivos fuera de su zona de confort y afrontarlo como si fuera un partido, me encanta».

Astrain se muestra complacido de que compañeros suyos participen en *talents* y programas de televisión, ya que ayuda a humanizar la figura del jugador de fútbol y permite que se les vea en otros registros. «Anteriormente, el futbolista vivía en una burbuja y se le idolatraba de tal forma que era inaccesible. Por suerte, eso ha cambiado y ha ayudado a todos. Es muy positivo que te pongan a prueba para que se te conozca, superes tus retos y te sientas más realizado», afirma el madrileño.

Pese a lo duro que ha sido su paso por *Bailando con las estrellas*, Pinto admite que eran más duros los entrenamientos de fútbol, ya que el nivel de exigencia era mucho mayor compartiendo vestuario con algunos de los mejores jugadores del mundo: «Tenías que estar al máximo».

No obstante, Astrain no coincide con el ex portero: «Nunca me habría imaginado que los ensayos de los bailes fueran tan duros y que tuvieran tanta carga física. Ha habido muchas lesiones y dolencias físicas».

# "Nunca me imaginé que los ensayos de los bailes fueran tan duros y con tanta carga física", confiesa Jaime Astrain

# "Todos deberíamos poder participar en estos programas, los futbolistas no somos bichos raros", dice José Ma Pinto

pero eso me ayudó personalmente a exigirme y enfocar las cosas con un prisma más objetivo y no queriendo que siempre tenga que salir perfecto. Soy una persona muy competitiva y pienso que todo tiene que ser lo mejor cuando lo único que me hacía era no dejarme disfrutar del baile por completo», confiesa el madrileño.

Astrain coincide con Pinto en que lo mejor que se lleva del programa de la cadena pública es «el conocer cada día más a mis compañeros y aprender de todos y cada uno de ellos, tanto bailarines como *celebrities*». Pero lo más duro está siendo «el esfuerzo físico y las horas que echamos diariamente». «Grabamos seis días a la semana durante todo el día, desde que nos recogen a primerísima hora hasta que volvemos a casa a última hora de la tarde», explica.



# TELEVISIÓ

TV3

Els matins. Tot es mou.

13.50 Telenotícies co-

14 30 Telepotícies migdia

15.35 Cuines. «Hamburguesa de peus de porc». **16.00** Cuines. «Pa d'all al

forn». 16.05 Com si fos ahir.

16.40 El Paradís de les

19.15 Atrapa'm si pots.

21.00 Telenotícies vespre.

Notícies 3/24.

5.00 Folc a l'estudi. «Inxa

Quintet». Notícies 3/24.

Buenos días

Hov en día.

12.50 Hoy en día, mesa de

14.15 Informativos locales.

14.30 Canal Sur noticias I. 15.15 El tiempo.

18.00 Andalucía directo.

Presentado por Modesto

Barragán y Paz Santana. 19.50 Cómetelo.

20.30 Canal Sur noticias 2.

Presentado por Miguel Ángel

21.30 Atráname si nuedes.

22 40 El show de Bertín

Invitada: María del Monte,

Presentado por Manolo Sar-

15.25 La tarde, Aquí y ahora.

Despierta Andalucía

La postgala d'Eufòria. Més 324.

17 25 Planta haixa

20.15 Està passant.

**22.05** Eufòria.

1.00

1.45

7.30

8.00

### GENERALISTAS

### La 1

8.00 La hora de La I. 10.40 Mañaneros.

14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca.

15 00 Telediario I

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Moder-

na. **17.30** La Promesa.

18.30 El cazador stars. 19.30 El cazador.

20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario 2.

21.50 La suerte en tus

22.00 Cine. «S.W.A.T.: los hombres de Harrelson 23.50 Cine. «Tierra de

1.30 Cine. «Ella Schön: Notas discordantes».

3.00 Noticias 24 horas.

11.40 Un país para leerlo.12.10 Mañanas de cine.

13.45 Grandes viajes ferroviarios continentales.

Carreteras extremas 15.45 Saber y gana

20.30 Días de cine. 21.30 Plano genera

«Los cinco de la venganza».

14.50 Diario de un nómada

Saber y ganar.

18.00 El escarabajo verde.

19.00 Se ha escrito un cri-

Plano general.

cine. «Balada triste de trom-

22.00 Historia de nuestro

peta». 23.45 Historia de nuestro

cine: coloquio. **0.05** Historia de nuestro

cine. «¡Viva lo imposible!>

22.00 / Antena 3

Estreno de 'Tu

cara me suena 11'

Vuelve el mayor espec-

táculo de la televisión.

Vuelve Tu cara me sue-

na. La nueva temporada

del programa arrancará

con un nuevo elenco de

concursantes que llegan

dispuestos a coronarse

Raquel Sánchez Silva,

David Bustamante, Juan-

ra Bonet, Conchita, Raoul

Vázquez, Supremme de

Luxe, Julia Medina, Va-

como ganadores

PARA NO PERDERSE

Atención obras

16.30 Grandes documen

La 2

# Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la

15.00 Antena 3 Noticias I. Deportes.

15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad. 17.00 Pecado original.

18 00 Y ahora Sonsoles Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.45 21.55 Deportes. El tiempo. 22.10 Tu cara me suena.

Tu cara me suena. Grandes éxitos. 2 30 The Game Show La tienda de Galería

Minutos musicales. Minutos musicales.

Mejor Ilama a Kiko.

. Planeta Calleja.

En boca de todos

Tiempo al tiempo.

Noticias Cuatro.

20.40 ElDesmarque Cuatro

21.20 First Dates.
22.10 Primavera salvaje.
«Salvaje». EEUU. 2020. 90

23.40 Primavera salvaje.

«Salvaies» FFIIII 2012 131

min. Director: Oliver Stone.

2.10 The Game Show

in. Directora: Derrick Borte.

En el punto de mira.

El tiempo.

21.05 First Dates.

**Manel Fuentes.** 

leria Ros y Miguel Lago

son los nuevos concur-

Manel Fuentes se vuel-

ve a poner al frente de

este formato musical de

santes de la edición.

ElDesmarque Cuatro

Noticias Cuatro.

Alerta Cohra

El tiempo.

15.20 Todo es mentira

del Coleccionista.

Cuatro

7.00

7.30 8.05

9 25

14.00

14.45

15.05

18.00 20.00

2.50

### Telecinco

8.00 Informativos Te-

8 55 La mirada crítica 10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Telecin-

co. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco. 15.30 ElDesmarque Te-

lecinco. 15.40 El tiempo. 15.50 Así es la vida.

17.00 TardeAR. 20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Te-

21.35 ElDesmarque Te-21.45 El tiempo.

22.00 ¡De viernes! Presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

2.00 Casino Gran Madrid Online Show.

6.30 Remescar, cosmética

Aruser@s

Al rojo vivo. 14.30 La Sexta noticias la

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde.

21.00 La Sexta Clave.

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

21.30 La Sexta Columna.

22 30 Equipo de investi-

2.50 Pokerstars.

«Exilio, 1939: el cazador de

gación. «El legado oculto de Franco».

prime time que buscará

las mejores imitaciones

de grandes artistas en-

tre un grupo de valien-

tes concursantes que ya

han demostrado en

multitud de ocasiones

Por supuesto, el pre-

sentador no estará solo

acompañando a los

concursantes: Carlos

Latre, Lolita, Chenoa y

Àngel Llàcer volverán a

asumir la tarea como

jurado de Tu cara me

sus dotes artísticas.

20.00 La Sexta noticias 2ª

Previo Aruser@s.

La Sexta

**15.10** Jugones.

al instante.

9 00

11.00

# VEO DMax

9.21 Aventura en pelotas

10 59 Curiosidades de la

Tierra. 12.40 Alienígenas. 14.20 Expedición al pasado. 16.03 La fiebre del oro.

17.56 Sobrevivir en lo salvaje 19.49

¡Me lo quedo! 21.09 Dinero en el trastero. Incluye «Lo que me recetó el médico» v «Fiebre del oro». 22.00 Arqueología en el hielo. «Arctic Doomsday

Device 22.57 Curiosidades de la Tierra. Incluye «Un portal a los dioses vikingos», «El castillo del pantano» y «La

ciudad perdida de los vam-

... Desaparecidos.

# Movistar Plus+

9 14 Noche de Furona

League. **10.19** Los crímenes de

Londongrado. 12.58 La Resistencia. 14.23 Cine. «Todo o nada:

19.30 InfoDeportePlus+

Baskonia Vitoria». En directo. 20.30 Euroliga. «Virtus Segafredo Bologna-Baskonia

Vitoria». En directo.

Donald Petrie

TRECE 12.00 Regina Coeli. 12.05

Trece noticias 14:30. 14.45 El tiempo en Trece. 14.50 Sesión doble. «Fuerza

10 de Navarone». 17.00 Sesión doble, «Las

ocho campanadas».

18.45 Abierto redacción. 18.50 Western. «Traición y

20.30 Trece noticias 20:30. 21.05

Trece al día. 21.40 El tiempo en Trece. 21.50 Classics present-

ación. 22.00 Cine Classics. «En-

ados». Classics tertulia. 0.50 Cine. «La pasión de

2.45 Cine. «Avisa a Curro Jiménez».

21.30 / La 2

'El Pirata', en

'Plano General

El locutor de radio y

productor musical es-

pecializado en rock

Juan Pablo Ordúñez es

el invitado de esta se-

mana en Plano Gene-

ral. Conocido como El

Pirata, el Dj acaba de

publicar sus memorias

bajo el título Más de

medio siglo de radio y

rock. Y proclama: «Al

rock llegamos el 98%

### 7.30 El espectáculo de la

La historia de 007».

16.00 Cine. «James Bond

contra Goldfinger». 17.48 Bellas artes

20.10 Previa EuroLeague. «Virtus Segafredo Bologna-

22.30 Cine. «El favor». EEUU. 1994. 97 min. Director:

0.06 Illustres ignorantes

# TEN

6.45 Muieres ricas de

Cheshire. 9.00 Killer. Emisión de dos

**10.55** La casa de mis sueños. Emisión de dos enisodios.

arreglo. Emisión de dos

.45 Caso cerrado 21.05 La casa de mis sueños. Emisión de dos

22.55 Crimenes en episodios.

Fnterrados en el 0 40 jardín. Emisión de dos episo

European Poker Tour La tienda de Galería 2.20 2.45 del Coleccionista

Momento del programa.

El Pirata da un repa-

so al panorama musi-

cal como icono de la

radio, y habla con re-

beldía de la actualidad

de España

# AUTONÓMICAS

Deportes. El tiempo. 6.35 6.45 7 00 Buenos días. Madrid

120 minutos. 14 00 Telepoticias

**15.20** El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa

«Tess y su guardaespaldas» EEUU. 1994. Director: Hugh

17.10 Disfruta Madrid. 19 00 Madrid directo

Telenoticias. 21.15 Deportes.

21.30 El tiempo. 21.35 El show de Bertín. Invitado: Julio Iglesias, Jr., cantante

23.45 Juntos y... «La pasión no tiene edad».

1.10 Atrápame si puedes

### ETB 2 Canal Sur

9.55 Monk. «El Sr. Monk va a la oficina» y «El Sr. Monk se emborracha».

11.20 Vascos por el mundo. «Lo mejor de Montreal». 11.30 En Jake.

13.55 Atrápame si puedes. 14.58 Teleberri.

15.35 Entrevistas campaña

electoral. **15.50** Teleberri kirolak.

16.15 Eguraldia. 16.40 Esto no es normal. 17.45 Quédate.

20.10 A bocados. «Kokotxas negras con chipis al Idiazabal. Espejo en blanco y

21.00 Teleberri.

A PUNT

Flammkuchen:

Migdia.

0.35

11.05 Nyas, coca!

21.40 Teleberri kirolak.22.00 Eguraldia.22.25 Baserri Gourmet.

No es país para sosos

7.00 Les notícies del matí.

Tres de casa.

11.55 La cuina de Morera.

«Guisat de Jorge Lengua.

12.45 De mar i bancal.

15.25 Atrapa'm si pots.

17.25 Som de casa. 20.00 À Punt Notícies. Nit.

20.50 Elecció Bellesa del

23.15 No tenim trellat. «El

session d'un mite».

1.10 À Punt Notícies. Nit.

Atrapa'm si pots

Va passar ací. «La jam

16.30 Alta tensió.

Foc infantil 2024.

millor de cada casa».

«L'alegria de la vida». 13.20 La via verda. 14.00 À Punt Notícies.

### cantante. 4.15 Canal Sur música.

IB3 TELEVISIÓN 8.35 IB3 Notícies matí.

11.58 Això és mel. «Cuina

d'hivern». 13.30 Passejades. «S'Algueria Blanca a Ermita

de Consolació».

13.58 IB3 Notícies migdia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi

Taura, «Arepas amb bolets»

15.55 Agafa'm si pots!
17.00 Cinc dies.
20.28 IB3 Notícies vespre.

21.30 El temps vespre. 21.35 Jo en sé + que tu. 22.25 Cine. «Estrany, però cert». EEUU. 2019. 150 min.

Director: Rowan Athale. 23.55 Cine. «En el centre de

la tempesta».

1.50 IB3 Notícies vespre. El temps vespre.

# sulte la programación completa de 127 canales en www.elmundo.es/television

para ligar».

# SUDOKU

# FÁCIL 12-04-2024

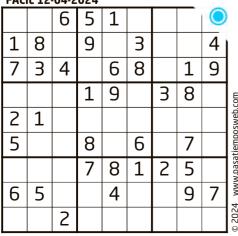

# DIEÍCII 12-04-2024

| DIFICIC 12-04-2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|
| 8                  |   | 6 | Э | 5 |   | 9 |   |   | )                      |
|                    |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 1                      |
| 5                  |   |   | 2 |   |   | 7 |   | 1 |                        |
|                    | 7 |   |   | 3 | 2 |   |   | 5 | COM                    |
|                    |   | 2 |   |   |   |   |   |   | www.pasatiemposweb.com |
|                    | 5 |   |   |   | 4 |   |   |   | tiempo                 |
| 9                  |   |   |   | 1 |   |   | 8 |   | w.pasa                 |
|                    |   |   |   | 8 | 3 |   | 2 | 4 |                        |
|                    |   |   | 4 |   |   | 1 | 9 |   | © 2024                 |

# CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

# SOLUCIÓN FÁCIL 11-04-2024

| 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 |  |
| 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 |  |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 |  |
| 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 |  |
| 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 |  |
| 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 |  |
| 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 |  |

# **SOLUCIÓN DIFÍCIL 11-04-2024** 2 3 1 9 8 5 7 6 4

| 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 |
| 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 |



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada

avda. Portugal, 4 CTC Cosla 28821 Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-1989

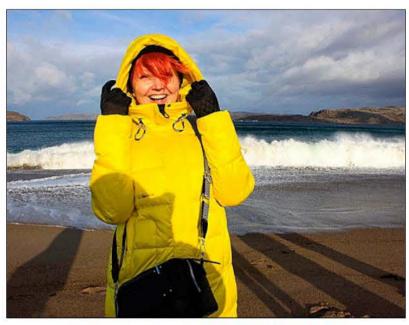

# PATIO GLOBAL ANTONIDA SMOLINA

QUIÉN. Antonida Smolina, periodista local en una ciudad del este de Rusia. QUÉ. Ha sido interrogada por la policía de Veliky Ustyug, la ciudad donde vive y trabaja, tras ser denunciada por haber compartido en redes sociales una foto suya con un abrigo amarillo con un cielo azul como fondo. CÓMO. Desde 2022, la combinación de los colores amarillo y azul, que se encuentran en la bandera ucraniana, ha sido motivo de denuncias en Rusia.

# Psicosis antiucraniana en Rusia: denunciada por usar amarillo v azul en su foto de perfil y azul en su foto de perfil meteeram

Antonida Smolina, periodista local en una ciudad del norte de Rusia, es desde hace unos días una persona sospechosa para las autoridades. La policía local de Veliky Ustyug llamó a su puerta para interrogarla por una fotografía con una chaqueta amarilla ante un cielo azul que compartió en redes sociales. Uno de sus veci-

nos la había denunciado por desacreditar al ejército al ver sus fotos en la red social VKontakte, el Facebook de Rusia.

Desde que empezó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y Rusia lanzó nuevas leyes que proscriben cualquier tipo de crítica, se han multiplicado los casos de rusos que delatan a otros por los



XAVIER COLÁS

motivos más peregrinos. La combinación de los colores amarillo y azul, que componen la bandera ucraniana, se convierte en motivo de denuncias en Rusia. El mes pasado, un tribunal multó a María Virovets, residente en Moscú, con 30.000 rublos [unos 300 euros] por tener una flor de color amarillo azulado en

su bolso. Se abrió una denuncia contra ella por «desacreditar» al ejército.

La declaración del vecino Valery Nikolaevich es una de esas joyas de la delación ciudadana del tardoputinismo: «Fui al perfil de Antonida Smolina en las redes sociales, y allí estaba fotografiada con una chaqueta amarilla contra el cielo azul, provocando así asociaciones con símbolos enemigos, desacreditando a las autoridades y a nuestro ejército».

Antonida admite que en un primer momento el hecho le pareció hasta gracioso. «Pero luego se volvió aterrador». No para ella, explica, sino «para las personas que vivan cerca» de ese sujeto.

Antonida Smolina posa de amarillo frente al mar v el cielo azul. en sus redes sociales. E. M.

Laperiodista se havisto obligada a dar explicaciones de por qué tiene un abrigo amarillo. «Mi plumas tiene tres años y mi salario no me permite comprarme ropa nueva cada vez que cambia

Se han

multiplicado los

casos de rusos

por los motivos

más peregrinos

denunciados

Se cumplen

dos años de la

aprobación de

las leyes sobre

«el descrédito

del ejército»

la valoración pública de un color en particular». La denuncia ha provocado un cierto escándalo en las redes sociales, muy a pesar de los deseos de Smolina, que no quiere más publicidad: «No tiene sentido elevar la estupidez humana al nivel de acontecimiento», dice a EL MUNDO.

El denunciante había repasado el muro donde Smolina expresa sus inquietudes sobre Rusia. «La Cuaresma está a la vuelta de la esquina y es hora de repensar, dar un tiempo a nuestro mundo interior. Y este mundo, sobre el que escribí en el post que tanto ofendió a Valery Nikolaevich, no tiene nada que ver con la política, pero la política está matando el alma de

mis compatriotas». El mes pasado se cumplieron dos años de las nuevas leyes administrativas y penales sobre «el descrédito del ejército», así como la ley «sobre las falsificaciones». Los legisladores no han llegado a especificar el contenido del delito, por lo que sólo puede uno protegerse siguiendo los casos que se van dando y evitando ir por el mismo camino. Como señala Tatyana Britskaya en Novaya Gazeta Europa, «cabe señalar que la nueva legislación no es sólo un instrumento de represión, sino también una fuente de ingresos presupuestarios; sólo en los primeros seis meses de su aplicación se impusieron multas por valor de 90 millones [casi un millón de eurosl»

Smolina, última víctima de la psicosis nacional, remata su reflexión con una cita: «Cuando el agua sube, los peces se comen a las hormigas; cuando el agua baja, las hormigas se comen a los peces. Que nadie confíe en su superioridad actual»



# El pasado fue peor

En el Congreso y en el Senado, enfrentados, se patea y se insulta, y los cronistas hablan del bajo nivel del parlamentarismo. Escriben que el hemiciclo es un cuadrilátero. En las dos cámaras que han chocado se insultan sus señorías. La segunda acusa a la primera de tramitar una reforma encubierta de la Constitución con la Ley de Amnistía. El PSOE lo compara con el 23-F, y es un accidente institucional inédito en la última democracia. El PP cuestiona las tramas y trampas de la amnistía e intenta retrasar la puesta en marcha de la ley. Se van a abrir comisiones de investigación en las dos cámaras. Los diputados llevan escritas las réplicas y las contrarréplicas, y no contestan a lo que se les pregunta. Se acusan entre ellos de mentir.

Jesús Úbeda, la nueva estrella de la crónica parlamentaria, escribe sobre la última sesión de control y critica la intervención del presidente del Gobierno, diciendo que sus peroratas conducen al agotamiento y a la desconexión total. «Sin descojonarse alabó a Marruecos, por su colaboración en la lucha contra las mafias, se ciscó en la internacional ultraderechista, y la bancada socialista, en pie, le brindó a su césar un aplauso servil». Núñez Feijóo le contestó: «Qué valiente es usted con los dictadores muertos y qué sumiso con

La evocación nostálgica del pasado es una de nuestras taras. Desde que Jorge Manrique recogió en una estrofa aquello de «cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor», tendemos a idealizar el pasado. Incluso del parlamentarismo, olvidando que Pavía entró a caballo en la Cámara Baja y Tejero, con un pistolón. Nuestro pasado tiene escenas parlamentarias espantosas. Se recuerda con admiración el nivel intelectual de los diputados de la República, cuando la verdad es que se devoraban. Hubo amenazas de muerte, acusaciones de traición y la corrupción del estraperlo, que provocó la caída del Gobierno de Lerroux.

Josep Pla oyó a los grandes oradores de la República, desde la tribuna de las Cortes, en aquella época convulsa, y escribió que los discursos eran furiosos, pesados, delirantes, sin estilo, sin esqueleto, sin sexo, blandos, sin el mínimo rigor mental. Los diputados de ahora son angelitos comparados con los de otros tiempos. Es verdad que abusan de la demagogia y el populismo en discursos trufados de tanto por ciento, y que los diputados y senadores suelen llevar escritos los discursos y hasta las réplicas, pero no son tan agresivos como los del pasado.



**POLÍTICA.** El PSOE esquiva dar su voto a favor para que Joaquín Leguina sea consejero de la Cámara de Cuentas y solo le apoya el PP: «Nos le vamos a regalar ese triunfo y esa satisfacción», dicen desde las filas de Juan Lobato / PÁGINA 6

# METROPOLI

# GRAN MADRID



PARA COMER CHEFS MICHELIN

# Los sitios favoritos de las 'estrellas'



# GRAN MADRID METROPOLI



La barra de StreetXo, el animado restaurante para tomar platos y cócteles de Dabiz Muñoz. E.M.

# GASTRONOMÍA

# DONDE COMEN LOS CHEFS MICHELIN

Tabernas castizas, pizzerías, gastronómicos de alta cocina, cafeterías, coctelerías... Estos son los lugares favoritos en la capital de 10 reconocidos cocineros PORMARÍA CANALES



Se pasan el día entre fogones en las cocinas más prestigiosas del país para deleitar con sus internacionalmente aclamados menús degustación, pero, cuando cierran sus restaurantes o tienen días libres, son estos laureados chefs los que se convierten en exi-

gentes clientes, bien para tomar nota de lo que hace la competencia o para disfrutar con amigos y familia. ¿En qué mesas se sientan?

Diez de los cocineros más reconocidos de España (con hasta tres estrellas Michelin) nos revelan dónde les gusta comer en Madrid y, entre la variedad de sitios que proponen, aparecen dos en los que casi todos coinciden como sus preferidos: DiverXo, el *templo* de Dabiz Muñoz, y la *joya* de Pescaderías Coruñesas, Desde 1911. A continuación, algunos es-

pacios en los que te puedes encontrar a chefs Michelin.

▶JESÚS SÁNCHEZ. El cocinero de El Cenador de Amós (tres estrellas Michelin), situado en Villaverde de Pontones (Cantabria), pasa últimamente mucho tiempo en Madrid, sobre todo desde que a finales de 2021 inauguró un nuevo restaurante en la capital, dentro del Hotel Rosewood Villa Magna. «Uno de mis sitios favoritos es Don Giovanni (Po de la Reina Cristina, 23). Tengo muy buena relación con el dueño, Andrea Tumbarello, y allí estoy como en casa. En temporada de trufa blanca, hay que ir y dejarse seducir por este manjar». Para una comida más formal, se le puede encontrar en Noi (Reco-

letos, 6), «un italiano con mucho talento», y en **DiverXo** (Padre Damián, 23). «Llevo yendo al local de Dabiz desde que estaba en la calle Pensamiento y repito casi todas las temporadas... en nada me toca volver». Para darse algún capricho de dulce, no duda: **Estela Hojaldre** (Plaza de Jesús, 5). «Es una gran amiga y me permito pecar de vez en cuando con cualquiera de las especialidades».



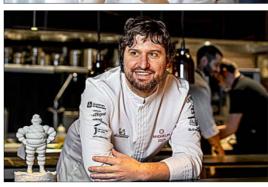

Arriba, María Gómez, de Magoga (1 estrella Michelin). Abajo, Alberto Molinero, de Erre de Roca (1 estrella). ▶ RAMÓN FREIXA. El chef catalán, que este año celebra el 15º aniversario de su restaurante Ramón Freixa Madrid (dos estrellas), situado en el lujoso hotel Único de Madrid, incorporando recetas de sus amigos a un menú

cambiante, asegura que le encanta ir a desayunar un pincho de tortilla a **Casa Dani**, en el mercado de la Paz (Ayala, 28), o a **La Maruca** (Velázquez, 54). También se le puede ver tomando una tostada de aguacate con huevos benedictinos en **Cristina Oria** (Ortega y Gasset, 29).

Para comer, según él, va a «casa de amigos» como Paco Roncero Restaurante (Alcalá, 15), Desde 1911 (Vivero, 3) o DiverXo (Padre Damián, 23). Cuando quiere disfrutar de cocina china, Bao Li (Jovellanos, 5) es su lugar. «Soy muy disfrutón y salgo mucho. El plan de coctelería me encanta; voy al Dry Martini (Ferraz, 2) y pido un negroni, mi cóctel favorito».

► MARÍA GÓMEZ. A la chef y propietaria de Magoga, comedor de alta cocina

mediterránea con una estrella en Cartagena (Murcia), le gusta a ir a desayunar a **La Duquesita** (Fernando VI, 2) de Oriol Balaguer cuando viene a Madrid. «Es mi pastelero favorito, tanto

# METROPOLI GRAN MADRID

por su hojaldre como por sus bombones... Lo que más me pido son las palmeras». Para comer, si está por el centro, se queda con un clásico entre los clásicos, **Lhardy** (Carrera de San Jerónimo, 8). «Su sopa de cocido me alucina». Y para cenar elige **StreetXo** (Serrano, 47), «por su cocina desenfadada y sus cócteles, una combinación perfecta».

**▶JOSÉ MARÍA GOÑI.** El joven chef, discípulo de Martín Berasategui, lleva un año escaso en Madrid y ya ha conseguido una estrella Michelin al frente de Club Allard. Afirma que le gusta ir a gastronómicos de la competencia «para coger alguna idea». Suele hablar con los cocineros y camareros, ver cómo hacen las cosas y analizar cómo funciona el restaurante y la cocina. Le encanta el japonés Toki (Sagasta, 28), un exclusivo y diminuto local con una barra en la que caben sólo seis comensales. «Es un omakase (se come la elección del chef) poco habitual y muy purista». Para ir con amigos y algo más informal, elige las pizzas de Gladiatore Ristorante (San Andrés, 6, Majadahonda). Son pizzas napolitanas de masa fina hechas en horno de piedra. También frecuenta Taberna El Burladero (Cardenal Belluga, 13) y Hong Kong 70 (Nicolás Sánchez, 11), en la Chinatown madrileña (Usera).

▶ JUAN MONTEAGUDO. El cocinero albaceteño, quien 10 meses después de inaugurar su restaurante Ababol, en Albacete, recibió su primera estrella Michelin, cuenta que una de sus costumbres más placenteras de cuando vivía en Madrid era salir a desayunar. «Me encantaban los churros con chocolate de San Ginés (Pasadizo de San Ginés, 5). Otras veces, prefería tomarme una tostada o un sándwich mixto en el Café de Oriente (Plaza de Oriente, 2) mirando hacia el Palacio Real», cuenta. En otras ocasiones, iba con su mano derecha, su jefe de cocina, a Casa Dani, en el mercado de la Paz, para tomar un pincho de tortilla. «Lo recomiendo para ir a las 10 o las 11 de la mañana. Es ideal pedir tu café y tu pincho de tortilla y empezar el día con energía». Cuando viene ahora, una de sus elecciones es Lobito de Mar (Jorge Juan, 10), de Dani García, para disfrutar de un arroz o algún pescado. «También, La Ancha (Zorrilla, 7): sus tortillas están muy buenas. Señor Martín (Gral. Castaños, 13) para comer pescado y mariscos es otro de mis favoritos». Asegura que le encantan las palmeras de chocolate y los cruasanes de Moulin Chocolat (Alcalá, 77) y La Duquesita (Fernando VI, 2), y para cenar, recomienda StreetXo (Serrano, 47). «Voy a menudo. David Muñoz es un fuera de serie y StreetXo es top, sobre todo para la noche». Tripea (Vallehermoso, 36), de Roberto Martínez, «me parece espectacular, con una relación calidad-precio que es una maravilla. Ugo Chan (Félix Boix, 6), es una ida de olla... Lo bueno es que en Madrid hay de todo y para todo tipo de público», zanja el chef.».

▶ JAVI ESTÉVEZ. El cocinero que introdujo y asentó la casquería en la alta gastronomía con su restaurante La Tasquería (una estrella Michelin) sue-

le ir a desayunar a **Dot Café** (Eugenio Sellés, 6). «Hacen café de especialidad y tienen unas tostas con aguacate a las que luego les puedes añadir lo que quieras: salmón, huevo mollet, kimchi... v también tienen un bocadillo de pastrami muy rico». Para el aperitivo, Bodegas Casas (Av. de la Ciudad de Barcelona, 23) es un clásico y uno de sus favoritos. «Tienen un vermut de grifo muy bueno, además de las cañas. Para picar, los boquerones en vinagre son imprescindibles. Para cenar, LUR (Bolívar, 11). Me mola porque abren los domingos por la noche y todo está muy rico. Es de dos jóve-

La mayoría tiene como favoritos a Desde 1911 y a DiverXo

La tortilla de patata de Casa Dani es otro clásico repetido da apertura, pero ahora intento disfrutar como una comensal normal, porque si hay algo que me gusta más que cocinar es comer. Hasta me pongo de espaldas a la sala para no ver el servicio y disfrutar», comenta. «Estoy deseando volver a **Ugo Chan** (Félix Boix, 6) y también a **Berria** (Pl. de la Independencia, 6). En plan informal le encanta **Hermanos Vinagre** (Narváez, 58). «Sus mejillones en escabeche son los mejores del mundo».

► ALBERTO MOLINERO. Su restaurante Erre de Roca, en su Miranda de Ebro natal (Burgos), cuenta con una

mujer y sus tres hijos a **Filandón** (Carretera de El Pardo a Fuencarral, km. 1,9). «El sitio es precioso y disfrutamos todos, desde un filete con patatas el pequeño de siete años hasta un pescado los demás. Somos de buen comer». Otro al que va con la familia es el mexicano Tepic (Ayala, 14). «Conozco a los dueños desde hace muchos años y tienen los mejores tacos de Madrid, es muy familiar y con un precio medio de 30 euros. También les encanta el escalope de Armando, así que lo pedimos a domicilio de su delivery». Para algo más formal, cuando tiene algún compromiso, el chef no









De arriba abajo, de izda. a dcha., algunos de los platos preferidos de los chefs: pincho de tortilla de Casa Dani, en el Mercado de La Paz; Wellington char siu ibérico del chino Bao Li; taco de solomillo del mexicano Tepic y mejillones en escabeche de Hermanos Vinagre. E.M.

nes y llevan poquito tiempo, pero tienen muchas ganas».

▶ VICKY SEVILLA. En 2022, con 30 años, la chef valenciana se convirtió en la mujer más joven de España en lograr una estrella Michelin con su restaurante Arrels, en Sagunto (Valencia). Viene a Madrid por trabajo cada dos meses, y aprovecha para comer en los mejores sitios y así ver lo que se *cuece* en la capital. «Lo último han sido los tres de Dabiz Muñoz: **DiverXo** (Padre Damián, 23), **RabioXo** (El Corte Inglés Castellana) y **StreetXo** (Serrano, 47). Antes me obsesionaba con ir a ver ca-

Los churros de San Ginés son los preferidos de Juan Monteagudo

Ramón Freixa disfruta con un negroni en el Dry Martini estrella gracias a su cocina de vanguardia de primera calidad. Cuando el chef viene a Madrid, compra el pan en **Panadería John Torres** (Ibiza, 14), un obrador artesano que cuenta con cuatro locales en la capital. Para disfrutar de un almuerzo o cena, elige **TriCiclo** (Santa María, 28), **Fismuler** (Sagasta, 29) y **Desde 1911**(Vivero, 3). «Estos son los que más me gustan y en los que suelo repetir», asegura.

► SERGIO MANZANO. Un domingo cualquiera, al jefe de cocina del madrileño A'Barra, que acaba de renovar la estrella Michelin, le gusta ir con su

duda: **Desde 1911**(Vivero, 3). «Conozco a todo el mundo y se come realmente bien».

▶ BEGOÑA RODRIGO. La valenciana, al frente de La Salita (una estrella) en Valencia, viene mucho a Madrid y siempre que puede se acerca a DSTAgE (Regueros, 8), su gastronómico preferido en la capital por su cocina conceptual. También a Verdejo Restaurante y Tabanco (General Díaz Porlier, 59) o La Tasquería (Modesto Lafuente, 82). «Son sitios muy disfrutones para estar entre amigos y se come rico. Allí me relajo».

# GRAN MADRID METROPOLI



# KRISTEN STEWART CONTRA TODAS LAS 'KRISTENSTEWARTS'

# POR **LUIS MARTÍNEZ**

# SANGRE EN LOS LABIOS ★★★★

DIRECTOR: ROSE GLASS

INT: KRISTEN STEWART, KATY O'BRIAN,
ED HARRIS, DAVE FRANCO, JENA
MALONE DURACIÓN: 104 MINUTOS

NACIONALIDAD: REINO UNIDO

Sangre en los labios no es exactamente una película al uso. Lo es más por abuso. Se diría que cada plano está ahí contra algo, contra alguien o contra todo. Lo que hasta ahora se entendía como un thriller con sus hombres con-

denados y sus mujeres explosivas, ahora es más bien un cuento sucio y obsesivo donde importa más el ruido de los cuerpos que la definición de los géneros; un relato libre de lugares comunes, gestos o modales que llegado a un cierto punto hace ¡boom! La idea no es otra que rebatir cada uno de los tristes tópicos de eso que el tiempo ha definido como *noir* y hacerlo no por defecto sino por exceso. De hecho, no queda claro si la idea es negar nada como simplemente afirmarlo todo. No es tanto refutación como éxtasis.



Katy O'Brian y Kristen Stewart en 'Sangre en los labios'.

El segundo trabajo de la directora que debutó con el milagro de horror y fe que era *Saint Maud* ofrece ahora un ejercicio de desmesura, ingenio e imaginación visual tan desconcertante como abrasivo. Sufren las retinas, pero bien. Se cuenta la historia de una cul-

turista (O'Brian) rumbo a un campeonato en Las Vegas. Por el camino, dará con sus huesos en un pueblo perdido. Allí se encontrará con el personaje de Stewart, que regenta un gimnasio y sus sudores, y con el padre de esta última que, además de coleccionar escarabajos, es el capo de la mafia local y dueño de un campo de tiro. Harris calvo y con melena a la vez se antoja la metáfora perfecta del gozoso contrasentido que es todo esto. Lo que sigue no admite narración por el mismo motivo que nadie es capaz de contar una descarga eléctrica.

Kristen Stewart contra todas las kristenstewarts que han existido hasta ahora no es tanto un bonito eslogan, que quizá también, como una declaración de principios. Sangre en los labios es una película que aspira a ser la mejor definición de una antipelícula, tan convencida de lo que niega que acaba por ser la más feliz de las afirmaciones.

Enamora la absoluta falta de prejuicios de una película libre de complejos.

Por momentos, la obligación de impresionar en cada plano agota. Pero pasa pronto.

# **CINES**

### **MADRID**

ARTISTIC METROPOL Calle Cigarreras, 6. Tlfno.

Venta de entradas: www.artisticmetropol.e:

| Alta tensión          | 22.00 |         |  |
|-----------------------|-------|---------|--|
| Anatomía de una caída | 12.00 |         |  |
| Humanoides del abismo | 22.00 |         |  |
| La memoria infinita   | 16.00 |         |  |
| La zona de interés    | 16.00 | 22.00 - |  |
| Mis ganas ganan       | 16.00 |         |  |
|                       |       |         |  |

CINE DORÉ FILMOTECA ESPAÑOLA Santa Isabel 3. Tlfno: 913691125.

Venta de entradas: 913691125.

Ciclo Martín Rejtman 17.30

Ciclo Primeros encuadres. Directoras del Siglo XXI20.30

CINES CALLAO Pza. Callao 3. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y reservaentradas.com Menudas piezas 16.00 18.00

Sangre en los labios 20.00 22.15

CINES PRINCESA Princesa 3. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y pillalas.co Anatomía de una caída 17.30 ° 20.30 ° 22.30 18.10 - 21.30 18.00 16.00 - 20.15 Las cosas sencillas 16.00 - 17.55 Los niños de Winton 16.00 - 18.10 - 20.20 16.00 - 17.50 - 20.05 - 22.15 -Monkey Man Pequeñas cartas 16.00 - 18.25 - 20.25 - 22.40 Perfect Days 16.00 - 18.00 - 20.20 - 22.25 -16.00 18.10 20.20 22.30 Robot Dreams Sangre en los labios 16.00 - 18.20 - 20.25 - 22.30 -The Beast (La bestia) 16.00 - 19.00 - 21.45 -

CINES VERDI MADRID Bravo Murillo 28. Tlfno: 914473930.

914473930. Venta de entradas: 914473930 y cines-verdi.com.

|                        | ,                       |
|------------------------|-------------------------|
| Anatomía de una caída  | 22.00 -                 |
| Dune: Parte dos        | 20.30 -                 |
| El milagro de la Madre | 11.30 - 16.00 -         |
| El salto               | 11.30 18.05             |
| Hispanoamérica         | 11.30 18.20             |
| La zona de interés     | 22.35 -                 |
| Las cosas sencillas    | 16.00 -                 |
| Los niños de Winton    | 11.30 - 16.00 - 19.55 - |
| Pequeñas cartas        | 16.00 - 18.00 - 20.00 - |
| Perfect Days           | 18.05 -                 |
| Pobres criaturas       | 22.00 -                 |
| Puan                   | 16.00 20.25             |
| Radical                | 18.00                   |
| Sangre en los labios   | 11 30 - 20 35 - 22 35 - |

CINESA LA GAVIA 3D Calle del Alto del Retiro s. n. Tifno:

902333231. Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es.

Cazafantasmas... 16.15 18.55 21.45

Dune: Parte dos 19.05 21.30

Emma y el jaguar negro 16.00 18.30

| Freelance           | 22.45 |       |       |       |  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| Godzilla y Kong     | 16.45 | 19.30 | 22.15 |       |  |
| Hispanoamérica      | 16.25 |       |       |       |  |
| Kung Fu Panda 4     | 16.05 | 18.20 | 20.45 |       |  |
| La familia Benetón  | 15.55 | 18.10 | 20.30 |       |  |
| La primera profecía | 17.00 | 19.45 | 22.30 |       |  |
| Los niños de Winton | 18.40 |       |       |       |  |
| Matusalén           | 22.35 |       |       |       |  |
| Menudas piezas      | 15.40 | 18.00 | 20.25 | 22.40 |  |
| Monkey Man          | 16.30 | 19.15 | 21.00 | 22.00 |  |

CINESA LAS ROSAS 3D Avda. Guadalajara 2. Tlfno: 902333231.

| 902333231.<br>Venta de entradas: 9023 | 333231 | y cine: | sa.es. |       |
|---------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
| Cazafantasmas                         | 16.15  | 19.00   |        |       |
| Dune: Parte dos                       | 21.15  |         |        |       |
| Emma y el jaguar negro                | 16.10  | 18.45   |        |       |
| Freelance                             | 22.45  |         |        |       |
| Godzilla y Kong                       | 16.45  | 19.30   | 22.20  |       |
| Kung Fu Panda 4                       | 15.55  | 18.15   | 20.30  |       |
| La familia Benetón                    | 16.10  | 18.30   | 20.45  |       |
| La primera profecía                   | 17.00  | 19.45   | 22.30  |       |
| Menudas piezas                        | 15.45  | 18.05   | 20.25  | 22.45 |
| Monkey Man                            | 16.30  | 19.15   | 21.50  | 22.00 |
|                                       |        |         |        |       |

CINESA MANOTERAS Avenida de Manoteras, 40. Tlfno:

| 902100842.                                              | vernaa | ac ivia | notera | 0, 40. 1 |       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|-------|--|--|--|--|
| 902100842.<br>Venta de entradas: 902100842 y cinesa.es. |        |         |        |          |       |  |  |  |  |
| Bade Miyan Chote Miyan                                  | 21.25  |         |        |          |       |  |  |  |  |
| Cazafantasmas                                           | 16.05  | 18.50   | 21.35  |          |       |  |  |  |  |
| Dune: Parte dos                                         | 16.20  | 17.20   | 19.50  | 20.50    |       |  |  |  |  |
| El chico y la garza                                     | 16.35  |         |        |          |       |  |  |  |  |
| El milagro de la Madre                                  | 18.35  | 21.35   |        |          |       |  |  |  |  |
| El salto                                                | 17.25  | 19.45   | 22.00  |          |       |  |  |  |  |
| Emma y el jaguar negro                                  | 16.00  | 18.25   |        |          |       |  |  |  |  |
| Freelance                                               | 15.55  |         |        |          |       |  |  |  |  |
| Godzilla y Kong                                         | 16.10  | 18.55   | 20.35  | 21.40    |       |  |  |  |  |
| Hispanoamérica                                          | 18.45  |         |        |          |       |  |  |  |  |
| Kung Fu Panda 4                                         | 15.55  | 18.15   |        |          |       |  |  |  |  |
| La familia Benetón                                      | 18.30  |         |        |          |       |  |  |  |  |
| La primera profecía                                     | 16.30  | 19.15   | 22.05  |          |       |  |  |  |  |
| La zona de interés                                      | 22.10  |         |        |          |       |  |  |  |  |
| Los niños de Winton                                     | 16.00  | 19.25   | 21.00  |          |       |  |  |  |  |
| Matusalén                                               | 16.15  | 22.20   |        |          |       |  |  |  |  |
| Menudas piezas                                          | 15.45  | 18.05   | 20.25  | 22.45    |       |  |  |  |  |
| Monkey Man                                              | 15.45  | 16.35   | 18.35  | 19.25    | 21.20 |  |  |  |  |
| Monkey Man                                              | 22.10  |         |        |          |       |  |  |  |  |
| Pájaros                                                 | 16.40  | 19.10   | 21.35  |          |       |  |  |  |  |
| Pequeñas cartas                                         | 16.15  | 19.05   | 21.25  |          |       |  |  |  |  |
| Pobres criaturas                                        | 16.20  |         |        |          |       |  |  |  |  |
| Radical                                                 | 19.30  |         |        |          |       |  |  |  |  |
| Sangre en los labios                                    | 16.30  | 17.30   | 19.00  | 20.00    | 21.30 |  |  |  |  |
| Sangre en los labios                                    | 22.30  |         |        |          |       |  |  |  |  |

CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D Acanto 2. Tifno: 902100842.

The Beast (La bestia) 20.55

| Venta de entradas: 902100842 y cinesa.es. |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| Bade Miyan Chote Miyan                    | 22.00 |       |       |  |  |  |  |  |
| Cazafantasmas                             | 16.15 | 19.00 | 21.40 |  |  |  |  |  |
| Dune: Parte dos                           | 16.50 | 19.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |
| El milagro de la Madre                    | 20.35 |       |       |  |  |  |  |  |
| El salto                                  | 17.15 | 20.10 | 22.45 |  |  |  |  |  |

| Emma y el jaguar negro | 15.45 | 18.10 |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Freelance              | 22.45 |       |       |       |
| Godzilla y Kong        | 16.20 | 19.05 | 21.50 |       |
| Hispanoamérica         | 17.35 |       |       |       |
| Kung Fu Panda 4        | 16.00 | 18.15 | 20.30 |       |
| La familia Benetón     | 15.45 | 18.00 | 20.15 |       |
| La primera profecía    | 16.45 | 19.35 | 22.15 |       |
| Los niños de Winton    | 19.25 | 22.20 |       |       |
| Matusalén              | 16.45 |       |       |       |
| Menudas piezas         | 15.45 | 18.05 | 20.25 | 22.45 |
| Mis ganas ganan        | 22.30 |       |       |       |
| Monkey Man             | 18.45 | 20.20 |       |       |
| Pájaros                | 18.05 | 20.25 | 22.55 |       |
| Pequeñas cartas        | 16.15 | 18.40 |       |       |
| Sangre en los labios   | 16.10 | 16.50 | 19.20 | 21.55 |

CINESA PRÍNCIPE PÍO 3D Paseo de la Florida s/n. Tlfno 902333231.

| 902333231.              | 22222  |        |        |       |  |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--|
| Venta de entradas: 9023 | 333231 | y cine | sa.es. |       |  |
| Cazafantasmas           | 16.15  | 19.00  | 21.45  |       |  |
| Dune: Parte dos         | 18.10  | 21.15  |        |       |  |
| Emma y el jaguar negro  | 16.10  |        |        |       |  |
| Freelance               | 21.35  |        |        |       |  |
| Godzilla y Kong         | 16.45  | 18.30  | 19.30  | 22.15 |  |
| Kung Fu Panda 4         | 15.55  | 18.15  | 20.30  |       |  |
| La familia Benetón      | 16.30  | 18.45  |        |       |  |
| La primera profecía     | 17.00  | 19.45  | 22.30  |       |  |
| Matusalén               | 22.45  |        |        |       |  |
| Menudas piezas          | 15.45  | 18.05  | 20.25  | 22.45 |  |
| Monkey Man              | 16.30  | 19.15  | 21.00  | 22.00 |  |

CINESA PROYECCIONES 3D Fuencarral 136

| venta de entradas. Ciri | esa.es. |       |       |       |  |
|-------------------------|---------|-------|-------|-------|--|
| Cazafantasmas           | 17.00   |       |       |       |  |
| Dune: Parte dos         | 17.45   | 21.20 |       |       |  |
| Godzilla y Kong         | 16.45   | 19.30 | 22.15 |       |  |
| Kung Fu Panda 4         | 16.00   | 18.10 |       |       |  |
| La familia Benetón      | 16.20   | 18.45 |       |       |  |
| La primera profecía     | 19.45   | 22.30 |       |       |  |
| Los niños de Winton     | 17.15   | 20.15 |       |       |  |
| Matusalén               | 22.40   |       |       |       |  |
| Menudas piezas          | 15.45   | 18.05 | 20.25 | 22.45 |  |
| Monkey Man              | 16.30   | 19.15 | 21.00 | 22.00 |  |

CINETECA Plaza de Legazpi, 8. Tlfno: 915170903. Venta de entradas: www.entradas.com.

| La noche Z             | 20.00   |
|------------------------|---------|
| Muestra de cine rumano | 19.30 - |

CÍRCULO DE BELLAS ARTES Marqués de Casa Riera 4. Tífno: 902488488. Venta de entradas: 902488488 y reservaentradas.com. Sangre en los labios 17.00 Stop Making Sense 22.00

**CONDE DUQUE AUDITORIO MORASOL** Calle Pradillo, 4. Tlfno: 910524380.

| Tlfno: 910524380.<br>Venta de entradas: 9105 | 24380 | y rese | rvaentradas.com. |
|----------------------------------------------|-------|--------|------------------|
| Dune: Parte dos                              | 21.15 |        |                  |
| El milagro de la Madre                       | 17.00 | 19.15  | 21.30 -          |
| Emma y el jaguar negro                       | 16.30 | 18.30  |                  |
| Godzilla y Kong                              | 16.45 | 19.00  |                  |
| Hispanoamérica                               | 16.30 | 20.30  |                  |
| Kung Fu Panda 4                              | 16.30 | 18.15  |                  |
| La zona de interés                           | 20.05 |        |                  |
| Los niños de Winton                          | 17.15 | 19.20  | 21.30 -          |
| Menudas piezas                               | 17.15 | 19.15  | 21.15            |
| Pequeñas cartas                              | 17.30 | 19.30  | 21.30 -          |
| Sangre en los labios                         | 18.45 | 20.45  | 22.05 -          |

GOLEM Martín de los Heros 14. Tlfno: 902221622.

| venta de entradas. 90 | venta de entradas. 90222 rozz y golernies. |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| Desconocidos          | 20.20 - 22.30 -                            |  |  |  |
| El sucesor            | 17.00 <sup>-</sup>                         |  |  |  |
| HLM Pussy             | 16.10 - 20.20 - 22.30 -                    |  |  |  |
| How to Have Sex       | 18.15 - 22.30 -                            |  |  |  |
| Mi camino interior    | 16.10 - 20.20 -                            |  |  |  |
| Pequeñas cartas       | 16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.30 -            |  |  |  |
| Sangre en los labios  | 17.00 - 19.30 - 22.00 -                    |  |  |  |
| Stop Making Sense     | 18.15 °                                    |  |  |  |

MK2 PALACIO DE HIELO CC Dreams Palacio de Hiel Silvano 77. Tlfno: 914061785.

| Venta de entradas: reservaentradas.com. |         |       |         |         |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|---------|
| Cazafantasmas                           | 17.10   | 20.00 | 22.20   |         |
| Dune: Parte dos                         | 18.15   | 20.45 | 21.30   |         |
| El milagro de la Madre                  | 15.50   |       |         |         |
| El salto                                | 16.30   | 18.30 | 20.30   | 22.30   |
| Emma y el jaguar negro                  | 16.00   | 18.10 | 20.15   |         |
| Godzilla y Kong                         | 16.00   | 18.30 | 21.00   | 22.30   |
| Hispanoamérica                          | 18.30   | 20.00 |         |         |
| Johnny Puff: Misión secr                | eta16.0 | 0     |         |         |
| Kung Fu Panda 4                         | 16.00   | 18.00 |         |         |
| La familia Benetón                      | 17.30   | 19.30 |         |         |
| La primera profecía                     | 17.45   | 20.10 | 22.35   |         |
| Los niños de Winton                     | 16.00   | 18.10 | 20.20   | 22.35   |
| Menudas piezas                          | 16.00   | 18.05 | 20.10   | 22.15   |
| Monkey Man                              | 17.00   | 19.30 | 21.30 - | 22.00   |
| Pájaros                                 | 16.00   | 18.05 | 20.10   | 22.15   |
| Pequeñas cartas                         | 16.00   | 18.10 | 20.20   | 22.30   |
| Puan                                    | 16.15   |       |         |         |
| Sangre en los labios                    | 16.00   | 18.10 | 20.20 - | 22.30 - |

**ODEÓN MULTICINES ALCALÁ NORTE** Centro Comercia Alcalá Norte, Calle de Alcalá, 414.

| Alcalá Norte, Calle de Alcalá, 414. |                   |       |       |       |  |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|--|
| Cazafantasmas                       | 17.30             | 19.45 | 22.00 |       |  |
| Dune: Parte dos                     | 21.30             |       |       |       |  |
| Emma y el jaguar negro              | 16.00             | 18.00 |       |       |  |
| Godzilla y Kong                     | 17.00             | 19.30 | 22.00 |       |  |
| Johnny Puff: Misión seci            | r <b>eta</b> 16.0 | 0     |       |       |  |
| Kung Fu Panda 4                     | 16.00             | 17.45 |       |       |  |
| La familia Benetón                  | 16.00             | 18.00 |       |       |  |
| La primera profecía                 | 17.00             | 19.30 | 22.00 |       |  |
| Los niños de Winton                 | 20.00             |       |       |       |  |
| Matusalén                           | 19.00             | 22.00 |       |       |  |
| Menudas piezas                      | 16.00             | 18.00 | 20.00 | 22.00 |  |
| Monkey Man                          | 19.30             | 22.00 |       |       |  |
| Pájaros                             | 20.00             | 22.00 |       |       |  |
| Pequeñas cartas                     | 17.00             |       |       |       |  |
|                                     |                   |       |       |       |  |

 PALACIO DE LA PRENSA Pza. Callao 4. Tifroc 902221622.

 Venta de entradas: 902221622.
 2 verse verse

PEQUEÑO CINE ESTUDIO Calle Magallanes, 1. Tifno: 914472920.
Venta de entradas: 914472920.

| El maestro que | 20.00 |
|----------------|-------|
| Nefarious      | 22.00 |
| Samsara        | 18.00 |

RENOIR PLAZA DE ESPAÑA Martín de los Heros 12. Tifno 902229122.

Venta de entradas: 902229122 y pillalas.com.

| l salto           | 16.00 | 18.30 | 20.20 | 22.45   |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|
| a estrella azul   | 16.00 | 17.50 | 20.20 | 22.10   |
| a zona de interés | 16.00 | 18.00 | 20.40 | 22.45   |
| os que se quedan  | 16.00 | 18.05 | 20.05 | 22.35 - |
|                   | 44.00 | 40.05 | 00.05 | 00.05   |

**RENOIR RETIRO** Narváez 42. Tlfno: 902229122. Venta de entradas: 902229122 y pillalas.com.

| La estrella azul      | 22.30                           |
|-----------------------|---------------------------------|
| Los niños de Winton   | 16.00 - 17.50 -                 |
| Pájaros               | 16.00 18.15 20.15 22.15         |
| Pequeñas cartas       | 15.55 - 18.00 - 20.00 - 22.00 - |
| Puan                  | 16.00 18.15 20.25 22.30         |
| The Beast (La bestia) | 19.50 °                         |

SALA BERLANGA Andrés Mellado, 53. Tifno: 915036823.

| La estrella azul | 18.30 |
|------------------|-------|
| Por tus muertos  | 21.00 |

YELMO CINES IDEAL Doctor Cortezo 6. Tlfno: 902220922. Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.com.

|                       |       | ,     |       |       |  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| Cazafantasmas         | 22.35 |       |       |       |  |
| Dune: Parte dos       | 15.45 | 19.00 | 21.45 |       |  |
| El clan de hierro     | 22.40 |       |       |       |  |
| El salto              | 18.30 | 20.30 |       |       |  |
| Godzilla y Kong       | 16.50 | 19.15 | 22.15 |       |  |
| Hispanoamérica        | 16.00 |       |       |       |  |
| Kung Fu Panda 4       | 16.05 | 18.10 |       |       |  |
| La primera profecía   | 15.45 | 20.25 | 22.50 |       |  |
| Los niños de Winton   | 20.25 |       |       |       |  |
| Menudas piezas        | 15.55 | 18.20 | 20.00 | 22.05 |  |
| Monkey Man            | 17.00 | 19.30 | 22.00 |       |  |
| Pequeñas cartas       | 18.15 | 20.15 |       |       |  |
| Puan                  | 16.10 |       |       |       |  |
| Sangre en los labios  | 16.00 | 18.15 | 20.20 | 22.30 |  |
| The Beast (La bestia) | 22.25 |       |       |       |  |

YELMO CINES ISLAZUL 3D CC Islazul, Avda. Calderillas 1. Tifno: 902220922.

| Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.com. |       |       |       |       |       |   |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Cazafantasmas                                    | 17.00 | 19.25 | 21.55 |       |       |   |
| Cualquiera menos tú                              | 22.30 |       |       |       |       |   |
| Dune: Parte dos                                  | 20.45 |       |       |       |       |   |
| El milagro de la Madre                           | 18.15 |       |       |       |       |   |
| Emma y el jaguar negro                           | 18.00 | 20.10 |       |       |       |   |
| Freelance                                        | 17.10 | 21.55 |       |       |       |   |
| Godzilla y Kong                                  | 18.30 | 20.05 | 21.00 | 22.30 |       |   |
| Hispanoamérica                                   | 19.30 |       |       |       |       |   |
| Imaginary                                        | 22.35 |       |       |       |       |   |
| Kung Fu Panda 4                                  | 17.15 | 17.50 | 19.55 | 20.15 | 22.10 |   |
| La familia Benetón                               | 18.20 | 20.30 |       |       |       |   |
| La primera profecía                              | 17.05 | 19.35 | 22.20 |       |       |   |
| Los niños de Winton                              | 19.40 |       |       |       |       |   |
| Matusalén                                        | 22.15 |       |       |       |       | _ |
| Menudas piezas                                   | 18.25 | 20.35 | 22.45 |       |       |   |
| Migración                                        | 17.40 |       |       |       |       |   |
| Monkey Man                                       | 19.00 | 21.30 |       |       |       |   |

YELMO CINES PLENILUNIO 3D CC Plenilunio, Pl. Las Mercedes. Tlfno: 902220922. Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.com.

| Cazafantasmas          | 17.30 | 20.00 | 22.20 |       |       |  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Dune: Parte dos        | 17.15 | 20.30 | 21.45 |       |       |  |
| Emma y el jaguar negro | 18.10 | 20.15 |       |       |       |  |
| Freelance              | 16.50 | 22.25 |       |       |       |  |
| Godzilla y Kong        | 17.45 | 20.10 | 22.35 |       |       |  |
| Kung Fu Panda 4        | 16.20 | 17.10 | 18.20 | 19.50 |       |  |
| La familia Benetón     | 17.40 | 19.40 | 22.40 |       |       |  |
| La primera profecía    | 17.20 | 19.45 | 21.10 | 22.15 | 23.40 |  |
| Los niños de Winton    | 17.00 | 20.25 |       |       |       |  |
| Matusalén              | 21.40 |       |       |       |       |  |
| Menudas piezas         | 17.50 | 19.05 | 19.55 | 22.00 | 23.35 |  |
| Monkey Man             | 17.35 | 19.15 | 20.05 | 22.30 |       |  |
| Sangre en los labios   | 18.25 | 20.35 | 22.45 |       |       |  |

-: V.O.S.E. \*: 3D



sus prendas a medida destaca el nivel de precisión y calidad de los acabados, tanto como el del queso Tête

de Moine AOP, detallista tanto en la elaboración como en la presentación.

# **GRAN MADRID**

**POLÍTICA** PLENO DE LA ASAMBLEA DE MADRID

# **El PSOE** esquiva votar sobre Leguina

El sistema con urna permite a los socialistas no posicionarse sobre su nombramiento como consejero de la Cámara de Cuentas

# PABLO R. ROCES MADRID

El nombramiento de Joaquín Leguina, ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid, como consejero de la Cámara de Cuentas regional ya es una realidad a falta de la jura de cargo. Porque la Asamblea de Madrid, con la mayoría absoluta del Partido Popular, dio ayer luz verde mediante la votación con urna al nombramiento de los siete miembros del ente fiscalizador entre los que se encuentra precisamente el ex dirigente del PSOE-M, expulsado por sus críticas a Pedro Sánchez y su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, cuyo grupo par-

asentimiento de todos los grupos, sin embargo Vox se negó a aceptar el mismo. La segunda opción era el voto desde el escaño para lo que se necesita una mayoría cualificada de tres quintos del Pleno, tumbada por la abstención de Más Madrid y de los propios socialistas, que se justificaron en que no podían votar a favor al haber presentado un recurso contra el nuevo sistema del órgano fiscalizador ante el Tribunal Constitucional. De haberse optado por este méto-

drileño para estos procesos es el de

do, los socialistas madrileños sí se hubieran tenido que posicionar sobre la

candidatura de Joaquín Leguina, el único ex presidente madrileño de su partido, pero con la votación con urna consiguieron esquivar ese pronunciamento. «No le vamos a regalar ese triunfo y esa satisfacción», asegura un dirigente del núcleo de Juan Lobato. «Si hubiéramos tenido que votar, debíamos hacerlo en contra, está claro. Es un candidato de Ayuso y él ha querido serlo», resume un diputado. «Pudiendo evitarlo, mejor hacerlo», completa otro. «Él



«No le vamos a regalar el triunfo v la satisfacción», afirman

# **Fue expulsado** por su cercanía a Ayuso en la campaña del 4-M

lamentario propuso su nombramiento para este nuevo puesto.

Un nombramiento sobre el que el PSOE ha conseguido evitar posicionarse en la votación al realizarse mediante el sistema de urna. El camino habitual que sigue el Parlamento mapaseando por las teles, que el PSOE le maltrata», concluye otro integrante del grupo parlamentario. Sin embargo, el sistema de votación en urna impidió dichoescenario. En la primera ronda, donde se

debía elegir únicamente un candidato, Joaquín Leguina, que a posteriori sería el que recaudaría mayor apoyo de la Cámara, obtuvo 69 votos favorables del Partido Popular mientras que tanto PSOE como Más Madrid votaron por sus candidatas. Ya en esa segunda ronda los partidos de la izquierda unieron sus fuerzas para nombrar a Otilia Armiñana consejera mientras que el PP dividió los suyos para Carlos Salgado y Ana Cossío. En la última votación fueron designados Verónica López, propuesta por Más Madrid, y los



El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ayer, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid. EUROPA PRESS

# **500 EUROS** PARA MÉDICOS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer un nuevo incentivo mensual de 500 euros, que se comenzará a aplicar este próximo mes de mayo, para todos los médicos de los centros de salud de difícil cobertura que haya en la región. Esta medida se aplicará tanto a los facultativos que ya trabajan en estos complejos públicos de Atención Primaria como a los de nueva incorpora ción y se trata de una de las medidas que se pusieron sobre la mesa como parte de la negociación para desbloquear la última huelga de estos profesionales, que durante dos meses en 2023 mantuvieron su negativa al plan que planteaba el Gobierno regional para el servicio sanitario.

populares Francisco Cabrillo, Graciela Soledad García.

El siguiente paso al que se enfrentan los siete designados es la jura del cargo que se produciría en unas semanas en la Asamblea de Madrid. Una vez se haya producido, los consejeros serán los encargados de designar al presidente de la Cámara de Cuentas, cargo que venían ostentando Carlos Salgado, con una experiencia en el ente fiscalizador de 23 años. Fuentes cercanas al órgano no descartan que ese relevo lo pueda tomar incluso Leguina por designio del PP. Desde las filas populares no confirman que esta vaya a ser la propuesta final y aseguran que «esa decisión está en manos de los consejeros». Aunque cabe recordar que cinco de ellos han sido nombrados por este grupo político que promovió el cambio de legislación y el nuevo sistema aplicado en la Cámara.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, aseguró que «la única opción» que se manejaba en su partido era la de votar por su candidata, Otilia Armiñana. «Si hubiéramos presentado a otra persona distinta, pondríamos otro. Eso no es que nos genere frustración, lo hacemos muy orgullosos del trabajo que va a realizar. Que cada cual presente a quien considere y que quien quiera ser recordado en una etapa política nueva, pues que la abra», remarcó el secretario general de los socialistas madrileños, que ahondó en que su grupo intentará realizar «la máxima fiscalización» al Gobierno regional y a Isabel Díaz Ayuso.

«Lo hemos visto en la sesión de control que tenemos una presidenta que se sale del tiesto todos los días y que necesita ser fiscalizada. La sensación que tenía cuando escuchaba a Ayuso, de verdad, es que esa falta de respeto con las víctimas de los familiares de Cuelgamuros y con las víctimas en Gaza y Palestina es la misma falta de respeto con los familiares de las víctimas de las residencias», incidió el portavoz socialista.

Desde el PP, por su parte, se acusaba al PSOE de dejar «abandonado» a quien fuera presidente de la Comunidad de Madrid bajo sus siglas. «Con la magnífica pensión que cobra no creo que esté muy abandonado», replicaba Lobato, que apostaba por situar en la Cámara de Cuentas a gente con «más nivel» y «que de verdad quiera poner interés en esa labor de fiscalización» en lugar de perfiles como el de Joaquín Leguina que propuso el PP.

# **GRAN MADRID**



Un ciudadano cruza una de las calles del barrio de Salamanca. JAVIER BARBANCHO

# **AYUNTAMIENTO**ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA

# Una vida de 7,8 con el suspenso de la vivienda

La facilidad para encontrar piso es el aspecto peor valorado, con un 3,5, mientras que la cultura, el ocio y la diversión alcanzan el 8

# C. GUISASOLA MADRID

En la vida todo es susceptible de ser calificado con una nota. Ocurre en el colegio y sucede en el día a día. Si en las aulas son los maestros o profesores los encargados, para la rutina cotidiana en las calles de Madrid son los propios madrileños. A veces con sus satisfacciones y sus descontentos. Y en otras, como es este caso, a través de la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos que ayer publicó el Ayuntamiento de la capital. Un cuestionario con muchas aristas, cuyo eje principal es la puntuación a cómo se vive aquí. Y en ese aspecto, la calificación alcanza un notable consistente: 7,8. Igual que pasó en la anterior encuesta.

«Estos datos nos ayudan a mejorar y nos hacen ver aquellas cuestiones con las que los vecinos están más o menos satisfechos. Pero, en general, la valoración que hacen de la gestión del Gobierno es muy positiva», argumentaba ayer Inma Sanz, alcaldesa en funciones, tras la Junta de Gobierno que ella misma presidió, mientras Almeida completa su luna de miel. Se trata de una muestra de 8.509 personas de todas las edades

(desde los 16 años), con cerca de 400 por distrito y un 54% de mujeres.

De ella brotan varias revelaciones. Una es que hay varios distritos donde ha crecido tres décimas la satisfacción en sus barrios respecto a 2022: Villaverde (del 7,5 al 7,8), Moratalaz (del 7,7 al 8) y Vicálvaro (del 7,3 al 7,6). También lo hace en Hortaleza y Retiro (del 7,7 al 7,9). La nota más alta se la lleva el barrio de Salamanca (8,1) y la más baja, Villa de Vallecas

# En Villaverde crece la nota hasta el 7,8 y Salamanca tiene la más alta: 8,1

Tráfico y limpieza, los principales problemas para los encuestados (7,4). Una radiografía de satisfacción geográfica en la capital.

Pero la ciudad tiene sus virtudes y sus problemas. Por ejemplo, el coste de la vida o la facilidad para encontrar vivienda (3,5), dos de las cuestiones a las que los madrileños les niegan el aprobado. Sí lo hacen al transporte público y movilidad o a la oferta cultural, de ocio y diversión (8). Siguen estando entre las preocupaciones, igual que en los últimos años, el tráfico y la limpieza, pese a que mejoran en porcentaje respecto a 2022. «Este tiene que ser el mandato de la vivienda, con medidas para aumentar la oferta y bajar precios», señalaba ayer la alcaldesa en funciones.

Son los Bomberos y el Samur-Protección Civil los servicios municipales mejor valorados, con una calificación de 8,3 y 8, respectivamente. También destacan el Samur Social (7,6) o los autobuses de la EMT y los teatros (7,4). Y por abajo, la promoción pública de vivienda y actuación frente a ocupación ilegal (3,7) y el control del ruido (4,9).

Madrid, a ojos del madrileño, a ojos de los 8.509 consultados, es una ciudad segura, de ahí el 7,1 de puntuación. Eso sí, como en todos los lugares, la noche (6,1) incrementa el desequilibrio respecto a las horas de luz (7,8) en cuestiones de seguridad. También consideran la ciudad como amigable con las personas LGTB (7,1), los inmigrantes (6,5) o las personas con discapacidad (6,4). En cuanto a la movilidad, el Metro vuelve a llevarse la palma, con un 66,4% de usuarios, seguido del autobús urbano (62,9%) y el coche particular (49,2%). El Cercanías se queda en un 21,1%, según la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción madrileña.

Según este mismo sondeo se mantendría en la línea del cinco, del aprobado, el Gobierno municipal, pese a bajar alguna décima respecto al año anterior. Estas son las percepciones del estudio, otra cosa, claro, es que usted esté o no de acuerdo.

**SUCESOS** DENUNCIA

# La ex cantante Hanna causa más incidentes en Coslada

# LUIS F. DURÁN MADRID

La ex cantante Hanna, de 39 años, sigue provocando incidentes en locales de Coslada. Este pasado miércoles a las 19.30 horas volvió a tener un altercado con clientes y camareros de un bar de la avenida de Vicálvaro. Entró muy ebria en el local y los empleados se negaron a servirle alcohol, lo que la llevó a enfrentarse a trabajadores y clientes y a romper algún vaso. Fue necesaria la presencia de cuatro patrullas de Policía Nacional.

Debido a que nadie quiso interponer una denuncia contra la mujer, solo fue identificada por los agentes.

Ana Isabel Iglesias, Hanna, se dio a conocer cuando una de sus canciones llamada *Como la vida*, de su álbum *Pura Hanna*, se convirtió en sintonía oficial de la Vuelta Ciclista a España 2007.

Los hosteleros de los bares de Coslada denuncian que llevan cuatro años aguantando peleas y alteraciones del orden y piden que alguien tome cartas en el asunto. En varias ocasiones, este periódico ha publicado otros incidentes, agresiones y denuncias contra la ex cantante por su comportamiento agresivo. Algunos de estos casos han sido grabados por clientes y por los propios establecimientos hostele-

ros. Sin embargo, la ex cantante ni pone remedio ni escarmienta pese a las actuaciones policiales, juicios y condenas que le han impuesto.

También hace poco menos de un mes causó más disturbios en varios bares de copas y discotecas del barrio de Valleaguado, encontrándose como siempre en evidente estado de embriaguez. Acabaron interviniendo varias patrullas de Policía Nacional y Policía Local.

Uno de los dueños de estos locales asegura que están cansados de su conducta violenta. «Estamos muy hartos. Todos la conocemos. Cualquier día puede haber una trifulca mayor por su culpa».

De las actuaciones policiales y de las declaraciones los testigos presenciales, se sabe que su comportamiento es siempre violento, agrede inesperadamente a los propietarios, camareros y clientes de los bares, golpea los taburetes y rompe otros objetos de dichos es-

tablecimientos, tira los vasos contra la pared, les quita las copas y consumiciones a los clientes y se las bebe. Por ello, en la mayoría de los bares que ya la conocen le prohiben le entrada y se niegan a servirle nada.

En marzo delaño pasado también tuvo varias peloteras en al menos seis ba-





Fotografía de Hanna. E. M.

# **TRÁFICO** G. CIVIL

# Tres detenidos por carreras a 300 km/h en la M-45 y la M-50

# L. F. DURÁN MADRID

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil detuvieron el pasado martes a tres personas por participar y grabar carreras ilegales en la M-45 y la M-50, alcanzado hasta los 300 kilómetros por hora. La difusión de varios de los vídeos de los ahora apresados se hizo viral en redes sociales.

Uno de los vídeos se filmó el pasado 21 de enero de madrugada, sobre las 01.45 horas, entre los kilómetros 17 a 11 de la carretera M-45, dentro del término municipal de Madrid. En las imágenes se ob-

serva a dos vehículos que circulan en paralelo, a gran velocidad, en lo que supuestamente es una carrera. Mientras, una tercera persona conduce otro turismo en paralelo a ellos, bloquea la vía y graba el vídeo.

Según la Guardia Civil, estas carreras ilegales tienen como finalidad la participación en apuestas ilegales entre los participantes y el reto de intentar llegar a la máxima velocidad posible. Esta conducción temeraria ha supuesto un grave peligro para la vida de estas personas y de los demás usuarios de la vía; por ello, los guardias civiles del Sector de Tráfico de Madrid han imputado un delito de conducción temeraria a estas tres personas.

Los tres detenidos son hombres con edades comprendidas entre los 24 y 26 años de edad, residentes en las provincias de Toledo y Madrid, y todos cuentan con antecedentes policiales por diversos hechos.

# **GRAN MADRID**

granmadrid@elmundo.es

ENTRE GATAS Y GATOS

Jueves. Cinco de la tarde. Eso sólo puede significar una cosa para Rosa Marta González Álvarez, más conocida como Mayte. Toca entrenamiento. Puntual, saca sus bolas personalizadas, sus zapatos y el resto de equipamiento para jugar a los bolos. Concentrada en la pista, lanza la bola y... ¡pleno! Mayte, sin embargo, se muestra contrariada. Habla con Mónica, compañera de equipo. Solo en ese momento puedes darte cuenta de lo único que les diferencia del resto de jugadores que entrenan: los siete integrantes de Madrid Deaf Bowling Club (MDBC) son sordos.

Fundado en 2015, este club de bolos, con especialidad en bowling, es el «arma» con la que Mayte y el resto de fundadores, entre ellos su marido Lucio, quieren favorecer la inclusión de las personas sordas en la sociedad a través del deporte. Y lo han conseguido. Tanto, que Lucio, Julián, otro compañero, y Mayte han sido seleccionados en varias ocasiones para representar a España en competi-

ciones internacionales de bowling para sordos. Además, la propia Mayte se ha convertido en la primera mujer sorda en dar el salto de la Selección Española de Bowling para Sordos al combinado nacional para personas oyentes.

Su afición nació cuando iba con Lucio, su actual marido, a jugar a los bolos. Ambos se conocieron en la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid (FeSorCam), donde Mayte trabaja actualmente. Tras varios años como ocio, en 2014 se plantea dedicarse de la manera más profesional posible a los bolos, logrando ser amateur de este deporte. En España es imposible ganarse la vida con ello, algo accesible en otros países. No es hasta 2015 cuando decide que las personas sordas pueden usar este deporte como un modo más de incluirse en la sociedad. Junto a Lucio, Julián y Kam funda Madrid Deaf Bowling Club. Su objetivo, además de la inclusión, es «tecnificar los bolos para las personas sordas»

Su discapacidad auditiva no supone un hándicap para Mayte y sus compañeros. Juegan



**ROSA MARTA GONZÁLEZ** Junto a tres compañeros en 2015 fundó MDBC, un club para personas sordas con dos objetivos: integración y tecnificación

# La batalla de Mayte por la inclusión gracias a los bolos

**LUIS BLASCO ALIS** MADRID

igual que los oyentes. El mayor obstáculo es la comunicación, «pero con el tiempo hemos mejorado». Los inicios no fueron fáciles. «Costaba encontrar entrenadores sordos o que hablen lengua de signos», explica. Con los años, encontraron estabilidad, primero en Paco (de 2017 a 2022), y después en William, técnico desde 2023. Aunque no son sordos ni hablan len-

gua de signos, se comunican de la mejor manera posible. Con el club en marcha, llegaron los viajes, entrenos y torneos. Había que compaginar familia y trabajo con el deporte.

«Lo más duro es la distancia», cuenta Mayte, que en 2012 tuvo a su hijo Unai. Las horas invertidas se vieron recompensadas cuando en 2023 se incorporó a la Selección Española Se-

nior de Bowling: era la primer mujer sorda que participaba en el combinado nacional de oyentes. «Fue un shock», cuenta. A pesar de haber participado en competiciones nacionales e internacionales en bowling para personas sordas no esperaba llegar al alto rendimiento con el equipo nacional de oyentes. Su temor de participar con oyentes se disipó rápido: «No tuve ningún tipo de problema». Lo que más recuerda de la primera concentración fueron «los nervios». Estar en un equipo con todos los integrantes oyentes fue «difícil», pero entre todos consiguieron hacerlo fácil. Para Mayte, llegar a la selección de oyentes fue un

«La sociedad piensa que por ser sorda era imposible, pero puedo llegar, aquí estoy», cuenta. «Cualquier persona sorda puede estar aquí, esto es un éxito y un orgullo para todos», resume. Mayte, sin embargo, cree que tiene margen de mejora. «Estoy en la mitad de la pirámide de mi evolución como jugadora»,

explica. Su promedio en 2024 es de 163 bolos; su aspiración, llegar a 180 bolos. En el ranking senior femenino de personas oyentes ocupa el séptimo puesto de 16 mujeres.

El club MDBC lo forman cinco hombres y dos mujeres. Han conseguido que la Federación Española de Bolos, y también la madrileña, se fijen en el colectivo de personas sordas y en cómo fomentar su inclusión a través de este deporte. Otra de sus metas es que la administración invierta más. Actualmente, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid ayudan al club, pero la inversión es escasa. «En otros países se invierte mucho más», explica.

Con el apoyo de las instituciones, la bolera Bowling Chamartín, las federaciones autonómicas y españolas (de sordos y oyentes), y con mucho trabajo, quieren conseguir otro de los objetivos por los que Mayte y sus compañeros derriban bolos uno detrás de otro: «Que los niños sordos se apunten para asegurar el futuro de la Selección y sea una competición inclusiva mediante de la lengua de signos».

ADN. NACIÓ EN LANZAROTE, PERO SE TRASLADÓ A MADRID CON TAN SOLO DOS AÑOS ● COMPAGINA SU PASIÓN POR LOS BOLOS CON SU TRABAJO EN LA FESORCAM



# Broncano y la extinción del kiosco de prensa

«El mundo se divide en dos categorías: los hombres que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas». Quería escribir de **Broncano** y sus 28 millones de euros. Pero recordando a **Clint Eastwood** tomo conciencia de que yo cavo. Y pago. Y sufrago esta broma macabra de Broncano. Prefería que mis impuestos fueran, de verdad, para Sanidad, Educación o el AVE a Extremadura. No para este humor imbécil que carga el revolver de la ideología. Tan obscena millonada de dinero público para derrocar a **Pablo Motos**, que tanto escuece en una televisión privada, define a un Gobierno. No me hace gracia Motos, pero infinitamente menos Broncano. Y nada con mi parné.

La gente no lee y esto pasa. Y si uno observa la velocidad extinción de los kioskos de prensa en Madrid rápidamente sospecha que todo irá a peor. Sustituimos a los referentes insustituibles del periodismo de los que ahora dará cuenta **Lara Siscar** en una serie, precisamente de TVE, por Motos y Broncanos. *En primicia*—así se llama el

programa— debutó anoche con el maestro de maestros igual que San Isidro arranca con **Morante: Raúl del Pozo**.

De los kioscos de prensa cuelgan letreros como esquelas. En grandes letras anuncian su defunción: «Se traspasa». Es el kiosco el lince en vías de extinción, una especie desgraciadamente no protegida, una reliquia de las viejas costumbres, de los tiempos en que leíamos periódicos en papel. Moribundean tres muy significativos situados en enclaves estratégicos del foro, tan bien colocados que su desaparición parecía imposible: el de Joaquín Costa, 28, a porta gayola del hospital San Francisco de Asís; otro en la calle Génova antes de Colón y después de la sede del PP; y uno más en la calle Princesa, frente a la mítica tienda deportiva del número 72.

El kiosco era una de las dos paradas de las escapadas matinales de los domingos que empezaban por la letra pé, pé de pan y periódico. Esa frase que acompañaba a los buenos días dominicales, «voy a por el pan y el periódico», se ha quedado coja. De los que quedan en pie, algunos han iniciado una transformación por la supervivencia, incorporándose a la red de recogida de paquetes de Amazon, instalando armarios unos y otros, también, cajeros automáticos. Los vendedores de prensa son hoy zahoríes de pequeños márgenes de beneficios. Venden de todo, refrescos, juguetes, cromos, chuches o bolsos, y uno espera con una esperanza resquebrajada volver a decir un domingo cualquiera: «Voy a por el pan y el periódico». Ellos, como yo, también cavan; Broncano lleva el revólver cargado.



# LA POSADA

**DONDE NACE EL PICOTEO.** Rentabilizar la patata. Con esa idea nació Aperitivos de Añavieja en un momento bajo. Tiempos ya olvidados, no en vano en el día de hoy esta empresa familiar

nacida de la agricultura para transformar sus productos en fritos de calidad, suma premios llega a 17 países de 5 continentes y transforma dos millones de kilos y doblará su capacidad.

# EL CORREO DE BURGOS

**EL**MUNDO

Viernes 12 de Abril de 2024. Número: 8.860. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# Burgos suma 10 nuevos lectores del bonobús tras el hackeo, del que se responsabiliza a la empresa

• El Ayuntamiento penalizará a la empresa porque «se ha vulnerado la Ley de Protección de datos» y porque «no ha cumplido con el contrato» • Ciudades como Córdoba o Mallorca, también hackeadas se han visto «menos resentidas» porque «tenían más lectores» Pág. 2

# CHRISTIAN SASA Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN UN MURAL EN EL DÍA DEL PARKINSON

Cuando llegaron a la calle Nuño Rasura, sabían que había una sorpresa. Cuando se acercaron al mural que aún estaba pintando Christian Sasa comprendieron a qué se debía tanto suspense. Marta cuidadora del Centro de Día de Parkinson en las instalaciones del Hospital Militar, y Julio, usuario desde hace otros tantos años, se vieron plasmados claramente en el dibujo que remataba el muralista burgalés, situado en el top internacional en este tipo de intervenciones. «La verdad que sientes mucha emoción, porque te ves reflejado y es muy bonito que el cuidado del día a día, las actividades que hacemos queden así plasmados en una imagen tan bonita», explicaba la terapeuta. Ella portaba la silla de Julio, cuyo brillo en los ojos mostraba la emoción del momento.



ÓSCAR CORCUERA

# Mañueco y Ribera coinciden en que la producción de energía eléctrica «beneficie al territorio que la genera»

El presidente de la Junta propone a la ministra y vicepresidenta del Gobierno que Zamora y «otras zonas afectadas por la despoblación» se beneficien de la fiscalidad diferenciada. Pide para Soria que se eleven al tope permitido por la UE las ayudas a empresas



BODEGA DEL ABAD

www.bodegadelabad.com

# Una investigadora de la UBU logra una beca europea de 2,5 M€ para estudiar el mestizaje hispano

BURGOS

Burgos alcanza la élite de la investigación y figura desde ayer entre las ciudades que acogen un proyecto merecedor de las prestigiosas becas europeas Advanced Grant. Se trata del impulsado por la bióloga experta en arqueogenómica Cristina Valdiosera, del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos, que ha logradouna subvención de 2,5M€. Pág. 6

El PSOE teme que el traslado del Mercado Norte se retrase a septiembre

- -- -

# **EDUCACIÓN**



La FP de Aranda centra el futuro en Sanidad, Comercio y Hostelería

# Burgos sumará 10 nuevos lectores de tarjetas tras el 'hackeo' del bonobús

• La idea, en principio, es instalarlos en los centros cívicos • El Ayuntamiento penalizará a la empresa porque «se ha vulnerado la Ley de Protección de datos» y porque «no ha cumplido con el contrato»

Todo ha vuelto a la normalidad. Se acabó la gratuidad de los autobuses urbanos tras el ciberataque sufrido por la empresa adjudicataria del servicio a su sistema de recargas la semana pasada. Sin embargo, el Ayuntamiento de Burgos ya está valorando «nuevas y buenas prácticas» para evitar que la situación se repita. Asimismo, se ha solicitado a Prepay Technologies diez nuevos lectores de tarjetas que se sumarían a los tres

**DIEGO SANTAMARÍA BURGOS** 

disponibles en la actualidad -dos en Virgen del Manzano y otro en la Oficina de Atención al Contribuyente (BAC) de Capiscol, instalado el miércoles y pendiente de entrar en funcionamiento-.

Según explicó ayer la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, los nuevos lectores se ubicarán en edificios municipales. En principio, se baraja la opción de repartirlos por los centros cívicos debido a su amplitud horaria y también en base a su dispersión geográfica. Asimismo, el Ayuntamiento también ha solicitado a la empresa otra máquina de recarga, tal y como establece el contrato, con el fin de «prestar un mejor servicio a la ciudadanía» en la BAC de Capiscol.

A raíz del *hackeo*, que no solo afectó a Burgos, la Corporación municipal ha estado en contacto con ayuntamientos perjudicados como los de Mallorca y Córdoba. Ballesteros aseguró que se ha actuado «rápida y eficazmente» para solventar la incidencia, pero también es consciente de que otras ciudades se han visto «menos resentidas» porque «tenían más lectores».

Al margen de la que adjudicataria denunciase el ciberataque ante la Policía Nacional, el Ayuntamiento ha abierto un expediente de penalidades. No solo porque «se ha vulnerado la protección de datos» de los usuarios que utilizan el bonobús, sino también porque se considera que la empresa «no ha cumplido con el contrato».

En cuanto a los usuarios que abonaron el importe de cada viaje en metálico, la única solución que aporta el equipo de Gobierno es «presentar una reclamación». Como cual-



Viajar en autobús urbano ha sido gratis durante varios días debido a un ciberataque al servicio de recarga de los bonobuses. SANTI OTERO

quier otra, se estudiará. Otra cosa es que se resuelva de manera satisfactoria para los demandantes.

# CARPETAZO AL S-9

La historia viene de lejos, desde los tiempos de Ángel Olivares al frente del Ayuntamiento de Burgos. Fue en 2003 cuando el sector S-9, que conecta el barrio de Capiscol con La Ventilla, parecía propicio como tantos otros para que la ciudad se expandiese urbanísticamente. Pero no fue así. El proyecto quedó en barbecho y ahora, dos décadas después, el actual equipo de Gobierno ha decidido dar carpetazo al aprobar la rescisión del contrato suscrito en su día con la Unión Temporal de Empresas (UTE) S-9 La Ventilla-Oeste,

integrada por Hormigones Sierra, Construcciones Lázaro y la Cooperativa Luis Labín, que se haría cargo de esta actuación.

«No se iniciaron las acciones para urbanizar», recordó Ballesteros, una vez aprobada la resolución del contrato en Junta de Gobierno. Era «la más sensato», según esgrimió, tras recordar que la rescisión de la adjudicación arrancó en 2004 y «se dilataron todos los procedimientos». Por otro lado, no se descarta hacer lo propio en otros sectores de la ciudad en los que tampoco se llegó a urbanizar.

¿Y ahora, qué? De entrada, se ha retenido cautelarmente el aval depositado en su momento por la UTE. Ahora, el área de Urbanismo deberá determinar los pasos a seguir. Se trata de un «proceso administrativo largo», advirtió Ballesteros a sabiendas de que no queda más remedio que «estudiar si se volverá a urbanizar».

# LICENCIAS PARA EL PARRAL

Otro asunto fuera del orden del día de la Junta de Gobierno sobre el que Ballesteros informó guarda relación con la remodelación del parque de El Parral a cargo de Patrimonio Nacional. A este respecto, la edil 'popular' remarcó que el pasado 31 de enero se solicitó la licencia municipal para iniciar la actuación cuanto antes. Se necesitaban dos permisos. Uno de ellos, para la instalación de las puertas con las que se impedirá el acceso al recinto en horario noc-

turno, fue concedido el miércoles. El segundo, relativo a la rehabilitación paisajística del entorno, se firmó definitivamente ayer. Así pues, el Ayuntamiento trasladará inmediatamente la documentación para que las obras puedan arrancar.

# PENALIDADES A SCOOBY

También dio cuenta Ballesteros de la intención del Ejecutivo municipal de imponer penalidades a la protectora de animales Scooby porque «no se ha gestionado bien el contrato». Además, precisó que Medio Ambiente ha solicitado un informe al Consejo Consultivo para rescindir el contrato. A continuación, «se barajarán distintas opciones hasta que exista la perrera municipal».



# Sunrise, la nueva dimensión de integración en cockpits de vehículos de Antolin

El prototipo de cockpit está diseñado junto a VIA optronics para una transición perfecta entre la conducción manual y autónoma

BURGO

Antolin ha presentado su nuevo prototipo de cockpit de vehículo Sunrise creado en colaboración con VIA optronics AG en un evento en Nuremberg en el marco de la feria europea Embedded World

Las compañías están aprovechando la combinación de su experiencia y capacidades para diseñar, desarrollar y producir innovadores sistemas de displays integrados en componentes como cockpits, consolas de suelo, puertas, sistemas de techos y reposacabezas de los asientos.

Antolin y VIA, proveedor líder de sistemas y soluciones de displays interactivos, muestran los resultados iniciales de su colaboración estratégica con una presentación conjunta de su nuevo prototipo de cockpit Sunrise. El prototipo se volverá a exhibir en público en el próximo Display Week, en San José, California, del 14 al 17 de mayo de 2024.

Sunrise, según explican ambas compañías en un comunicado, marca un hito en el mercado en la experiencia del usuario y la perfecta integración de displays ofreciendo muchas ventajas; entre ellas: un diseño elegante y minimalista; pantallas integradas y superficies inteligentes; tecnologías bajo demanda para mejorar la experiencia del usuario y la versatilidad; iluminación ambiente inmersiva; y avances en la seguridad para evitar distracciones al conductor.

Sunrise también incorpora materiales innovadores y respetuosos con el medio ambiente, alineados con el compromiso de ambas empresas con las prácticas sostenibles y la fabricación responsable.

Jorge Juárez, Group EVP Technology Solutions de Antolin, expresó



El prototipo de cockpit de vehículo Sunrise se presentó en Nuremberg. ECB

el entusiasmo «con el lanzamiento del prototipo Sunrise en alianza con VIA. Creemos que el resultado de esta colaboración refleja claramente el futuro de ambas compañías. La experiencia del usuario es protagonista en el diseño de los nuevos interiores de vehículos, y Antolin está preparado para ofrecer la excelencia en este campo. Con nuestro amplio portfolio de soluciones integradas, estamos preparados para satisfacer las nuevas demandas de los fabricantes de vehículos de todo el mundo»

Por su parte, el consejero delegado de VIA, Roland Chochoiek, se declaró muy orgulloso «de los excelentes resultados de nuestra colaboración con Antolin. Ha sido gratificante presenciar la evolución del prototipo, desde su concepción hasta la materialización del concepto. Nos complace ahora presentar un nuevo sistema que exhibe una tecnología integrada muy avanzada. Sunrise sigue demostrando que seguimos a la vanguardia de la innovación en displays y tecnología de automoción. Como pioneros en este campo, apostamos por futuras colaboraciones destinadas a ofrecer avances tecnológicos aún más impactantes en el mercado»

# Los sindicatos cargan contra la «falta de voluntad» en sacar las plazas de policía local

Argumentan que el tiempo era suficiente para llevar a cabo el proceso y critican que afectará a la calidad del

BURGO

La decisión del equipo de gobierno municipal de cancelar la convocatoria de plazas de agente de Policía Local ha despertado las críticas de los sindicatos en el cuerpo policial que critican la falta de diligencia en sacar adelante el trámite y acusan al bipartito de falta de voluntad política.

El sindicato mayoritario en la Policía Local de Burgos, SPPMCYL, argumenta que el tiempo era suficiente para llevar a cabo el proce-

so para la convocatoria de plazas y critica la falta de voluntad política. Además, advierte que esta medida afectará negativamente a la calidad del servicio y la conciliación laboral de los agentes. El sindicato pone el foco en el hecho de que Burgos se



Por otra parte, SPPMCYL denuncia que se están denegando vacaciones solicitardas por agentes durante las fiestas de San Pedro y que se ha establecido un aumento unilateral de los servicios mínimos en verano, lo que, en según interpretan en un comunicado, está generando tensiones en la plantilla y dificultades en la vida familiar. El sindicato cuestiona la legalidad de estas acciones a la vez que confía en que se revierta la situación pronto para garantizar un servicio eficiente y unas condiciones laborales adecuadas para los agentes.

Adicionalmente el sindicato UGT también ha salido al paso de la decisión municipal y critica la falta de eficiencia del bipartito que ha conllevado la cancelación de la convocatoria de 10 plazas de agente de Policía Local.

Señalan que el equipo de gobier-

no que componen
PP y Vox tuvo
tiempo era suficiente para llevar
a cabo el proceso
selectivo, ya que
la formación en la
Academia Regional de Policía comienza en febrero y la convocatoria se aprobó el 6
de junio y se publicó en el BOP el
7 de agosto.

UGT compara



El edil de Policía, Ignacio Peña.

esta situación con convocatorias anteriores, como la del 2020 durante la pandemia, que se llevó a cabo de manera más ágil. Esta inoperancia afecta a la plantilla municipal y al servicio al ciudadano, a juicio de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Burgos, con un déficit de más de 40 vacantes para cumplir con la legislación vigente. Además, denuncian la falta de impulso en los procesos de acceso al empleo público en el Ayuntamiento, con ofertas de empleo sin ejecutar desde 2021 y plazas convocadas que se eliminan, perjudicando tanto a los opositores como a la ciudad



# Burgos se postula como «capital de la robótica» y foco de atracción del talento juvenil

El Ayuntamiento y la Fundación ASTI se alían para organizar tres eventos este año

### D. SANTAMARÍA BURGOS

La sociedad municipal ProBurgos percibe unas «posibilidades de crecimiento magníficas» para la ciudad a través de las nuevas tecnologías. Desde ese planteamiento, despertar la vocación juvenil para captar y atraer talento se considera un objetivo estratégico. Y es ahí donde entra en juego la Fundación ASTI, que ayer firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, por valor de 60.000 euros, que servirá para financiar tres iniciativas a lo largo de este año.

El evento más destacado es AS-TIRobotics Challenge. La octava edición de este torneo, el más importante a nivel nacional, se celebrará mañana en el Fórum Evolución. Desde el pasado mes de septiembre, 71 equipos de 15 provincias han construido sus robots con el objetivo de llegar a la gran final. Tan solo 36, que aglutinan a más de un centenar de alumnos, han logrado hacerse un hueco.

El director ejecutivo de la Fundación ASTI, Rubén Martínez, se enorgullece de que más de 1.500 estudiantes hayan puesto a prueba sus habilidades desde la primera edición. Según explicó, su objetivo no se limita a demostrar sus conocimientos de robótica. También deben detallar otra serie de aspectos fundamentales como la toma de decisiones a la hora de encarar el proyecto, el trabajo en equi-

po, la comunicación, el *marketing* o el presupuesto con el que han contado a lo largo del proceso.

De lo que se trata, básicamente, es de ir «inculcando esta vocación a modo de juego». Y también de fomentar las disciplinas STEM (Matemáticas, Ciencia, Tecnología e Ingeniería). Gracias a este torneo, Martínez considera que Burgos se ha convertido, por méritos propios, en la «capital de la robótica».

Para el presidente de ProBurgos, César Barriada, el «compromiso total y absoluto» del Ayuntamiento con ASTI a través de este convenio permitirá «trabajar el talento científico y tecnológico de los jóvenes ante realidades que se hacen cada vez más evidentes, como el problema de las empresas para incorporar perfiles de alta capacitación». Del mismo modo, se pretende garantizar la «modernización industria burgalesa» y establecer un foco de «atracción de inversión».

Para seguir haciendo «marca de ciudad» por esta vía, el convenio también financiará el desarrollo de otras dos actividades, ambas entre septiembre y octubre. La primera, bajo el título *Tecnología, Talento y Futuro*; se dirige a la industria burgalesa para «entender la robótica como parte clave de la competitividad». La segunda, *Tecnoburgos for Kids*, servirá para enseñar nociones básicas de robótica a 200 niños y niñas en compañía de sus familias.



La delegación burgalesa posa con varias botellas de vino en el recinto ferial en Japón. ECB

# Las bodegas de Ribera se abren mercado en Japón de la mano de Burgos Alimenta

Participan en la feria ProWine Tokio siete bodegas que representan a la Denominación de Origen Ribera del Duero en el mercado asiático

# BURGOS

En su apuesta por la internacionalización de los productos de nuestra despensa, la Diputación provincial, a través de Burgos Alimenta, participa con siete bodegas en ProWine Tokio. Se trata de la primera edición de esta feria, que forma parte de la 'familia' ProWein, y que aspira a convertirse en un evento de referencia para el sector en el mercado nipón.

Coincidiendo con el 30 aniversario de ProWein Düsseldorf, la feria de vinos y bebidas espirituosas más importante del mundo, la capital japonesa se ha convertido en el epicentro del sector con la primera edición de ProWine Tokio, que se celebra entre el 10 y el 12 de abril. A la cita han acudido siete bodegas que representan a la Denominación de Origen Ribera del Duero, arropadas por Burgos Alimenta: bodegas Nabal (Gumiel de Izán), Tierra Aranda (Aranda de Duero), bodegas Pascual (Fuentelcésped), bodegas y viñedos del Linaje Garsea (Castrillo de la Vega), bodegas Viyuela (Boada de Roa), Milénico (San Martín de Rubiales) y Dominio de Basconcillos (Gumiel de Izán).

La marca de promoción agroalimentaria de la Diputación de Burgos estuvo presente el pasado mes de marzo en ProWein Düsseldorf, y ha decidido reforzar su presencia internacional en el mercado asiático, dando a conocer las virtudes de los caldos burgaleses y favoreciendo el encuentro de las empresas de la provincia con importadores, distribuidores y proveedores.

Según los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino, el pasado año, Japón superó a China en la importación de vino español por lo que esta cita representa una interesante oportunidad comercial para las bodegas de la provincia. ProWine Tokio pretende ser no sólo una plataforma de negocio, sino también un escenario que reúna a los profesionales del sector para analizar las tendencias y retos que afronta la industria mundial del vino. A esta feria han acudido expositores de 22 países, entre los que destacan la presencia de España, Francia, Alemania y Portugal.

# **EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U.**

INFORMACIÓN PÚBLICA, POR INICIATIVA PRIVADA, RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL EN SUELO RÚSTICO Y LICENCIA URBANÍSTICA PARA EL PARQUE EÓLICO "ISAR-YUDEGO" DE 85,50 MW, E INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS ASOCIADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE IGLESIAS, PROVINCIA DE BURGOS.

La compañía mercantil EDP RENOVABLES, S.L.U. promueve el parque eólico «Isar-Yudego» de 85,5 MW, la subestación eléctrica «Isar-Yudego 30/132 kW., la linea a 132 kV. sE Isar-Yudego apoyo 24 de la linea 132 kV. SE Valdemoro-SE La Torca» y la linea 132 kV. SE Valdemoro-SE La Torca» y la linea 132 kV. SE Valdemoro-SE La Torca» para la evacuación de energía eléctrica, enlos términos municipales de Sasamón, Isar, Iglesias, Homillos del Camino, Las Quintanillas, Pedrosa del Río Urbel, Tardajos, Rabé de las Calzadas, San Mamés de Burgos y Buniel, en la provincia de Burgos, Para lo cual tramita en el Ayvuntamiento de Iglesias (Burgos) el expediente de autorización de uso excepcional en suelo rústico y su correspondiente licencia urbanística, presentando ante ese Ayuntamiento la documentación necesaria conforme al artículo 307 del Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Las parcelas a las que se afecta en este término municipal son las siguientes:

| REFERENCIA CATASTRAL | POLÍGONO | PARCELA |  |
|----------------------|----------|---------|--|
| 09183A501000410000IM | 501      | 00041   |  |
| 09183A501000420000IO | 501      | 00042   |  |
| 09183A501090070000II | 501      | 09007   |  |
| 09183A501000400000IF | 501      | 00040   |  |
| 09183A501000390000IO | 501      | 00039   |  |
| 09183A501000360000IT | 501      | 00036   |  |
| 09183A501000330000IQ | 501      | 00033   |  |
| 09183A501090050000ID | 501      | 09005   |  |
| 09183A503001520000IF | 503      | 00152   |  |
| 09183A503058000000IP | 503      | 05800   |  |

Al amparo del artículo 143.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 433 del Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Dª Rocío Sicre del Rosal, actuando en nombre y representación de EDP Renovables España S.L.U. con CIF. N.º B-91115196, domiciliada en calle El Fresno 2, 33007, Oviedo, Asturias nublica el sivulente anuncio:

Asturias, publica el siguiente anuncio:
Habiendo transcurrido más de un mes desde la presentación en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Iglesias de la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para el parque eólico "ISAR-YUDEGO" de 85.50 MW, e instalaciones eléctricas asociadas promovido por EDP Renovables España, S.L.U. sin que se haya resuelto por dicho Consistorio abrir el plazo de información pública, se procede, de conformidad con lo establecido por el artículo 143 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, así como por los artículos 303 y 433 del Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, a efectuar el trámite de información pública por iniciativa privada por un período de veinte días a contar desde su publicación en el Boletin Oficial de Castilla y León y en el Correo de Burgos y en la web habilitada al efecto, de la solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rústico y licencia urbanistica citados. El plazo empezará a contarse a partir de la última publicación de las señaladas

última publicación de las señaladas

Durante dicho período podrán presentarse ante el Registro
General del Ayuntamiento de Iglesias (Burgos) en horario de
Iunes de 10:00 a 14:00 y a través de los medios establecidos en
el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de Administraciones Públicas,
las alegaciones que se consideren oportunas, siendo obligación
de dicho Ayuntamiento, conforme al artículo 432.7.º y 433 b)
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León disponer lo
necesario para ello.

Se podrá consultar el expediente en el Ayuntamiento de Iglesias (Calle Iglesias, Iglesias, 09227, Burgos) los lunes de 10:00 a 14:00 y en la siguiente página web: https://www.edpr.com/en/ edn//informacion-publica

> En Oviedo, a 4 de abril de 2024. Dº Rocío Sicre Rosal, Rte Persona física de EPD Renewables Furone, SI I

# Ante el juez por acabar con uno de los perros que les mataron dos ovejas

La Guardia Civil ha identificado e investigado a ADB (63) y JJDB (58) como presuntos autores de un delito de maltrato animal con el resultado de muerte de un perro después de que se produjera un ataque de varios canes sobre su rebaño de ovejas en el que resultaron muertas dos, otras cuatro heridas y desaparecieron otras cinco.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero durante el transcurso de una batida de caza mayor autorizada. Varios perros que integraban una de las rehalas participantes en la cacería, atacaron a un rebaño ovino. A consecuencia de las mordeduras, cuatro resultaron heridasaunque dos finalmente fallecierony otras cinco desaparecidas.

Los responsables de la explotación ganadera, que se encontraban en el paraje, salieron en defensa de las ovejas, repeliendo el ataque-presuntamente a bastonazos-y acabando con la vida de uno de los cánidos.

Su propietario recuperó el cuerpo y presentó un informe veterinario que avalaba la muerte del perro, que presentaba fractura de los huesos del cráneo, lesiones provocadas por algún objeto contundente.

El Seprona de la Comandancia de Burgos inició, en aquella fecha, una investigación para esclarecer los hechos; el resultado de las múltiples entrevistas mantenidas y la verificación de la toda la información recabada, que ha sido debidamente contrastada, ha permitido ahora la investigación de los ganaderos, como presuntos autores de un delito de maltrato animal con el resultado de muerte.

Han sido intervenidas dos varas de madera, tipo bastón, en posesión de los ganaderos, con las que presuntamente se golpearon al animal hasta su muerte.

# El grupo socialista teme que el traslado del Mercado Norte se retrase a septiembre

Denuncia que los concesionarios carecen de la información necesaria para que los puestos se muden al mercado provisional el 15 julio

### FUENCISLA CRIADO BURGOS

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Burgos teme que el mercado de abastos provisional, situado en la plaza de España, no pueda estar activo hasta el próximo otoño.

El concejal socialista Julián Vesga resaltó que, en contra de lo anunciado en la última comisión de Comercio, los 24 concesionarios no han recibido todavía la documentación necesaria para conocer cómo será el espacio de sus puestos en las nuevas instalaciones.

«El equipo de gobierno dice que son los comerciantes los que no están aportando los datos de sus necesidades. Pero al hablar con ellos, nos han confirmado que es el ayuntamiento el que no les ha hecho llegar las bases técnicas, un documento necesario, la guía para conocer qué necesitan y cómo quieren que sea su puesto. En teoría debería estar listo y en manos del ayuntamiento en un plazo de siete días. Pero los comerciantes no han recibido todavía las instrucciones. Por lo que no pueden hacer nada y se suman nuevos retrasos», explica Vesga.

El grupo socialista aporta otro dato que puede añadir nuevos retrasos. Y es que la mayoría de los 24 puestos que han mostrado su interés por ubicarse en el mercado provisional de la Plaza de España necesita una cámara frigorífica, una pieza que debe realizarse a medida y cuya fabricación puede llevar hasta su entrega dos meses.

«Si el comerciante no tiene las bases, no puede medir. Y si no puede medir no sabe que cámara encargar. Vamos sumando. Hemos hecho cálculos. Y si la fecha límite de apertura del espacio es el 15 de julio debería estar todo entregado la próxima semana, el 15 de abril. Si no es así, nos metemos en periodo estival y de nuevo el traslado se retrasará y hasta septiembre de este año el nuevo mercado provisional no abría sus puertas», concluye Vesga

Las obras se recepcionaron a principios del pasado mes de febrero. Son 24 los concesionarios del Mercado Norte que ocuparan las instalaciones del provisional. A ellos hay que añadir una cafetería y una floristería.

# **AEROPUERTO**

El concejal socialista se ha referido también a las declaraciones realizadas por la alcaldesa, Cristina Ayala durante el Congreso Somos Castilla y León organizado por EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN relacionadas con el aeropuerto de Burgos y Valladolid. «Creo que todos nos sorprendimos cuando el martes escuchamos a Ayala. Voy a

ser sincero, cuando lo vi pensé que era un meme». El grupo municipal socialista considera que es necesario defender todas las infraestructuras de la ciudad». Estamos de acuerdo en que es necesario potenciar la Escuela de Pilotos, pero sin olvidar que tenemos que luchar para que Burgos pueda estar conectado con el exterior a través de



Julián Vesga durante su intervención.

vuelos comerciales», añade Vesga.

### **PROBURGOS**

Por lo que respecta a Promueve y los expedientes sancionadores de

dos trabajadores, el documento emitido por el Secretario General a solicitud del PSOE, estima que no ve inconveniente en que el expediente de instrucción corra a cargo de una persona externa que no sea funcionario municipal. Vesga sostiene que han recibido «un escrito y no un informe oficial como solicitábamos. Por lo que nos genera dudas». El grupo considera que es necesario que se cumpla la Ley de Contratos para que se aclaren todas las incógnitas que rodean este asunto», concluye Vesga.

El pasado mes de marzo los socialistas ponían el acento sobre la la legalidad del segundo intento de materializar los dos despidos disciplinarios en Promueve, ahora ProBurgos. Un procedimiento iniciado tras truncarse la intención del director general de la sociedad municipal, Alejandro Sarmiento, de ejecutar esta medida de manera directa.

# CORRIENDO POR SULOS JUNEAU J

# **SANIDAD**

# EL CREER ACOGE DEL 12 A L14 DE ABRIL EL II ENCUENTRO DE JÓVENES DE LA ASOCIACIÓN DEBRA PIEL DE MARIPOSA

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER), del Imserso, acoge desde mañana, 12 de abril, hasta el próximo día 14 el II Encuentro de jóvenes de la Asociación DEBRA Piel de Mariposa, con el objetivo de proporcionar apoyo a las personas jóvenes con epidermólisis bullosa para mejorar su calidad de vida a través del diálogo y la participación colectiva.

De esta forma, este encuentro ofrece un "espacio común de convivencia" que permita conocer a otras personas en la misma situación e intercambiar experiencias. Además, facilita la oportunidad de aprender más sobre la enfermedad y favorecer el desarrollo de la propia autonomía.

La epidermólisis bullosa, también conocida como piel de mariposa, es una enfermedad rara que se caracteriza por una extrema fragilidad de la piel y las mucosas internas, tal y como explican desde el Creer en un comunicado. Su evolución es crónica y actualmente el único tratamiento que existe es el cuidado de la piel mediante las curas diarias. La enfermedad también afecta a otras partes del cuerpo menos visibles como las mucosas, tejidos que existen en los ojos, la boca, el tubo digestivo, etcétera. Las personas con piel de mariposa viven con dolor, no solo en la piel sino también en las partes internas de su cuerpo. Otras manifestaciones de la enfermedad incluyen: anemia, sindactilia (fusión de los dedos de manos y pies), disfagia (dificultad para tragar), desnutrición, estreñimiento, osteoporosis, distrofia muscular, cardiomiopatía, insuficiencia renal y cáncer entre otras. /ICAL



# Una investigadora de la UBU logra una beca europea de 2,5 millones

El proyecto de Cristina Valdiosera empleará técnicas de bioarqueología para estudiar el mestizaje en México / Formará un equipo multidisciplinar con cinco especialistas

# L. BRIONES BURGOS

Burgos alcanza la élite de la investigación. El nombre de la ciudad resuena desde ayer en el listado de ciudades que acogen un proyecto merecedor de las prestigiosas becas europeas Advanced Grant. Se trata del impulsado por la bióloga experta en arqueogenómica Cristina Valdiosera, del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos, que ha logrado una subvención dotada con 2,5 millones.

La importancia de tal hito se podía palpar en el ambiente de la rueda de prensa en la que el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, anunciaba este reconocimiento. Incluso la convocatoria enviada ayer apuntaba, sin dar pistas, a un anuncio de relevancia que se encargó de hacer el responsable de la institución académica, acompañado por la protagonista y el vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento, José Miguel García.

Apuntalaba el rector la dimensión de este logro con datos. Explicaba así que en esta edición el Consejo Europeo de Investigación ha seleccionado 255 trabajos de entre 1.829 solicitudes presentadas, «que han sido revisadas por prestigiosos expertos de renombre internacional -muchos de ellos, ganadores del premio Nobel-

que forman parte de los jurados de los comités de selección».

Del total, catorce investigadores están adscritos a cinco universidades y ocho centros de investigación de España. «Y solo cuatro son mujeres, una de ellas nuestra investigadora, nuestra prestigiosa investigadora, la doctora Cristina Valdiosera», subrayaba con emoción. Precisaba además Pérez Mateos que la Universidad de Burgos es la única de Castilla y León que cuenta con un galardonado en tan selecta lista. Las otras cuatro españolas son la

Pompeu Fabra y las de Barcelona, Málaga y Sevilla.

Valdiosera destinará los 2,5 millones de euros a lo largo de los próximos cinco años a estudiar cómo se ha producido el mestizaje entre México-su país natal- y España. Contará para ello con un equipo multidisciplinar de cinco personas, especialistas en biología computacional, arqueología, antropología, técnicos de laboratorio expertos en paleogenética y paleogenómica e historiadores.

Si bien la respuesta a la pregunta que lanza esta propuesta «parece fácil de responder», la confluencia de otros muchos indicadores al margen de los meramente biológicos otorgan una gran profundidad al objeto de estudio. Así, según la responsable del proyecto, «el mestizaje que compete a este proyecto es bastante más complejo de lo que hemos asumido durante los últimos 500 años, porque el cruce biológico entre México y España estuvo marcado por fuertes bases sociales y culturales por ambos lados». A juicio de Valdiosera, «el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma en Te-

El rector de la UBU junto con la investigadora galardonada con la beca Advanced Grant Cristina Valdiosera. SANTI OTERO

nochtitlán en 1519 fue el de dos culturas muy fuertes, muy bien establecidas, con una estructura política, social y militar muy bien organizada, y a esto habría que sumar la olvidada participación de una tercera cultura, la africana que venía asociada a las poblaciones europeas».

Desentrañar la evolución del proceso que comenzó entonces -y después se extendió al resto del conti-

# Solo 14 trabajos de España reciben reconocimiento en esta edición

# La propuesta servirá de «puente entre ciencias y humanidades»

nente americano- es el propósito de AdMEXture, proyecto con sede en la UBU que empleará técnicas avanzadas en el campo de la bioarqueología para examinar restos humanos «y obtener historias de la vida real de las personas involucradas en el proceso, proporcionando datos cruciales para los debates sociales en curso y contribuyendo a una historia más inclusiva y representativa».

Se trata, según reconocía Valdiosera, de un trabajo amplio y «holístico» en el que 500 años de historia sirven como cápsula de tiempo «que actúa como un modelo perfecto para poder estudiar las interacciones humanas, sociales, culturales y biológicas entre tres poblaciones distintas, y esto nos da la oportunidad de poder estudiar el comportamiento humano».

Destacaba además la investigadora otra singularidad de esta apuesta que ha captado la atención de los expertos europeos: «El proyecto establece un puente de comunicación entre las ciencias y las humanidades que, desde mi punto de vista, abre la puerta a nuevas generaciones de estudios sobre el pasado».

# Un éxito «temprano» de la Escuela de Formación ERC

Desde 2022 la Universidad respalda a los interesados en presentar iniciativas con el propósito de acceder a la financiación europea para la investigación de vanguardia

# L.B. BURGOS

La Universidad de Burgos aprobaba en diciembre de 2022 la creación de un órgano específico para formar y respaldar a los interesados en presentar iniciativas con el propósito de acceder a financiación europea para la investigación de vanguardia. Es, por tanto, el conocido ayer un éxito «temprano» de la llamada Escuela de Formación ERC (European Research

Council). Así lo indicaba el vicerrector José Miguel García, para detallar que el personal encargado de apoyar estas peticiones formaparte de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. «Las peticiones se cursan ante la Unión Europea y se evalúan en dos fases. En la primera se lleva a cabo la evaluación documental del proyecto que se presenta y del currículum de su responsable», señaló.

De rebasar este corte -algo que ocurre en un tercio o menos de los casos-el interesado se somete a una entrevista personal con un tribunal. Se trata de una prueba «realmente dura y compleja y para eso está la escuela, para ayudar» y facilitar un entrenamiento.

Al suficiente atractivo del soporte que brinda esta escuela para alcanzar estas ayudas, en sus distintos formatos la UBU suma una serie de incentivos para estimular el interés de su plantilla investigadora por esta convocatoria. Además de la consolidación de su puesto, ofrece los siguientes alicientes económicos: 2.000 euros si se presenta el proyecto, según las directrices de la escuela, 5.000 euros por superar la primera fase y acceder a la entrevista y 75.000 euros si se consigue la ayuda.

### MARTA CASADO BURGOS

Cuando llegaron a la calle Nuño Rasura, sabían que había una sorpresa. Cuando se acercaron al mural que aún estaba pintando Christian Sasa comprendieron a qué se debía tanto suspense. Marta, cuidadora del Centro de Día de Parkinson Burgos en las instalaciones del Hospital Militar, y Julio, usuario desde hace otros tantos años, se vieron plasmados claramente en el dibujo que aún estaba completando el muralista burgalés, situado en el top internacional en este tipo de intervenciones.

«La verdad que sientes mucha emoción, porque te ves reflejado y es muy bonito que el cuidado del día a día, las actividades que hacemos queden así plasmados en una ima-

gen tan bonita», explicaba la terapeuta. Ella portaba la silla de Julio, diagnosticado primero de párkinson, después de Atrofia multisistémica, cuyo brillo en los ojos mostraba la emoción del momento. Junto a él su hija y su mujer. «El no sabía nada, pero yo ayer que pasé por aquí, lo vi claramente, es muy bonito», reconocía su hija.

Cinco años llevan con el tratamiento de la enfermedad. Un día a día en el que han visto como iba afectando cada vez más al movimiento y al habla. «Primero le diagnosticaron Parkinson, en 2021 vieron que quizás no y se ha visto que es atrofia multisistémica, no tiene tratamiento y va poco a poco», explica la mujer de Julio resignada. Él acude a las terapias en las instalaciones del Hospital Mili-

tar desde las 10.30 hasta las 19.30 horas. «Es muy positivo porque se ve con personas que están pasando por lo mismo y eso les ayuda a llevarlo mejor, se ven más arropados y ya saben específicamente qué necesitan, si necesitan terapia o logopedia», expone su hija.

Los servicios de terapia en el centro son «muy variados» y se organizan «en función de cómo esté el paciente, lo que necesite», explica Marta. Lleva cinco años trabajando en Parkinson Burgos y otros tantos acompañando a Julio en sus terapias. Actividades de estimulación cognitiva, manipulativas como la que tomó Christian Sasa en una foto que hizo la semana pasada cuando visitó el centro. «En el Centro de Día tenemos mucha actividad, somos muchos compañeros con mucha vocación, con mucho cariño y, si te digo la verdad, re-

# Julio, Marta, Christian Sasa y la inteligencia emocional en un mural

EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL PARKINSON EL ARTISTA BURGALÉS DEDICA UN MURAL A ASOCIACIÓN BURGALESA

La enfermedad neurodegenerativa afecta a unas 2.000 personas en la provincia. El centro del Hospital Militar atiende a 150 pacientes y logra crear un grupo de menores de 45 años



Christian con Marta y Julio, los protagonistas del mural. FOTOS: ÓSCAR CORCUERA



Christian Sasa finalizaba el mural durante la celebración del Día Internacional del Parkinson.

cibimos de todos ellos más de lo que damos y eso se ve en el mural», explica la terapeuta.

«Christian Sasa ha sabido plasmar, sin saberlo porque no lo habíamos comentado, el objetivo de este Día Internacional de la Enfermedad del Parkinson que es el de reivindicar la necesidad de la inteligencia emocional», explicaba la presidenta de la Asociación Parkinson Burgos, María Jesús Delgado. Remarca que la enfermedad es «un todo, una atención integral en todas las modalidades de terapia y la inteligencia artificial, el móvil, que nos puede decir una fecha, un día, un ahora, un número de consulta donde nos va a ver el médico, pero el aparato no da abrazos, no dice lo siento, no pre-

gunta qué necesitas... y reivindicamos esos dos niveles de apoyo».

El centro de Día de Parkinson Burgos atiende a 150 personas de lunes a viernes. Añade los servicios de acompañamiento más allá del afectado. Hay dos grupos de ayuda mutua y otro de respiro familiar para los cuidadores. «Los cuidadores pueden ser familiares o asalariados pero para ellos también tenemos terapias porque al cuidador no le cuida nadie y el día que falle el cuidador principal, pues falla todo», añadió Delgado.

Son unos 2.000 los afectados en la provincia por la enfermedad en un diagnóstico que cada vez es más temprano. «Se diagnostica antes porque se sabe mucho sobre el Parkinson, aunque no hay ninguna prueba

que te lo identifique, lo que hacen es descartar muchas otras prueba para llegar a la conclusión por otros síntomas visuales y motores». También se acude mucho antes al médico «el trabajo de sensibilización y formación hace que se identifiquen los síntomas y se vaya al médico a descartar», explica la presidenta de Parkinson Burgos.

Y eso hace que los usuarios jóvenes empiecen a ser más. «Con el inicio temprano, cuando son jóvenes, son reacios a asociarse, pero ya por fin hemos roto este tabú y estamos encantados porque era un objetivo contar con un grupo de jóvenes». Seis personas, algunos con 42 años, que acuden al centro en un horario diferente «porque están todavía trabajando y tienen otros horarios» y realizan terapias, charlas y crean comunidad que sirve de apoyo para ralentizar el avance del Parkinson.

# La FP de Aranda centra el futuro en Sanidad, Comercio y Hostelería

Los centros piden para el 2025 un nuevo grado de Comercio y uno de Transporte y Logística

# LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Los datos lo avalan. El 86% de los alumnos de Formación Profesional encuentra empleo en un año y el 92% lo hace en su provincia de residencia. En Aranda de Duero la FP se consolida como una alternativa de éxito que retiene el talento juvenil y que además facilita a las empresas la compleja tarea de encontrar profesionales especializados. Pero, ¿hacia dónde va la Formación Profesional en Aranda? El director del ICEDE, Asier Calleja, lo tiene claro: «el futuro pasa por reforzar la Sanidad, con la llegada del nuevo hospital, el comercio y la hostelería».

Bajo esta perspectiva, su centro educativo ha incorporado este año, como novedad, un refuerzo del Grado Medio de Auxiliar de Enfermería que ahora incluye además horario vespertino. «De cara al año que viene hemos solicitado Comercio en Grado Medio para dar continuidad al grado básico que tenemos ahora».

Desde el centro CIFP Santa Catalina, su director apunta otro reto a tener en cuenta. «Para el año que viene hemos solicitado a la Consejería de Educación mantener toda la oferta y añadir un Grado de Transporte y Logística porque hace mucha falta», adelanta Joaquín Cubillo.

En el sector cuentan los días para que esta formación llegue. Y es que, con un déficit de más de 15.000 camioneros, no hay tiempo que perder. Según explica el ex presidente de la asociación burgalesa de transportistas (Asebutra), José Luis Olivella, es imprescindible que se dé solución a un sector que en 5 o 10 años va a ver reducida la plantilla en un 50% por jubilación. «Estamos trabajando para que en la Universidad de Burgos pueda ha-



Un grupo de alumnas manipula un maniquí que simula a un paciente. L. V

ber una formación, pero todas las iniciativas son bienvenidas y necesarias», defiende.

En el CIFP Santa Catalina este año han estrenado además un master en robótica colaborativa, una formación pensada para alumnos que han cursado un Grado Superior en electrónica, automatización o robótica industrial y buscan una mayor especialización. «Tiene muchísima salida», animan.

Otra de las novedades que se han puesto en marcha este año tiene su epicentro en San Gabriel Ciudad de la Educación, con el Grado Medio de Movilidad Segura y Sostenible, un programa con versión online y presencial. «El abanico de salidas es amplio», explica el coordinador, Pepe

Faubel, con la mirada puesta en futuros profesores de autoescuela, donde también hay mucho déficit; profesores de seguridad vial, educadores en empresas o centros formativos, asesores en planes de movilidad en entidades públicas y privadas o formadores de cursos de mercancías peligrosas. «Es único en la provincia de Burgos y es concertado», afirma.

# LISTA DE ESPERA

También es reciente en San Gabriel el Grado Superior de Robótica industrial, que en su segunda edición ha cubierto las 22 plazas disponibles y «hay lista de espera». Según explica el profesor, Javier Andrés, es una formación concertada con salida labo-

ral casi inmediata, «sobre todo en Burgos provincia porque depende mucho de la industria».

Preocupa, sin embargo, la división por sexo que se sigue observando, y mientras enfermería es coto de mujeres, los grados de mecánica, electromecánica y mecatrónica siguen estando en manos masculinas. La excepción llega poco a poco en Robótica. «Aunque en la primera edición solo había una mujer, en la segunda ya hay cuatro. Se van animando y yo las animo porque aunque les daba un poco de miedo ya han tomado la delantera», explica el profesor del grado de San Gabriel.

Por otro lado, está funcionando muy bien el Grado Superior de Educación Infantil, que por ahora solo ofrece la versión online. «Para apuntarse hay que tener 19 años, tener aprobado Bachillerato o venir de un Grado Medio o ser técnico en alguna especialidad», explica la profesora Mila Bernal. Entre las salidas que otorga esta formación esta trabajar en una Escuela Infantil con niños de o a 3 años o trabajar con niños hasta 6 años en ludotecas o como animador turístico. «Al estar homologado en Alemania, Reino Unido, Italia, Irlanda y Malta, el Servicio Público de Empleo (SEPE) suele pedir esta formación sobre todo para Alemania», añade.

# **EMPECINADO**

Los cambios se extienden al IES Juan Martín El Empecinado donde el nuevo Grado Superior de 'Laboratorio, análisis y control de calidad' ha sustituido al ya extinguido grado de Peluquería. Según explica Guillermo Moneo, el nuevo curso promete dar grandes alegrías aunque, al ser público, todavía falta por completar la equipación del laboratorio. «Este perfil tiene en Aranda mucha demanda», asegura.

Tras dos jornadas intensas en la Feria de Formación Profesional, el alcalde Antonio Linaje se alza como un gran defensor de esta alternativa, que encaja a la perfección con lo que piden las empresas. «Es una atracción de talento de trabajadores», destaca orgulloso de una ciudad que es un referente en FP.

Dicho esto, el concejal de Promoción, Juan Manuel Martín, hace un llamamiento para que Aranda pueda seguir creciendo con nuevos grados con los que repetir el éxito de cursos como el de electromecánica o soldadura, donde la empleabilidad es del 100%.

A día de hoy el programa educativo en Formación Profesional se completa además con un portfolio en el que destacan formaciones consolidadas como cocina y restauración; panadería y pastelería; administración y finanzas; gestión administrativa y asistencia a dirección; comercio internacional; electricidad y electrónica; desarrollo de aplicaciones web; servicios comerciales y vitivinicultura.

# El PSOE se une al PP para pedir la reapertura urgente del tren directo Madrid- Aranda-Burgos

La votación ha tenido lugar en la Asamblea de Madrid y se ha aprobado por unanimidad

# LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Aunque el ministro socialista de Transportes, Óscar Puente, tumbó hace unos días el futuro del tren Directo Madrid-Aranda-Burgos, asegurando que el precio de la rehabilitación rondaba los 1.300 millones yera demasiado costoso, el PSOE ha decidido apoyar una propuesta del Partido Popular en favor de la reapertura urgente de la línea ferroviaria. La Proposición No de Ley (PNL), lanzada por PP en la Asamblea de Madrid, ha contado con el

apoyo de todos los grupos, incluidos Vox y Más Madrid.

Desde la Plataforma por el Tren Directo celebran este consenso. «El tren Directo se merece una oportunidad», apremia el presidente del colectivo, Jorge Núñez.

Según explica, esta PNL se enmarca dentro de una estrategia que comenzó a gestarse en noviembre de 2023 con el objetivo de aprobar mociones en favor del tren Directo en los ayuntamientos de Burgos, Segovia, Junta de Castilla y León y Madrid. «En todos se ha aprobado la reapertura pero lo más importante, que era la inclusión en el Corredor del Atlántico lo han dejado a un lado y es fundamental», defiende.

La línea del ferrocarril directo Madrid - Burgos, pasando por Aranda de Duero, fue inaugurada por REN-

FE el 4 de julio de 1968 y cuenta con 282 kilómetros que unen de la forma más directa Burgos con Madrid. Su trayectoria se truncó en el año 2011 cuando un derrumbe en el interior del túnel de Somosierra dejó una bateadora atrapada, que supuso el cierre de la conexión ferroviaria entre Madrid y Aranda de Duero.

Desde entonces, ciudadanos y empresas han exigido la reapertura a una clase política que hasta ahora no ha dado el paso definitivo. «La oposición ya ha hecho su papel. Ahora la pelota está en el tejado del PSOE», apremia Jorge Núñez.

Desde el PP insisten en la importancia de la reapertura, al entender que el cierre está causando un perjuicio económico para el transporte de mercancías por ferrocarril y de personas «desde y hacia la provincia de

Burgos y Madrid». «En relación con el transporte de viajeros, se ha generado un perjuicio directo a los habitantes de la región de Aranda de Duero mientras que, para el resto de los habitantes de la provincia de Burgos, el cierre de la línea ha quedado en un aumento de los tiempos para desplazarse a Madrid por ferrocarril».

Sin embargo, añaden, «es para el transporte de mercancías procedente o con destino Madrid», donde se ha creado un mayor quebranto. «En la actualidad, los trenes de mercancías que deberían realizar su trayecto por el ramal central deben dirigirse a la ciudad de Valladolid, con un aumento de más de 100 kilómetros en la ruta y los consiguientes aumentos de costes económicos y medioambientales», argumenta el Partido Popular.

# Mañueco y Ribera coinciden que la producción de energía eléctrica beneficie a quien la genera

• El presidente de la Junta propone a la vicepresidenta del Gobierno que Zamora y «otras zonas afectadas por la despoblación» se beneficien de la fiscalidad diferenciada • Se comprometen a «reuniones de trabajo»

### VALLADOLID

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, coincidieron ayer en que la producción de energía eléctrica redunde en beneficio de la comunidad local y reduzca su gastos corrientes, una petición que partió del jefe del Ejecutivo autonómico, dado que Castilla y León exporta el 55% de la energía que produce.

En un encuentro mantenido entre ambos en la sede del Ministerio, en Madrid, Mañueco solicitó a Ribera que esa producción de energía "beneficie al territorio que la genera", a lo que la ministra aludió que "debe hacerlo, preservando las condiciones y la naturaleza local" y "favoreciendo el autoconsumo y la creación de comunidades energéticas".

"Hemos sido tradicionalmente líderes en producción energética y ahora lo somos en renovable", apuntó Mañueco, quien reclamó también una inversión mayor de Red Eléctrica Española y el cambio de la normativa para "favorecer" el autoconsumo y el "consumo de proximidad" para permitir el "asentamiento de la población allí donde se produce esa electricidad".

Mañueco trasladó que la Junta "trabaja con la convicción de que la energía no puede pasar de largo por nuestra tierra y tiene que ser una oportunidad para generar empleo y riqueza en el territorio". Y puso como ejemplo dos casos, el de Numantia Saf, que invertirá 780 millones de euros para crear la primera planta de combustible renovable para la aviación en Soria; y el de Villadangos del Páramo (León), cuyo propósito es que sea "el primer polígono industrial verde de España y Europa". "Nuestra apuesta es por instalar aquellas empresas que se dedican a la fabricación de componentes de renovables y que la energía que se produce sirva para el consumo y autoconsumo de proximidad", incidió.

Al respecto Teresa Ribera coincidió "en la necesidad de utilizar la transformación tan importante que



Juan Carlos Suárez-Quiñones, Alfonso Fernández Mañueco y Teresa Ribera, en la reunión celebrada ayer en Madrid. ICAL

vive el sistema energético, como vector de oportunidades en el territorio; y acercar la reducción de facturas eléctricas en hogares allí donde se produce la electricidad". "Ha cambiado mucho el mapa, ya no se genera en los puertos o en zonas carboníferas", sostuvo la vicepresidenta.

Ribera destacó que una de las peticiones de Mañueco es dedicar parte de esos recursos sobrantes en las zonas productoras a las demandas industriales que "cuentan con madurez y atractivo" y facilitar "la evacuación para beneficiar a las comunidades locales", informa Ical.

En todo caso, alertó de que la inversión en redes durante estos años requiere "conciliar los tiempos y asumir los plazos que requieren", pero "ofreciendo visibilidad de forma transparente a los inversores, desde el lado del consumo y el uso de abastecimiento de las familias; y desde el lado de la generación, donde se plantean proyectos en este momento".

A su juicio, la transformación del

sistema energético es "capital aprovecharlo en términos de generación de empleo, modernización del tejido productivo y nuevas actividades industriales". Recordó que el trabajo se inició, en Castilla y León, por aquellos territorios y comarcas que vivían del carbón y continuó con el "acompañamiento" a la zona de la central de Garoña (Burgos) para mantener el empleo y generar oportunidades tras el cierre de la central nuclear, "donde queda mucho trabajo por hacer". Y anunció que en breve saldrá el nodo de La Robla (León).

La vicepresidenta aplaudió también la aprobación por parte de la Comisión Europea de la reforma del mercado eléctrico, "hila bien con el mensaje trasladado por el presidente y por mi", dijo. "La realidad energética no tiene nada que ver con hace cinco años. España está bien posicionada y debemos buscar un sistema cada más electrificado, eficiente, aprovechando las renovables, rendimientos positivos para las per-

sonas y la industria", comentó Ribera, quien consideró que "no es solo un asunto que tenga que ver con inversiones en infraestructuras, sino para el marco regulatorio, que requiere una actualización para favorecer el equilibrio entre los retornos para el inversor y un buen precio para los consumidores".

# POLÍTICA DEL AGUA

El agua fue la tercera de las patas del encuentro, junto con la despoblación y la energía. En este punto, Mañueco insistió a la vicepresidenta sobre una gestión integral y compartida del agua y apostó por "reforzar las infraestructuras hidráulicas". Al respecto, exigió una mayor capacidad de regulación en la cuenca del Duero e impulsar algunas obras "con varios lustros de retraso", como son, entre otros, según mencionó, las presas de Castrovido (Burgos), Río Mayor (Soria) y Ciguiñuela (Segovia), así como el recrecimiento de Santa Teresa, en Salamanca, y la central hidroeléctrica de Irueña, que "será una realidad", según anunció Ribera.

También demandó el "impulso" del regadío en Las Cuezas, Canal de San José, de Pisuerga, Campillo de Buitrago, el sector IV del Porma, Villamoronta, Carrión, Saldaña, etc, pendientes por tramitaciones ambientales del Ministerio.

Mañueco recordó también que la Junta realiza "un esfuerzo importante" en la depuración de aguas de pequeños y medianos municipios y solicitó a la ministra un "impulso" a aquellos compromisos que asumió el Gobierno de España hace varios años, con una decena de obras que el Estado consideró de "interés general". "La voluntad de la vicepresidenta es impulsarlo cuanto antes", dijo. Se trata de las estaciones depuradoras de Aldeamayor de San Martín, Ayllón, Fermoselle, San Cristóbal de Entrevías, Villanueva de Duero, Villanueva de Yeltes, Astudillo, Quintanar de la Sierra, Mo-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 



LEÓN **SALAMANCA SEGOVIA PALENCIA SORIA** 90.2 FM 101.9 FM 103.4 FM 99.8 FM 88.1 FM ÁGREDA **ASTORGA** ÁVILA BÉJAR ARENAS DE SAN PEDRO 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM 89.6 FM 94.1 FM **BURGOS CIUDAD RODRIGO VALLADOLID ZAMORA** ARANDA DE DUERO 91.6 FM 92.9 FM 103.4 FM 102.8 FM 97.1 FM

# VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

rales del Vino, Monfarracinos, Villaralbo, Palacios de la Sierra, Castrovido, Hacinas, Castrillo de la Reina, Vilvestre de Pinar, Canicosa de la Sierra y el Espacio Natural de los Arribes del Duero.

Por su parte, Ribera consideró que el agua "es determinante y concita una de las grandes oportunidades del país" y añadió que el debate está sobre la mesa "en torno a calidad y cantidad, infraestructuras, eficiencia en el consumo de agua y los usos agrarios u otros tipos en sectores productivos". Durante el encuentro se repasaron algunas de estas actuaciones en ejecución, pero ambas administraciones se emplazaron "a seguir hablando" en el marco de una planificación iniciada el año pasado y de otra de carácter eléctrico a través de la generación hidráulica.

Tanto Mañueco como Ribera conciliaron la posibilidad de "verse de forma recurrente, con una lista detallada y de deberes para trabajar conjuntamente"; y se comprometieron a celebrar, desde hoy, "varias reuniones de trabajo" en estas tres materias: despoblación, agua y energía.

# **FISCALIDAD**

Por otro lado, Mañueco propuso a Ribera que Zamora y "otras zonas afectadas" por la despoblación se beneficien de una fiscalidad diferenciada, al igual que Soria, Cuenca y Teruel, que se eleve al 20% en costes laborales. "Zamora encajaría", sentenció el jefe del Ejecutivo autonómico, quien señaló que Junta y Gobierno central desarrollarán un "análisis conjunto" de las medidas puestas en marcha en estos dos años desde ambas administraciones en la provincia soriana.

En este sentido, Ribera y Mañueco se emplazaron a elaborar, con el compromiso la vicepresidenta, un "trabajo bilateral para dar seguimiento a algunas políticas que incluyan medidas fiscales sobre incentivos y reducción de cuotas", si bien apostó primero por hacer una evaluación de los resultados y posibilidades de mejora. "Es uno de los aspectos a los que prestamos más atención y puedo asegurar que nos sentimos particularmente comprometidos", dijo Ribera.

Así, en materia de despoblación, el presidente autonómico admitió que es una problemática que afecta al conjunto de la Unión Europea, "pero más a las zonas de interior", como es el caso de Castilla y León, por lo que reclamó a Ribera una financiación "imprescindible y adecuada de los servicios públicos", capítulo en el que mencionó que el Ejecutivo autonómico mantiene abiertos en Castilla y León 3.600 consultorios locales y escuelas desde 3 niños, entre otros ejemplos de servicios disponibles en todo el territorio.

# Ribera asegura que Berkeley tuvo la oportunidad de «mejorar» el proyecto

La vicepresidenta asegura que el rechazo a la mina de uranio de Salamanca lo avalan informes técnicos y Mañueco asegura que los trámites en Castilla y son «favorables»

### VALLADOLID

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer que los trámites, en el ámbito autonómico, llevados a cabo por la empresa Berkeley para una mina de uranio en Retortillo (Salamanca) son "favorables a la apertura de la instalación" y añadió que "ha cumplido con todos ellos". Se refirió así a la decisión de la compañía australiana, que remitirá su disputa legal con el Gobierno al Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones (Ciadi), como consecuencia de que el Ejecutivo español "no ha entablado ninguna negociación relacionada con la disputa".

Mañueco mantuvo una reunión en Madrid con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, quien señaló que la "decisión del Gobierno es técnica" y "se apoya en los informes, en un procedimiento dilatado a lo largo del tiempo en el la propia compañía tuvo la oportunidad de mejorar y aportar su proyecto, en reiteradas ocasiones", informa Ical.

Ribera explicó que el informe al respecto del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) fue "relevante" y respetó los "mecanismos de defensa" a los que asista Berkeley, como también, avanzó, lo hará el propio Ministerio. "Iremos viendo", espetó.

"Es un procedimiento que se dilató mucho a lo largo del tiempo y en el que la propia compañía tuvo ocasión de mejorar y aportar en reiteradísimas ocasiones, y donde fue importante el informe del Consejo de Seguridad Nuclear", dijo la ministra.

Berkeley Energia anunció este pasado miércoles que sometería a arbitraje internacional bajo el Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones (Ciadi) su disputa con España respecto de su proyecto de la mina de uranio, después de que el Gobierno español no hubiera entablado ninguna negociación al respecto tras la notificación presentada en noviembre de 2022 al presidente del Ejecutivo y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A este respecto, Ribera reconoció que Berkeley Energia está "como cualquier particular, en su perfecto derecho a hacer uso de todos los mecanismos de defensa que considera oportunos", informa Europa Press.

"Nosotros como Estado también, obviamente, hacemos uso de todos los mecanismos de defensa que consideramos oportunos también ante los tribunales de arbitraje", dijo.

Las diferencias entre Berkeley y el Gobierno vienen de años atrás. A finales de 2021 la empresa decidió



Mañueco y Suárez-Quiñones, ayer, en la reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica. ICAL

estudiar "de inmediato" las opciones legales disponibles contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de rechazar la autorización para la construcción de la planta de uranio en Salamanca." La empresa seguirá defendiendo con firmeza su posición", afirmado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

# DECISIÓN "NO LEGAL"

Berkeley considera que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha infringido la normativa sobre procedimientos administrativos en España, así como el derecho de defensa de la firma, lo que implicaría que la decisión sobre el rechazo de la solicitud de la construcción de la planta de la compañía "no es legal".

A juicio de la compañía, el departamento que preside Teresa Ribera rechazó la solicitud de autorización "sin seguir el procedimiento legalmente establecido", ya que, según la empresa, el 'Informe de Mejora' y los dos informes adicionales de alegaciones y comparación con otras instalaciones radiactivas no ha sido tenido en cuenta y enviado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para su valoración, tal y como ha solicitado la compañía en múltiples ocasiones.

Berkeley recibió la notificación formal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la que informan que se ha rechazado la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva en Salamanca.

Esto se produce tras el informe desfavorable emitido el pasado 12 de julio por el pleno del CSN, que, según la compañía, ha adoptado una decisión arbitraria con cuestiones técnicas utilizadas como justificación para emitir dicho informe, que carece de soporte técnico y jurídico.

Berkeley presentó la documentación solicitada, así como un 'Informe de Mejora' para complementar la solicitud inicial, junto con las correspondientes alegaciones que abordan todas las cuestiones planteadas por el CSN. Asimismo, envió una solicitud al Ministerio para la reevaluación del proyecto por parte del CSN.

Además, Berkeley solicitó al Ministerio el acceso a los expedientes asociados a la autorización de construcción y de desmantelamiento y clausura de las instalaciones radiactivas de La Haba (Badajoz) y Saelices El Chico (Salamanca), propiedad de ENUSA Industrias Avanzadas, con el fin de verificar y contrastar las condiciones aprobadas por los órganos administrativos y reguladores competentes para otros proyectos de uranio similares en España.

Al realizar una comparación detallada de los distintos expedientes, es evidente, según la firma, que se le ha requerido a Berkeley aportar información que no se corresponde con el marco normativo y el alcance de la actual fase del procedimiento, y que además no fueron los criterios aplicados en otros procesos de concesión de licencias para instalaciones radiactivas similares.

En consecuencia, Berkeley considera que el CSN ha actuado de forma "discriminatoria y arbitraria" al evaluar la solicitud de construcción para el proyecto de Salamanca.

Estos argumentos adicionales se detallaron en otra carta enviada al departamento de Teresa Ribera en la que Berkeley solicitó que dichos argumentos se incorporaran a su expediente y, en vista de las "deficiencias" del informe desfavorable del CSN, se devolviera el procedimiento a la CNS para que se emitiera un nuevo informe que corrija dichas deficiencias.

Con anterioridad, en octubre de 2018 el Gobierno español descartó autorizar los permisos necesarios para que opere la mina de uranio que la empresa australiana Berkeley Energía está proyectando en la localidad de Retortillo (Salamanca). Además, Berkeley Energia suspendió este martes su cotización en el mercado de valores de Australia antes las fuertes caídas registradas, según publican varios medios.

El proyecto consiguió las autorizaciones preliminares en 2013, pero desde entonces se enfrenta a la oposición de diferentes grupos locales y trabas administrativas. La empresa aseguró en una conferencia con inversores que seguía "optimista" con conseguir todos los permisos necesarios para que comience a operar.

# VOX acusa de «blanquear la historia criminal del PSOE» al PP de Mañueco

La dirección nacional del partido de Abascal emite un duro comunicado sobre los «complejos» de su socio al votar con los socialistas para condenar la dictadura franquista

### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Nuevas fricciones afloran entre los socios de gobierno de Castilla y León, el Partido Popular y VOX, después de que los de Mañueco votaran este miércoles en las Cortes a favor de una proposición no de ley del PSOE para condenar la dictadura franquista. Un posicionamiento que no ha sentado nada bien entre las filas de los de Santiago Abascal, hasta el punto de emitir un duro comunicado desde la cúpula nacional de la formación para acusar a los 'populares' de «blanquear la historia criminal del PSOE».

En el mencionado comunicado, VOX critica que «el Partido Popular de Castilla y León ha vuelto a dar una muestra de complejos y contradicciones en el pleno de las Cortes», al tiempo que recuerda que «hace tan solo dos semanas, el gobierno de coalición de la región formado por el PP y VOX había alcanzado un acuerdo para materializar uno de los puntos del pacto de legislatura por el que se iba a sustituir la Ley de Memoria Histórica por una Ley de Concordia en el que todas las víctimas de la Guerra Civil tuvieran el mismo trato».

«De esta manera se cerraba una herida abierta en 2007 por el Gobierno socialista y se ponía fin a la manipulación histórica, acabando con una interpretación ideológica impuesta por la izquierda, devolviendo el estudio de la Historia a los historiadores», argumentan desde el partido de Abascal y visiblemente molestos por las últimas acciones políticas de sus socios.

Llama la atención que en esta nota de prensa se recuerda al PP el «haberse sumado a la iniciativa de VOX en Castilla y León para derogar las leyes que dividen a los españoles», lo cual pone de manifiesto que para esta formación la proposición de ley que en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria es un texto únicamente suyo y que los de Mañueco solo hicieron que estampar su firma en ella.

Continuando con sus reproches a sus socios de gobierno, desde VOX recuerdan que este miércoles «el PSOE de Tudanca presentaba una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes, que, entre otras cosas pretendía mostrar su solidaridad y reconocimiento solamente a 'quienes padecieron persecución, violencia o muerte durante ese oscuro periodo de la historia que fue la dictadura franquista'».

Un planteamiento que el partido que en Castilla y León encabeza Juan García-Gallardo entiende como «un nuevo intento de ocultar los asesinatos políticos y de religiosos protagonizados durante la Segunda Re-



Santiago Abascaly Juan García-Gallardo, en una imagen de archivo. E.M

pública por las milicias armadas de los partidos de izquierda, con especial protagonismo del Partido Socialista». Y es por ello que aseveran que «con su apoyo, el PP vuelve a colaborar con el blanqueamiento de la historia criminal del partido que hoy gobierna España».

«Pero la PNL apoyada por los populares no se queda ahí», continúa el comunicado de la cúpula nacional de VOX, «además muestra su intención de seguir financiando con dinero público las 'asociaciones memorialistas' y el objetivo de 'promover medidas de reparación, defensa, restauración y reconocimiento de los derechos de las víctimas y facilitar

los procesos de exhumación durante la dictadura'». Lamentan, por tanto, que «el apoyo del PP vuelve a dejar fuera a las víctimas de uno de los bandos, perpetuando así las pretensiones de la izquierda y el adoctrinamiento impuesto por sus leyes ideológicas».

Por parte del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León añaden también su propia valoración al comunicado de la dirección nacional. «A nosotros nos preocuparía que el PSOE nos aplaudiera, como le sucedió ayer al Partido Popular. Tendríamos que analizar qué estamos haciendo mal para que nos aplaudiera un líder socialista orgulloso de sus 140 años de historia. Aunque el Partido Popular ya está acostumbrado a que la izquierda les aplauda, como cuando Pablo Iglesias lo hizo en el Congreso con Pablo Casado por insultar a Abascal», trasladaron.

# **DEBATE CERRADO**

En relación con la polémica proposición de ley de Concordia, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, dio este jueves por cerrado el debate sobre la condena a la dictadura franquista con la aprobación en las Cortes de Castilla y León de la PNL del PSOE que condena y define como tal dicho periodo, mientras que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel Gago, pidió «leer bien» la Ley de Memoria Democrática antes de criticar la proposición de ley de concordia autonómica presentada por PP y VOX.

En declaraciones recogidas por Ical tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo destacó así la «mayoría amplia» que condenó al franquismo en las Cortes y que coincide con la posición «clara y firme» que, aseguró, ha defendido «siempre» la Junta de Castilla y León en su definición de este periodo, pese a que la proposición de ley de concordia que PP y VOX presentaron en las Cortes no incluyera la calificación de dictadura para el franquismo.

Esa situación despertó críticas junto a la extensión del periodo de pro-

tección a las víctimas hacia la Segunda República, lo que suponía una equiparación al franquismo. A esto quiso contestar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, asegurando que la Ley de Memoria Democrática estatal, aprobada en 2022, «junta un periodo de dictadura con un periodo democrático bajo la vigencia de la actual Constitución».

Y es que, según reveló Gago, la disposición adicional 16 de la ley, «incluida por Bildu», amplía el periodo de protección a las víctimas a los años entre 1978 y 1983, lo que a juicio del consejero de la Presidencia, iguala a víctimas de la dictadura franquista con las de los primeros años del actual periodo democrático. Por ello, pidió a los críticos con la proposición de ley de concordia «leer bien» la actual Ley de Memoria Democrática.

De hecho, Gago consideró «mucho más sangrante» que la ley estatal equipare víctimas de la dictadura franquista con la «época democrática actual» que lo que hace la proposición de ley de concordia de PP y VOX, que «junta una etapa democrática, la republicana, con la dictadura». Algo que, para el consejero de la Presidencia, «pone en entredicho» las críticas a este último documento.

Animó por ello a quienes critican la proposición de ley de concordia «un tiempo de esfuerzo y preocupación para estudiar las cosas y entender mejor las normas que tenemos», en particular a «Bildu y el PSOE». Matización que realizó el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y que se refiere principalmente al hecho de que la disposición adicional a la que hizo mención Gago ayer «es fruto de Bildu», por lo que concluyó que «sería bueno que no hubiera exigencias de algún partido independentista» al texto presentado por PP y VOX en el Parlamento autonómico.

# Nace la fundación para celebrar 800 años de unión de los reinos de León y Castilla

# R.G. VALLADOLID

Castilla y León contará próximamente con una nueva fundación pública adscrita a la Consejería de la Presidencia de la Junta cuya principal función será «la proyección y divulgación de la historia y las señas de identidad» de la Comunidad de cara a la celebración en 2030 del 800 aniversario de la unión de los reinos de León y de Castilla.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunciaron la creación de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, la cual estará adscrita al departamento del propio González Gago.

Así, explicaron que la fundación nace con dos objetivos fundamen-

tales. El primero de ellos, preparar, diseñar y organizar las actividades que se celebrarán en el año 2030 con motivo del 800 aniversario de la unión de los reinos de Castilla y de León, que tuvo lugar en 1230 bajo el reinado de Fernando III (hijo de Doña berenguela por parte de Castilla, y de Alfonso IX por parte de León).

El segundo objetivo de la fundación será el de «difundir la identidad institucional de Castilla y León, así como su historia, sus atributos y los valores que la caracterizan». La Junta considera necesario ampliar los esfuerzos para consolidar, tanto dentro como fuera de la Comunidad, la imagen de Castilla y León como un territorio históricamente vertebrador en el contexto nacional, culturalmente reconocido en todo el mundo, y con un papel protagonista en muchos de los hitos que hoy son representativos de

la historia de Europa, como el descubrimiento de América, las revoluciones liberales a las que abrió camino el movimiento comunero, o la consolidación de la democracia y del Estado de las Autonomías, tal y como trasladó el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Durante su intervención, González Gago descartó que esta nueva Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León de la Junta entre en conflicto con la Fundación Castilla y León, dependiente de las Cortes, y entre cuyos cometidos principales está la organización de la celebración del Día de la Comunidad el 23 de abril. «Llegará a haber dos fundaciones pero van a pertenecer a dos instituciones distintas», aclaró el consejero, «en ningún caso se produce una coincidencia de funcionamiento». Apuntó, no obstante, que «sí se puede hablar de complementariedad».

En cuanto a la aportación económica con la que contará esta fundación, González Gago avanzó que se contempla una partida inicial de 30.000 para la puesta en marcha del organismo. «A medida que empiece a funcionar y a desarrollar sus actividades se irá nutriendo desde la Consejería de la Presidencia», aclaró. «De cara al próximo presupuesto podemos tener una cifra más clara», sostuvo. Avanzó, además, que la sede de la fundación estará en Valladolid, «en unos locales públicos que forman parte del patrimonio autonómico».

El patronato de la fundación, que estará presidido por el consejero de la Presidencia, contará con la presencia y participación de otras tres consejerías: Economía y Hacienda, Educación, y Cultura, Turismo y Deporte. Además, estarán representadas todas las Universidades Públicas de Castilla y León, y la Federación Regional de Municipios y Provincias, que tendrán que designar a sus representantes. Ninguno de estos cargos conlleva retribución.

# El alcalde de Ávila pierde la cuestión de confianza con 14 votos en contra

Los grupos políticos disponen de 30 días para presentar una moción de censura / Los populares ya la han solicitado mientras PSOE y Vox aún no la han secundado

ÁVII

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, perdió este jueves la cuestión de confianza que presentó este jueves al Pleno del Ayuntamiento de Ávila, vinculada a la aprobación de los presupuestos municipales para este año 2024.

Tras el resultado de la votación, que arrojó once votos a favor de otorgar la confianza al alcalde, los de los concejales de Por Ávila, y 14, en contra (siete del PP, cuatro del PSOE y tres de Vox), los tres grupos de la oposición tienen ahora un plazo de 30 días naturales -concluye el sábado 11 de mayo- para presentar una moción de censura con un candidato alternativo.

En caso de que en ese plazo no se presente la moción, los presupuestos se aprobarán de manera automática y el alcalde será ratificado en su car-

En el Pleno, el grupo municipal del PP presentó un escrito firmado por sus siete concejales, solicitando una moción de censura, que, de momento, PSOE y Vox no han secundado. En un último intento desde el equipo de gobierno para acabar con el bloqueo en el que se encuentra el Consistorio abulense desde el pasado mes de septiembre, Sánchez Cabrera ofreció a los tres grupos de la oposición tanto el que entraran en el equipo de gobierno como que llegaran a acuerdos para lo que queda de mandato.

«Les planteo de nuevo trabajar dentro del equipo de gobierno o que firmemos un acuerdo por escrito para lo que queda de mandato que dé estabilidad al Ayuntamiento de Ávila», explicó el alcalde en su primera intervención, antes de lanzar de nuevo un tercer planteamiento, que es que «si somos tan malos como ustedes van diciendo, presenten una moción de censura con un candidato alternativo y dirijan el Ayuntamiento».

El portavoz de Por Ávila, José Ramón Budiño, fue más allá en la oferta a la oposición, centrándose en el PSOE, ante el que se disculpó, «siento la desconfianza que les hemos generado», pero al que pidió negociación porque «es un buen momento para que valoren con su masa electoral y social que Por Ávila no es una marca incómoda para desarrollar políticas que vayan en su ideario».

No atendió ningún grupo de la oposición a esas ofertas del equipo de gobierno. El grupo mayoritario, el del PP, además de presentar ese escrito para invitar a PSOE y VOX a sumarse a la moción de censura para demostrar, según explicó su portavoz, Jorge Pato, que «la política bien empleada es un buen instrumento al servicio de la ciudadanía y no ser la muleta de Por Ávila», puso como ejemplo de «la mala gestión» de Por Ávila el repaso que dio al programa electoral con el que se presentó a las elecciones, «en el que no había ni una



Sánchez Cabrera. ICAL

sola palabra de subida de impues-

Desde las filas del PSOE su portavoz, Eva Arias, explicó de nuevo que la retirada de la confianza al alcalde por parte de su grupo venía provocada por «incumplir» los acuerdos que habían alcanzado los dos grupos tras nuestro apoyo para aprobar la tasa de basuras, lo que les llevó a una situación «insostenible» a la hora de poder apoyar al equipo de gobierno.

Por su parte, el portavoz de VOX, José Manuel Lorenzo, acusó al alcalde de actuar con «despotismo» y de «querer asfixiar a los abulenses con impuestos sin tomar ninguna medida de ejemplaridad política».

El Ayuntamiento de Ávila celebró este jueves el correspondiente pleno

extraordinario en el que se confirmaron así las previsiones tras el pleno de presupuestos del pasado lunes, en el que el resultado de la votación fue el mismo, aunque en esta ocasión la oposición sumó un voto más que entonces, ya que la concejala del PP y portavoz popular en el Senado, Alicia García, no estuvo por tener que asistir a la Comisión de Comunidades de la Cámara Alta.

«Ahí tienen la posibilidad de plantear una moción de censura», reiteró el regidor, tras conocerse el resultado de la votación final, dirigiéndose a unos grupos de la oposición a los que, de no dar ese paso, les pidió que renuncien por escrito a ello para acortar los tiempos, de manera que el presupuesto entre en vigor antes de agotar el plazo de 30 días naturales.

Las palabras de Jesús Manuel Sánchez Cabrera se produjeron después de una última intervención del portavoz municipal del PP, Jorge Pato, en la que invitó a PSOE y Vox a «ser la muleta de Por Ávila» o «tener la valentía y la altura de miras y trabajar por la ciudad». En este sentido, mostró un papel en el que figuran las firmas de los siete ediles del PP apoyando esa moción de censura que «está en su mano». «Negociemos», señaló Pato, refiriéndose a PSOE y Vox, con los que sí sumarían mayoría absoluta, pese a que los socialistas ya dijeron hace semanas que no apoyarían esta iniciativa.

# Airef aprecia riesgode que Castilla y León incumpla la regla de gasto

VALLADOLID

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) aprecia riesgo de que Castilla y León incumpla la regla de gasto en 2024 y le recomienda que vigile la ejecución de su presupuesto, con la adopción de las medidas necesarias para corregir el crecimiento del gasto y evitar así «el deterioro estructural de sus cuentas a medio y largo plazo».

Así lo recoge en el informe sobre los Presupuestos iniciales de la Comunidad para 2024, publicado hoy y recogido por Ical, en el que revisa sus previsiones del pasado mes octubre, una vez que las cuentas ya se tramitan en las Cortes, con la previsión de que se aprueben en el pleno del 29 y 30 de abril. En conjunto, la Airef estima que las comunidades cerrarán este ejercicio con un déficit del 0,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y ve riesgo de que todas incumplan la regla de gasto.

En el caso de Castilla y León, la Autoridad prevé que la Comunidad alcance un superávit del 0,3 por ciento del PIB en 2024, cuatro décimas inferior al estimado en el informe del 26 de octubre de 2023. Esto, explica, se debe a que 2023 se cerró con un saldo cuatro décimas peor que el estimado en octubre y a la menor cifra de los ingresos del sistema de financiación para 2024.

# Una encuesta señala la falta de vivienda como freno principal para atraer vecinos al pueblo

Los forasteros son los residentes más numerosos excepto entre los jóvenes

# ESTHER NEILA VALLADOLID

Mejorar el acceso a la vivienda es el factor que más ayudaría a atraer población al medio rural, por encima de las oportunidades laborales o los servicios sanitarios. Así lo creen los propios residentes de los pueblos encuestados en un estudio de la Fundación España Habitar, un grupo de influencia formado por patronos y empresas vinculadas a Castilla y León con el objetivo de «potenciar las grandes ventajas de la España rural».

Es la segunda oleada del titulado 'Barómetro de Despoblación', un informe presentado este jueves en el Consejo Económico Social (CES) y que dibuja un escenario optimista en torno a las oportunidades de vivir en los pueblos.

En análisis interpreta en positivo los resultados obtenidos me-

diante una encuesta telefónica a 601 residentes de municipios de menos de 5.000 habitantes de Castilla y León, una muestra «representativa» de la población, aseveró la directora de la fundación, Ana Alonso. El error muestral es del 2,2% para datos globales.

Sus conclusiones destacan, por ejemplo, un aumento de las personas que regresan a sus pueblos de origen, que suben casi cinco puntos desde 2022 y suponen ahora el 16% de la población rural. Disminuyen, sin embargo, los oriundos (el 37% de los residentes vive en su municipio de la niñez) y son superados en esta edición por los forasteros (el 41% se mudó siendo adulto). Los foráneos se convierten así en el grupo mayoritario, excepto en el rango de jóvenes: en edades comprendidas entre 18 y 39 años,

la mayoría de los residentes (el 46%) echan raíces en el lugar donde se criaron.

Preguntados por las razones para vivir el pueblo, señalan en primer lugar la mejor calidad de vida (el 32%), seguida de la reunificación familiar (24%). «Porque es mi pueblo» es el tercer motivo más esgrimido (el 20%).

Tres de cada cuatro encuestados viven en una vivienda de su propiedad (con o sin hipoteca) y otro 17% habita un inmueble de algún familiar y amigo. Sólo el 7% ocupa una casa en régimen de alquiler (sube hasta el 10% entre los que llegaron de adultos).

Sobre los factores que ayudarían a atraer población, enumeran en primer lugar el acceso a la vivienda (el 37%), por encima de otros escollos habituales como la falta de oportunidades laborales (33%), la accesibilidad a los servicios sanitarios (23%) o las posibilidades para la conciliación (20%). Menos señalados son otros factores como los problemas de cobertura o conectividad a internet (sólo el 12% cree que ayudaría a fijar población), dar más facilidades para el emprendimiento (el 11%), que viviera más gente en el pueblo (11%) o mejorar las comunicaciones (10%).

En cuanto a su grado de satisfacción, los residentes lo valoran con un 8,44 sobre 10. Los que conceden mejor nota a su vida en el municipio son los forasteros (con un 8,54 lo puntúan los que se mudaron siendo adultos), casi tanto como los retornados (8,53 puntos dan los que se fueron y volvieron). También notable alto conceden los naturales del lugar (8,40 sobre 10). La nota

más baja corresponde a quienes pasan sólo temporadas (7,73).

La proximidad con la naturaleza, la calidad de vida y la salud emocional son los tres factores concretos más valorados. El 16% de los jóvenes encuestados y el 31% de los mayores de 65 años considera que mudarse a la ciudad es «lo más normal», algo que «se presupone en el ámbito rural».

El informe, que cuenta con el auspicio de la Junta y del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León, pregunta también por el esfuerzo que supone a los residentes acudir al médico o a la farmacia. La mayoría refiere 'poco esfuerzo' para ser visto en consulta (el 38%), por encima de quienes señalan 'bastante' o 'mucho' esfuerzo (suman el 37,9%). En cuanto a la farmacia, el 51% le supone poco esfuerzo. En los municipios más pequeños, de menos de 500 habitantes, casi la mitad tiene farmacia en su localidad, mientras el 35% la tiene en la localidad donde también está su médico y el 16% tiene que moverse a dos términos distintos para acceder a ambos servi-

# **ESQUELAS**

# FARMACIAS DE GUARDIA COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE BURGOS

SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Progreso, 32 (Antigua General Mola)
- Plaza Mío Cid, 2
- (Estatua del Cid Soportales de Antón)
- Avda. de los Derecho Humanos, 16 (Antigua Eladio Perlado 16- Gamonal)
- Barcelona s/nº (Parque Santiago - Gamonal)

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Progreso, 32 (Antigua General Mola)
- Francisco Sarmiento, 8



L SENOR

# DON GUILLERMO RUIZ BAHILLO

(VDO DE DOÑA MARÍA TERESA FONTANEDA GONZÁLEZ)

Falleció en Burgos el día 10 de abril de 2024, a los 64 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

D. E. P.

Su hijo: Marcos. Hija política, hermanos: Isabel y Jacinto. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán **hoy viernes día 12, a las 12.15h, en la capilla del Tanatorio Albia, Burgos.**Acto seguido se procederá a la conducción del fallecido al cementerio de Burgos

Capilla velatoria: Tanatorio Albia, Burgos

Burgos, 12 de abril de 2024



LA SEÑORA

# DOÑA ESPERANZA TERRADILLOS ONTOSO

(VDA. DE DON PEDRO GAITERO HERRERO)

Falleció en Burgos el día 10 de abril, a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: Nieves y Pedro Pablo. Hijos políticos: Julio Velasco y Cristina García. Nietos: Paula, íñigo y Alba. Hermanos: Gregorio (†), Antonio (†), Felisa (†) y Félix. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy viernes a las 11h, en la iglesia parroquial de Santa María de Gumiel de Izán.

Efectuándose acto seguido la conducción de la finada al cementerio de dicha localidad.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

D ..... 12 1 - 1 1 1 202

# SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...



PONTE EN CONTACTO
CON



C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · 09006 Burgos Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org · www.burgosacoge.org



# EL SEÑOR

DON PEDRO RILOVA PÉREZ

Falleció el día 11 de abril a los 66 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Su apenada esposa: Doña Rosa María Núñez Mariscal. Hijos: David y Beatriz. Nietos: Eric y Elizabeth. Hermanos: Isaac, Charo y Loli. Hermanos políticos: Elena, José, Clara, Julián, José Manuel, Marco Antonio, Manuel y Sagrario. Sobrinos, tíos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán **hoy viernes a las 13.15h, en la capilla del tanatorio de Funeraria 'San José'.**Efectuándose acto seguido su incineración.

Vivía: C/ Sahagún, 2.

**Capilla ardiente:** Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 12 de abril de 2024

# ESQUELAS en

# EL MUNDO EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en elcorreodeburgos.elmundo.es

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# **CULTURA**



El Nido, durante la grabación de 'Cielos' junto a Caamaño & Ameixeiras. DIEGO BEA BESADA

# Álbum por sorpresa bajo el refugio de grandes amigos a los que se admira

El Nido lanza hoy 'Todo Aire', con nuevas versiones de su anterior disco en compañía de Fetén Fetén, Pedro Pastor, Lina e Lola, Ariadna Rubio (TéCanela) y María de la Flor

DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

A finales de año, a pocos días de llenar el Teatro Principal junto a la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos (JOSBu), los chicos de El Nido avanzaban a este periódico su intención de compartir alguna que otra colaboración a lo largo de 2024. Querían revisitar, en buena compañía, su queridísimo álbum Refugios a cielo abierto. Lo lógico era pensar, dados los tiempos que corren, que lanzarían los temas por separado. Sin prisa, cada equistiempo. Y de repente, por «sorpresa», este viernes 12 de abril lanzan Todo aire sin previo aviso. Cero promoción, ni una sola pista en redes sociales.

Este EP de versiones - o reversiones, mejor dicho-de Refugios contiene una envidiable lista de invitados. Folky pasión en estado puro con toques externosy muy personales como los de Pedro Pastor y Álvaro Navarro en Saltar. De esta canción surge, precisamente, el título del recopilatorio. El resto de acompañantes, también «de lujo», comparten la pasión por las raíces de la banda burgalesa. Fetén Fetén no podían faltar y se entregan al máximo en Aire mientras El Náan hace lo propio en Ronda al canto. Galicia emerge y se abraza con Castilla gracias a Caamaño & Ameixeiras en Cielos. Por su parte, Lina e Lola convergen con Ariadna Rubio (TéCanela) a través de Suéltame y la guinda del pastel corre a cargo de María de la Flor en Nana para El Nido y coleguis, nada más y nada menos. «Nos gustaba la idea de que las canciones volvieran a cobrar vida con gente que hemos ido conociendo a lo largo de la gira», cuenta Rodrigo Cachorro (percusión, guitarra y voz) más contento que un niño con zapatos nuevos. Por las aportaciones en los arreglos, por el soplo de aire fresco con otras voces y, sobre todo, por la oportunidad de colaborar

con «gente que ya conocíamos de antes y admirábamos mogollón».

Cada tema se grabo en directo, tal cual. En localizaciones tan dispares como el salón rojo del Teatro Principal de Burgos, la antigua cárcel de Lugo o Tierra de Pinares. Se puede apreciar en los vídeos subidos a Youtube en los últimos meses. No hay trampa ni cartón y el grupo se sincera: «Queríamos que sonaran como

las estamos haciendo viajar, sin artificios. Era importante para nosotros transmitir la sensación increíble por la que hemos hecho todo esto, que no es otra que la de juntarnos entre amigos y disfrutar de la música compartida».

La primavera empieza a hacerse notar y Cachorro reconoce que «era bueno sacarlo ahora». Más que nada, porque *Todo aire* puede aportar «un empuje extra al resto de gira de todo este año». El verano pinta bien, como mínimo igual de intenso que el anterior. Caerán «mil plazas de pueblos», por supuesto. De aquí a junio, muchas salas. Toledo, Madrid, Barcelona... Y después «festivales gordos» como el Palencia Sonora y algún que otro que no se puede confirmar aún.

Arranca una etapa de transición para El Nido con el lanzamiento de este EP en todas las plataformas digitales. Transición en busca y conquista de nuevos horizontes. Cachorro, Nacho Prada, Álvaro Herreros y Eneko Lekumberri ya perfilan su próximo disco «de cara al año que viene». Entretanto, seguirán celebrando el éxito de *Refugios a cielo abierto* sobre el escenario, ya sea o grande o pequeño, a sabiendas de que «la música, si es compartida, siempre sabe mejor».

# EL OLEAJE DE LA DANZA SE CITA EN EL FÓRUM

Los alumnos del último ciclo de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León 'Ana Laguna' de Burgos han tomado el escenario del Fórum en su Gala-Taller Coreográfico. Los alumnos de 5º y 6º de las especialidades de Clásico y Contemporáneo han presentado las piezas coreografiadas por sus profesores especialistas bajo el sugerente título Danzando al oleaje'. Estos talleres, añadidos a su jornada lectiva, permite a los estudiantes emular el trabajo profesional de una compañía como a las que aspiran acceder. Una propuesta única de la Escuela Profesional de Danza que permite acercar a estos jóvenes con profesionales en activo y con una



SANTI OTERO

dilatada trayectoria. En este cuatrimestre han participado como profesores especialistas Jorge Crecis y Jordi Vilaseca en la especialidad de Contemporáneo e Inma Rubio y Eduardo Zúñiga en Danza Clásica. Las piezas que los alumnos han representado son '24' de Crecis, 'En la cima' de Vilaseca. En clásico han defendido en el escenario 'El trazo oculto', de Rubio y 'Uhhh!' de Zúñiga.

# **CULTURA**

# El Alpaka se completa con Perseida, La Regadera, Barbacana y Marcos Gallo

La segunda edición reafirma su compromiso con la revitalización rural / Además de la oferta músical, el festival ofrece actividades variadas y se extiende a otras localidades

BURGOS

La organización del Alpaka Fest hizo oficial este jueves el cartel definitivo de este festival que une música y compromiso con el entorno rural y que se celebra en Hacinas.

A la presencia ya conocida de El Niño de la Hipoteca, Valira, DEB, Skaifas, Teree, Grotèsque, Discodelia y Delpalo se suman los cuatro últimos grupos desvelados por la organización que incorpora a la edición de este año a La Regadera, Barbacana y Marcos Gallo. Además, estarán presentes sobre el escenario de la localidad serrana el grupo Perseida, ganadores de la última edición del UBULIVE.

El Alpaka Fest se desarrollará en esta su segunda edición entre los días 14 y 15 de junio de 2024 con la «firme misión de luchar contra el despoblamiento rural y llevar la cultura y la música a entornos menos accesibles», según remarca la organización en un comunicado en el que señalan que el festival «reafirma su compromiso con la revitalización de las comunidades rurales».

La entrada al festival es gratuita, y los conciertos se llevarán a cabo durante la tarde y noche del día 14 y el mediodía, tarde y noche del día 15. Además de la música, Alpaka Fest ofrece una variedad de actividades complementarias entre las que destaca la celebración de un evento de emprendimiento para



Presentación del festival este jueves en la Diputación Provincial. SANTI OTERO

proyectos rurales a modo de *cool* 

Durante el fin de semana del fes-

tival se celebrarán rutas de senderismo en la Sierra de la Demanda,

cales, así como un mercadillo de productos artesanales. De esta forma, Alpaka Fest, a juicio de la organización se consolida como un festival accesible para todos los públicos y edades. Sus promotores, organizados como Asociación Juvenil sin ánimo de lucro, se lanzaron en 2023 con una primera edición que ha dado pie a repetir e innovar en la cita de este mes de junio.

### FESTIVAL COMARCAL

La celebración no se limita únicamente a Hacinas, ya que como preludio al festival, el Alpaka On Tour llevará una muestra de la vibrante energía de Alpaka Fest a varias localidades, incluyendo Burgos (11 de abril), Salas

# Habrá actividades en Burgos, Salas, Castrillo de la Reina y Villanueva deCarazo

# Se presentó ayer con un concierto en la cafetería de la Facultad de Derecho

de los Infantes (27 de abril), Castrillo de la Reina (1 de junio) y Villanueva de Carazo (2 de junio).

A mayores, el festival se presentó en público en la tarde de ayer jueves con un concierto en la cafetería de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, con las actuaciones de Old Viejo y Pure. Old Viejo es un proyecto de Soul Psicodélico natural de Burgos que ayer presentó su su álbum debut "De 10 en 10". Pure, por su parte, es uno de los máximos representantes de la música electrónica en Burgos. Más de dos décadas sobre los escenarios y espacios culturales avalan a este artista, que ha conseguido crear un concepto de música electrónica de vanguardia dirigida a todos los públicos

# El cuarteto Menil Swing llega a Burgos cargado de un trepidande gipsy-jazz

Revisita estándares de los años 20 a 50 con un swing vibrante y una interpretación original y virtuosismo / Actúa en Círculo Creativo

BURGO

El cuarteto Menil Swing interpretará sus piezas de gipsy- jazz en este proyecto musical lleno de matices. El concierto plantea una original interpretación de estándares de los años 20 a los 50 del siglo XX a los que dotan de un swing trepidante de esencia 'gipsy' que hace vibrar al público. También revisitarán clásicos como los de Cole Porter, Jacques Brel, Charles Aznavour o Django Reinhardt.

El grupo formado por Javier Sánchez (guitarra), Raúl Márquez (violín), Art Záldivar (guitarra rítmica y voz) y Gerardo Ramos (contrabajo) se inspiró en el distrito de París Ménilmontant para el nombre del grupo que en los años 30 acogió a artistas como Reinhardt,

Grappelli, Edith Piaf o Maurice Chevalier, que mostraron su arte en calles, teatros y 'cafés-concert' e inspiraron las noches del lugar más bohemio de la ciudad.

Menil emerge como uno de los proyectos más innovadores y cautivadores dentro del panorama musical español contemporáneo. Su objetivo principal es difundir el encanto del gipsy-jazz o jazz-manouche, presentando una fresca perspectiva del swing que conmueve y emociona al público. Inspirado en el vibrante distrito parisino de MénilMontant, hogar de Reinhardt, Grappelli y otros icónicos artistas de los años 30, Menil lleva consigo el espíritu bohemio y la atmósfera artística que una vez llenaron las calles y teatros de la capital francesa. Con un lenguaje musical matizado, virtuosismo y una interpretación original, Menil ofrece un swing accesible y popular, creado y ejecutado con pasión y autenticidad.

Javier Sánchez en la guitarra, Raúl Márquez en el violín, Art Záldivar en la guitarra rítmica y voz, y Gerardo Ramos en el contrabajo, conforman un cuarteto de destacados músicos del panorama jazzístico español. Su trayectoria incluye colaboraciones con renombrados artistas internacionales. En su actuación, revisitan estándares que abarcan desde los años 20 hasta los 50, ofreciendo un swing enérgico y vibrante, digno de la época dorada del jazz. Menil cautiva a todo tipo de audiencias, transportándolas en



La cita será en el salón de actos de la Fundación Círculo de plaza de España.

un viaje nostálgico al corazón de los años 30 del siglo pasado, gracias a su interpretación original, virtuosismo y riqueza de matices.

# **CITA EN BURGOS**

El concierto se llevará a cabo en el escenario del salón de actos de la

Fundación Círculo (plaza de España, 3 planta -1) el viernes 26 de abril a las 19.3 oh. Las entradas están disponibles en la plataforma web a un precio de 5 euros (gastos de gestión incluidos) y por 7 euros en la taquilla presencial de la Fundación en la plaza de España, 3.

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Teléfono: 947 10 10 00. Fax: 947 00 28 53. E-mail de Redacción: info@ecb-elmundo.com



El equipo de investigadores ha analizado diferentes variables físicas de los participantes en el estudio. UII

# BURGOS

La colaboración científica entre la Universidad Isabel I y la Fundación Estela promueve el estudio de cómo es la alimentación, la actividad y práctica deportiva y la alfabetización en salud de las personas con síndrome de Down, con el objetivo de mejorar su bienestar y calidad de vida. Esta iniciativa ha permitido a los participantes de la asociación utilizar equipos especializados de última generación de la universidad, como el K-Pull o el escáner DEXA, el cual proporciona datos cruciales sobre la composición corporal de cada persona.

El equipo formado por los profesores Sergio Álvarez, María Martínez, Paula Rodríguez y Iago Portela, han analizado diferentes variables físicas de los participantes en el estudio. Con ello, se pretende alcanzar una visión general de la condición física de los participantes y así poder relacionarla con las otras variables analizadas durante la investigación. «Vamos a estudiar la fuerza del tren superior e inferior, el equilibrio y la flexibilidad de cada participante», indicó Paula Rodríguez, profesora del Máster en Formación del Profesorado.

# **OBJETIVO Y ALCANCE**

Susana Arias, gerente de Down Burgos, destacó la importancia de esta investigación, incidiendo en la escasez de estudios previos en esta materia. Este estudio, que cuenta con más de 40 participantes con edades entre los 12 y los 47 años,

# La Isabel I investiga sobre la actividad deportiva de las personas con síndrome de Down

El estudio pionero en Castilla y León sobre las personas con síndrome de Down es fruto de la colaboración científica de la universidad y la Fundación Estela y tiene como objetivo mejorar su bienestar y calidad de vida

tiene como objetivo analizar cómo el ejercicio físico impacta en su desarrollo muscular y óseo, y cómo puede mejorar su bienestar general. «Queremos conocer la evolución a nivel muscular y óseo no solo por edad, sino también en su capacidad física, potenciando así que las familias crean y fomenten en sus casas el deporte, para que tengan una vida más saludable», explicó Silvia García, coordinadora deportiva de Down Burgos. El envejecimiento prematuro es una de las características de las personas con síndrome de Down, por lo que es fundamental conocer cómo la práctica de algún deporte o la actividad física continuada en el tiempo puede retrasar los efectos negativos del envejecimiento.

El estudio se realizará en 6 jornadas a lo largo del mes de abril en los laboratorios de la Universidad Isabel I. Todas las pruebas se realizarán en los laboratorios de Biomecánica y Fisiología del Ejercicio de la Universidad Isabel I, con un estudio antropométrico, realizado por el escáner DEXA, que realiza un análisis de la composición corporal de cada participante.

Además, los participantes contestarán una serie de cuestionarios donde se analizarán otras variables. «En nuestro instrumento se

valorará la actividad física autopercibida, la alimentación, la calidad de vida y la alfabetización en salud, lo que permitirá, por un lado, saber si esta población tiene o no conocimientos en salud, y por otro, si llevan estos conocimientos a la práctica», concretó el profesor Sergio Álvarez.

# IMPACTO DEL ESTUDIO

Burgos se convierte con esta investigación en un referente en Castilla y León, lo que podría tener implicaciones significativas para otras provincias de la comunidad, al poder extrapolarse los datos. El estudio busca no solo comprender los bene-

ficios del deporte en la calidad de vida de las personas con síndrome de Down sino que también pretende obtener datos que faciliten establecer pautas para promover un estilo de vida activo y saludable en esta población a largo plazo.

# BENEFICIOS DEL DEPORTE

Según Susana Arias, la actividad deportiva desempeña un papel fundamental en la vida de este colectivo, comenzando desde los 4 años con actividades como la natación. A medida que crecen, intensifican su participación en diversas disciplinas deportivas, entre las que destacan el baloncesto, el atletismo y el golf. «Se ha observado que aquellos usuarios que participan en actividades deportivas tienen una vida más activa, lo que contribuye a mejorar no solo su condición física, sino también sus habilidades comunicativas y sociales», señala la gerente, «ahora queremos comprobarlo científicamente gracias a esta investigación con la Universidad Isabel I», matizó.

# **DEPORTE Y CALIDAD DE VIDA**

Desde la asociación se promueve la práctica deportiva en todas las etapas de la vida, enfatizando la importancia del trabajo en equipo y la inclusión de todos los participantes, independientemente de su nivel de habilidad. Esta es la razón por la que cada año amplían las propuestas relacionadas con las actividades deportivas. «Este año hemos añadido zumba con gran éxito, brindando a los participantes una opción adicional para mantenerse activos y comprometidos con su bienestar físico y mental, al tiempo que fomentan las habilidades comunicativas y sociales. Esta actividad, demandada por los socios, está teniendo muy buenos resultados entre quienes anteriormente no realizaban ningún tipo de deporte», señala la coordinadora deportiva de la asociación.

En la Fundación Estela se busca promover el trabajo en equipo y la participación de todos los usuarios. Es por ello por lo que se tienen en cuenta las habilidades motrices y las competencias físicas, diferenciando entre los que están iniciándose en alguna de las modalidades deportivas y los que cuentan con experiencia. «Tenemos, por ejemplo, dos equipos de baloncesto y, en función de su nivel de juego, compiten en uno u otro equipo en base a su disposición o condición física en la liga autonómica creada por la Federacyl. Siempre abogamos por la combinación de ocio y deporte porque es lo que les da calidad de vida», explica Silvia García.

# **COMPROMISO**

La colaboración entre la Universidad Isabel I y la Asociación Down Burgos refleja un compromiso compartido de comprender y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down a través del deporte y la investigación. Este estudio pionero sentará las bases para futuras investigaciones y acciones encaminadas a promover un estilo de vida saludable y activo en esta comunidad.



# LA POSADA

**DONDE NACE EL PICOTEO.** Rentabilizar la patata. Con esa idea nació Aperitivos de Añavieja en un momento bajo. Tiempos ya olvidados, no en vano en el día de hoy esta empresa familiar

nacida de la agricultura para transformar sus productos en fritos de calidad, suma premios llega a 17 países de 5 continentes y transforma dos millones de kilos y doblará su capacidad.

# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL**MUNDO

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Viernes 12 de Abril de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CXI. Número: 18.849

# CEOE usará 'cualquier vía' para elevar las ayudas hasta el 20%

• El vicepresidente de la patronal española y responsable de Cepyme, Gerardo Cuerva, asegura que «el Gobierno habla de despoblación y no aprovecha la rebaja máxima» que permite Europa

#### LOS EMPLEADOS MUNICIPALES MUESTRAN SU HARTAZGO EN EL AYUNTAMIENTO

Un mes después del 'fichaje' de Alberto Lozano, exresponsable de Servicios Públicos de UGT, como asesor especial del Ayuntamiento de Soria en Personal, «no han existido contactos» con los representantes de los trabajadores municipales. Así lo hizo constar este jueves el comité de empresa tras la protesta llevada a cabo frente al Ayuntamiento, y a la que asistieron concejales del PP y de Vox. La protesta fue conjunta por parte de la Junta de Personal y el comité de empresa, quienes expusieron el «hartazgo» de los trabajadores municipales con el «caos» del departamento de Personal, escenificado en el convenio colectivo, pendiente de renovar desde el 2015. «Era un convenio pero hace 10 años», sentenciaron



## Mañueco y Ribera coinciden en que la producción de energía eléctrica «beneficie al territorio que la genera»

El presidente de la Junta propone a la ministra y vicepresidenta del Gobierno que Zamora y «otras zonas afectadas por la despoblación» se beneficien de la fiscalidad diferenciada. Pide para Soria que se eleven al tope permitido por la UE las ayudas a empresas



#### Urgencias de La Milagrosa abrirá un acceso directo desde Nicolás Rabal en verano

SORIA

Al servicio de Urgencias de La Milagrosa se podrá entrar directamente desde la calle Nicolás Rabal a final de verano, cuando culminen las obras en el centro de salud, que abrirá un nuevo acceso directo. Según el director de Infraestructuras Sanitarias, Álvaro Muñoz, esta ejecución comenzará ya en mayo.

#### Lista de espera de 700 pacientes por la avería de dos meses del densitómetro

La Junta avanza que adquirirá uno nuevo pues no se puede arreglar Pág. 4

Enclave de Agua 'atrapa' en exclusiva a The Twin Souls y The Brooks

Pág. 6

#### FÚTBOL



La numantina Zaira Gallardo, en la órbita del F.C. Barcelona

**EMPRESA** 

# La CEOE activará todas las medidas para conseguir el tope del 20%

• El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, asegura en 'Los desayunos de FOES' que la patronal utilizará «cualquier vía» para lograr la aplicación máxima en la fiscalidad diferenciada

#### IRENE LLORENTE YOLDI SORIA

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, aseguró que la patronal utilizará «cualquier vía» para lograr que el Gobierno central aplique el tope máximo del 20% que la Unión Europea autorizó para las ayudas a la fiscalidad. Así lo explicó a los empresarios sorianos durante su participación en 'Los desayunos de FOES' para analizar la situación en Soria y departir sobre la productividad.

Bajo el título 'Productividad, la asignatura pendiente. Perspectivas y desafíos de las empresas y autónomos', Cuerva reconoció que la productividad en la pyme ha vuelto a bajar un 0,7%. A su juicio, lo peor es que «en los últimos cinco años en España ha caído un 3,8% mientras que la media europea ha subido un 4%, lo que indica que la diferencia se hace cada vez mayor y conlleva a una pérdida clara de competitividad», algo que cree que «deberían incluir los gobiernos en su programa electoral».

En este sentido, insistió en que el Gobierno no puede enmascarar la «subida incesante de impuestos» tanto a las empresas como a los trabajadores, y lo refrendó con cifras: «En los últimos cinco años, las cotizaciones en sus tipos mínimos aumentaron un 54%, y más de un 25 en sus tipos máximos», lo que a su juicio, también contribuye a la bajada de la productividad.

Ve «lamentable» que el Gobierno de España ni siquiera haya intentado elaborar unos presupuestos, un instrumento de gestión que en el ámbito empresarial es «imprescindible», más aún para un territorio como Soria, ya que sin presupuestos tampoco hay ayudas al funcionamiento.

No obstante, aseguró que la patronal instará al Ejecutivo central a mejorar el 1% aplicado, frente al máximo del 20% que la Unión Europea concedió. Al respecto, reconoció «el trabajo de FOES con Santiago Aparicio a la cabeza en la búsqueda de mejoras para un territorio en claro decrecimiento poblacional», un esfuerzo gracias al que «se consiguió que la Unión Europea permitiera al Estado español rebajar los costes laborales hasta un 20% y de alguna manera primar a la empresa en localizaciones como Soria se puedan implantar realmente, pero sin embargo se ha quedado en un pírrico

Por eso, garantizó que «desde Cepyme, siempre coordinados con FOES y Cecale vamos a trabajar para que el Gobierno tome conciencia,



El presidente de FOES, Santiago Aparicio, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ayer en 'Los desayunos de FOES'. HDS

y si realmente la Unión Europea le permite rebajar los costes laborales a empresas que estén en la provincia de Soria hasta un 20% no se puede quedar esta oportunidad en un 1% porque eso es realmente castigar al territorio».

Es más, añadió que si la situación empresarial «ya es difícil en cualquier lugar de España con la subida de costes, la congelación de ventas y la subida constante de impuestos y de cotizaciones y en Soria tenemos la oportunidad de aprovechar y primar a la empresa para que se instale es la única manera que nosotros conocemos de fijar la población, que a la vez es mejorar la

No entiende cómo el «Gobierno de España tiene un discurso claro contra la despoblación, e incluso tiene un ministerio asociado hasta con el nombre y no aproveche la oportunidad que le da la Unión Europea cuando otros muchos países de la Unión han ejecutado el 100% de la posibilidad de la ayuda al tejido productivo de la zona despoblada».

Además, invitó a la vicepresiden-

#### **CUERVA**

«Las ayudas para los costes laborales se han quedado en un 1%»

«El Gobierno habla de despoblación y no aprovecha la rebaja máxima»

ta del Gobierno, Yolanda Díaz, a no olvidar que los recursos para mantener el Estado del Bienestar emanan de la actividad empresarial liderada por los empresarios y los trabajadores.

Cuerva refrendó las recientes declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que sugirió que los trabajadores cobren toda la nómina y luego transfieran las cotizaciones a la Seguridad Social.

En su opinión, venían a reflejar que el dinero público «no es gratis» y que cuando se aprueba que el salario mínimo se sitúe en 1.134 euros de salario mínimo el coste real para la empresa es de 2.000 euros al mes. «Los que aportamos dinero al Estado queremos que revierta en la sociedad con la máxima efectividad y prudencia», reivindicó.

Y es que tiene claro que la empresa española está en una situación «difícil», debido al incremento de costes y la congelación en las ventas a consecuencia de la inflación. Estas dos circunstancias han hecho "el estrechamiento claro de margen de beneficios".

Gerardo Cuerva preside la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) desde 2019, y es vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), además de presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada.

No es la primera visita a Soria del empresario granadino, que ha acompañado a FOES tanto en la ceremonia de entrega de sus premios, como en otros encuentros con empresarios, el último, el celebrado en febrero de 2020 en FOES antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia de covid.

Además de su gran conocimiento del asociacionismo empresarial, Cuerva -ingeniero Industrial de formación-dirige el Grupo que lleva su apellido, formado por empresas que desarrollan actividades del sector energético desde hace más de 80 años en distintas áreas de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como instalación y conservación de infraestructuras.

El presidente de FOES, Santiago Aparicio, adelantó que en otoño asistirá a'Los desayunos de FOES' el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que además fue quien los estreno en 2018. Una iniciativa que en todo este tiempo ha servido para favorecer los encuentros de los empresarios sorianos con personalidades y expertos de ámbito nacional vinculados por distintos motivos a la empresa.

# Urgencias de La Milagrosa abrirá un acceso desde Nicolás Rabal en verano

El director de Infraestructuras destaca la inversión de 3,6M€ en «robotización» del servicio de Farmacia en el Santa Bárbara y la modernización de la unidad de diálisis

#### MILAGROS HERVADA SORIA

El servicio de Urgencias de La Milagrosa tendrá un nuevo acceso directo desde la calle Nicolás Rabal a finales de verano, cuando está previsto que finalicen las obras de ampliación en el punto de atención continuada, PAC, que alberga el complejo del centro de salud Soria Sur. La ejecución contempla abrir una entrada en el edificio, manteniendo el acceso actual para uso interno y de ambulancias.

El director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias, Álvaro Muñoz Galindo, visitó ayer la evolución de las obras en el centro de salud, que permiten aumentar las dependencias para el punto de atención continuada, ya que los servicios de oficina de la Gerencia de Atención Primaria se han ido trasladando al Hospital Universitario Santa Bárbara.

«Cada vez hay un uso mayor por los pacientes de los recursos de urgencias y hacía falta adecuar espacios del PAC», indicó Muñoz, sobre las obras, adjudicadas en 835.000 euros, cuya fase inicial comenzó hace unos meses, centrada en la mejora en la primera y segunda plantas, y culminará en mayo. La segunda fase, que contempla el nuevo acceso en urgencias, comenzará a partir de entonces y se alargará «dos o tres meses», avanzó el director general.

En el interior del PAC se lleva a cabo una reordenación del acceso, generando dos salas de espera diferenciadas (general y pediátrica), un espacio de recepción y administración y una nueva consulta de triaje. Además, se incorporan cuatro consultas de Medicina General. Con ello, el Punto de Atención Continuada, pasará a contar con nueve consultas, frente a las cuatro actuales.

En la planta primera se ubicará el Área de Pediatría, compuesta por dos consultas médicas y dos de enfer-



El director general de Infraestructuras visita las obras de La Milagrosa. SERGIO DE MIGUEL

mería, con sala de espera, aseo y lactario, específicos de la unidad.

Toda esta actuación se enmarca en las actuaciones previstas en la Atención Primaria, en la provincia, como destacó Muñoz, refiriéndose al nuevo centro de salud Soria Norte, cuya obra comenzará en 2025, aseguró, con seis millones de inversión. Hizo repaso del resto, como la licitación este año del centro de salud de El Burgo, cuvo coste es de 4.7 millones, o la redacción de proyecto del de San Leonardo, que comenzará este año, y prevé un gasto de cuatro millones. «El plan funcional del centro de salud de Almazán se elaborará este año, y a partir de ahí se hará el proyecto y la obra», indi-

El director de Infraestructuras se refirió igualmente a las obras del Hospital Universitario Santa Bárbara, que «van en plazo». Recordó que la obra del nuevo edificio que albergará radioterapia, que culminará en el verano de 2024, no cierra el proceso de construcción completo del hospital, que finalizará ya en 2025.

Muñoz anunció una inversión de 3,6 millones de euros para la equipación de la unidad de diálisis, «espacios muy modernos», y el servicio de farmacia, que compartirán edificio con radioterapia.

«El servicio de farmacia tendrá un importante porcentaje de robotización, y se consolidará como uno de más punteros en farmacia a nivel de los grandes hospitales de Castilla y León», enfatizó el director general, añadiendo que la Consejería de Sanidad tiene previsto incrementarlos hasta los cuatro millones, «unos

425.000 euros más para la renovación del equipamiento del propio centro hospitalario».

Por otro lado, el director general aseguró que al Hospital Virgen del Mirón «no se le quita ningún servicio. Es un centro consolidado y está trabajando con normalidad», y añadió que el mantenimiento se realiza: «Cuando surge una necesidad de mantenimiento o invesión se aborda con normalidad».

«La Junta tiene una estrategia preventiva de mantenimiento. Ahora sí puede ser que el protagonismo esté en Santa Bárbara, pero el mantenimiento es constante en todos. No hay previsto ningún tipo de traslado», indicó.

Por su parte, la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, confirmó que, por ahora, ninguno de los más de 8.000 médicos internos residentes, MIR, que aprobaron en toda España había solicitado ayer alguna de las 21 plazas de formación ofertadas en el Hospital

#### El punto de atención continuada tendrá nueve consultas

#### No hay previsto ningún traslado desde el hospital Virgen del Mirón

Universitario Santa Bárbara de Soria. «Están en proceso de selección y desde la Junta les ayudaremos en todo para que vengan a Soria», recalcó.

Respecto a la falta de profesionales médicos, como es el caso de psiquiatría, De Gregorio afirmó que están trabajando para que lleguen a Soria, «y si no, de manera colaborativa, como estamos haciendo con Cirugía y otras especialidades, que vengan y nos ayuden por vacantes o bajas. Es un problema nacional», matizó. En cuanto a los concursos de traslado, que «siempre se mueve todo el mundo», el mensaje de la delegada a los profesionales es «cautelay tranquilidad, y una vez que tomen posesión de sus plazas, ya se verán las vacantes y cómo será su

#### A LA ESPERA DEL MINISTERIO EN LA UNIDAD PARA PRESOS

Todos los hospitales en cuya provincia existe un centro penitenciario cuentan con una unidad de acceso restringido para presos, un espacio hospitalario que estará en la sexta planta, donde los internos se queden custodiados. La Junta asegura que ha mantenido una

«actitud proactiva»
para poder contar con
Instituciones
Penitenciarias y
trabajar en paralelo a
la obra en el Santa
Bárbara, ya que es esa
administración la que
ha de asumir el coste
de las instalaciones y
los elementos de
seguridad, pero
desconocen si el
Ministerio del Interior

mantiene ese compromiso. El director de Infraestructuras Álvaro Muñoz, manifestó su «preocupación, porque el interés de la Junta es que las actuaciones se lle a la par, y no se retrasen». «En Salamanca hace tres años que se hizo y la unidad de custodia no está culminada. Esperamos que no sea lo que pase en Soria», afirmó.



#### BAR-RESTAURANTE LAS PISCINAS DE CASTILRUIZ

El Ayuntamiento de Castilruiz está tramitando expediente de licitación pública para adjudicar el contrato de arrendamiento del BAR-RESTAURANTE LAS PISCINAS. Lo que se hace público para que, quienes estén interesados, puedan obtener información sobre las condiciones del contrato previa solicitud al correo electrónico castilruiz@dipsoria.es, o al teléfono 975 383001 (lunes y miércoles), durante quince días.

El Alcalde, Franciso Javier Jiménez Orte



# La avería de 2 meses del densitómetro eleva a 700 pacientes la lista de espera

La Junta ya ha iniciado los trámites para adquirir un nuevo aparato, destinado a medir la densidad ósea, ya que el actual, en el Hospital Virgen del Mirón, no se puede reparar

#### MILAGROS HERVADA SORIA

Cerca de dos meses, desde el pasado 20 de febrero, lleva averiado el densitómetro, el aparato destinado a medir la densidad ósea, fundamental para determinar la debilidad de los huesos o la presencia de osteoporosis y por tanto el riesgo de sufrir fracturas en el futuro. En todo este tiempo, la lista de espera para practicarse la prueba, muy habitual entre las mujeres a partir de los 60 años, ronda ya los 700 pacientes, según fuentes sindicales.

El servicio de reumatología realizaba, hasta la avería, un total de siete densitometrías al día, de lunes a viernes, por lo que se han dejado de practicar más de 300 en los últimos meses, que se han sumado a la lista de espera existente hasta entonces y a las nuevas citas solicitadas. Las densitometrías para medir el calcio y otros minerales en los huesos se practicaban en el Hospital Virgen del Mirón, en cadera y espalda de cada paciente.

Desde la Junta de Castilla y León indicaron que el densitómetro se ha estropeado y que ya se han puesto en marcha los trámites para la adquisición de uno nuevo, ya que el actual no se puede reparar. Según avanzaron, podría estar operativo en el plazo aproximado de un mes. Esto supone que en mayo se retomarían las pruebas para comenzar a descongestionar la abultada lista de espera.

Algunas de las afectadas -ma-



Las pruebas de densiometría se realizan en el Hospital Virgen del Mirón. MARIO TEJEDOR

yormente mujeres, las que más sufren osteoporosis— han mostrado su queja acudiendo a atención al paciente al conocer que el aparato lleva ya dos meses averiado y en el hospital no obtienen ninguna información sobre la posible solución. «Lo que te dicen es que hay una lista de espera de casi mil personas delante de ti y que llames en los próximos cuatro meses a ver si ya lo han arreglado», comenta una de las pacientes con afección de huesos y pendiente de practicarse la prueba.

#### DENSIDAD ÓSEA

Los huesos de la mayoría de las personas se vuelven más delgados a medida que envejecen. Si se vuelven más delgados de lo normal, se conoce como osteopenia, que aumenta el riesgo de osteoporosis, enfermedad progresiva que hace

que los huesos se vuelvan muy delgados y frágiles. Suele afectar a las personas mayores y es más común en las mujeres de más de 65 años, que tienen un mayor riesgo de sufrir fracturas, especialmente en las caderas, la columna vertebral y las muñecas.

La densitometría también se realiza para determinar si el tratamiento para la osteoporosis está dando resultado.

#### **FIBROMIALGIA**

#### GALA BENÉFICA EN GAYA NUÑO

La asociación Fibroas celebrará el día 14 de abril una gala benéfica de monólogos por la Fibromialgia, en el Centro Culural Gaya Nuño a partir de las 18.00 horas. Con la presentación de Solo Amalio, los artistas invitados son Suso Seca, Rafa de la Lave, Fernandito Nano, Mago Opscar, Mr Robles y Carlos Barrio.

#### **EDUCACIÓN**

#### BACHILLERATO INVESTIGACIÓN

Con la presentación de los trabajos finales, elaborados por los alumnos de segundo de Bachillerato de Escolapios, terminóp para estos dieciséis jóvenes una etapa importante de su formación que se lleva a cabo a través del Bachillerato de Investigación e Innovación. Escolapios firmó un convenio con el Campus Universitario Duques de Soria para hacerlo posible.

#### CAÑADA REAL

#### OBRAS DE NATURALIZACIÓN

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, ha licitado, con un importe de 67.763 euros, la obra de renaturalización de la Cañada Real Soriana Occidental a su paso por la ciudad de Soria. La obra tiene de plazo de presentación de ofertaS y de obtención de pliegos hasta el 6 de mayo, hasta las 14.00 horas.



MARIO TE IEDOI

DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON. La Asociación Parkinson Soria colocó ayer en la capital mesas informativas para dar visibilidad a su constante lucha contra la enfermedad. Además, se celebró un recorrido de sus miembros desde la Dehesa pasando por el espacio de tulipanes y culminando con un manifiesto.

## Dieta y estilo de vida con el doctor Lafuente

#### Conferencia de la Fundación Científica Caja Rural en el Casino de la Amistad

SORI

La Fundación Científicade Caja Rural de Soria (FCCR) que dirige Juan Manuel Ruiz Liso va a impartir una serie de charlas de Medicina Preventiva entre la población soriana, de forma que pueda beneficiarse el mayor número de personas de nuestros barrios, «pues la salud depende de muchas cosas que deben conocerse», explica la organización.

El doctor Jesús Lafuente será el encargado de pronunciar una conferencia en el Casino de la Amistad Numancia, en el salón Gerardo Diego, el próximo lunes día 15 de abril a partir de las siete y media de la tarde. La entrada es libre hasta completarse el aforo.

El tema elegido por el doctor es 'Dieta y estilo de vida, la mejor medicina». Lafuente es un médico de Atención Primaria con gran experiencia en la Educación para la Salud.

Cuenta con 21 años de ejercicio profesional en Duruelo de la Sierra, 18 en San Esteban de Gormaz, 5 años de coordinador responsable del I plan de gestión del Area de Salud de Soria, formador de Medora del Area de salud y formador de Ecografía para profesionales de A.P., especialmente en lo que se refiere a urgencias ecográficas.

# 'Ningún contacto' con Lozano tras un mes de su fichaje por el Ayuntamiento

Un centenar de empleados municipales se concentra frente al Consistorio capitalino

#### JOSÉ SOSA SORIA

Un mes después del 'fichaje' de Alberto Lozano, exresponsable de Servicios Públicos de UGT, como asesor especial del Ayuntamiento de Soria para el área de Personal no han existido contactos con los representantes de los trabajadores municipales. Así lo reveló el presidente del Comité de Empresa, Fernando Santiago, que ejerció de voz de todos los empleados del Ayuntamiento -funcionarios y laborales-en la concentración celebrada esta mañana a las puertas del Consistorio minutos antes del Pleno. La concentración contó con el apoyo de PP y Vox.

La concentración conjunta de la Junta de Personal y el Comité de Empresa quiso exponer el hartazgo de los trabajadores municipales con el «caos» del departamento de Personal, escenificado en el convenio colectivo, pendiente de renovar desde el 2015, y la Relación de Puestos de Trabajo, pendiente desde 2014. Una de las cuestiones más urgentes es es la estabilización de personal que afecta a 79 trabajadores municipales. Por ley, el proceso debe estar terminado este año y en el caso de Soria, según sus portavoces laborales, el proceso aún no ha dado sus primeros pasos

La llegada de Lozano al Ayuntamiento de Soria se fraguó hace un mes y tomó posesión en torno al 14 de marzo. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, defendió en ese momento para «un área debilita-



 $\textit{Un centenar de trabajadores municipales se concentr\'o en las puertas del Ayuntamiento. \textit{SERGIO DE MIGUEL}$ 

da que es necesario abordar» y casi de forma paralela se procedió a liberar al concejal del área de Personal, Eder García. En mes después no han existido acercamientos entre los responsables de recursos humanos del Ayuntamiento y los órganos de representación laboral. «No hemos tenido ningún contacto con el nuevo asesor, ni con el departamento», explicó de forma rotunda Santiago que añadió «deberían haber tenido tiempo suficiente, nosotros no dejamos nuestros

trabajos y no por eso dejamos de ser sindicalistas».

«Venimos a pedir lo que a estas alturas pensábamos que no era necesario», manifestó Santiago añadiendo que «estamos para pedir que se cumpla un convenio colectivo que esta Corporación, que tiene las palabras socialista y obrero en sus siglas», afirmó.

El comunicado leído en la concentración abunda en el «caos» del departamento de Recursos Humanos y vuelve a incidir en la «merma» de trabajadores públicos con la incorporación progresiva de trabajadores «cedidos» por empresas privadas que «van ocupando puestos en áreas municipales y por tanto, abriendo las puertas a la privatización». Las reivindicaciones no solo alcanzan al convenio o la RPT sino también el Plan de Igualdad, los calendarios o los riesgos psicosociales. La convocatoria además se repetirá el próximo 1 de mayo coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo.

Al término, Santiago fue cuestionado por las palabras del alcalde, Carlos Martínez, en la víspera, en las que aludía a las buenas condiciones del convenio del Ayuntamiento. El regidor hacia referencia a que a pesar de que el acuerdo laboral no se ha renovado en 10 años «sería difícil» encontrar un documento con mayor protección de los derechos laborales. «Tiene 10 años, igual era un buen convenio, pero el Ayuntamiento ha cambiado mucho y necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos», insistió Santiago.

Tampoco comparten desde el colectivo de trabajadores las justificaciones expresadas por Martínez para el bloqueo del convenio o la RPT por las sucesivas crisis y las políticas de personas del PP en el Gobierno central. «Eso es echar balones fuera cuando además en la mayor parte de acuerdos no implican dinero especialmente, implican otra serie de cosas, sobre todo, voluntad». Los trabajadores también volvieron a insistir en la necesidad de que el Ayuntamiento cese la contratación de empleados de empresas privadas para trabajos que corresponden a personal municipal como ocurre en San Saturio o en el mercado.

## Luz verde al Plan de Comercio con 'reparos' de Vox y 'deberes' del PP

El Pleno completa la reorganización con las nuevas funciones de Gregorio García

#### J. S. SORIA

El Pleno del mes de marzo del Ayuntamiento de Soria aprobó por unanimidad el Plan Estratégico de Comercio 20203-2027 que consta de cinco e jes, 34 acciones concretas y una dotación mínima fijada en los 9,7 millones de euros. El plan se lanza con el objetivo básico de dinamizar y apoyar al sector.

Aunque el voto fue unánime desde Vox se pusieron algunos «reparos» mientras el PP animó al equipo de Gobierno a dar agilidad al cumplimiento del mismo con cuestiones como la creación del a Comisión Técnica que tutelará el desarrollo del Plan, el avance en la renovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tiene incidencia directa en el Comercio y el «remate» del Plan de Atracción de Empresas. Por su parte, la concejala de Comercio, Teresa Valdenebro, defendió el plan como un elemento «transversal» e insistió en varias ocasiones de la necesidad de implicar a las administraciones superiores, especialmente a la Junta, titular de las competencias de Comercio.

El portavoz de Vox, Fernando Castillo, insistió en el voto afirmativo de su grupo, como en comisión, «por responsabilidad» y coincidió también en la necesidad de «proteger» al Comercio. Ahí se acabaron las buenas palabras

porque Vox incidió en su desacuerdo tanto con el Urbanismo como el «modelo globalista» de la Soria 2030, cuestiones que habitualmente centran su crítica. El PP lamentó, por medio de Damián Ferrero, que desde Vox lleguen «criticas sin aportaciones». Para los populares la cuestión clave es que se avance de manera «inmediata» en el desarrollo del plan de Comercio y las políticas vinculadas como el PGOU.

Valdenebro cerró el debate –no se utilizó el turno de dúplica– insistiendo en la necesidad de que la Junta intensifique su apoyo al Comercio para lo que instó a Vox a utilizar «su hilo directo» con el consejero del ramo y el vicepresidente de la Junta.

#### REORGANIZACIÓN

En el Pleno también se abordó la reordenación definitiva de las áreas y tareas de los concejales del equipo de Gobierno que se produce como consecuencia del fallecimiento de Jesús Bárez y la entrada en el Consistorio de Gregorio García que pasa ocupar un puesto en la Junta de Gobierno y el área de Empleo y Innovación.

#### JORNADAS CULTURALES 2024

Taller de cocina de primavera (adultos). Taller infantil de decoración de galletas. Lugar: Centro Cívico 17:30 h.



Taller de manualidades para niños de Educación Infantil. I Concurso de Marcapáginas para niño de Primaria. Lugar: Biblioteca



GIGANTALIA 2024 Il Encuentro Internacional de Gigantes y Cabezudos de Golmayo



Clibro con Nieves Podereux. Con Pictorieta y nuevos cuentos. Lugar: Biblioteca 18:00 h.



Audiciones de la Escuela de Musica Lugar: Biblioteca 18:30 Actuación multi instrumental del alumnado de la Escuela Municipal. 19:30 Piano (sala de estudio).



Entrega de premios del V Certamer .iterario Municipio de Golmayo. Audición de la Escuela de Música. .ugar: Biblioteca 8:30 h.





## **SORIA**

# El grupo The Twin Souls actuará «en exclusiva» en el Enclave de Agua

El Festival rendirá un homenaje a Jesús Bárez por su «apoyo incondicional» al evento

#### ANA APARICIO SORIA

El Festival Enclave de Agua vuelve a Soria un año más en su XVII edición con un cartel «exclusivo» que será la delicia de muchos amantes de la música afroamericana.

La concejala de cultura, Gloria Gonzalo, junto con los directores del Festival, Alfredo Cañas y Víctor Frutos, presentaron ayer este evento tan esperado por los sorianos y que se ha convertido en el festival de música afroamericana más importante de España. «Es un evento musical que se ha consolidado como un clásico del verano en Soria y se ha posicionado como uno de los festivales musicales más importantes a nivel nacional e internacional dentro de este estilo musical», aseguró Gonzalo quien quiso destacar y atribuir este gran éxito al exconcejal de cultura, recientemente fallecido, Jesús Bárez. «Su manera valiente de afrontar su trabajo y su vida en general le llevó a apostar de manera decidida por este festival y este increíble estilo de música que supone una gran apertura de mente con el que Soria se ha consolidado en el mundo de la música y de los festivales»

Los organizadores del Festival presentaron el cartel de este año que ca-



Presentación oficial de la XVII Edición del Festival Enclave de Agua. HDS

lificaron de «explosivo y exclusivo» con muchos grupos que sólo podrán escucharse en Soria pues es su única parada en España durante su gira de este año. «Tenemos un menú lleno de funk y blues. Después de muchos meses de esfuerzo y trabajo hemos conseguido cerrar un cartel que supone un cóctel musical muy equilibrado marcado por la juventud de los artistas y con gran protagonismo femenino», aseguró Cañas quien confesó el sentimiento «agridulce» que envuelve este año al Festival al no poder contar con la presencia de Jesús Bárez. «Es y será siempre el 'alma mater' del Festival Enclave de Agua. Este es un proyecto suyo y creemos que el mejor homenaje por nuestra parte y de todos los sorianos es mantener su legado

y seguir fieles a la personalidad marcada por Jesús», explicó Frutos quien no quiso desvelar más datos sobre el homenaje que tienen preparado.

Como cada año, el presupuesto destinado por parte del Ayuntamiento para la realización del Festival será de 200.000 euros, una cifra que según confirmó la concejala de cultura se mantiene «en la línea de todas las ediciones»

#### UN CARTEL «EXPLOSIVO»

El jueves 25 de julio, el Enclave Jam Sessions volverá a inaugurar el Festival en la pradera con una mezcla de grupos sorianos y un espectáculo basado en la participación de los asistentes. En el escenario principal, los grupos The Buttshakers, Tito Ramírez, Dorrey Lyles y Donny's Black Shoes. El viernes 26, el cartel contará con nombres de gran categoría como The Harlem Gospel Travelers, The Brooks, que tocarán en exclusiva en la capital soriana, The Next Movement y The Limboos. Como broche final, el sábado 27 de julio regresará a Soria una de las grandes triunfadoras en el festival de otros años, Nik West, y también, grupos como Greements Plays P-Funk, Shouthern Avenue, The Twin Souls, que dará su único concierto este año en Soria y Red Cactus, que repite este año por su gran aclamación popular, esta vez en un escenario más

Las sesiones del vermú no faltarán ninguno de los tres días como «plataforma para los grupos sorianos». Este año participarán seis bandas sorianas y cuatro grupos llegados de fuera.

## Confecciones Sanz Sáez destinará el 5% de sus ventas a mejoras en los barrios

El taller de renovación de ropa contó con más de 24 participantes

#### ANA APARICIO SORIA

Con motivo del triple aniversario del grupo Confecciones Sanz Sáez, los establecimientos locales Mayte, Teyma y Decor Hogar han organizado varias actividades e iniciativas que se desarrollarán a lo largo de este año 2024. Para conmemorar y celebrar este cumpleaños, Mayte cumple 38 años, Teyma 25 años y Decor Hogar Textil 19 años, una de las primeras iniciativas llevadas a cabo por el grupo textil será la donación del 5% de todas las ventas que obtengan, entre el 15 de abril y el 15 de junio, al conjunto de asociaciones de vecinos de Soria para conseguir, en la medida de lo posible, algunas me-

Soria, 12 de abril de 2024

textil, las aportaciones irán en función del dinero recaudado y se distribuirán proporcionalmente a las Asociaciones según su tamaño en relación al número de socios que pertenezcan a cada una de ellas. «Es un tema que hemos planteado al Ayuntamiento de Soria y falta matizar algunos detalles de cómo se va a distribuir este porcentaje de dinero que obtengamos de las ventas y a qué mejoras se va a destinar concretamente», explicó Mayte Sanz quien confirmó que la idea inicial de esta iniciativa es «adecuar los entornos vecinales» para obtener una repercusión positiva en la ciudad de Soria y en el comercio local. «Es nuestra pequeña manera de agradecer a los sorianos todo el apoyo que nos

joras en los barrios de la capital. Se-

gún han asegurado desde el grupo

han brindado durante tantos años y que sin él no hubiera sido posible mantenernos a flote durante tanto tiempo. Es muy gratificante poder colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, con el pequeño comercio que está viviendo una situación muy complicada pero que su



Más de 24 personas en el taller de renovación textil. MARIO TEJEDOR

supervivencia es esencial para el desarrollo y el buen funcionamiento de cualquier ciudad».

#### **OTRAS ACTIVIDADES**

Ayer se celebró la primera de muchas actividades previstas para este año en conmemoración a los años de trabajo del grupo textil. Bajo el lema 'reinventa tu ropa, dándole un toque moderno', el taller de reciclaje, renovación y adaptación de ropa contó con la participación de más de 24 personas de todas las edades. Todos los materiales y prendas usados en la actividad fueron aportados por el grupo textil dejando a la imaginación de los participantes los estilos y diseños de cada una de las pren-

Aunque todavía no están cerradas el resto de actividades que se realizarán en los próximos meses, Mayte Sanz explicó que irán dirigidas a todos los sectores de la sociedad soriana. «Queremos hacer actividades en las que puedan participar todos los sorianos, desde asociaciones vecinales al sector más joven de la sociedad, con el objetivo de conectar el comercio local con la juventud ya que creemos que está muy desconectada de la situación que vive el pequeño comercio».



a los 91 años de edad. habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su apenada familia y amigos ruegan y agradecen una oración por el eterno descanso de su alma.

La misa de funeral con las cenizas presentes se celebrará hoy viernes, día 12, a las seis de la tarde en la Iglesia Parroquial de (Soria) e inmediata conducción de las mismas al cementerio de dicha localidad

## **PROVINCIA**

# La Junta de Personal tacha de 'injustas' las críticas de Serrano

• Califica sus declaraciones de «imprecisas» e «impropias» de un representante público y afea que los incrementos en Personal correspondan a cargos de libre de designación

#### N. F. SORIA

La Junta de Personal de la Diputación Provincial de Soria ha salido al paso de las recientes declaraciones del presidente, Benito Serrano, en las que criticó el trabajo de los empleados de la institución, que considera «imprecisas, injustas y sesgadas, que no se ajustan a la realidad».

Los representantes de los trabajadores, en un comunicado y por unanimidad, manifestaron que estas declaraciones son «impropias» de un representante público e «injustas» con los trabajadores de la Diputación, que «con economía de medios y numerosos obstáculos consiguen casi siempre sacar adelante estas iniciativas, sin reclamar que en caso de éxito se les atribuya».

Serrano, en declaraciones a los periodistas aludió a «errores puntuales» en algunos departamentos que se arrastraban desde hace tiempo y que habían generado problemas en la tramitación de algunos proyectos.

La Junta de Personal recuerda que la plantilla de la Diputación, en la que apenas ha habido modificaciones sustanciales, ha asumido en los últimos años un importante incremento de trabajo que se refleja en el montante del presupuesto generado.

Asu vez afea a Serrano que los mayores incrementos en el departamento de Personal corresponden a los puestos de libre designación, «siendo el actual equipo de Gobierno el más numeroso en personal liberado y de libre designación de todos los habidos con anterioridad», así como subrayan que el número de comisiones en esta legislatura ha pasado de 8 a 14 y que son los trabajadores los



Dependencias de la Diputación Provincial. MARIO TEJEDOR

que han asumido las nuevas tareas.

A renglón seguido, los representantes de los trabajadores en la Diputación recuerdan a los representantes políticos que son ellos los que tienen las competencias en cuanto «a las tareas organizativas del funcionamiento de la Institución y de dotar de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para responder a las necesidades en la gestión de sus competencias, así como la evaluación y seguimiento de éstas para una mejora planificación».

La Junta de Personal ofreció su colaboración para aportar «propuestas de mejora que estimemos necesarias para la consecución del interés general y para el cumplimiento de los objetivos».

El pasado lunes, Benito Serrano, en declaraciones a los periodistas, dejó en entredicho el trabajo en algunos departamentos de la Diputación porque en la Junta de Gobierno no se pudo licitar un centro Conet "porque alguien se había equivocado y no es porque el equipo de Gobierno no haga su trabajo», manifestó

Indicó que desde hace tiempo se venían detectando «errores puntuales» que se había procedido a corregir y la Diputación «es una gran empresa que tiene que estar coordinada y tiene que funcionar».

Las manifestaciones de Benito Serrano se produjeron unos días después del debate plenario sobre la liquidación presupuestaria, en el que la oposición sacó los colores al equipo de Gobierno con su baja o nula ejecución de los programas de fondos europeos.

Precisamente, entre los ajustes que ha realizado el actual equipo de Gobierno es la creación de un departamento de fondos europeos, dirigidos por técnicos de la Diputación que se complementará con más personal. «El problema de los fondos europeos es gestionarlos, como te equivoques en un papel hay que devolverlo todo», puntualizó.

## Carrera, marcha solidaria y comida en las Jornadas de la Manzana de El Burgo

#### SORL

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma y Nufri han presentaron ayer la IV Jornada manzanas de Soria que se celebrará en la localidad entre el 19 y el 21 de este mes de abril.

La cita con las manzanas comenzará a primera hora del sábado con la cuarta edición del Desafío BTTManzanas de Soria en el que se espera la participación de alrededor de 300 personas en un doble recorrido con vistas increíbles y un ambiente inmejorable. La salida será desde la plaza de Osma a las diez de mañana. Al finalizar la carrera tendrá lugar una co-

mida popular para todos los participantes, acompañantes y vecinos para la que se podrán adquirir allí mismo los tickets. Por la tarde la actividad se trasladará a la plaza del Rastro con las actuaciones musicales de Maribel Vermú y El Guapo Calavera que es un fijo de esta iniciativa.

El domingo será el tiempo de la solidaridad de la mano de Cruz Roja con una marcha solidaria que se desarrollará entre los manzanos floridos de La Rasa. La caminata comenzará a las once de la mañana y finalizará con una chocolatada popular para todos los participantes.

## El Club de la Lectura de Almazán cumple su décimo aniversario

#### SORIA

La Biblioteca Municipal de Almazán pone en marcha el Club de la Lectura que este mes cumple su décimo aniversario.

El club reúne en la actualidad a un grupo de 14 mujeres y 9 hombres y ha contado en sus 10 años de historia con 40 participantes. En conjunto, se han leído 100 libros y convocado otras tantas sesiones.

En las reuniones mensuales, los componentes del club comentan un libro que han leído previamente y que es propuesto por la biblioteca y cuyos ejemplares proceden de los lotes para Clubes de lectura de la Red de Bibliotecas de Castilla y León. Estas sesiones posibilitan que un grupo variado de personas interesadas en reflexionar, comentar, aprender, disfrutar y relacionarse a partir de la lectura den su opinión y compartan sus experiencias a través de los libros seleccionados. Además, es indudable su contribución a la dinamización de la cultura local. Durante estos 10 años, se han realizado actividades paralelas, relacionadas con lecturas previas en el club, como asistencia al teatro en Soria y Madrid.

#### Golmayo arranca con las actividades culturales del mes de abril

N. F. SORIA

El Ayuntamiento de Golmayo arranca con varias actividades culturales para el mes de abril como apoyo a la celebración del encuentro de gigantes y el Día del Libro.

Se han organizado dos talleres culinarios que se celebrarán el próximo sábado, a partir de las 17.30 horas en el centro cívico. Uno de ellos está dirigido a adultos y el segundo a los más pequeños. Los más mayores elaborarán varios platos de la mano de Markocinando. El menú será revuelto de setas en dos cocciones, alcachofas confitadas con foie y falso rissoto de trigo de verduritas con crujiente de queso. A la misma hora y lugar para niños Taller infantil de decoración de galletas, impartido por Azúcar Morena y Luisa Araujo. Los interesados se tienen que apuntar en el Ayuntamiento antes del 11 de abril y el coste para acudir a la actividad es de 5 euros los empadronados y de 10 euros los no empadronados.

Para los más pequeños arrancará el día 12 un taller de manualidades que también tendrá lugar el 19 de abril. En estos días se llevará a cabo un concurso de marcapáginas dirigido a niños de Educación Primaria. La actividad tendrá lugar en la biblioteca de Golmayo a las 18 horas.

Con motivo de la celebración del Día del Libro se han programado tres actos, un cuentacuentos, audiciones de la escuela de música y la entrega de premios.

El día 24 a las 18:00 horas tendrá lugar un cuentacuentos con Nieves Podereux donde los más pequeños podrán disfrutar en la Biblioteca.

Los días 25 y 26 de abril se realizarán audiciones de la Escuela Municipal de Golmayo. El jueves se dividirán en dos sesiones, la primera a las 18.30 horas con una actuación multi instrumental del alumnado de la escuela y la segunda a las 19.30 con piano. La audición del viernes se complementará con la entrega de premios del V Certamen Literario Municipio de Golmayo que comenzará a las 18.30 horas.

En el certamen puede participar todo el público que lo desee y la temática también será libre siempre y cuando se haga referencia a patrimonio, gastronomía, tradiciones y fiestas populares que se celelbren en Golmayo o en alguna de sus pedanías.

# **CASTILLA Y LEÓN**

# Mañueco y Ribera coinciden que la producción de energía eléctrica beneficie a quien la genera

• El presidente de la Junta propone a la vicepresidenta del Gobierno que Zamora y «otras zonas afectadas por la despoblación» se beneficien de la fiscalidad diferenciada • Se comprometen a «reuniones de trabajo»

#### VALLADOLID

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, coincidieron ayer en que la producción de energía eléctrica redunde en beneficio de la comunidad local y reduzca su gastos corrientes, una petición que partió del jefe del Ejecutivo autonómico, dado que Castilla y León exporta el 55% de la energía que produce.

En un encuentro mantenido entre ambos en la sede del Ministerio, en Madrid, Mañueco solicitó a Ribera que esa producción de energía "beneficie al territorio que la genera", a lo que la ministra aludió que "debe hacerlo, preservando las condiciones y la naturaleza local" y "favoreciendo el autoconsumo y la creación de comunidades energéticas".

"Hemos sido tradicionalmente líderes en producción energética y ahora lo somos en renovable", apuntó Mañueco, quien reclamó también una inversión mayor de Red Eléctrica Española y el cambio de la normativa para "favorecer" el autoconsumo y el "consumo de proximidad" para permitir el "asentamiento de la población allí donde se produce esa electricidad".

Mañueco trasladó que la Junta "trabaja con la convicción de que la energía no puede pasar de largo por nuestra tierra y tiene que ser una oportunidad para generar empleo y riqueza en el territorio". Y puso como ejemplo dos casos, el de Numantia Saf, que invertirá 780 millones de euros para crear la primera planta de combustible renovable para la aviación en Soria; y el de Villadangos del Páramo (León), cuyo propósito es que sea "el primer polígono industrial verde de España y Europa". "Nuestra apuesta es por instalar aquellas empresas que se dedican a la fabricación de componentes de renovables y que la energía que se produce sirva para el consumo y autoconsumo de proximidad", incidió.

Al respecto Teresa Ribera coincidió "en la necesidad de utilizar la transformación tan importante que



Juan Carlos Suárez-Quiñones, Alfonso Fernández Mañueco y Teresa Ribera, en la reunión celebrada ayer en Madrid. ICAL

vive el sistema energético, como vector de oportunidades en el territorio; y acercar la reducción de facturas eléctricas en hogares allí donde se produce la electricidad". "Ha cambiado mucho el mapa, ya no se genera en los puertos o en zonas carboníferas", sostuvo la vicepresidenta.

Ribera destacó que una de las peticiones de Mañueco es dedicar parte de esos recursos sobrantes en las zonas productoras a las demandas industriales que "cuentan con madurez y atractivo" y facilitar "la evacuación para beneficiar a las comunidades locales", informa Ical.

En todo caso, alertó de que la inversión en redes durante estos años requiere "conciliar los tiempos y asumir los plazos que requieren", pero "ofreciendo visibilidad de forma transparente a los inversores, desde el lado del consumo y el uso de abastecimiento de las familias; y desde el lado de la generación, donde se plantean proyectos en este momento".

A su juicio, la transformación del

sistema energético es "capital aprovecharlo en términos de generación de empleo, modernización del tejido productivo y nuevas actividades industriales". Recordó que el trabajo se inició, en Castilla y León, por aquellos territorios y comarcas que vivían del carbón y continuó con el "acompañamiento" a la zona de la central de Garoña (Burgos) para mantener el empleo y generar oportunidades tras el cierre de la central nuclear, "donde queda mucho trabajo por hacer". Y anunció que en breve saldrá el nodo de La Robla (León).

La vicepresidenta aplaudió también la aprobación por parte de la Comisión Europea de la reforma del mercado eléctrico, "hila bien con el mensaje trasladado por el presidente y por mi", dijo. "La realidad energética no tiene nada que ver con hace cinco años. España está bien posicionada y debemos buscar un sistema cada más electrificado, eficiente, aprovechando las renovables, rendimientos positivos para las per-

sonas y la industria", comentó Ribera, quien consideró que "no es solo un asunto que tenga que ver con inversiones en infraestructuras, sino para el marco regulatorio, que requiere una actualización para favorecer el equilibrio entre los retornos para el inversor y un buen precio para los consumidores".

#### POLÍTICA DEL AGUA

El agua fue la tercera de las patas del encuentro, junto con la despoblación y la energía. En este punto, Mañueco insistió a la vicepresidenta sobre una gestión integral y compartida del agua y apostó por "reforzar las infraestructuras hidráulicas". Al respecto, exigió una mayor capacidad de regulación en la cuenca del Duero e impulsar algunas obras "con varios lustros de retraso", como son, entre otros, según mencionó, las presas de Castrovido (Burgos), Río Mayor (Soria) y Ciguiñuela (Segovia), así como el recrecimiento de Santa Teresa, en Salamanca, y la central hidroeléctrica de Irueña, que "será una realidad", según anunció Ribera.

También demandó el "impulso" del regadío en Las Cuezas, Canal de San José, de Pisuerga, Campillo de Buitrago, el sector IV del Porma, Vilamoronta, Carrión, Saldaña, etc, pendientes por tramitaciones ambientales del Ministerio.

Mañueco recordó también que la Junta realiza "un esfuerzo importante" en la depuración de aguas de pequeños y medianos municipios y solicitó a la ministra un "impulso" a aquellos compromisos que asumió el Gobierno de España hace varios años, con una decena de obras que el Estado consideró de "interés general". "La voluntad de la vicepresidenta es impulsarlo cuanto antes", dijo. Se trata de las estaciones depuradoras de Aldeamayor de San Martín, Ayllón, Fermoselle, San Cristóbal de Entrevías, Villanueva de Duero, Villanueva de Yeltes, Astudillo, Quintanar de la Sierra, Mo-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 



**MUNDO AGRARIO** 

Todos los lunes en su kiosko

# CASTILLA Y LEÓN

#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

rales del Vino, Monfarracinos, Villaralbo, Palacios de la Sierra, Castrovido, Hacinas, Castrillo de la Reina, Vilvestre de Pinar, Canicosa de la Sierra y el Espacio Natural de los Arribes del Due-

Por su parte, Ribera consideró que el agua "es determinante y concita una de las grandes oportunidades del país" y añadió que el debate está sobre la mesa "en torno a calidad y cantidad, infraestructuras, eficiencia en el consumo de agua y los usos agrarios u otros tipos en sectores productivos". Durante el encuentro se repasaron algunas de estas actuaciones en ejecución, pero ambas administraciones se emplazaron "a seguir hablando" en el marco de una planificación iniciada el año pasado y de otra de carácter eléctrico a través de la generación hidráulica.

Tanto Mañueco como Ribera conciliaron la posibilidad de "verse de forma recurrente, con una lista detallada y de deberes para trabajar conjuntamente"; y se comprometieron a celebrar, desde hoy, "varias reuniones de trabajo" en estas tres materias: despoblación, agua y energía.

#### **FISCALIDAD**

Por otro lado, Mañueco propuso a Ribera que Zamora y "otras zonas afectadas" por la despoblación se beneficien de una fiscalidad diferenciada, al igual que Soria, Cuenca y Teruel, que se eleve al 20% en costes laborales. "Zamora encajaría", sentenció el jefe del Ejecutivo autonómico, quien señaló que Junta y Gobierno central desarrollarán un "análisis conjunto" de las medidas puestas en marcha en estos dos años desde ambas administraciones en la provincia soriana.

En este sentido, Ribera y Mañueco se emplazaron a elaborar, con el compromiso la vicepresidenta, un "trabajo bilateral para dar seguimiento a algunas políticas que incluyan medidas fiscales sobre incentivos y reducción de cuotas", si bien apostó primero por hacer una evaluación de los resultados y posibilidades de mejora. "Es uno de los aspectos a los que prestamos más atención y puedo asegurar que nos sentimos particularmente comprometidos", dijo Ribera.

Así, en materia de despoblación, el presidente autonómico admitió que es una problemática que afecta al conjunto de la Unión Europea, "pero más a las zonas de interior", como es el caso de Castilla y León, por lo que reclamó a Ribera una financiación "imprescindible y adecuada de los servicios públicos", capítulo en el que mencionó que el Ejecutivo autonómico mantiene abiertos en Castilla y León 3.600 consultorios locales y escuelas desde 3 niños, entre otros ejemplos de servicios disponibles en todo el territorio.

# Ribera asegura que Berkeley tuvo la oportunidad de «mejorar» el proyecto

La vicepresidenta asegura que el rechazo a la mina de uranio de Salamanca lo avalan informes técnicos y Mañueco asegura que los trámites en Castilla y son «favorables»

#### VALLADOLID

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer que los trámites, en el ámbito autonómico, llevados a cabo por la empresa Berkeley para una mina de uranio en Retortillo (Salamanca) son "favorables a la apertura de la instalación" y añadió que "ha cumplido con todos ellos". Se refirió así a la decisión de la compañía australiana, que remitirá su disputa legal con el Gobierno al Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones (Ciadi), como consecuencia de que el Ejecutivo español "no ha entablado ninguna negociación relacionada con la disputa".

Mañueco mantuvo una reunión en Madrid con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, quien señaló que la "decisión del Gobierno es técnica" y "se apoya en los informes, en un procedimiento dilatado a lo largo del tiempo en el la propia compañía tuvo la oportunidad de mejorar y aportar su proyecto, en reiteradas ocasiones", informa Ical.

Ribera explicó que el informe al respecto del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) fue "relevante" y respetó los "mecanismos de defensa" a los que asista Berkeley, como también, avanzó, lo hará el propio Ministerio. "Iremos viendo", espetó.

"Es un procedimiento que se dilató mucho a lo largo del tiempo y en el que la propia compañía tuvo ocasión de mejorar y aportar en reiteradísimas ocasiones, y donde fue importante el informe del Consejo de Seguridad Nuclear", dijo la ministra.

Berkeley Energia anunció este pasado miércoles que sometería a arbitraje internacional bajo el Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones (Ciadi) su disputa con España respecto de su proyecto de la mina de uranio, después de que el Gobierno español no hubiera entablado ninguna negociación al respecto tras la notificación presentada en noviembre de 2022 al presidente del Ejecutivo y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A este respecto, Ribera reconoció que Berkeley Energia está "como cualquier particular, en su perfecto derecho a hacer uso de todos los mecanismos de defensa que considera oportunos", informa Europa Press.

"Nosotros como Estado también, obviamente, hacemos uso de todos los mecanismos de defensa que consideramos oportunos también ante los tribunales de arbitraje", dijo.

Las diferencias entre Berkeley y el Gobierno vienen de años atrás. A finales de 2021 la empresa decidió



Mañueco y Suárez-Quiñones, ayer, en la reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica. ICAL

estudiar "de inmediato" las opciones legales disponibles contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de rechazar la autorización para la construcción de la planta de uranio en Salamanca."La empresa seguirá defendiendo con firmeza su posición", afirmado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

#### DECISIÓN "NO LEGAL"

Berkeley considera que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha infringido la normativa sobre procedimientos administrativos en España, así como el derecho de defensa de la firma, lo que implicaría que la decisión sobre el rechazo de la solicitud de la construcción de la planta de la compañía "no es legal".

A juicio de la compañía, el departamento que preside Teresa Ribera rechazó la solicitud de autorización "sin seguir el procedimiento legalmente establecido", ya que, según la empresa, el 'Informe de Mejora' y los dos informes adicionales de alegaciones y comparación con otras instalaciones radiactivas no ha sido tenido en cuenta y enviado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para su valoración, tal y como ha solicitado la compañía en múltiples ocasiones.

Berkeley recibió la notificación formal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la que informan que se ha rechazado la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva en Salamanca.

Esto se produce tras el informe desfavorable emitido el pasado 12 de julio por el pleno del CSN, que, según la compañía, ha adoptado una decisión arbitraria con cuestiones técnicas utilizadas como justificación para emitir dicho informe, que carece de soporte técnico y jurídico.

Berkeley presentó la documentación solicitada, así como un 'Informe de Mejora' para complementar la solicitud inicial, junto con las correspondientes alegaciones que abordan todas las cuestiones planteadas por el CSN. Asimismo, envió una solicitud al Ministerio para la reevaluación del proyecto por parte del CSN.

Además, Berkeley solicitó al Ministerio el acceso a los expedientes asociados a la autorización de construcción y de desmantelamiento y clausura de las instalaciones radiactivas de La Haba (Badajoz) y Saelices El Chico (Salamanca), propiedad de ENUSA Industrias Avanzadas, con el fin de verificar y contrastar las condiciones aprobadas por los órganos administrativos y reguladores competentes para otros proyectos de uranio similares en España.

Al realizar una comparación detallada de los distintos expedientes, es evidente, según la firma, que se le ha requerido a Berkeley aportar información que no se corresponde con el marco normativo y el alcance de la actual fase del procedimiento, y que además no fueron los criterios aplicados en otros procesos de concesión de licencias para instalaciones radiactivas similares.

En consecuencia, Berkeley considera que el CSN ha actuado de forma "discriminatoria y arbitraria" al evaluar la solicitud de construcción para el proyecto de Salamanca.

Estos argumentos adicionales se detallaron en otra carta enviada al departamento de Teresa Ribera en la que Berkeley solicitó que dichos argumentos se incorporaran a su expediente y, en vista de las "deficiencias" del informe desfavorable del CSN, se devolviera el procedimiento a la CNS para que se emitiera un nuevo informe que corrija dichas deficiencias.

Con anterioridad, en octubre de 2018 el Gobierno español descartó autorizar los permisos necesarios para que opere la mina de uranio que la empresa australiana Berkeley Energía está proyectando en la localidad de Retortillo (Salamanca). Además, Berkeley Energia suspendió este martes su cotización en el mercado de valores de Australia antes las fuertes caídas registradas, según publican varios medios.

El proyecto consiguió las autorizaciones preliminares en 2013, pero desde entonces se enfrenta a la oposición de diferentes grupos locales y trabas administrativas. La empresa aseguró en una conferencia con inversores que seguía "optimista" con conseguir todos los permisos necesarios para que comience a operar.

# CASTILLA Y LEÓN LA QUINTAN





### **GONZALO** SANTONJA

CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE LA JUNTA. El consejero de Vox confía en que antes de final de año pueda «inaugurarse la Casa Museo de Miguel Delibes» en Valladolid y se dé difusión «a uno de los archivos más completos de cualquier escritor»

# «Con la amnistía y la Transición, para mí, se cerró la herida de la guerra incivil»

#### D. M. ARRANZ VALLADOLID

El consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, aseguró que la Ley de Concordia de Castilla y León «es una norma pensada para la concordia y hay críticas que se hacen pensadas en la discordia», en respuesta a las críticas que ha suscitado esta normativa que sustituye al decreto de Memoria Histórica en Castilla y León. Para Santonja, que hizo estas declaraciones en el programa La Quinta Esquina de La8 Valladolid, EsRadio y Diario de Castilla y León-El Mundo, «hay una condena implícita» de lo que sucedió durante el franquismo y que es «un tema que se acabó con la amnistía y la reconciliación. Se acabó».

A su vez el titular de cultura en el gobierno regional indicó que «no creo que nadie ahora mismo en España esté reivindicando el franquismo como movimiento sólido, hay personas que reivindicamos la concordia y el entendimiento». Santonja eludió «entrar en esa dinámica de guerracivilista no he entrado desde entonces. Esa dinámica hay que superarla, este país tiene que superar esa dinámica y hay que desenterrar a las personas de las cunetas es evidente». También dio a entender que están cerca de cerrar esa herida porque si algunos expertos señalan que «una guerra civil tarda 100 años en superarse, queda una herida y que las sociedades tardan un siglo en superarlas y nosotros estamos llegando a ese momento y es hora de plantearlo».

Una Ley de Concordia que nace de la discordia de PP y Vox según lo han achacado otras formaciones como el PSOE a los que indicó que «hay que respetar a las personas, porque piensen distinto no te autoriza a violentarle lo más mínimo,

soy partidario del respeto a las personas», y en la relación particular con la bancada socialista trata de llevarse «bien en las Cortes con quienes me censuran o me llevan  $la \, contraria \, porque \, los$ necesito. No puedo pensar que haga todo bien, necesito la crítica para corregir errores», y en su caso indicó que «quien me ayuda a matizar mi pensamiento, es quien me lleva la contraria y me dice usted se está equivocando en eso. He estado en muchas discusiones, en infinidad porque me gusta mucho dialogar, pero no he estado en nin-

guna discusión donde yo tuviese la razón absoluta, o que me haya faltado algo de razón». Por lo que se autocalificó como «unamuniano» al ser «partidario de la guerra de ideas y de la confraternización entre personas, el enemigo es impre-

#### **CARTAS AL MINISTRO**

Santonja analizó en este programa otros asuntos de actualidad como las críticas a su gobierno por la defensa de la tauromaquia, una de sus pasiones a nivel personal, asegurando que es su «obligación» defenderla porque «forma parte de la cultura de España y la tauromaquia no es un elemento, sino que es constitutivo de la cultura española».

También reclamó al ministro de Cultura, Ernes Urtasun, que atienda las demandas de Castilla y León



una vez que «cuando fue nombrado me llamó por teléfono, supongo que llamó a todos los consejeros de Cultura», pero desde entonces ha eludido atender sus llamadas, o cartas. «Me ha contestado a la tercera carta su director de gabinete diciendo que le indiquemos cuáles son las cuestiones que queremos tratar, y le he contestado que la carta saldrá reiterándome mi disposición a mantener una reunión de trabajo y añadiendo un dossier con los temas a tratar con cuestiones prioritarias».

En su intervención en el programa La Quinta Esquina avanzó algunos de estos aspectos como mejorar «Ambrona, Numancia» o las bibliotecas. Eso sí Santonja, entiende que «se debe hacer un planteamiento global» y desde el ministerio «no solo van a resolver las cuestiones de Castilla y León», pero sí fue crítico al indicar que «no se puede justificar que haya un Museo como Ambrona en unas condiciones calamitosas»

#### **MIGUEL DELIBES**

Otro asunto de actualidad como la apertura de la Casa Museo de Miguel Delibes en el palacio del Licenciado Butrón de Valladolid sigue sin fecha fija, tras los retrasos sobre la fecha prevista. Para Santonja será inminente y afirmó que «antes de final de año se podría inaugurar lo vamos a poder cumplir», aunque dejó la puerta abierta a «un retraso menor» porque «el proyecto no tiene ningún problema»

El consejero sí subrayó que algunos «tienen mucha prisa, sin el temple conveniente y sin hacer las cosas bien», algo que a él no le gusta y tiró de Antonio Machado para señalar que es un asunto para realizar «despacito y buena letra, y el hacer las cosas bien importa más que no hacerlas». Administrativamente se ha licitado «los espacios museables» y que las conversaciones con la familia «van por buen camino y son constantes». Además, presumió de relación con el escritor vallisoletano con el que se carteaba y puso en valor un archivo «muy interesante e importante para Valladolid, España y la cultura en español. Conozco muchos mexicanos que están interesados en su obra y ese espacio es fundamental y es único porque de pocos autores habrá un archivo tan completo».

Santonja no quiso elegir una sola obra de Delibes al tratarse de «un autor para todos los momentos. No voy a la estantería y saco el que me sale, sino el que busco», para destacar 'Las ratas', 'El Hereje', o 'Señora de rojo'. En la recta final del programa Gonzalo Santonja mostró su confianza en avanzar en la «musealización del yacimiento de Pintia» que ahora mismo «está muy por debajo de sus posibilidades» y que cuenta con «un equipo que vocacionalmente se ha entregado a ese proyecto y tienen mi respeto y reconocimiento». El consejero de Cultura y Turismo no quiso ahondar en los daños ocasionados por dos excavadoras en el yacimiento de Pintia, de carácter irreparable y al tratarse de un delito y estar dentro «de la esfera judicial todo lo demás se paraliza porque la justicia es lenta pero es garantista».

También quiso destacar la gran oferta patrimonial, otra de sus pasiones, en la comunidad y aseguró que a la hora de hablar de castillos, en respuesta a una procuradora de Soria Ya, se «ha heredado cinco siglos de abandono y no se va a poder solucionar de la noche a la mañana o en años, será fruto de la perseverancia v los antecesores hicieron una labor estupenda y la estamos acentuando y poner el patrimonio en orden es un trabajo de muchos años», y que el turista viaja primero por el patrimonio y luego por la gastronomía.

Por último, usó el capote, utilizando el argot taurino, para hablar de la legislación de los pisos turísticos en Castilla y León, algo que otras comunidades empiezan a atajar, afirmando que «este problema ni le eludo ni le voy a afrontar con precipitaciones, es un problema delicadísimo y que está causando muchos problemas también tiene sus ventajas, pero está generando muchos problemas, afecta a muchísimas administraciones y muchísimas personas, son urgentes, pero son delicadas».



**TODOS LOS MARTES** Una Ventana a la Innovación



## CASTILLA Y LEÓN

# VOX acusa de «blanquear la historia criminal del PSOE» al PP de Mañueco

La dirección nacional del partido de Abascal emite un duro comunicado sobre los «complejos» de su socio al votar con los socialistas para condenar la dictadura franquista

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Nuevas fricciones afloran entre los socios de gobierno de Castilla y León, el Partido Popular y VOX, después de que los de Mañueco votaran este miércoles en las Cortes a favor de una proposición no de ley del PSOE para condenar la dictadura franquista. Un posicionamiento que no ha sentado nada bien entre las filas de los de Santiago Abascal, hasta el punto de emitir un duro comunicado desde la cúpula nacional de la formación para acusar a los 'populares' de «blanquear la historia criminal del PSOE».

En el mencionado comunicado, VOX critica que «el Partido Popular de Castilla y León ha vuelto a dar una muestra de complejos y contradicciones en el pleno de las Cortes», al tiempo que recuerda que «hace tan solo dos semanas, el gobierno de coalición de la región formado por el PP y VOX había alcanzado un acuerdo para materializar uno de los puntos del pacto de legislatura por el que se iba a sustituir la Ley de Memoria Histórica por una Ley de Concordia en el que todas las víctimas de la Guerra Civil tuvieran el mismo trato».

«De esta manera se cerraba una herida abierta en 2007 por el Gobierno socialista y se ponía fin a la manipulación histórica, acabando con una interpretación ideológica impuesta por la izquierda, devolviendo el estudio de la Historia a los historiadores», argumentan desde el partido de Abascal y visiblemente molestos por las últimas acciones políticas de sus socios.

Llama la atención que en esta nota de prensa se recuerda al PP el «haberse sumado a la iniciativa de VOX en Castilla y León para derogar las leyes que dividen a los españoles», lo cual pone de manifiesto que para esta formación la proposición de ley que en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria es un texto únicamente suyo y que los de Mañueco solo hicieron que estampar su firma en ella.

Continuando con sus reproches a sus socios de gobierno, desde VOX recuerdan que este miércoles «el PSOE de Tudanca presentaba una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes, que, entre otras cosas pretendía mostrar su solidaridad y reconocimiento solamente a 'quienes padecieron persecución, violencia o muerte durante ese oscuro periodo de la historia que fue la dictadura franquista'».

Un planteamiento que el partido que en Castilla y León encabeza Juan García-Gallardo entiende como «un nuevo intento de ocultar los asesinatos políticos y de religiosos protagonizados durante la Segunda Re-



Santiago Abascaly Juan García-Gallardo, en una imagen de archivo. E.M

pública por las milicias armadas de los partidos de izquierda, con especial protagonismo del Partido Socialista». Y es por ello que aseveran que «con su apoyo, el PP vuelve a colaborar con el blanqueamiento de la historia criminal del partido que hoy gobierna España».

«Pero la PNL apoyada por los populares no se queda ahí», continúa el comunicado de la cúpula nacional de VOX, «además muestra su intención de seguir financiando con dinero público las 'asociaciones memorialistas' y el objetivo de 'promover medidas de reparación, defensa, restauración y reconocimiento de los derechos de las víctimas y facilitar

los procesos de exhumación durante la dictadura'». Lamentan, por tanto, que «el apoyo del PP vuelve a dejar fuera a las víctimas de uno de los bandos, perpetuando así las pretensiones de la izquierda y el adoctrinamiento impuesto por sus leyes ideológicas».

Por parte del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León añaden también su propia valoración al comunicado de la dirección nacional. «A nosotros nos preocuparía que el PSOE nos aplaudiera, como le sucedió ayer al Partido Popular. Tendríamos que analizar qué estamos haciendo mal para que nos aplaudiera un líder socialista orgulloso de sus 140 años de historia. Aunque el Partido Popular ya está acostumbrado a que la izquierda les aplauda, como cuando Pablo Iglesias lo hizo en el Congreso con Pablo Casado por insultar a Abascal», trasladaron.

#### **DEBATE CERRADO**

En relación con la polémica proposición de ley de Concordia, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, dio este jueves por cerrado el debate sobre la condena a la dictadura franquista con la aprobación en las Cortes de Castilla y León de la PNL del PSOE que condena y define como tal dicho periodo, mientras que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel Gago, pidió «leer bien» la Ley de Memoria Democrática antes de criticar la proposición de ley de concordia autonómica presentada por PP y VOX.

En declaraciones recogidas por Ical tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo destacó así la «mayoría amplia» que condenó al franquismo en las Cortes y que coincide con la posición «clara y firme» que, aseguró, ha defendido «siempre» la Junta de Castilla y León en su definición de este periodo, pese a que la proposición de ley de concordia que PP y VOX presentaron en las Cortes no incluyera la calificación de dictadura para el franquismo.

Esa situación despertó críticas junto a la extensión del periodo de pro-

tección a las víctimas hacia la Segunda República, lo que suponía una equiparación al franquismo. A esto quiso contestar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, asegurando que la Ley de Memoria Democrática estatal, aprobada en 2022, «junta un periodo de dictadura con un periodo democrático bajo la vigencia de la actual Constitución».

Y es que, según reveló Gago, la disposición adicional 16 de la ley, «incluida por Bildu», amplía el periodo de protección a las víctimas a los años entre 1978 y 1983, lo que a juicio del consejero de la Presidencia, iguala a víctimas de la dictadura franquista con las de los primeros años del actual periodo democrático. Por ello, pidió a los críticos con la proposición de ley de concordia «leer bien» la actual Ley de Memoria Democrática.

De hecho, Gago consideró «mucho más sangrante» que la ley estatal equipare víctimas de la dictadura franquista con la «época democrática actual» que lo que hace la proposición de ley de concordia de PP y VOX, que «junta una etapa democrática, la republicana, con la dictadura». Algo que, para el consejero de la Presidencia, «pone en entredicho» las críticas a este último documento.

Animó por ello a quienes critican la proposición de ley de concordia «un tiempo de esfuerzo y preocupación para estudiar las cosas y entender mejor las normas que tenemos», en particular a «Bildu y el PSOE». Matización que realizó el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y que se refiere principalmente al hecho de que la disposición adicional a la que hizo mención Gago ayer «es fruto de Bildu», por lo que concluyó que «sería bueno que no hubiera exigencias de algún partido independentista» al texto presentado por PP y VOX en el Parlamento autonómico.

## Nace la fundación para celebrar 800 años de unión de los reinos de León y Castilla

#### R. G. VALLADOLID

Castilla y León contará próximamente con una nueva fundación pública adscrita a la Consejería de la Presidencia de la Junta cuya principal función será «la proyección y divulgación de la historia y las señas de identidad» de la Comunidad de cara a la celebración en 2030 del 800 aniversario de la unión de los reinos de León y de Castilla.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunciaron la creación de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, la cual estará adscrita al departamento del propio González Gago.

Así, explicaron que la fundación nace con dos objetivos fundamen-

tales. El primero de ellos, preparar, diseñar y organizar las actividades que se celebrarán en el año 2030 con motivo del 800 aniversario de la unión de los reinos de Castilla y de León, que tuvo lugar en 1230 bajo el reinado de Fernando III (hijo de Doña berenguela por parte de Castilla, y de Alfonso IX por parte de León).

El segundo objetivo de la fundación será el de «difundir la identidad institucional de Castilla y León, así como su historia, sus atributos y los valores que la caracterizan». La Junta considera necesario ampliar los esfuerzos para consolidar, tanto dentro como fuera de la Comunidad, la imagen de Castilla y León como un territorio históricamente vertebrador en el contexto nacional, culturalmente reconocido en todo el mundo, y con un papel protagonista en muchos de los hitos que hoy son representativos de

la historia de Europa, como el descubrimiento de América, las revoluciones liberales a las que abrió camino el movimiento comunero, o la consolidación de la democracia y del Estado de las Autonomías, tal y como trasladó el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Durante su intervención, González Gago descartó que esta nueva Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León de la Junta entre en conflicto con la Fundación Castilla y León, dependiente de las Cortes, y entre cuyos cometidos principales está la organización de la celebración del Día de la Comunidad el 23 de abril. «Llegará a haber dos fundaciones pero van a pertenecer a dos instituciones distintas», aclaró el consejero, «en ningún caso se produce una coincidencia de funcionamiento». Apuntó, no obstante, que «sí se puede hablar de complementariedad».

En cuanto a la aportación económica con la que contará esta fundación, González Gago avanzó que se contempla una partida inicial de 30.000 para la puesta en marcha del organismo. «A medida que empiece a funcionar y a desarrollar sus actividades se irá nutriendo desde la Consejería de la Presidencia», aclaró. «De cara al próximo presupuesto podemos tener una cifra más clara», sostuvo. Avanzó, además, que la sede de la fundación estará en Valladolid, «en unos locales públicos que forman parte del patrimonio autonómico».

El patronato de la fundación, que estará presidido por el consejero de la Presidencia, contará con la presencia y participación de otras tres consejerías: Economía y Hacienda, Educación, y Cultura, Turismo y Deporte. Además, estarán representadas todas las Universidades Públicas de Castilla y León, y la Federación Regional de Municipios y Provincias, que tendrán que designar a sus representantes. Ninguno de estos cargos conlleva retribución.

## **DEPORTES**

# «El apoyo de la afición es fundamental»

**VOLEIBOL.** Alberto Toribio augura una semifinal por el título ante Unicaja con «situaciones de igualdad», y considera clave estar «muy bien y muy finos en los detalles»

#### JON ANDER URIARTE SORIA

El entrenador de Grupo Herce, Alberto Toribio, ha señalado que una de las claves de los partidos de semifinales de la lucha por el título ante Unicaja Almería pasa por «estar fino en los momentos importantes», del encuentro. El técnico ha advertido que el equipo almeriense es algo más que el opuesto canadiense, Matt Nieves, y ha reconocido que en el primer partido la aportación de la afición soriana puede ser fundamental a la hora de superar la situaciones de igualdad que se puedan dar durante el choque.

Grupo Herce afrontar el sábado el primer partido de la serie en Los Pajaritos con la 'tranquilidad' que da el hecho de haber cumplido el objetivo de la temporada, consciente de la dificultad de la empresa y con una actitud inconformista para intentar llegar a la final de la lucha por el título: «No nos vamos a conformar. A pesar de lo exigente que es, creo que somos capaces de llegar a la final. Durante fases de la temporada, y el otro día contra Tenerife, hemos demostrado que tenemos un nivel de juego lo suficientemente importante como para poder optar a estar en la final. Ahora es cuestión de ser capaces de sacar ese juego el día que toca o lo día que tocan. En este caso es el sábado en una condición ideal, en casa donde hemos ganado todos los partidos, para intentar adelantarnos en la eliminatoria».

«Esta es una ronda más y cual-

quier equipo que nos tocara iba a ser más exigente. Unicaja está haciendo una muy buena temporada y con un margen de mejora importante a lo largo del año. Va a ser una eliminatoria muy exigente y con la referencia de los dos partidos de Liga. Somos dos equipos

#### «No nos vamos a conformar. A pesar de la exigencia, somos capaces de llegar a la final»

que hemos estado muy igualados toda la temporada», ha añadido el entrenador celeste.

Alberto Toribio ha admitido que anímicamente es importante ganar el primer partido de la serie si bien ha matizado que la eliminatoria son tres partidos: «Ni ir con una victoria de Soria te da nada, ni ir con una derrota te lo quita. Al final para pasar hay que ganar dos partidos y tienes tres oportunidades. No me parece imprescindible llevar una victoria de Soria si queremos pasar»

A la hora analizar cuáles son las claves de la serie, Alberto Toribio ha considerado que pasará por en cada partido «estar muy bien y muy finos en los detalles», ya que será lo que marque la diferencia entre los



El entrenador del Grupo Herce, Alberto Toribio. MARIO TEJEDOR

dos equipos: «Ellos tienen algunos aspectos del juego que son difíciles de parar. El opuesto está a un nivel altísimo pero nosotros, con paciencia y teniendo las cosas claras, esperamos poder hacer lo que toca».

«No solo va a ser una cuestión de parar a Nieves, tienen más jugadores. En el planteamiento del partido jugado allí no tuvo un volumen de juego tan grande como suele tener. Lo que pasa que en esas situaciones en las que estemos por encima o en igualdad, ahí es cuando él realmente intentar marcar diferencias. Con lo cual, el primer objetivo es estar en esas situaciones de igualdad; y el segundo objetivo intentar ponerle en dificultad para que no puntúe con facilidad. Es decir que seamos exigentes. Eso va a depender que estemos ordenados y ten-

gamos las cosas claras. Nieves es importante pero allí, Jorge Fernández y Borja Ruiz nos hicieron mucho daño; Fran Ruiz en el bloqueo estuvo espectacular parando a Cunha... hubo muchos elementos que hay que intentar compensar», ha añadido Alberto Toribio.

El técnico celeste, que tiene a toda la plantilla disponible más allá de las pequeñas molestias del día a día, ha admitido que la afición celeste puede ser importante en este primer compromiso ya que prevé unos parciales igualados: «La afición siempre es fundamental. Creo que este fin de semana vamos a tener que superar muchas situaciones de igualdad y ahí es donde creo que el público marca la diferencia. Si ellos están muy arriba o nosotros estamos muy arriba, bueno, pero no veo un partido en el que seamos capaces de ganar 25-14, 25-14 como aquí en el tercer y cuarto. Veo un partido que va a ir hasta el final y ahí es donde, sin duda, la afición nos da la fuerza para afrontar esas situaciones con el coraje suficiente. Ahí es donde la afición puede aportar todo al equipo y un buen ejemplo de lo que nos aporta es que en Liga no hemos perdido ningún

Alberto Toribio, que ha deseado suerte a José Luis Moltó al frente de la selección porque es importante para el voley nacional que la selección vaya bien, ha explicado que Grupo Herce no puede hacer nada respecto a los partidos de vuelta, que se juegan viernes y sábado, lo que impide a la peña La Curva Soriana animar al equipo el viernes por ser laborable. Toribio ha explicado que Unicaja viene disputando desde hace años los play off en viernes y sábado.

Por último, Alberto Toribio ha dado la enhorabuena al C.V. Sporting Santo Domingo por lograr la permanencia en la Superliga2. «Han hecho un gran trabajo y la permanencia es merecida. Que en Soria haya un equipo en Superliga 1 y Superliga 2, es una situación que refuerza a los dos clubes», ha concluido.

# La Junta explica que su patrocinio no incluye a deportes individuales

**ATLETISMO.** El consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, responde a las quejas de las Celtíberas al no entender por qué se quedan fuera de las ayudas del Gobierno regional

#### SOR

La Junta de Castilla y León ha matizado que el patrocinio a nivel de identidad institucional de la Comunidad a través del deporte no incluye disciplinas individuales como el atletismo, por lo que estas cantidades «solo se destinan a deportes de equipo».

En declaraciones recogidas por Ical, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, aclaró que, por un lado, están las ayudas al deporte que realiza el Ejecutivo autonómico y, por otro, esos patrocinios de la identidad institucional de la Comunidad que son «relativamente recientes, de hace un par de años», y que sirven para «trasladar la importancia de Castilla y León a través de aquellas entidades deportivas que tienen trascendencia e importancia».

«Lo que estamos haciendo es generar criterios y pautas para ver a qué actividades deportivas debemos ayudar con el fomento de esa imagen institucional a través de camisetas, mejora de instalaciones o serigrafías en los autobuses», apuntó Gago, que matizó que «esos criterios hacen que se trate de deportes colectivos, no individuales, como el atletismo», en respuesta a la queja del club Las Celtíberas de So-

ria, de este deporte, por no poder acceder a las cantidades relacionadas con los patrocinios.

Además, aclaró que existen otros dos criterios: que los clubes se encuentren en la primera categoría nacional de su deporte y que se enmarquen en una de las cinco disciplinas federadas que más socios tengan. Un cálculo, este último, que se realiza en base a las tablas oficiales del Ministerio.

El pasado miércoles la presidenta de Club Atletismo Celtíberas, Raquel Álvarez, solicitaba a la Junta de Castilla y León una mayor claridad a la hora de establecer los criterios que utiliza a la hora de repartir ayudas a los clubes de deportivos. Al respecto, explicaba que el año pasado la Junta daba al club 10.000 euros «con la promesa de que este año nos darían un dinero adecuado a nuestro nivel», algo que no ha sucedido. Parte de esa ayuda se aprovechó para poner publicidad de Castilla y León en la indumentaria del club, publicidad que este año van a tachar.

Además, el pasado lunes UPL y Soria ¡YA! presentaban una PNL instando a la Junta a incluir en sus patrocinios a Club Celtíberas de Soria, Club Atletismo Numantino y Club Universidad de León Sprint Atletismo, al ser los únicos representantes del atletismo regional en la élite por equipos del atletismo regional.

### **DEPORTES**

# La numantina Zaira Gallardo está en la órbita del Barça

**FÚTBOL.** La soriana realizará las pruebas este mes para formar parte de las categorías inferiores culés / Pepo, su padre, jugó en el Numancia y su hermano fue canterano rojillo

#### FÉLIX TELLO SORIA

Zaira Gallardo está muy cerca de fichar por las categorías inferiores del F.C. Barcelona y a finales de este mes de abril, concretamente del día 22 al 26, se trasladará a la Ciudad Condal para realizar las pruebas que podrían ser definitivas para rubricar su firma con la entidad culé. Los informes que tiene el Barça de la futbolista del C.D. Numancia son muy positivos y los técnicos del fútbol base azulgrana quieren ver ahora 'in situ' a Zaira para dar el OK definitivo de su fichaje. La cantera numantina sigue dando sus frutos y ahora es el fúltbol femenino el que llama a la puerta de una jugadora formada en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio.

La numantina, que en el mes de septiembre cumplirá 15 años, está militando esta temporada en el infantil regional rojillo, un club que la ha visto crecer desde pequeña en los entrenamientos y en los partidos de la Ciudad Deportiva. El coordinador de la cantera del Numancia, Antonio Alfageme, definía a Zaira como una jugadora «de mucha calidad y una gran visión de juego». Puede actuar como volante en el centro del campo y también como mediapunta. Alfageme continuaba analizando a las numanti-



Zaira Gallardo dejará la cantera del Numancia para jugar en el fútbol base del Barça. MARIO TEJEDOR

na e indicaba que «es una chica que se asocia muy bien con el resto de sus compañeras. Tiene un claro ADN Barcelona»

La calidad de Zaira Gallardo tam-

poco ha pasado desapercibida para los entrenadores que están en el organigtrama de Castilla y León y habitualmente forma parte de los combinados regionales. La soria-

na es la actual capitana de la selección sub 15 autonómica y en una ocasión ya ha sido convocada para formar parte de las categorías inferiores de España. Precisamente en los campeonatos de selecciones territoriales es donde el Barça primero se fijó en las condiciones futbolísticas de Zaira, que hace unas tres semanas tuvo noticias del interés azulgrana para hacerse con sus servicios.

Desde el Numancia están orgullosos de que una de sus jugadoras llame la atención de un club como el Barça que sin lugar a dudas es la referencia en el fútbol femenino español y europeo. Hay que recordar que el Numancia no tiene sección femenina y que Zaira viene jugando estos años en equipos mixtos, tal y como permite el reglamento en estas edades. En este infantil regional rojillo también milita la central Marina Rupérez.

▶LA SAGA DE LOS GALLARDO. La saga futbolística de los Gallardo continúa con Zaira ya que su padre, Pepo, llegó a jugar en el primer equipo del Numancia en la década de los noventa como delantero. Su hermano mayor, Hugo, también fue canterano rojillo y desde la temporada pasada pertenece al Deportivo Alavés para formar parte del equipo vitoriano que milita en la categoría de División de Honor.

Pepo se mostraba «muy orgulloso como padre» de que Zaira pueda seguir creciendo como futbolista y recordaba cómo fueron los inicios de su hija con el mundo del balón. «En casa siempre hemos sido muy futboleros y desde muy pequeña ha estado muy relacionada con el fútbol. Le encanta tanto o más que a mí este deporte y al final los entrenamientos y la constancia dan sus frutos. Muy orgulloso tanto de Zaira como de Hugo», comentaba Pepo, un madridista reconocido y que a partir de ahora también tendrá simpatía por los colores azulgranas.

# «Jugar otro play off es el premio a la constancia»

**BALONMANO.** Lluelles destaca el buen momento que vive el BM Soria como club

F.T. SORIA

El Balonmano Soria quiere certificar su clasificación matemática para el play offyuna victoria este sábado (20.00 horas) ante Lafuente Pereda le daría el billete para intentar un nuevo ascenso División Honor Plata. El entrenador del equipo amarillo, Jordi Lluelles, se refería a un logro que significaría «un premio a la constancia de un club que se encuentra en un gran momento». Vencer en tierras cántabras también supondría dejar encarrilada la primera plaza en este Grupo B de la Primera Nacional.

Pero Lluelles no es amigo de hacer

cuentas por adelantado y los cinco sentidos los tiene en superar a un Lafuente Pereda que le produce «incertidumbre» por la juventud de su plantilla. «No sé qué rival nos vamos a encontrar», apuntaba el catalán.

Ganar a Pereda significaría asegurar el play off de ascenso y de paso celebrar virtualmente el primer puesto. Y es que los sorianos tienen una renta de seis puntos sobre la Atlética Avilesina cuando tras este fin de semana únicamente quedaría media docena de puntos en juego. Eso sí, en la última fecha liguera el BM Soria recibiría al equipo de Avilés y una victoria de



Jordi Lluelles se quiere despedir de Soria logrando el ascenso a Honor Plata. M. T.

los asturianos podría comprometer el liderato a los amarillos, aunque en la primera vuelta los de Lluelles ganaban en la cancha de la Avilesina por seis goles de diferencia.

De cara a esta recta final del curso en su campaña regular, el BM Soria llega «reforzado» tras el solvente triunfo ante Santoña. «Era un partido perfecto para ver la capacidad del equipo y estuvimos muy sólidos», comentaba Lluelles, quien destacaba que «la actitud del equipo fue muy buena ante Santoña».

Sobre la opción de acabar esta fase regular con pleno de victorias, treinta encuentros y otros tantos triunfos, Lluelles indicaba que «sería un broche de oro a mi estancia en Soria». Cuando acabe el presente ejercicio el preparador barcelonés pondráfin a cuatro temporada dirigiendo el banquillo de un BM Soria al que quiere dejar en Plata.

Ganarlo todo en la fase regular es un reto, aunque no es el fin de los sorianos, tal y como explica su entrenador. «Los 'trofeos chupa chups no sirven de nada. De qué sirve ganar treinta encuentro seguidos si luego pierdes en el play off», reflexionaba Lluelles.

## **ANUNCIOS BREVES**

#### **VENTA INMOBILIARIA**

101

VENDO terreno en el pueblo de Las Casas de 2851 m2. Incluye dos parcelas urbanas, una de 405 m2 y otra de 549m2. 240.000 euros. 618 387 335

PRECIOSO Ático U25, 2 habitaciones y 1 salón semiamueblado, baño y cocina amueblados, gran terraza. Posibilidad de 1 o 2 plazas de garaje. 225.000 euros. Tfno. 606 433 982.

SE VENDE piso en Almazán, 96 metros, 3 dormitorios dobles, 1 baño, dos terrazas, buena orientación, sol todo el día, totalmente eblado, reformado 4 piso, pocos gastos de comuni dad. Meior ver. sin compromiso. 70.000 euros. Tel. 626 769 925

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS ....119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS 209.000€...



SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia. capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaie, con luz independiente ideal para carga de vehículos eléc tricos, 30,000 euros, 629 286 155.

#### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

**TRABAJO** 

701

SE NECESITAN repartidor@s para empresa en la provincia de Soria. Interesad@s enviar curriculum a distribucionrepartidor@gmail.com

EMPRESA de alimentación precisa comercial para Soria y Provincia. Con carnet B. Se ofrece coche empresa y jornada completa. Incorporació mediata. Teléfono 689 859 880.

#### **VARIOS**

901

SE VENDE radio cd-mp3 coche modelo Alanna, año 2006 (Seat Ibiza). Llamar al 622000129, de lunes a viernes por las ma festivos todo el día.

**Sus anuncios POR PALABRAS** 975 21 20 63

riables, floios,

HOY Máxima

Máximas veraniegas

**EN LA CAPITAL** 

Cielos poco nubosos o despejados. No se descartan brumas y algunas nieblas matinales dispersas. Tem-

peraturas máximas en ascenso, y las mínimas sin

cambios o en ligero descenso. Vientos del norte o va-



#### FARMACIA DE GUARDIA

#### **Carlos Lacarcel Huetos**

Pº Santa Bárbara esquina C/ Merineros Tel. 975.229.741

#### **EN LA PROVINCIA**

Del 8 al 14 de abril

ALMAZÁN. BURGO DE OSMA. ÓLVEGA, COVALEDA (24 H.)

BERLANGA DE DUERO, NAVALENO, **DEZA (HASTA LAS 22.00H.)** 

#### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

#### Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

#### Ma del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

#### Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

#### Raquel Martínez García

C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

#### EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 86.8% DE SU CAPACIDAD

#### EL TIEMPO / HOY



26 🔻 12 ▲ 27 **▼** 14 **▲** 26 **▼** 5 ▲ 27 **▼** 7 **▲** 26 **▼** 7 Don ▲ 27 **▼** 8

**▲** 24 ▼ 7

24 **V** 6

Sábado **▲** 26 ▼ 12 Dom

**▲** 27 ▼ 13

**▲** 27 **▼** 7 **▲** 28 ▼ 9

Doming ▲ 26 ▼ II

976 645 589

S. LEONARDO **SAN PEDRO** 

MAÑANA

Máxima

26°

**▲** 25 ▼ 8

**▲** 25 ▼ 9

Dom ▲ 26 ▼ II

Domingo

#### VINUESA **▲** 25 ▼10

Mínima

Mínima

80

**6**°

### ▲ 25 **▼** II

#### TELÉFONOS DE INTERÉS

**SORIA** EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

RADIO TAXI

**PROVINCIA** 085/ 975 220 700

GUARDIA CIVIL BOMBEROS Almazán El Burgo de Osma Şan Esteban de Gormaz TELE-RUTA

CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán Arcos de Jalón El Burgo de Osma

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural 900 123 505

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

975 380 001 975 300 461

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero Tierras Altas

ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 - 13-97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

#### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

#### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02- 18. Lunes cerrado por descanso

#### NUMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

#### **TIERMES**

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18 -61-56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### YACIMIENTO.

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

#### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15-51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

#### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

#### COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y martes cerrado

### Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

MONASTERIO CISTERCIENSE Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: II.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

#### Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### **AULA PALEONTOLÓGICA**

el 3 de septiembre.

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

**AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** 

NIIMANCIA' Garray Periodo: I de agosto a 3I de octub Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

#### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

### M. DE LA VENERARI E SOR Mª JESTÍS DE

Llamar previ

#### domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

VILLODRES El Burgo de Osma Telf. 975341006

contemporáneo)

Horario de invierno: Ahierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte

#### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA
Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas de 17.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parqueromanico.com

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a 15 de diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De 1 de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de miercoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

#### CINE Y TV

## **CARTELERA**





90.2 FM 93.2 FM

ARANDA DE DUERO

91.6 FM

101.9 88.4 FM

92.9 FM

103.4 FM NAS DE SAN PEDRO

97.7 FM 97.8 FM

99.8 FM 88.1 FM 89.6 FM 94.1 FM

VALLADOLID

06:00 Infocomerciales 06:50 Cuestión de prioridades 08:00 Naturaleza viva **09:05** Todos los días 10:30 Corazón apasionado 11:30 La 8 Noticias redifusión 12:00 8 Magazine redifusión 13:20 El Debate redifusión 13:55 La 8 Noticias 14:30 CyLTV Noticias **15:10** El tiempo **15:25** El campo al día 15:35 La 8 Noticias redifusión **16:10** 8 Magazine

17:30 La Jornada Previo

20:00 CvLTV Noticias

20:55 La 8 Noticias

00:00 CvLTV Noticias 00:35 Programación local

**02:35** Infocomerciales

21:30 8 Magazine redifusión

23:30 La 8 Noticias redifusión

**18:45** El tiempo 18:55 El campo al día

20:40 El tiempo

97.1 102.8 FM

| CINES LARA DEL 12 AL 18 DE ABRIL                                |          |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
|                                                                 | SESIONES |       |       |
| SALA 1 - LA FAMILIA BENETÓN<br>- FREELANCE                      | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 2 - EMMA Y EL JAGUAR NEGRO<br>- LOS NIÑOS DE WINTON        | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 3 - MONKEY MAN                                             | 17.45    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 4 - GODZILLA Y KONG. EL NUEVO IMPERIO                      | 17.45    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 5 - CAZAFANTASMAS. IMPERIO HELADO<br>- LA PRIMERA PROFECÍA | 17.45    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 6 - MENUDAS PIEZAS                                         | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 7 - KUNG FU PANDA 4<br>- SANGRE EN LOS LABIOS              | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 8 - PÁJAROS<br>- MATUSALÉN                                 | 18.00    | 20.15 | 22.35 |

Martes cerrado por descanso de persona Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.



#### **EMMA Y EL JAGUAR NEGRO**

Francia. 2024. Dirección. Gilles de Maistre . Reparto. Lumi Pollack, Emily Bett Rickards, Wayne Charles Baker, Paul Greene. Sinopsis. La selva amazónica donde ha crecido Emma le ha proporcionado una amistad única, la que mantiene con Hope, una jaguar que ella misma encontró siendo tan solo una cría. Un acontecimiento trágico hace que Emma tenga que trasladarse a la ciudad de Nueva York y dejar atrás a Hope. Los años pasan, pero Emma no deja de soñar con volver a la selva y estar con su amiga.



#### **SANGRE EN LOS LABIOS**

Reino Unido. 2024. Dirección. Rose Glass. Reparto. Kristen Stewart, Ed Harris, Dave Franco, Jena Malone Sinopsis. Jackie está decidida a triunfar como culturista y se dirige a Las Vegas para participar en una competición. En su camino, pasa por un pequeño pueblo de Nuevo México donde conoce a Lou, la solitaria gerente del gimnasio local. El padre de Lou es traficante de armas y lleva las riendas de un sindicato del crimen. Jackie y Lou se enamoran.



#### CyL 7

18:10 CyLTV Noticias. Con lengua de signos

08:30 Cuestión de prioridades. 09:40 Todo vale en CyL. 10:35 Mundo natural. II:05 Grana y oro. 12:05 La casa sobre ruedas. 13:00 Todos los días. 14:30 CvLTV Noticias I **15:10** El Tiempo I. **15:25** El campo al día. 15:30 CyLTV Noticias I (Redifusión). Con **16:00** Cine de tarde: Un extraño a mi lado. 2003 - Paul Shapiro 17:40 Lo Mejor de Naturaleza Viva. 18:10 Flash Ćierre de mercados. IR:20 Todos los días I 19:45 Flash Cierre de mercados. 20:00 CyLTV Noticias 2. Con María Núñez 20:40 El Tiempo 2. 20:55 Vamos a dormir con los Momonsters. 20:55 El campo al día. **21:15** Agro en acción. **21:45** Surcos. 22:20 Espacio Abierto

23:10 Viernes cine: El gran restaurante. 1966

Jacques Besnard

**01:15** El Tiempo 2.

**01:30** Grana y oro.

01:25 El campo al día

**nn-40** Flash Cierre de mercados

**00:45** CyLTV Noticias 2 (Redifusión).

## CINES MERCADO Viernes, 12 de abril

| violitos, iz do abili | 2E2IONE2 |
|-----------------------|----------|
| SALA 1 - PUAN         | 17.15    |
| - HML PUSSY (VOSE)    | 19.30    |
| - MAYDAY CLUB (VOSE)  | 21.30    |
| SALA 2 - ANIMALIA     | 17.00    |
| - LA CÁRCEL DE CURAS  | 19.00    |
|                       |          |

| Sábado, 13 de abril                | SESIONES    |  |  |
|------------------------------------|-------------|--|--|
| SALA 1 - HML PUSSY                 | 12.00 19.30 |  |  |
| - LOS PEQUEÑOS AMORES              | 19.30       |  |  |
| - MAYDAY CLUB                      | 21.3        |  |  |
| SALA 2 - DUNIA Y EL ECO DEL TAMBOR | 12.30       |  |  |
| - ANIMALIA(VOSE)                   | 17.00       |  |  |
| - LA ESCUELA FUSILADA              | 19.00       |  |  |



#### **MAYDAY CLUB**

Islandia 2023. Dirección. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson. Reparto. Timothy Spall, Lydia Leonard, Ella Rumpf. **Sinopsis:** Un veterano de las fuerzas especiales, una promotora inmobiliaria, una influencer y un creador digital son enviados a un curso especial para afrontar su miedo a volar. El curso incluye un vuelo desde Londres a Islandia, pero que terminará siendo una terrible experiencia. Perdidos en aquel remoto país, congelados y aterrorizados.



#### LA CÁRCEL DE CURAS

España. 2021. Dirección. David Pallarès, Oier Aranzabal, Ritxi Lizartza. Documental. Sinopsis. Cuatro sacerdotes presos en la cárcel de curas de Zamora (1968-1976) visitan la prisión donde fueron condenados, en algunos casos, a penas de más de diez años por decir sermones en los que denunciaban la represión franquista. Fue precisamente Franco quien, utilizando el Concordato firmado con el Vaticano, creó esa Cárcel Concordataria, la única del mundo para religiosos.

# CARLOS CUESTA ESPECIALISTA EN TEJADOS NUEVOS O REPARACIÓN



- Solución de goteras con total garantía.
- Impermeabilización de terrazas y fachadas.
- Realizamos inspección técnica de tu tejado.
- Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis y sin compromiso.
- 🛮 Soria y todas sus comarcas. 🎇



679421624

Especial descuentos zona del Burgo C/ Leones, 6. Berlanga de Duero (Soria)



# HERALDO DIARIO DE SORIA

Redacción, Administración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003







Paso de los carreteros por localidades pinariegas. RAQUEL

#### **EL MUNDO RURAL**

Una ruta con carretas y bueyes pasará del 19 al 23 de abril por quince pueblos tanto de la zona soriana como burgalesa

# Los carreteros recorrerán Pinares para apoyar la declaración BIC de la Suerte de Pinos

#### RAQUEL FERNÁNDEZ PINARES

Con motivo de poner en valor la Suerte de Pinos y en apoyo a su inminente declaración como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, que se está fraguando desde octubre, la Real Cabaña de Carreteros pondrá en marcha en cuestión de días, del 19 al 23 de este mes, una ruta a pie liderada por carretas y bueyes serranos con la que se recorrerán hasta quince pueblos de la comarca de Pinares, donde la Suerte de Pinos es una de sus mayores señas de iden-

Este término surgió hace unos ocho siglos por orden del Rey Fernando III quien otorgara a los pinariegos el privilegio de ser dueños de sus montes y de sus aprovechamientos y, por lo tanto de cobrar por ello, concretamente por las cortas de pinos que cada año se realizan en es-

Una manera ancestral de gestionar los recursos forestales y un privilegio de posesión comunal que entonces se dio con el objetivo de repoblar esta zona y cuyo pago aún a día de hoy se mantiene en plena actualidad, suponiendo a los vecinos de estos pueblos una cuantía anual que puede rondar los entre los 200 y los 500 euros, dependiendo del municipio y su extensión de monte.

Apoyar su declaración como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial es el objetivo de esta nueva ruta, que es la número veinticinco de la historia de la Asociación de la Real Cabaña de Carreteros, con sede en el municipio pinariegoburgalés de Quintanar de la Sierra, desde donde partirá el recorrido el día 19 en dirección a Regumiel de la Sierra, para culminar en Duruelo, ya cruzando la provincia a su parte soriana.

El día 20 se hará la etapa desde Covaleda hasta Vinuesa para continuar el domingo 21 desde Vinuesa hasta Salduero, Molinos y llegada a Navaleno por Pinar Grande. Será el 22 de abril cuando se llegue hasta San Leonardo de Yagüe para pasar después a Hontoria del Pinar, Aldea y llegada a Rabanera del Pinar por la ruta del Doctor Zhivago. Esta XXV Ruta Carreteril culminará el martes 23 de abril con la ruta desde Palacios de la Sierra hasta Vilviestre del Pinar para llegar como punto final a Canicosa de la Sierra por el robledal relicto de Palacios.

Para los carreteros se trata de una de las rutas más importantes de su historia, por la connotación que tiene el término de la Suerte de Pinos y que se rigen mediante ordenanzas en las que uno de los requerimientos, entre los muchos que hay, es residir en el pueblo durante una gran parte del año, motivo por el cual en los últimos meses algunos pueblos han tenido que tomar decisiones y reducir el padrón de aprovechamientos. Uno de los casos más recientes ha sido Navaleno, donde de sus 400 beneficiarios de Suerte de Pinos, se redujo a 300, ya que no vivían en el pueblo los nueve meses que marcan sus ordenanzas.



EL VEHÍCULO DESTACADO DE LA SEMANA

Madurga Selection

cuota desde 249 €/mes

Cupra Formentor 1.5 TSI 110kW 150CV DSG 5p.

■ Gasolina = 2023 / 11707 km ② 2 años de garantía



Madurga Selection C/Eduardo Saavedra 44-46 · Soria · T. 975 22 14 50



#### **RUTAS DEL VINO PÁG. 4-5**

Iniciamos un recorrido apasionante por las nueve Rutas del Vino de Castilla y León con una entrevista al Director General de Turismo

#### **DESTINO PÁG. 8**

Cerro Gallinero (Hoyocasero, Ávila) es un museo al aire libre donde las obras juegan con el entorno creando un espacio mágico

# la Posada



LA POSADA



ay pocos productos más humildes que la patata, pero las de Añavieja ya llegan a los cinco continentes. La idea de una familia de agricultores en un momento en el que la cosecha se pagaba mal cristalizó en una industria transformadora. El mimo por mantener el sabor de lo que habían cocinado en casa toda la vida hizo que profesionales y público se fuesen rindiendo a sus productos. Hoy, aquella idea en un rincón poco poblado de Soria campea su 'N' y la silueta del Moncayo por medio mundo. Esta es su historia y su futuro.

Aperitivos de Añavieja nació hace 26 años de la mano de Emilio Zamora y Pilar García, una familia de agricultores que vio que «la patata no pasaba por su mejor momento», según relata Francisco Pérez, responsable de marketing de la empresa. La patatas de su tierra eran de excelente calidad pero los precios bajaban. Por otro lado, cuando las freían en casa sólo recibían parabienes. ¿Por qué no poner en marcha una planta para comercializarlas y crear así un valor añadido? Se pusieron manos a la obra en «una historia de superación»

Hoy las cifras despejan cualquier atisbo de duda. Sus snacks se comercializan en 17 países; la empresa trabaja cada año cerca de dos millones de kilos, la mayoría de cultivo propio y kilómetro cero; tiene 20 trabajadores estables en la planta y en temporada de labor agraria «se triplican o cuadruplican»; la vitrina para los premios nacionales e internacionales de la entrada se ha quedado pequeña tanto para los de alimentación como para los de agricultura; el departamento de I+D sigue trabajando en nuevos productos; y a finales de año comenzarán los trabajos para duplicar su capacidad. Todo esto en un pueblo que añora la barrera de los 100 habitantes desde hace décadas. A la luz de los datos tenían razón.

Con los años se han ido sumando a su gama nuevos productos tanto en su gama 'convencional' como en la ecológica que les llevó a ser pioneros en Europa. Patatas fritas con y sin sal, al toque de paprika, con crema agria y cebolla o con trufa; cortezas elaboradas «desde cero»; palomitas dulces y saladas; o chips vegetales de boniato, zanahoria, chirivía y remolacha. Pero el método sigue siendo el mismo: «Buen vegetal, buen aceite y buena sal».

De hecho los orígenes están bien presentes. Emilio, el 'padre' de Aperitivos de Añavieja, no está en un despacho de traje y corbata. Hay que bajar a buscarlo con sus vaqueros polvorientos a la nave donde se preparan la siembra de la cosecha de 2024. Allí tiene aparcado su tractor -que maneja con la destreza del agricultor veterano- cargado de cascos seleccionados y cortados a mano. Empresario de proyecUN 'SNACK' PARA TOMAR **EL MUNDO** 

Aperitivos de Añavieja es una empresa familiar nacida de la agricultura para transformar sus productos en fritos de calidad que llegan a los 5 continentes

POR ANTONIO CARRILLO

ción internacional, sí, pero agricultor militante. «Ya venía de varias generaciones de la patata», explica desde el departamento comercial Daniel Zamora.

Pero «la tradición no va reñida con la innovación», sostiene Francisco. «Tenemos nuestro propio departamento de I+D+I y siempre estamos a la vanguardia de sacar nuevos productos. Lo último que sacamos son las de cebolla y crema agria y sin ningún alérgeno. Son veganas. Nuestro desafío es que toda nuestra planta y todos nuestros productos sean libres de alérgenos y de gluten. Para ello, los sabores que gustan mucho son un reto. Había que darle una vuelta para que los pudiera consumir cualquier persona. Hicimos un desarrollo y conseguimos hacer los sabores exactamente igual que los que se pueden encontrar con proteína de la leche y además con aromas completamente naturales. Eso es una máxima, una línea roja de la empresa. No quiere utilizar ni colorantes, ni potenciadores de sabor, ni ningún conservante. Simplemente aromas naturales». Tampoco se utiliza aceite de palma, «buen estabilizante, pero trabajando hemos encontrado alternativas».

Daniel añade que «fuimos pioneros en patatas fritas ecológicas en España y prácticamente en Europa. Desde hace 25 años estamos elaborando una línea de patatas fritas ecológicas». También se trabajó en un proyecto europeo pio-



El departamento de I+D+I ha trabajado en provectos de reducción de las grasas o de aromas naturales sin alérgenos y sin presencia de lactosa

nero para reducir la grasa exterior, «que no aporta nada». Gracias a ello Aperitivos de Añavieja comercializa picoteo con un 25% menos de grasa pero todo el sabor del aceite veteado en la propia patata. «Una bolsa de gusanitos tiene más calorías que una bolsa de nuestras patatas» y sólo se nota en la mano, cuando después de probarlas no queda grasienta. El sabor sigue siendo «el mismo que hace 26 años».

Cada país tiene sus matices en cuanto a gustos, pero Francisco explica que «estamos en los cinco continentes. Estamos en 17 países actualmente. Nuestra última aventura fue en Foodex, en Japón, donde fuimos a reforzar ese mercado».

De cara al futuro siguen cavilando. De hecho, dentro de la fábrica hay unas pequeñas instalaciones donde se van pro-

Dirección: Carretera de Añavieja, kilómetro 0,300, 42108 Muro, Soria

Teléfono: 976 19 00 80

Web: anavieja.com

Tienda online: anavieja.com/tienda (Venta por cajas).

Productos: Cuenta con dos gamas diferenciadas, la 'convencional' con 12 referencias y la ecológica, con 16. Trabaja principalmente patata frita (en aceite de oliva, a la paprika, paja, al queso, en aceite virgen extra...). También palomitas explotadas v para microondas, cortezas y chips de vegetales. Todo libre de alérgenos y lactosa.

bando a escala semi industrial los futuros lanzamientos al mercado. «Estamos trabajando en nuevas líneas de 'snacks' saludables. Todavía no podemos decir lo que vamos a ir sacando porque están en desarrollo, pero hay nuevas sorpresas».

Ese equilibrio entre tradición y modernidad se ve por ejemplo en los almacenes, donde las patatas recogidas a mano una por una se mantienen en condiciones reguladas de humedad, temperatura y luz. No es tiempo de patata nueva, pero con ellas en la mano están como si se hubiesen sacado de la tierra la semana pasada.

En la calidad del tubérculo también influye el clima de Soria. «Al final la altitud es fundamental y más que la altitud, la zona en la que nos encontramos. A los pies del Moncayo tenemos una oscilación térmica muy acusada. Eso tanto para el vino como para la patata o la manzana son factores que determinan. Esas oscilaciones hacen que sea mejor la conservación y tenga mejor sabor». Hay una contrapartida. «Se pierde rendimiento. Tenemos muchísimo menos rendimiento que en otras zonas como pueda ser el sur, donde los kilos por hectárea son más altos», indica Francisco.

Es el precio que paga Aperitivos de Añavieja por seguir pegado, literalmente, a la tierra. Incluso en el nombre comercial, que no deja de sorprender por ser el de un pueblo «humilde» que sin embargo se abre mercados. «Lo que nunca se llegaron a imaginar Emilia y Pilar es que iban a poner el nombre del pueblo en tantos sitios».

En el próximo cuarto de siglo «la intención es que pueda estar en la casa de todos los consumidores. Poder seguir llevando los productos de España y concretamente de un pequeño pueblo de Soria a todos los rincones del mundo». Mientras, queda la satisfacción de «que te escriban que son las patatas que más les gustan, las que ponen en su mesa, las que dan a sus hijos... eso al final es un orgullo». Sabrosísimo, por cierto.





# **ALCACHOFAS EN** DOS COCCIONES CON RASPAS DE JAMÓN

Sigan siempre una máxima y triunfarán seguro: aprovechen siempre los productos de temporada para su cocina del día a día. En la actualidad hay varios momentos en el año buenos para las alcachofas, dependiendo de dónde se produzcan. Uno es en el otoño, con la llegada del frío, en noviembre y diciembre. Y otro es en primavera, de marzo a mayo.'

POR **MIGUEL ÁNGEL SANZ** 

#### **INGREDIENTES:**

4 alcachofas 8 raspas de jamón Aceite de oliva virgen extra Pimienta negra

Les aseguro que esta es una de esas elaboraciones tan sencillas como sabrosas. No vamos a tener que invertir mucho tiempo en hacerla y los que se sienten a comerla les darán la enhorabuena, cuenten con ello. Sirve tanto de aperitivo como de primer o segundo plato, así que también es versátil en ese sentido.

Habrán visto que hablamos de "dos cocciones". Muchas veces se identifica la palabra "cocer" con cocinar un producto sumergiéndolo en agua. Pero no siempre es así. Cuando en cocina se escuchen hablar de 'cocciones" estarán hablando de forma genérica de cocinar un producto, de hacerlo más digerible, sabroso o comestible un alimento crudo aplicando una fuente de calor. En esta elaboración que les proponemos hoy hablamos de dos cocciones de las alcachofas: una será hirviendo las alcachofas en agua y la otra marcándolas a la plan-

#### PECULIARIDADES DE LA ALCACHOFA

La alcachofa es una de las verduras más nutritivas. Existen unas cuantas variedades a las que suelen dar nombre las localidades en las que se cultivan: alcachofa de Tudela, alcachofa de Benicarló, etc, y España es uno de los mayores productores de alcachofas.

En alguna ocasión ya les hemos comentado que, cuando vayan a comprar alcachofas, elijan las que tengan peso y estén gorditas, las que opongan resistencia al apretarlas. Si las aprietan y están lánguidas, mejor a otra cosa, que esas alcachofas ya hace tiempo que se cortaron de la planta o no son de muy buena calidad. Se trata de una hortaliza abundante en fibra, cuya ingesta ayuda a que nuestro organismo mejore el tránsito intestinal. Es buena también para la reducción de la glucosa en sangre, rica en fitoesteroles que nos vienen fenomenal para ajustar los triglicéridos y el colesterol, además de ser un alimento diurético que echa una mano para que no retengamos líquidos de más. Y es muy sabrosa. Es decir, una de las joyas vegetales que nos dan nuestras huertas.

#### PREPARACIÓN DE LAS ALCACHOFAS

Como les decíamos, primero irán cocinadas en agua y después marcadas en sartén. Lo primero que haremos será limpiarlas. Vamos poniendo una cazuela con agua y sal para llevarlo a ebullición. Retiramos con las manos las primeras hojas a cada alcachofa, que son las más duras y no son agradables de comer. Si pueden, para esta operación de limpieza, utilicen guantes ya que la alcachofa va a ensuciarnos bastante los dedos y nos los dejará un tanto oxidados.

Cortamos también ligeramente la parte superior de todas ellas y, para esta elaboración, las quitamos el tallo, que podemos pelar y cocer también para aprovecharlo y comerlo aparte. Conviene hacer esta operación de limpieza de alcachofas lo más rápido posible, para evitar que se oxiden. Hay costumbres como ir limpiándolas y sumergiéndolas en agua fría con limón o perejil. Si quieren pueden hacerlo, pero siempre adquieren algo de sabor a estos ingredientes. Si únicamente vamos a limpiar cuatro seis alcachofas, yo prefiero hacerlo rápido y no condicionarlas en sabor.

Cuando están limpias, las ponemos dentro del agua hirviendo, tapamos y las dejamos cocer doce minutos a fuego suave. Apagamos el fuego y las dejamos templar o enfriar dentro del propia agua en el que se han cocido. Realizar esta operación, en lugar de cocerlas cinco minutos más y sacarlas del agua de forma inmediata, va a hacer que terminen de cocinarse y adquieran un punto de textura y sabor muy interesante. Cuando se hayan templado, las sacamos y las ponemos unos minutos boca abajo sobre papel de cocina para que suelten los restos del agua de cocción.

#### **EL REMATE DEL PLATO**

Ahora viene la parte más creativa del plato. Vamos a dar a las alcachofas forma de flor, para que parezcan una especie de rosas, pero verdes. Para ello tenemos que ir con delicadeza. Damos la vuelta a la alcachofa y la colocamos sobre un plato por la parte del tallo. Con cuidado, vamos abriendo hacia afuera las hojas de las alcachofas para separarlas del corazón, sin que lleguen a soltarse. Empezamos por las hojas exteriores y vamos realizando esta operación con cada fila de hojas, hasta llegar a la zona central. Así cada alcachofa.

Ponemos una plancha o una sartén con fuego medio-alto, añadimos unas gotas de aceite de oliva virgen extra y colocamos las alcachofas por la zona de las hojas. Mantenemos un par de minutos sin tocarlas o hasta que hayan tostado bien. Las sacamos a un plato, ya boca arriba y sobre cada una de ellas disponemos un par de lascas de jamón.

### > ESPECIAL RUTAS DEL VINO / CASTILLA Y LEÓN

ENTREVISTA ÁNGEL GONZÁLEZ PIERAS Director General de Turismo

# «Castilla y León es campeona nacional en el mundo del vino»

H. MARTÍN astilla y León es la región que concentra más Rutas del Vino en España, 9 de las 35 Rutas del Vino que existen en nuestro país. Un mosaico de zonas vinícolas con identidades diferentes con el vino como eje o hilo conductor que atrae cada año a medio millón de personas por la calidad de sus vinos, su rico patrimonio y su gastronomía.

Pregunta.- ¿Cuál es el momento actual que viven las Rutas del Vino en nuestra región?

Respuesta.- Los últimos datos que disponemos son los del Informe ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino) relativos a 2022 y son más que positivos al indicar que el total de las Rutas del Vino de Castilla y León suponen el 26,60% del total de los servicios enoturísticos de España y del 31% de las sociedades ACEVIN. Esto quiere decir que si lo trasladamos al mercado de servicios enoturísticos, ocupamos una cuota de mercado de un cuarto del total, y en lo referente a la demanda 1 de cada 5 visitantes de las Rutas del Vino de toda España lo hacen en Castilla y León; somos líderes absolutos.

P.- La cultura del vino acerca en una misma experiencia naturaleza, historia, arte, gastronomía, arquitectura, amor por el terruño. Es un viaje sensorial que no deja indiferente. ¿Cuál es el perfil del enoturista que viene a Castilla y León y cómo ha evolucionado en el tiempo su interés hacia estos destinos?

R.- Si tenemos en cuenta la procedencia, el 88% de los visitantes del conjunto de las Rutas del Vino son españoles. Para nosotros este escenario se presenta como una oportunidad de crecimiento. Nuestra estrategia está puesta en el exterior, en captar al turista internacional y ahí van encaminadas todas actuaciones de promoción que estamos desarrollando en Burdeos, Oporto, México o Alemania.

P.- Si miramos las estadísticas vemos que hay mayor volumen de mujeres, un 53,7%, que de hombres, con un 46,3%. ¿Se han superado los clichés culturales en torno al mundo del vino?

R.- Están completamente superados los clichés de la mujer en el acceso al mundo del vino. Su papel ha sido muy importante a la hora de poner en valor variedades de uva y de tipos de vino como el blanco; también se pueden dar por superados los clichés sobre el acceso de los jóvenes. Siempre se ha dicho que nuestros jóvenes eran consumidores más de cerveza que de vino y creo que este tipo de etiquetas po-

co a poco las estamos dejando atrás. El vino tiene valor de por sí, tanto es así que todo lo que le rodea genera una cultura que en nuestro caso es perfectamente compatible con ese otro turismo que queremos desarrollar que es el turismo patrimonial o cultural.

P.- El vino se va convertido en un motor económico para entornos rurales. Más allá de las cifras de negocio de las bodegas, existe un 'ecosistema' donde convive un entramado de pequeñas industrias artesanas, restaurantes, hoteles, casas rurales que generan empleo en pueblos de nuestra región.

R.- Contamos con recursos primarios y una oferta complementaria que nos sitúa a la cabeza. Castilla y León es campeona nacional y queremos que sea internacional en el mundo del enoturismo; queremos que sea una irradiación de economía al territorio pero es tarea de todos poder alcanzarlo. Los municipios tienen que aprovechar ese imput que tienen bodegas y actores del a trabajadores.

Nos interesa aumentar la renta inducida dentro de un territorio. La capacidad de proyección del gasto del turista enogastronómico en general nos hace pensar que es un pilar fundamental de nuestra política turística. Pero para ello lo primordial es que los propios ayuntamientos allanen el camino y faciliten en todo lo posible que la gente elija sus pueblos para vivir en cuestiones como por ejemplo de acceso a la vivienda

enoturismo creando oportunidades.

P.- Tras unos años en los que ha demostrado su fortaleza, con crecimientos constante año a año, ¿qué retos tienen por delante?

R.- Aumentar el número de Rutas del Vino, me gustaría que estuviera también representado León con la variedad de uva Prieto Picudo que ofrece una excelente calidad en sus vinos. Para ello hemos aprobado una ayuda financiera de 50 mil euros a la Denominación de Origen de León para su gestión.

En segundo lugar, seguir consolidando los aumentos espectaculares de 2022 respecto a 2021, espero que en 2023 se consoliden estas cifras; y en tercer lugar, una actuación conjunta de las Rutas del Vino, crear sinergias con otras medidas o actuaciones que se estén desarrollando alguna administración como por ejemplo la Diputación de Valladolid que hace una labor muy activa. También es importante seguir incentivando los servicios de calidad para conseguir un turismo que alcance la excelencia. La singularidad, excepcionalidad y participación sensorial del turista respecto al producto deben ser las señas de identidad de nuestros destinos enoturísticos. Un turismo vivencial. No hay nada más sensorial que el enoturismo porque en él participan todos los sentidos.

P.- La época de la vendimia es uno de los momentos más apasionantes para descubrir el cultivo de la vid. ¿Se concentra el enoturismo en este momento o se ha conseguido desestacionalizar el enoturismo?

R.-El vino conlleva un proceso que arranca el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre. Cualquier momento es bueno para recibir un servicio enoturístico. Las Rutas del Vino cuentan con un recurso primario al que se añaden otros complementarios como son los museos, comer en restaurantes, ver recursos patrimoniales como castillos o iglesias, todo eso conforma el terruño donde se ha desarrollado la cultura del vino.

P.- ¿El futuro pasa por la colaboración y cooperación?

R.- Por supuesto. En este sentido estoy muy ilusionado con la involucración de las Rutas del Vino en algún proyecto como la próxima edición de las Edades del Hombre en el que participan la Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de Turismo y en suma, toda la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Va a estar presente la Ruta del Vino del Bierzo. Un ejemplo de esa unión de las Rutas del Vino con todo lo que cree marca. Me enorgullece mucho decir que somos de las pocas comunidades que contamos con planes de sostenibilidad muy importantes asociados a las Ruta del Vino financiados con fondos procedentes de la Unión Europea-Next Generation: cabe destacar el que está desarrollando el consorcio Ribera del Duero o el que lleva a cabo el consorcio de la DO Rueda. Además, en la DO Cebreros contamos con un Plan de Sostenibilidad turística alrededor del turismo estelar y en Valladolid capital también en torno al Monasterio de Santa Catalina de Siena como futuro Centro de la Cultura del Vino.



### > ESPECIAL RUTAS DEL VINO / CASTILLA Y LEÓN

E.M./ VALLADOLID

Ya hubo una señal en la intervención del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, en su primera comparecencia en las Cortes ahora va a hacer dos años: la enogastronomía constituye un pilar estratégico en la política turística de la Consejería. Y jugará ese papel a todo lo largo de la legislatura. Dentro de ese concepto, especial relevancia juega el enoturismo, en el que Castilla y León ocupa una posición relevante. No se han quedado en meras palabras esta alusión: dos años después los resultados empiezan a ser tangibles.

Como manifiesta el director general de Turismo en la entrevista que acompaña a esta página, Castilla y León gestiona en estos momentos cuatro planes de sostenibilidad turística en destino que suman más de nueve millones de euros. En concreto 9.363.600 . Castilla y León es una de las comunidades europeas que más planes posee sobre este segmento de la oferta turística que es el enoturismo. Son los siguientes: Ruta del Vino de Ribera del Duero; Valladolid, Centro de la Cultura del Vino; Cebreros: Destino de Enoturismo en el Camino de las Estrellas, y Ruta del Vino de Rueda. El primero, se incluye dentro del Plan Territorial 2021-2024, cuya entidad ejecutora es la Dirección General de Turismo. El segundo y tercero, en el Plan Territorial 2022-2025, y el cuarto en el Plan Territorial 2023-2026.

El acento en el turismo enológico o enoturismo tiene sus razones. Las rutas del vino de Castilla y León representan el 26,60% del total de servicios enoturísticos de España. Castilla y León, con nueve rutas certificadas por la Asociación de Ciudades del Vino de España (ACEVIN), es la comunidad con más rutas certificadas de toda España, seguida de Aragón y Castilla-La Mancha, con cuatro. Es objetivo de la Consejería que pronto se incorpore una décima, la de León, en donde se cultiva una de las variedades de uva autóctona, la Prieto Picudo. En estos momentos, son nueve las rutas del vino de la región: Ribera del Duero, Rueda, Arlanza, Cigales, Arribes, Sierra de Francia, Tierra de Zamora, Toro y El Bierzo. Tanto el distintivo Ruta del Vino como el de Posadas Reales, son dos marcas propias que tiene a su nombre la Conse-



Interior de una de las bodegas de las Rutas del vino de Castilla y León. / EL MUNDO

# RUTAS DEL VINO DE CASTILLA Y LEÓN LA VIÑA DE ORO

El enoturismo constituye un eje fundamental en constante expansión en Castilla y León debido a que nuestra comunidad posee una oferta diversificada, creciente y de calidad

jería de Cultura, Turismo y Deporte.

Se complementan los datos recogidos en anteriores párrafos: uno de cada cinco visitantes a las rutas para realizar enoturismo elige cualquiera de Castilla y León, siendo la de Ribera del Duero la que mayor número de clientes atrae, con 281.918 en el 2022, más del 10% del total en toda España. Ribera del Duero es la tercera ruta más demandada por los enoturistas después de la de Marco de Jerez y Rioja

Alta. Los datos que se recogen en este artículo están refrendados por ACEVIN y se refieren al

La razón de la apuesta por el enoturismo es sencilla: la capacidad de gasto del segmento de mercado al que va dirigida la oferta. Según un estudio de la Dirección General de Turismo de Castilla y León, el impacto directo de las visitas a las rutas del vino de la región supera los veintiocho millones de euros. Teniendo en cuenta que en este impacto no se contabilizan los indirectos (comidas, experiencias culturales, catas especiales, alojamiento u otro tipo de gasto que no sea la visita a bodega o la compra de vino a resultas de ella) puede deducirse fácilmente el carácter de tractor económico que posee el enoturismo para un turismo de interior como es el de Castilla y León, además de su impacto en poblaciones medias y pequeñas que están fuera de la atracción capita-

Este carácter de locomotora tiene mayor repercusión en una región con una oferta patrimonial imbatible a escala internacional. En el enoturismo tiene una importancia capital el recurso primario, el vino, pero el producto final está formado por otras ofertas complementarias de singular significación como son la gastronomía, el alojamiento o la constituida por recursos patrimoniales, culturales o naturales.

Este tipo de turismo está permitiendo que antiguas bodegas que se dedicaban fundamentalmente a la producción de vino ahora diversifiquen sus inversiones y la encaminen a una oferta gastronómica y hostelera que se une a las catas en bodega o en el campo -modalidad cada vez más ofertadacomo componente del producto enoturístico.

No es de extrañar que alguno de los hoteles de más alta gama o de los restaurantes estelados de Castilla y León se encuentren insertos o en los aledaños de bodegas de renombre, o que el museo del vino de Ribera del Duero se ubique en el emblemático castillo de Peñafiel, fortaleza de cuando había que defender la frontera del Duero y el río dividía territorio más que abrazaba las actuales viñas de oro de las distintas localidades ribereñas.

El futuro está abierto, y el objetivo de captar la demanda internacional se vislumbra como una de las estrategias más plausibles para seguir en el futuro. Se pretende que esta

componga un 25% del total de la demanda, y que Castilla y León pase de ser una referencia nacional en el enoturismo, como lo es hoy, a uno de los destinos turísticos más demandado por el segmento de mercado internacional.

Es imprescindible para ello las sinergias entre todos los actores, y que quien se dedique a esta modalidad del turismo pueda encontrar acomodo y vida en las localidades que constituyen el mercado de destino asociado con el enoturismo.

Pero no todo el camino estará andado. Es intención de los responsables de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León que a las rutas del vino se unan en el futuro, y dado su éxito y su marca de excelencia, las rutas asociadas a dos productos de singular calidad de Castilla y León: el queso y el jamón ibérico.

A POSADA

lberto mantiene ese buen perfil de bodeguero heredado de su padre. Temple y prudencia. Y siempre fiel a sus raíces. Un joven bodeguero que hace poco ruido y cuya bodega ha crecido en los últimos años en todos los frentes, viña, tecnología, diseño y presencia en los mercados. Elabora y comercializa en torno a 500.000 botellas que se ajustan al cuadro sensorial de los nuevos verdejos, vinos blancos de los más solicitados de España. Se formó en la escuela de capataces de la Santa Espina, que es la Escuela de capacitación agraria y ali-

mentaria con un módulo de viticultura y enología, cantera vallisoletana silenciosa para muchos jóvenes de la región que dieron sus primeros pasos en esta escuela sin meter ruido ni competir en los devaneos del mercado del cotizado verdejo. Su padre metió al término municipal de Valdestillas en la Denominación de Origen Rueda. Mi viejo amigo Vicente Sanz apostó fuerte por su pueblo. Tristemente nos dejó a principios de este año de forma inesperada. Su legado está en buenas manos. Fue pionero en su pueblo, Valdestillas, en iniciar plantaciones de viñedo y en elaborar vinos de calidad bajo el amparo de la DO. Diversificó las elaboraciones y apostó en pequeñas partidas por las uvas tintas y los crianzas y, además, desde el principio se mantuvo en la elaboración

El joven Alberto Sanz inicia este año una etapa de gran responsabilidad, pues está al frente de la nueva bodega familiar provista de la tecnología necesaria para competir en los mercados del momento. Alberto es el biznieto de Santiago, vinatero de Villanueva de Duero, muy conocido en el pasado. Pero fue su padre, Vicente Sanz, quien le inculcó la pasión y el oficio de bodeguero y viticultor. El joven bodeguero tiene el corazón partido entre la localidad vallisoletana de Serrada y la de Valdestillas, su pueblo, origen de la bodega y donde se concentra el 90% de las cincuenta hectáreas de viñedo de las que la mayor parte son de uva blanca verdejo en espaldera. Además, y en pequeñas partidas, mantiene una corta producción de viura, sauvignon blanc, tempranillo y cabernet sauvignon. Esto es lo que permite a las distintas elaboraciones de la bodega, que asesora con acierto la enóloga María Sevilla, ofrecer registros sensoriales cargados de matices. Ante todo, Vicaral ya se ha convertido en una referencia de la Denominación de Origen, tanto como bodega como de las marcas de vinos blancos. La bodega exporta el 10% de su producción, un

campo en el que tiene previsto crecer en la próxima campaña. Él joven bodeguero Alberto Sanz apenas recuerda cuando en el 91 su padre iniciase sus pasos en la DO Rueda. Pero sí tiene en la memoria la construcción de la moderna bodega rodeada de viñedos en uno de los territorios del verdejo de mayor tradición y actividad viticultora.

Entre otros, cuenta con un equipo veterano con el que ha crecido en la bodega familiar. Marta Rodríguez, en la administración; Carlos Fadrique, en la viña y Diego Herrera en las tareas de bodega. Vicaral no ha abandonado iniciativas enológicas como las de los vinos espumosos ni sus vinos Miralalba, del que produce una pequeña partida de rosado, de tempranillo y cabernet. Además de los blancos Alberto Sanz y Cañada Real. Este año se abre camino entre los fermentados en barrica demostrando, a juzgar por la respuesta de los prescriptores, su buen nivel de calidad. La bodega sigue manteniendo su viña de verdejo en espaldera en un lugar emblemático del término de Valdestillas situado en medio de una paralela que dibuja la línea del Ave y el trazado del tren tradicional. Son las viñas que plantó Vicente en el año 2014, cinco hectáreas de la variedad verdejo.

DIRECCIÓN: CL-610. Serrada (Valladolid).

# **VICARAL** CORAZÓN **PARTIDO ENTRE SERRADAY VALDESTILLAS**





TORREZNO leva más de cien años en el mismo lugar A PIE DE prestando al viajero sus servicios de posada, de vieja venta. Mucho tiempo **CALZADA** atrás, no muy lejos de su actual emplazamiento, cruzaba la bimilenaria calzada romana ROMANA que venía de Uxama a Numancia. Hoy, la Venta Nueva se ha convertido en el epicentro de esta vía romana puesta en valor. La Venta Nueva sigue en manos de la familia. Recuerdo a Goya García, quien durante años nos dio de comer a tantos pasajeros de la Nacional 122 a la altura de Calatañazor. Hoy, Pedro y Emma siguen al frente de un establecimiento que mejora cada año ofreciendo al huésped y al comensal comida segura en el Kilómetro 185 de la autovía del Duero. Se puede comer entre 15 y 22 euros. Un menú con varios platos a elegir donde no faltan sopas, menestras, legumbres, albóndigas, filetes y pescados

na del restaurante Venta Nueva, permite saborear su codillo de cerdo, el cordero asado, pimientos asados, los judiones o la merluza a la plancha. Sin olvidar que el torrezno de Soria protegido por una marca de calidad tiene en esta Venta de la Nacional 122 una "sede permanente". También todo lo micológico encuentra su sitio en la comanda y, entre otras variedades, destacan los platos de migueles y trufa negra. La Venta Nueva, curiosamente, mantiene ciertas connotacio-

nes con la vieja vía romana. Cuenta con habitaciones, servicio de gasolinera y restaurante abierto a diario y el bar, desde las primeras horas de la mañana. Algo parecido en la distancia con las mansios que jalonaban las calzadas romanas hace dos mil años. Por eso, Pedro y Emma se ponen al frente de una modalidad de turismo activo, complemento de la oferta hostelera de Venta Nueva con la posibilidad de caminar o pedalear por la vieja calzada romana rehabilita-

da con enorme acierto. Kilómetros antes de llegar a la Venta Nueva, el suelo de Calatañazor, en plena autovía, aparecen guiños a Uxama y Nu-

DIRECCIÓN: Crta. Valladolid NI22, Km185. Calatañazor (Soria).

convencido que Asterix se

equivocaba cuando les

respecta a recetario y

sea una de las cocinas

llamaba locos. En lo que

materias primas posiblemente

históricas milenarias mejor

TELÉFONO: 975 183 251. PRECIO MEDIO: Menú I5 a 25 €

oco a poco se me va apagando la mecha. No hay manera de que prenda en el sector hostelero y en la política gastronómica provincial y regional un mensaje que traslade a la comanda de los restaurantes la diferenciación, lo

entre otros platos. Además, la cocina

de Luis Arroyo, veterano jefe de coci-

que antes denominábamos especialidades. Me quedo solamente en la llamada cocina histórica, cuyo contenido y continente sigue sin reordenar. Entre todas las varillas del abanico regional de las cocinas históricas me quedo ahora en la romana. No estoy exagerando, en esta tierra de decenas de cocinas comarcales, permanentemente se hacen guiños a moros, judíos, cristianos, godos, trashumantes, modernistas y así. Incluso, a la olvidada cocina de 'Cuéntame', que son los platos de los años sesenta que no tardarán en volver cuando se destiña el colorín de la vanguardia. Volvamos a los romanos, cada día estoy más

### REVUELTO DE POLIFENOLES SIN COCINA HISTÓRICA

POR **JAVIER PÉREZ** 

documentadas y, en consecuencia, con la garantía bibliográfica de poner en práctica la cocina romana. Bien es cierto que de forma aislada se han celebrado jornadas y algún acto coincidiendo con acontecimientos turístico gastronómicos de corte romano. Pero no es eso. No es eso, se trata de crear-lo dijimos en el congreso de Zamora hasta aburrir- un mínimo de información catalogando platos, materias primas, puesta en escena y recetas para facilitar las cosas a más de dos centenares de restaurantes, mesones y casas de comida situados en el ámbito geográfico de villas, calzadas y yacimientos romanos. Sigo a la espera de que a alguien se le encienda la luz.

A CATA Valreinas Crianza Tinto, 2021 **BODEGA:** Valreinas (Nava de

ZONA: DO Ribera del Duero.

Roa, Burgos).

**PVP:**8€



La familia destina la uva de Piedra Lagar, con casi cincuenta años, para este tempranillo que ha pasado por el roble francés y americano. Un Duero honesto, un Ribera con raíces y precio justo. Picota. Fruto negro abundante y los tonos avainillados y tostados. Terciopelo en boca, taninos pelín dulces y mucha largura todavía. La herencia de Lucio, posadero y botero de mediados del siglo XIX en Nava de Roa.

#### Cabernet Tinto, 2018



BODEGA: Lagar de Isilla (La Vid, Burgos). ZONA: VTCyL.

Me inclino esta vez por este tinto de la familia Zapatero con esa impronta varietal -ya vieja en la Ribera- como es el cabernet sauvignon que viene de Guma. Un toque original, sin duda. En la copa, rojo oscuro intenso sin perder color. En la nariz, esos toques tan agradables de pimiento verde, fruto negro y fondos tostados que, al abrirse, nos recuerdan a tabaco y a los torrefactos.

#### Verdejo Vicaral Fermentado en Barrica Blanco, 2022

**BODEGA:** Vicaral (Serrada, Valladolid). **ZONA:** DO Rueda. **PVP:** 12 €



Alberto Sanz entra esta campaña en una nueva lectura de sus vinos blancos con este verdejo fermentado en barrica con un año en duela de distintos tamaños. En la copa, un joven blanco muy expresivo. Vestido de amarillo paja. En la nariz, muy limpio y sutil, con series de fruta y hierba envueltas en suaves tostados. Volumen en boca, largura y ese fondo de tueste y almendrados tan genuino.



xisten lugares en Castilla y León donde el paisaje y el arte parecen haberse fundido en un mismo espacio. Un concepto que trasciende y transgrede más allá de los museos para dar rienda suelta a la creatividad en espacios naturales libres de todo artificio. Un paisaje sin límites. La apertura frente a un espacio cerrado. Así es Cerro Gallinero, un paraje situado en un cerro de monte bajo en el que predomina el piorno y que se encuentra salpicado de grandes rocas de granito en plena Sierra de Gredos. El entorno natural, en parte propiedad del municipio de Hoyocasero, se ha convertido en los últimos años en un espacio cultural que inspira a artistas y creadores. Fue inaugurado en 2010 aunque el proyecto se gestó dos años antes, en 2008, aprobándose en sesión plenaria por el Ayuntamiento por unanimidad una iniciativa encabezaba Carlos de Gredos, un artista local. Con ella trata de poner en valor esta zona de inestimable valor paisajístico con distintas posibilidades para que los artistas dejen la huella que les cause el cerro. «Siempre me interesaron las obras efímeras pero después de una conferencia de Agustín Ibarrola en el Círculo de Bellas Artes de Madrid em-

**CERRO GALLINERO** (HOYOCASERO, ÁVILA)

# EL ARTE EN DIÁLOGO CON EL PAISAJE

Este centro de arte y naturaleza ofrece desde 2010 una colección de obras de artistas que dialogan con el entorno

POR **H. MARTÍN** 

pecé a dar vueltas a la idea de d ejar una impronta en este paisaje espectacular. Es un lugar mágico. De eso dan fe todos los artistas», sostiene el ideólogo de este espacio que ha dedicado su vida a dar forma a este pequeño universo donde la naturaleza parece hablar con el visitante. «La base es la roca, la piedra. El alma de todo el entorno es el granito». En ellas, los elementos naturales como el viento, la piedra o un refugio de pastores sirven de inspiración a los artistas en este lugar donde no hay límites a la creatividad. Hay figuras como Los Gemelos, donde la cubierta vegetal del piorno ejerce de traje o vestimenta para las esculturas.

El artista se convierte en espectador privilegiado, en descubridor de elementos y sensaciones. La única condición que se les da a los creadores es que conozcan el lugar, lo hayan visitado en persona. «Estamos convencidos que cuando él haya pisado el lugar la obra no va a ser de él sino que es el resultado de un trabajo en equipo con la propia naturaleza».

En la actualidad cuentan con una exposición permanente de 48 obras además de otras intervenciones temporales que se va a encontrando el visitante a cada paso. Organizan actividades y talleres. También ofrecen visitas guiadas para grupos (tarifa general 10 euros; reducida 5 euros). Un viaje a la belleza mutante de la naturaleza. «Las obras van cambiando de la mañana a la noche en función de la luz del día y de la estación del año en la que nos encontremos. Es un espacio

El Árbol de la Vida, La Nube, o El Laberinto de Mogor-Hoyocasero, son algunas de las creaciones que se han ido adueñando de este paraje que ocupa 31 hectáreas y que se encuentra a poco más de

Se trata de un lugar especial, vivo, en plena Sierra de Gredos, donde las obras van mutando según lo hace la propia naturaleza. Organizan visitas guiadas para grupos

2 kilómetros del pueblo. Un lugar especial con la Sierra Paramera como telón de fondo e increíbles vistas sobre el río Alberche. Un diálogo con el arte, la naturaleza, con el entorno.